# EL MUNDO

Lunes, 9 de septiembre de 2024. Año XXXV. Número: 12.681. Edición Madrid. Precio: 2 €



LIGA DE NACIONES España golea a Suiza (1-4) pese a jugar una hora con diez tras la expulsión de Le Normand LAVUELTA Roglic logra su cuarta corona e iguala a Roberto Heras como el más laureado. Podio para O'Connor y Mas



# El exilio de González facilitado por Zapatero da aire a Maduro

El candidato de la oposición decide refugiarse en Madrid al no poder resistir la represión del régimen bolivariano Machado hace frente a la conmoción del antichavismo y defenderá la «victoria» electoral desde Caracas

POR DANIEL LOZANO PRIMER PLANO

El Gobierno venezolano dice que acordó con el español los salvaconductos pero Albares niega «toda negociación»



JOSEP BORRELL JEFE DE LA DIPLOMACIA DE LA UE

### «Es necesario reconocer a quien ganó en Venezuela, y Maduro no ha ganado»

El dirigente español niega de plano «la legitimidad democrática» del régimen chavista y advierte de su deriva autoritaria frente a los esfuerzos diplomáticos de Brasil y de Colombia

POR STEFANO MARCHI Pags. 6 y 7

### Sánchez ofrecerá a las CCAA pagarles la deuda con el sector privado

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA Moncioa busca acallar las quejas del resto de CCAA por el pacto fiscal con Cataluña ampliando el margen de descuento ya ofrecido, que ahora podría incluir que el Estado asuma parte de su deuda con entidades privadas. Pág. 10

### GONZÁLEZ: «VAMOS A SEGUIR CON LA LUCHA»

Edmundo González denunció ayer a su llegada a Madrid que su salida de Caracas se produjo entre «episodios de presio nes, coacciones y amenazas» para impedir que pudiera abandonar el país, y envió un mensaie de esperanza para los opositores al régimen: «Próximamente continuaremos la lucha para lograr la libertad y la recupe ración de la democracia en Venezuela», afirmó. Ayer, decenas de venezolanos, entre ellos su hija (a la que se ve saludando en la imagen) dieron la bienvenida al líder opositor en la base aérea de Torrejón de Ardoz.





Sara, madre de un niño en edad escolar. A. PRESS

# 'Vuelta al cole' con aroma de rebelión: «Estamos creando una gran mentira»

Ocho millones de alumnos regresan desde hoy a las aulas en medio del «malestar» de los profesores y la «preocupación» de las familias por la baja calidad de la enseñanza

POR OLGAR. SANMARTÍN Pig. 48





CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

El líder chavista debilita a la oposición al conseguir expulsar del país a su rival y ganador de las elecciones presidenciales. España le concede asilo político tras las negociaciones en las que Rodríguez Zapatero ha tenido un papel clave

# EL EXILIO DE GONZÁLEZ DESPEJA LA VÍA A MADURO

Edmundo González Urrutia apenas tuvo que recorrer la semana pasada los pocos metros que separan la residencia del embajador neerlandés en Caracas del complejo que sirve de hogar a Ramón Santos, el principal diplomático español en Venezuela. Entre medias de ambas residencias se levanta una suntuosa vivienda, propiedad durante años del empresario boliburgués Samark López, deteni do durante la purga revolucionaria contra el zar del petróleo. Tareck El Aissami. Todo un templo de la Venezuela de la corrupción.

Comenzaba así la operación que ha llevado al exilio al ganador de las elecciones presidenciales en el país petrolero, quien aterrizó aver en Madrid tras cruzar el Atlántico en un avión de las fuerzas armadas españolas. La aeronave se mantuvo desde el jueves en República Dominicana y ya estuvo a punto de volar a Caracas el viernes. aunque finalmente lo hizo el sábado por la tarde.

Con Edmundo viajaron su mujer, Mercedes, quien le acompañó durante toda la campaña, y Diego Martínez Belio, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Gobierno de España. Nada más aterrizar, comenzó su proceso de asilo político, que en principio supone una victoria parcial para Nicolás Maduro.

El hijo de Chávez ordenó desde su megafraude electoral del 28-J la persecución y hostigamiento contra el diplomático, de 75 años, con un objetivo meridiano: su salida del país antes del 10 de enero, fecha en la que está dispuesto a autoproclamarse de nuevo como presidente de facto de Venezuela. Así se sucedieron insultos, amenazas públicas y veladas, tres notificaciones de la Fiscalía chavista y la orden de aprehen-

sión de un juez antiterrorista, que acabaron por vencer su resistencia.

ELMUNDO ha reconstruido los dias previos al exilio que cambia el juego político en Venezuela, en el que han tenido papeles destacados los hermanos Rodríguez (la vicepresidenta Delcy, ascendida recientemente al adjudicarse también el Ministerio de Petróleo, y su hermano Jorge, principal negociador de Maduro): José Luis Rodríguez Zapatero, el lobbista favorito de la dictadura bolivariana, v el círculo polí-

tico de Edmundo, en especial el ex diputado Eudoro González, una concesión al régimen del entorno de-



DANIEL LOZANO

crática y los testigos electorales. En un primer momento, varias embajadas europeas, como las de Países Bajos, Francia, Italia y Portugal accedieron a dar cobijo y resguardo a los principales dirigentes opositores. España, indecisa en el primer momento, reaccionó y decidió ofrecer a

María Corina Machado y al propio Edmundo la residencia del embajador español, que ya ocupó durante más de un año el ex prisionero político Leopoldo López.

Se trataba de una cobertura que ya se vivió durante los cuatro años de Juan Guaidó como presidente encargado. El dirigente se protegió en diversas ocasiones en la embajada de Francia, mientras otros de sus colaboradores buscaron cobijo en otras legaciones europeas. El asedio chavista se repitió en aquellos meses contra los europeos, también contra España, aunque pasaron desapercibidos por la opinión pública.

Edmundo apostó por la residencia del embajador neerlandés, convertido en uno de los principales defensores de los demócratas venezolanos en los últimos años. Perotranscurridas más de cuatro semanas, el presidente electo decidió dar un paso más allá convencido por su entorno familiar y político.

Una decisión que le costó ayer el reproche del embaiador neerlandés: «Abandonó la embajada porque quería seguir su lucha desde Es paña. Le hablé sobre la situación en Venezuela, la importancia del trabajo de la oposición y la transición hacia la democracia, v subrayé nuestra continua hospitalidad. A pesar de todo, manifestó su deseo de marcharse v continuar su lucha desde España».

El medio neerlandés RTL detalló los «sentimientos mixtos» de su Gobierno, aliviado en parte porque «el lider opositor de 75 años haya salido ileso», pero temeroso por otra porque su exilio desintegre y debilite a la oposición democrática. «Intentaron convencerle de que se quedara, pero sin éxito», concluyó RTL.

De inmediato, el Gobier no de Madrid aseguró al ganador electoral que estaba dispuesto a concederle asilo político. Tocaba negociar en-

tonces con el régimen, y de ello se encargó el circulo de Edmundo y, en especial, Eudoro González, la ficha de Zapatero en la operación. Sobre la mesa, el Gobierno venezolano exigió que Edmundo reconociera la sen-



El entonces candidato Edmundo González, en una reunión en Caracas el 18 de iulio, FEDERICO PARRA / AFP

tencia del Tribunal Supremo de Justicia que da por bueno el megafraude de Maduro, además del «reconocimiento» de las instituciones. Por el lado del diplomático se apostó por la libertad de los presos políticos que, según el Foro Penal, suman 1.790 en la actualidad, desde los 305 que permanecían antes del 28-J en las mazmorras de Maduro.

Se desconoce el contenido de esta negociación. Anoche, Edmundo González denunció que su salida de Caracas «estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida» y anunció que «próximamente continuaremos la lucha para lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela».

El estatus de asilado político, al tratarse de un «gesto humanitario», dificultará, no obstante, la acción política del diplomático desde España. Un estatus que evitaron desde Leopoldo López hasta Julio Borges, antiguo presidente del Parlamento. El presidente español, Pedro Sánchez, ya adelantó en la mañana del sábado que Edmundo González es un «héroe» al que Es-





mocristiano del ganador electoral.

El juego de las embajadas comenzó nada más desatarse la brutal represión chavista contra los barríos más pobres de Venezuela y la persecución contra la dirigencia demo-

Arriba, Maduro valora el resultado de las elecciones el 29 de julio. Abajo, José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas, AFP / REUTERS

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA



paña no va a abandonar.

El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, en viaje oficial con Sánchez a China, insistió en que Edmundo contactó con Madrid «sin un ofrecimiento previo» del Ejecutivo. «No ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España v el de Venezuela. El asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El Gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se hava podido producir esa salida de González», insistió el canciller español, quien no descarta una reunión de Sánchez con el ganador de las elecciones una vez acabe el viaje oficial a China. El presidente del Gobierno, quien en 2019 calificó a Maduro como «un tirano» durante la Internacional Socialista celebrada en Santo Domingo, ya se reunió con Leopoldo López en octubre de 2020, aunque lo hizo en calidad de secretario general del PSOE y en la sede socialista de Ferraz

Lavicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dejó claros «los contactos pertinentes entre ambos gobiernos» para conceder salvoconductos y el aterrizaje del avión español en el aeropuerto de Maiquetía.

"Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento del salvoconducto al ciudadano Edmundo González para que abandonara el

### REACCIONES

### EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE «QUITARLE UN PROBLEMA A LA DICTADURA»

El PP criticó ayer al Gobierno por no reconocer al candidato opositor venezolano Edmundo González y acusó a Pedro Sánchez de «quitarle un problema a la dictadura». Así lo dijo Esteban González Pons, vicesecretario popular. «Sánchez y los oficios corruptos de Zapatero deberían ser parcos en autoalabanzas», afeó Pons. «Sacar a Edmundo González sin reconocerlo presidente legítimo no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura», aseguró, antes de añadir que «lo mismo haría Cuba si se le pide». Pons diferenció a González v la líder de la oposición venezo lana: «Siempre se queda María Corina Machado»

territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España», confirmó ayer el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, quien ha protagonizado parte de la persecución contra el ganador de las elecciones.

Las presiones contra Edmundo se sucedieron hasta el último minuto, incluido el asedio a la embajada de Argentina, en donde se encuentran refugiados seis de los principales colaboradores de María Corina Machado. Las fuerzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) reaparecieron por arte de magia revolucionaría en las inmediaciones de la sede, que cuenta con la cobertura actual de Brasil tras la ruptura de relaciones entre Caracas y Buenos Aires.

Maduro aumentó la presión al «revocar» la custodia brasileña, una clara amenaza de asalto en contra de Magalli Meda, mano derecha de Machado en su partido, Vente Venezuela (VV) o Claudia Macero, responsable de Comunicación del Comando Con Venezuela, entre otros.

La embestida escondía un nuevo mensaje para Edmundo: «te vamos a hacer la vida imposible en la embajada en la que estés. Nada más producirse el despegue del avión español, las tropas chavistas desaparecieron de las inmediaciones de la embajada de Argentina en Caracas. El trabajo ya estaba hecho.



### BIENVENIDO, EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA

Edmundo González Urrutia ya está en España. Intento imaginar ese primer momento de su exilio. El destierro al que se ha visto abocado el candidato venezolano a la presidencia que el pasado 28 de julio derrotó en las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro. . Así lo valoró el Centro Carter, prestigiosa entidad que vela por los resultados electorales en países donde peligra la democra cia. Venezuela es uno de ellos y ese 28-J el mundo tenía los ojos puestos en unas elecciones que podían, finalmente, acabar con 25 años de despotismo chavista. Todo indica que el representante de la oposición, bajo la guía de la veterana líder opositora María Corina Machado, lo logró. Desde ese instante. Maduro acabó de amarrar el fraude electoral y puso el pie en el acelerador de la represión. Había que forzar la salida del rival ganador. Sólo era cuestión de tiempo.

Los primeros días y semanas del destierro discurren en la niebla de la confusión por lo que se deja atrás, que en el caso de González es toda una vida. Antes de que accediera a representar a María Corina (inhabilitada por el chavismo) en las elecciones y presentara como el dirigente del bloque opositor, vivía tranquilamente su jubilación de diplomático junto a su esposa. Pudo haber continuado su tranquila existencia en un país donde el Gobierno persigue y encarcela a los opositores. Sin embargo, comprendió lo importante que era acompañar a María Corina en la gesta de una campaña electoral que avanzaba a pesar del cerco oficialista. Hizo lo correcto entonces y también ahora arrancado de su tierra para evitar el presidio político.

Cuando la noticia se propagó desde el chavismo la vicepresidenta Delcy Rodríguez lo confirmaba oficialmente v el canciller español, José Manuel Albares, declaraba que España le otorgó asilo político-, en las redes sociales se multiplicaron los comentarios de los activistas de la oposición, con todo el espectro de las primeras reacciones: el desánimo, la incredulidad, las críticas, el desconcierto general. Es lo que suele ocurrir cuando un país lleva tanto tiempo bajo una dictadura que produce éxodos

masivos y fuerza a sus opositores a seguir el camino del exilio o pudrirse en las cárceles. Con casi ocho millones de personas que componen la diáspora venezolana y gran parte de los líderes de la oposición viviendo en el extranjero (por ahora Maria Corina y otros activistas continúan en el país con una resistencia admirable), era previsible que Edmundo González tomara la única via de escape antes de acabar en una hedionda mazmorra.

Maduro, v antes su mentor, el desaparecido Hugo Chávez, sigue el ejemplo de la dictadura castrista en Cuba, verdadera maestra en encerrar y desterrar a sus opositores por medio del arbitraje de gobiernos. Incluso se los quitan de en medio con asesinatos políticos como el que perpetraron contra los opositores Oswaldo Pavá v Harold Cepero. Ahora la resistencia venezolana es un avispero de opiniones y el oficialismo contribuye a la conmoción con sus informacio nes envenenadas (Delcy Rodríguez sobre la marcha de González: «Por la tranquilidad y la paz política del país»). Así son siempre las largas luchas por la democracia: amargas, a contra corriente y a expensas de gestiones internacionales. En suma, resistir con pocas herra mientas y mucha dosis de heroicidad por parte de quienes batallan con todo en contra.

Mientras escribo desconozco lo que dirá Edmundo González una vez instalado en su destierro en España. Quizás no lleguemos a saberlo todo acerca de las presiones y movimientos en torno a su asilo político. Suelen ser situaciones muy delicadas que se tejen en las más altas instancias con pactos y mutismo. De lo que no tengo duda es que sentirá tristeza y también desgarro. Son los achaques propios del exilio. Cuando los amigos venezolanos le preguntaban a mi padre, quien murió en el exilio sin poder volver a su país. Cuba, cómo se asimila tan duro proceso, él solía decirles: «Los primeros veinte años son los peores». Mi padre lo sobrellevó con bienhumorada melancolía. Le doy la bienvenida a Edmundo González Urrutia, que tanto ha hecho por Venezuela mientras pudo.

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

un rebote con nuevos brios conformaron el estado de conmoción nacional al darse a conocer una noticia inesperada. «La obligación moral es resistir», subrayó el dirigente Pedro Urruchurtu, que lleva seis meses haciendo eso mismo, resistir, en la legación diplomática de Argentina.

«¿Es momento para preocuparnos Sí. Pero sobre todo para ocuparnos en la tarea que tenemos por delante. Oigo y leo voces y letras llenas de pe-simismo. No las comparto, para nada. Es momento para seguir luchando en todos los espacios hasta lograr que se acepte el resultado electoral. Ese es hasta el final, que se vaya Maduro. ¡Mano, mi fe está intactal», clamó el dirigente Juan Pablo Guanipa apovado en un símil futbolístico usado para impulsar a la selección Vino tinto. Guanipa huyó de milagro de la persecución a la que le sometieron los agentes de Maduro al acabar la última marcha opositora. Peor suerte corrió otro dirigente, Biagio Pilieri, embestido incluso por un vehículo policial hace una semana. Desde entonces se encuentra incomunicado, tras ser acusado de terrorismo.

«Esto constituye un golpe emocional, aunque racionalmente pudiera ser predecible. Que Edmundo estu-

Maria Corina Machado, en el centro, en una protesta en Caracas el pasado 17 de agosto. IUAN BARRETO / AFP viera en Venezuela generaba la percepción de que su heroísmo era señal de la fortaleza del triunfo electoral. Nadie quedó exento de la persecución del régimen, incluyendo niños, adolescentes,

enfermos, adultos o mayores. El miedo se apoderó de gran parte de la población», explicó el experto electoral Jesús Castellanos, quien destacó que el nombramiento del duro del régimen, el capitán Diosdado Cabello, al frente del Ministerio de Interior hizo aumentar aún más si cabe el temor.

¿Se trataría entonces de un triunfodel régimen? Para Castellano, si «en este momento», ya que consigue el objetivo perseguido. Pero se trataría de un hecho que no cambia la realidad del 28.J. «pues pese a que Edmundo esté en España, sigue siendo presidente electo y existen suficientes pruebas de ello».

La apuesta del chavismo es que el exilio pase factura a González Urrutia, como ya sucediera con la pérdida de apoyo sufrida por otros exiliados, como Juan Guaidó. Y ello pese a que quien fuera presidente encargado aguantó casi cuatro años en Venezuela y sufrió 32 notificaciones de la Fiscalía, incluso entró y salió dos veces del país.

"Querian forzar el exilio de Edmundo González porque es el presidente electo y tenerlo en el país era una presión constante. Lograron lo que querían. Y es un golpe muy, muy grande para muchos. Para millones. Mi admiración y respeto eterno a quienes han liderado», argumentó el politólogo Walter Molina.



Un grupo de venezolanos reunidos ayer en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz para recibir a Edmundo González en Madrid. JANI MARTÍNEZ

### ANGÉLICA REINOSA MADRID

«Esté donde esté, Edmundo Gonzá lez Urrutia es el presidente electo de Venezuela». Así comienza el comunicado con el que ayer Antonio Ledezma, uno de los coordinadores del Comando Con Venezuela, dio a conocer su opinión sobre el exilio del líder venezolano. El ex alcalde caraqueño mantiene el optimismo y asegura que el tándem González-Machado continúa «en escenarios distintos, cada uno de ellos en las dos Venezuela, la que partió al destierro y la que resiste adentro, siempre decididos a impulsar una idéntica y única estrategia».

El mismo Ledezma padeció el acoso político de Maduro y huyó a Madrid en 2017. Por eso, le dio la bienvenida a González: «Lo recibimos con el respeto que merece y la seguridad de que sabrá cumplir el rol histórico que le corresponde asumir en este exilio desde donde no cesaremos en mantener firme nuestra lucha por hacer realidad el anhelo de retornar a la patria».

María Gabriela Olavarría, dirigente del partido Vente Venezuela exiliada en Madrid, también justificó la llegada de González. «Los níveles de persecución criminal estaban ya exponiendo a nuestro futuro presidente y era necesario preservar su integridad física y la de su familia», indicó desde las inmediaciones de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, mientras el líder opositor acababa de pisar suelo español.

Desde España, los representantes de la oposición se esfuerzan por avivar la esperanza de recuperar la libertad. Jesús Alemán, miembro de la Plataforma Unitaria Democrática Los dirigentes políticos exiliados en Madrid ven positiva la llegada de González a España mientras crece la desconfianza en algunos venezolanos

# «ESTÉ DONDE ESTÉ, GONZÁLEZ ES EL PRESI-DENTE ELECTO»

y dirigente del partido Voluntad Popular, compartió sus opiniones en una llamada telefónica con este periódico. Admitió que la noticia le «sorprendió bastante».

Alemán, que también es un expreso político torturado por el chavismo, conoce hasta dónde puede llegar el régimen de Maduro, por lo que también justificó la salida de González. «Por mi experiencia sé las torturas y demás prácticas de la dictadura. Sé lo duras que son. A ellos no les importa matar, no les importa torturar de manera vil. Alguien de su edad [de González] es muchisimo más importante que esté afuera en un lugar seguro».

«Me niego a pensar que todo lo que sacrificamos tantos ha sido en vano», expresó por su parte Andrés Villavicencio, un joven abogado de 31 años que llegó a Madrid hace menos de un mes huyendo de la persecución política del régimen de Maduro. Él fue uno de los encargados de resguardar las actas con las que la oposición demostró su victoria y decidió huir porque lo iban a recluir en El Helicoide, la prisión y centro de tortura más peligroso de Venezuela. «Jamás me imaginé que el siguiente exiliado iba a ser Edmundo», confesó por teléfono.

Villavicencio también prefirió el optimismo, amparándose en la misma idea de que González «puede hacer más fuera de Venezuela». Asimismo, el joven prefirió no juzgar y ponerse en la posición de González. «Sé exactamente lo que es dejar el país y no se siente bien. Si él tomó

esa decisión es porque en un tablero donde seguramente barajó todas las posibilidades, salir era el mal meno... Haces mucho más en el exillo que en una mazmorra», concluyó.

La mayoría de los venezolanos que acudieron ayer a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz para intentar ver a Edmundo González y transmitirle su apoyo, confían también en que el exilio sea parte de una nueva estrategia de la oposición democrática para derrocar al régimen.

Pero en el exilio también hay quienes ven la situación con escepticismo. Es el caso de Andrés Grimaldo, otro abogado venezolano de 36 años exiliado en Madrid, Su principal motivo de desconfianza es el historial político de los últimos años en Venezuela. «Han sido varias elecciones donde ha pasado lo mismo donde los dirigentes salen al exilio dorado y, más allá de micrófono y comunicados de la comunidad internacional, no se hace nada». Grimaldo se refería a Leopoldo López y Juan Guaidó, quienes fueron candidatos presidenciales en años anteriores

«María Corina Machado se basó en que esta vez era diferente y levantó la fe enterrada de todo un país. Pero la política no se basa en fe y esperanza, se basa en hechos», criticó. A su vez, argumentó que una salida democrática no es tarea sencilla. «Quisiera ser optimista, pero prefiero decir la verdad. La verdad es cruda, pero más allá de esperanzar a la gente habría que trabajar en crear un criterio propio y un liderazgo sustentable», finalizó Grimaldo, uno de los pocos venezolanos en el exterior que se atreven a expresar su desesperanzada valoración.

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

El exilio en España del ganador de las elecciones ha supuesto un duro mazazo para millones de venezolanos que veían en la resistencia de Edmundo González una prueba de su fortaleza electoral

# MACHADO COMBATE UNA GRAN CONMOCIÓN NACIONAL

#### DANIEL LOZANO

Los venezolanos esperaron ayer las declaraciones de la líder opositora, Maria Corina Machado, y del candidato Edmundo González como si se tratara de un exorcismo ante el golpe emocional que ha supuesto el exilio del diplomático. «Un día triste para la democracia de Venezuela», reconoció sin anestesia Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea.

La primera en aparecer fue Machado, quien meditó durante horas sus palabras, sabedora de su trascendencia: «Es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida».

Fuentes opositoras aseguraron a EL MUNDO que González comunicó previamente a Machado su deseo de exiliarse en España, pese a que esta semana tanto su abogado como la propia líder habían negado tal posibilidad. «El régimen desató una brutal ola de represión en contra de topresos políticos asciende a 1793, cuando antes del 28 J eran 350. Entre ellos destacan 59 menores de edad y 225 mujeres. Al menos ocho de ellos poseen doble nacionalidad española y venezolana, pero se teme que con el recuento final la cifra ascienda a los dos digitos. Las fuerzas militares, policiales y paramilitares mataron a tiro limpio a 25 personas tras el 28 J, la mayoria de las clases populares.

Según el Foro Penal, la cifra de

Pese a todo, la lucha sigue, aseguró la líder opositora y Edmundo «será juramentado como presidente constitucional y comandante en jefe de la Puerza Armada Nacional» el 10 de enero del año que viene, día de la toma de posesión presidencial.

"Que esto quede muy claro a todos: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes», remachó la líder opositora.

«Resultaba estratégico para preser-

var la voluntad popular que Edmundo González representa mantenerio en libertad y conplena capacidad de movimientos», ahondó la Plataforma Unitaria.

Con parecidas palabras se pronunció Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos: «González hizo solamente lo que correspondía. Venezuela definitivamente no ne-

cesita ni un solo preso político más, ni un solo torturado más, no necesita ni una víctima más de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sabemos lo que son las cárceles del régimen y sabemos la triste naturaleza humana de la cadena de mando de la represión dictatorial».

El mensaje de Machado y del resto de dirigentes se enfrentó a un tsunami de emociones. Lágrimas, desesperación, desasosiego, decepción y



El fiscal general de Venezuela, Tarek W. Saab. AFF

dos los ciudadanos, calificada como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo y su entorno. Su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión, incluso los intentos de chantaje y de coacción demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni limites en su obsesión por doblegarlo», detalló Machado.



CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

El jefe de la diplomacia europea aboga por «seguir buscando vías de negociación» en Venezuela y pone en duda que sea el líder chavista el ganador de las elecciones presidenciales del 28-J «porque no ha presentado prueba alguna»

# «LA UNIÓN EUROPEA NO RECONOCE LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DE NICOLÁS MADURO»

### JOSEP BORRELL

ALTO REPRESENTANTE PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA UE

#### STEFANO MARCHI CERNOBBIO (ITALIA)

Josep Borrell sostiene que en Venezuela todavía hace falta «un proceso que conduzca al reconocimiento de quién ha ganado las elecciones» presidenciales, muy controvertidas, del pasado 28 de julio. Sin embargo, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, opina que en el país suramericano «hay que seguir buscando vías de negociación» para garantizar el estado de derecho y el fin de cualquier violencia, «Esperamos que Brasil y Colombia lo puedan hacer», dice Borrell en una entrevista exclusiva ofrecida a EL MUNDO, en los márgenes del Workshop TEHA (anteriormente conocido como Foro Ambrosetti), en Italia.

La conversación con el titular de la diplomacia de la UE se ha realizado unas pocas horas antes de que Edmundo González, el ex candidato de la oposición a las recientes elecciones presidenciales venezolanas, abandonara su propio país para exiliarse a España. Un portavoz del alto representante de la UE, tras este acontecimiento, ha confirmado a este diario la actualidad de todas las declaraciones de Borrell contenidas en esta entrevista.

Sobre Oriente Próximo, en la misma entrevista, Borrell vuelve a apelar a «un alto el fuego» entre Israel, por un lado, y Hamas, así como Yihad Islámica, por el otro. «Hay que llegar—afirma el también vicepresidente de la Comisión Europea—a un acuerdo, que tarda ya más que demasiado, para parar la matanza de civiles (palestinos) en Gaza, y por supuesto también para liberar a los rehenes (istaelies, tomados por Hamas) que todavía queden con vida». El alto diplomático europeo, de ciudadanía española, aboga también por «una solución política» al conflicto en Oriente Próximo, de una forma «que permita, como ha dicho hoy aquí [por el sábado, en el Workshop TEHA] la reina de Jordania, Rania, que los derechos de los palestinos sean respetados».

Asimismo, Borrell reitera su postuna a favor de que las armas suministradas por otros países a Ucrania puedan
ser utilizadas para golpear el interior
del territorio de Rusia. «La reina de Jordania – afirma el alto representante de
la UE– nos ha dicho que Israel está destruyendo impunemente a Gaza, y que
la comunidad internacional debe ser
capaz de ponerle un límite a esa destrucción. Pues Rusia está destruyendo, también impunemente, a Ucrania.
La capacidad de respuesta de Ucrania
está limitada por las condiciones que
ponemos al uso de las armas que le

Pregunta. Señor alto representante, desde Venezuela, en estas últimas horas, nos han llegado noticias de una situación en evolución delante de la embajada de Argentina en Caracas, donde seis colaboradores de la opositora María Corina Machado llevan unos seis meses refugiados. ¿Tiene usted alguna información adicional al respecto?

Respuesta. Siguiendo los acontecimientos con mi gente en Bruselas, sé que desde hace algunas horas la policía y elementos no identificados están rodeando la embajada de Argentina, que está bajo protección brasileña. Además, parece ser que Venezuela ha retirado a Brasil el reconocimiento de ese carácter de protector de los edificios de la embajada de Argentina. Como usted sabe, dentro hay personas asiladas, bajo la protección de Brasil. Naturalmente, estamos, no diría yo que preocupados, porque siempre lo estamos, sino ocupados, siguiendo lo que ocurre. Por supuesto, estamos preocupadon de Edmundo González.

P. ¿Es posible que vaya a haber una iniciativa internacional, para promover en Venezuela una solución, al menos provisional, que pueda garantizar al mismo tiempo el estado de derecho, el fin de cualquier tipo de violencia, y una vuelta a la normalidad, también para enfrentar la crisis económica?

R. Sé que hay varios Gobiernos que están, o han estado, tratando de dialogar con (el cuestionado presidente venezolano) Maduro. Pero también es cierto que, de momento, no se ha conseguido nada. Lo único que hay que conseguir es un proceso que conduzca al reconocimiento de quién ha ganado las elecciones (presidenciales), Nosotros, en Europa, va hemos extraído conclusiones. A estas alturas, no habiéndose presentado prueba alguna de que Maduro las ha ganado, no reconocemos que lo haya hecho, porque por otro lado hay información suficiente para ponerlo claramente en duda. Por lo tanto, no reconocemos su legitimidad democrática. Hay que seguir buscando vías de negociación. Esperamos que Brasil y Colombia lo puedan hacer.

P. Hace algunas semanas, Usted dijo que, de no presentarse finalmente las pruebas de la victoria de Maduro en esas elecciones presidenciales, se produciría una «crisis grave»...

R. La crisis ya está allí. Hay más de 2000 personas detenidas. ¿No le parece suficiente crisis?

P. ¿Cómo podría evolucionar aquella crisis, en caso de fracaso de los intentos de mediación?

R. No lo sé. No hay que ponerse en la peor de las situaciones...

P. Usted está a punto de viajar a Egipto. ¿Qué mensaje va a llevar allí con respecto a la situación en Oriente Próximo, y qué resultado puede conseguir? R. En Egipto se va a celebrar la reunión ministerial de los países de la Liga Árabe, a la que me han invitado a asistir. También estamos negociando para que nuestra misión (de la UE) de control de fronteras, que estaba desplegada desde hace años en la frontera

entre Egipto y Gaza, pueda volver, y permitir abrir un paso fronterizo, a través del cual evacuar fundamentalmente a las personas heridas, que no pueden recibir asistencia en Gaza. Mi viaje también tiene el objetivo de conocer, si es posible, cuál es la situación sobre el terreno. El mensaje no puede ser sino el mismo que hemos lanzado ya; hay que llegar a un acuerdo, que tarda ya más que demasiado, para liberar a los rehenes que todavía queden en vida, y parar la matanza de civiles en Gaza. Asimismo, hay que trabajar para una solución política. Claro, hablar de eso, con lo que está ocu-rriendo, es un poco hablar de un futurible incierto. Pero hay que mantener el apoyo a una solución que permita, como ha dicho hoy [por el sábado] aguí la reina de Jordania, Rania, que los derechos de los palestinos sean respetados. Nosotros, la Unión Europea reconocemos esos derechos. Pero no basta con reconocerlo formalmente. Hay que trabajar para ello. Hoy, aguí, la reina Ranja ha lanzado un mensaje que, a cualquiera que tenga un



### CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA



poco de sensibilidad humana, le tiene que impactar. El ataque de Hamas (perpetrado contra Israel el pasado 7 de octubre) fue un horror. Pero, lo que está ocurriendo (a los palestinos) en Gaza es otro horror, si cabe, más grande. Es muy difícil comparar horrores. Pero 40.000 personas muertas (en aquel territorio palestino), dos millones de personas martirizadas, y una perspectiva de muerte, destrucción y hambruna, como la que está ocurriendo en Gaza, es algo que los europeos no deberíamos tolerar. Yo he planteado al Consejo (de la UE) que se sancione a dos ministros israelies que se han distinguido por los mensajes de odio hacia los palestinos. No se puede decir que hay que «starve», que es decir matar de hambre, a dos millones de personas, y que eso sería muy moral. No se puede dejar que esas cosas se digan. Si de verdad nos creemos que hay que combatir los mensajes de odio, no se puede aceptar eso. No sé qué decidirán los ministros de Asuntos Exteriores. Hay que hacer algo más, frente a la que es una de las mayores

tragedias vividas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

P. A principios de este año usted presentó su plan de paz de la Unión Europea para Oriente Próximo. ¿Cree que bajo la nueva Comisión Europea, de la que usted no formará parte, podrán darse las condiciones para que ese plan se ponga en marcha?

R. No lo sé. Pero todavía quedan dos o tres meses (para que empiece el mandato del nuevo Ejecutivo de la UE). Dos y tres meses son mucho tiempo. Esos meses se cuentan en miles de muertos. De momento, lo que hay que conseguir es un alto el fuego. El retraso en conseguir e al alto el fuego es desesperante: un día se nos dice que está a punto de conseguirse, y al día siguiente que quizá mañana. Israel diciendo que es culpa de Hamas, y Hamas que es culpa de larael. ¿Dónde está la responsabilidad por la falta de un acuerdo?

bilidad por la falta de un acuerdo? Pero yo he visto las manifestaciones enormes en Israel contra Netanyahu, culpándole de que no tiene la preocupación que debiera tener. Es lo que dice una buena parte de la sociedad israelí. Europa (al respecto) está muy dividida. Si Estados Unidos no lo consigue, una Europa dividida todavía menos lo va a conseguir. Yo me limitaré a trabajar hasta el último minuto de mi mandato.

P. ¿Qué opinión tiene usted de las recientes declaraciones, tanto del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, como del nuevo presidente, Masud Pezeshkian, a favor de una mejora de las relaciones de la República Islámica con Occidente y hasta con sus vecinos de Oriente Próximo? ¿Qué puede suponer eso a corto plazo para la diplomacia internacional?

R. De éso han hablado telefónicamente el nuevo presidente de Irán y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ¡Ojalá fuera verdad! Pero cada vez hay mas información sobre que Irán está entregando, o ha entregado, misiles balísticos a Rusia para bombardear a Ucrania. Hace tiempo que venimos advirtiendo de que, si esto fuera el caso, las relaciones (entre la UE el Irán) se verían gravemente afectadas. Hemos hecho toELECCIONES
«Hay información suficiente para poner claramente en duda que Maduro haya ganado las presidenciales»

MEDIACIÓN
«Hay que
conseguir un
proceso que
conduzca al
reconocimiento
del ganador de las
elecciones»

### CRISIS «La crisis ya está en Venezuela. No sé cómo evolucionará. No hay que ponerse

en lo peor»

DIÁLOGO
«Varios gobiernos tratan de dialogar con Maduro. Pero es cierto que de momento no se ha conseguido nada»

ORIENTE PRÓXIMO «Hay que llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes y parar la matanza de civiles en Gaza»

TRAGEDIA
«El ataque de
Hamas fue un
horror. Pero lo que
está pasando en
Gaza es otro horror
más grande»

ARMAMENTO
«Ucrania nos pide
que le ayudemos
en serio a
defenderse. Su
respuesta está
limitada»

da la presión, para que eso no ocurriera, para que Irán no suministrara misiles balísticos a Rusia. La información que tenemos va en esta dirección. Pero no le puedo decir más. Estamos en contacto con los servicios americanos, para actuar coordinadamente. Ya la entrega de drones a Rusia, que Irán siempre ha negado, fue un tema difícil. Este lo sería mucho más.

P. Precisamente respecto a Ucrania, en este foro escuchamos el discurso de su presidente, Volodimir Zelenski, así como el de la primera ministra de ltalia, Giorgia Meloni. En aquella circunstancia, Zelenski dio a entender que, de momento, su país quiere seguir combatiendo para presionar a Rusia, con el fin de que ésta llegue a un acuerdo de paz en una situación mejor para la propia Ucrania.

R. Hay que entender lo que quiso decir. Ucrania se está defendiendo de una agresión. Naturalmente, todas las guerras acaban con una negociación. Como decía la primera ministra italiana, en este momento la situación está en un impasse. Lo que nos pide Ucrania es que la ayudemos en serio a defenderse. En serio quiere decir que no dejemos que Rusia la bombardee impunemente. La reina de Jordania nos ha dicho que Israel está destruvendo impunemente a Gaza, y que la comunidad internacional debe ser capaz de ponerle un límite a esa destrucción. Pues Rusia está destruvendo, también impunemente a Ucrania. La capacidad de respuesta de Ucrania está limitada por las condiciones que ponemos al uso de las armas que le damos

P. El presidente Zelenski precisamente volvió a pedir armas de largo alcance, para bombardear a Rusia, y hasta lamentó, a lo mejor bromeando, no poder atacar al Kremlin...

R. Zelenski sarcásticamente ha dicho en Cernobbio que no quiere usar armas de largo alcance para bombardear a Moscú. Las necesita para atacar las bases aéreas y de lanzamiento de misiles, que están al otro lado de la frontera, y que todos los días matán a su gente y destruyen su país. Cualquiera que estuviera en la piel de Zelenski pediría eso a gritos.

P. ¿Es posible que se satisfaga al presidente ucraniano?

R. Algunos (países proveedores de armas a Ucrania) ya lo han hecho. Otros no lo han hecho. Otros, a lo meior, lo hacen sin decirlo. Pero ciertamente no todos lo han hecho. Cuando planteé el tema en el Consejo de ministros (de la UE), se acordó que este es un tema nacional, y cada uno hará lo que estime oportuno. Italia, en particular, es uno de los países que se niega a hacerlo, ¡Póngase usted en la piel de Ucrania!, y me dirá si tiene mucho sentido que le dé un misil, pero que no se lo deje utilizar contra las bases desde donde Rusia bombardea. Los rusos no son tontos. Retroceden hasta el límite del alcance de la fuerza ucraniana, y desde allí son impunes.

# OPINIÓN

EN LOS amenes del franquismo surgieron términos muy aprovechables para la naciente dictadura sanchista, como «la ordenada concurrencia de criterios» y «el sano contraste de pareceres». A esas alturas, ya ni Franco recordaba cuándo alguien le llevó la contraria. Pero Pedro Sánchez cultiva la memoria del agravio y ha empezado a valorar la «crítica constructiva», que es una alabanza con algún detalle que la completa. O sea. La Vanguardía.

Cuando reúne a la borregada federal, como anteayer, Sánchez usa un tono vagamente elegíaco, melancólicamente familiar, ocultando el puñal. Dijo que sus familiares «pagan un precio altisimo» por serlo, cuando su señora y su hermano no pagan, sino que cobran, y carisimo: Air Europa, la cátedra, el Africa Center, las óperas o la japonesa los pagamos a precio de oro los despreciados por un señor que, en justa corresponden-



### ¡Cómo nos desprecia el despreciable!

cia, tenemos por despreciable. Des preciables para él somos medios, políticos, jueces y hasta las instituciones representativas Alguien tan flaco de escaños que no puede aprobar una sola ley y pretende romper la caja común para seguir en el poder, dijo allí: «Vamos a gobernar con el concurso o no

del poder legislativo» y «el Parlamento tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». ¿Más constructivo que Armengol? ¡Qué ingrato! Lo que restringe sus ocurrencias no es el Parlamento, son las matemáticas.

Sánchez ha decidido bunkerizarse junto a sus agradaores y broncanos. Como en la novela de Marsé, se ha encerrado con un solo juguete, que es él. Y al Comité Federal ni siguiera le dio este sábado el texto del acuerdo que, se supone, era objeto de debare: la liquidación de la soberanía fiscal española y la creación de la soberanía fiscal catalana, base del futuro Estado independiente.

Ni Sánchez ni Illa tienen legitimidad para decidir algo tan grave. Les da igual. Lambán y Page denuncian su ilegalidad. ¡Bah! A uno se le rícn los sociatas de Huesca y al eastellanomanchego, por pedir el texto, le licenciaron a los periodistas en Ferraz. El pobre Lambán tenía un resumen, pero de ERC! Total. que el secretario general del PSOE oculta abiertamente a su partido –valga la paradoja– el acuerdo económico y político más importante de su historia. A los ajenos, Sánchez nos trata fatal. Pero hay que reconocer que a los suyos no les ahorra coces y escupitajos. Claro que ellos cobran. Nosotros, pagamos.



### España, el mejor instrumento del fraude Maduro

NICOLÁS Maduro y su banda dan palmas en Caracas: Edmundo González, ganador de las elecciones del 28 de julio, se ha exiliado en Madrid. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la número dos del régimen. Delcy Rodríguez, parecen haber coordinado sus comunicados y subrayan que la salida ha sido «a solicitud» del opositor. Un capricho extravagante: Maduro lo llamaba «asesino y criminal», acumulaba delitos inventados por el fiscal general Tarek Saab (miren su foto y se hacen una idea), tenía una orden de captura y vivía en la clandestinidad.

No se puede exigir heroísmo a nadie, y menos en un país donde rige el terrorismo de Estado. Y sobre todo cuando quienes primero tenían que haber reconocido la rotunda victoria de la oposición, España y la Unión Europea, le han dado la espalda, pese a tener en sus manos el 80% de las actas. Es inquietante el futuro de María Corina Machado. La dictadura va a por todas.

La democracia sale de nuevo derrotada en Venezuela. Y el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una enorme responsabilidad, con su silencio cómplice, a la espera de que la oposición se quebrase ante la embestida del régimen. El colmo es que ahora pretendan colgarse medallas por acoger a Edmundo González. No fue casual que Sánchez se jactara el sábado de que España no iba a «abandonar al héroe». Menudo cinismo: le niegan el reconocimiento como presidente electo y lo reciben con los brazos abiertos como pobre exiliado.

Ganar tiempo fue la consigna de Maduro y sus aliados, entre ellos Rodríguez Zapatero, que, joh, sorpresa!, ha estado detrás de la salida de González. Traficar con presos políticos forma parte del negocio. Es un win-win: Maduro se libra de opositores, los opositores se libran de la cárcel y Zapatero parece un caritativo mediador. Con el exilio de Edmundo González, la dictadura se refuerza. Una jugada encomiable.

Mucho me temo que este es el principio del fin de una gesta ciudadana inédita. La dictadura seguirá robando y reprimiendo; los venezolanos, huyendo; Zapatero, cobrando y Repsol continuará haciendo negocio: España ha triplicado este año las compras de petróleo a Caracas. «Edmundo González me ha trasladado su agradecimiento. Le he reiterado el compromiso de España con la libertad y los derechos de los venezolanos», decía ayer Albares. No se puede ser más miserable.

### IDÍGORAS Y PACHI



EL 15 de octubre de 1977 entró en vigor la Ley de Amnistía que sellaba la reconciliación nacional. Les invito a que vuelvan a los discursos de diputados y senadores del día anterior, un manual de concordia democrática que debería repartirse y leerse en las escuelas. El día 9 de diciembre —un mes y medio después—salia de la cárcel el último etarra encarcelado. Entre medias, más de un



centenar de presos condenados o en prisión provisional, pertenecientes a otros grupos terroristas de izquierdas, también habían sido amnistiados sin que surgiera ningún conflicto jurídico relevante en la aplicación de la norma con la que los españoles echaban al olvido el pasado violento que los había dividido. Ello a pesar de que el 2 de noviembre de 1977 ETA había asesinado a un sargento de la Policía Municipal de Irún.

Tres meses después de entrar en vigor la Ley de Amnistía para Cataluña las cifras sobre su aplicación son las siguientes: solo un 20% de los posibles beneficiarios han visto satisfechas sus peticiones de sobreseimiento o eliminación de penas. Mientras todos los policías que

intervinieron el 1 de octubre han sido amnistiados, ciudadanos y políticos que participaron en el procés han visto cómo se denegaban sus solicitudes de olvido jurídico, se trasladaban a otras instancias o se veían suspendidas por la petición de cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad. La lectura más fácil de este desastre legislativo es que en España los jueces y tribunales se han conchabado para boicotear la amnistía. Suena cómodo, aunque cabe también sugerir otras explicaciones atendiendo a la historia y la realidad juridica global.

En cuanto a esta última cuestión, resulta patente que quienes pensaban que, en 2024, se podía hacer una amnistía sin tener en cuenta la evolución moral de sociedades en las que se ha impuesto el memorialismo y la lucha contra las inmunidades del poder desde el plano internacional y constitucional, estaban muy equivocados. En cuanto a la historia, los jueces y tribunales franquistas, boca muda que pronunciaba la ley, sabían que la Ley 46/1977 no solo era derecho aplicable, sino un acto de justicia que implicaba un nuevo comienzo democrático. ¿Puede decirse lo mismo de la Ley de Amnistía para Cataluña?

# **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO: Vicente Raiz ADJUNTO AL DIRECTOR:

Francisco Pascual

Roberto Benito, Juan Fornieles, Maria González Manteca, Jonge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.

SUBDIRECTORES:



EDITORA: General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto 91 443 50 00

ADMINISTRADORES Laura Múgica DIRECTOR DE NEGOCIO: COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD

# Maduro afianza su dictadura al forzar el exilio de González

EL CHAVISMO dio ayer una vuelta de tuerca a su dictadura al empujar al exilio al presidente electo de Venezuela, el opositor Edmundo González. Su asilo forzoso en España constata el fracaso de la comunidad internacional a la hora de frenar los abusos de un régimen equiparable a las autocracias más abvectas de la región. De esta manera. Nicolás Maduro debilita a la oposición y se garantiza la permanencia en el poder, copiando el manual autocrático de Cuba y Nicaragua: un régimen de terror basado en la represión de la disidencia, la violación de los derechos humanos y la tortura en cárceles donde se hacinan ya 1.793 presos políticos tras la última ola de detenciones

Especialmente inmoral ha sido la complicidad de José Luis Rodríguez Zapatero, que tras prestarse a avalar el fraude chavista del 28-J ha permanecido en un obsceno silencio que ha desembocado en la salida de Edmundo González «en aras de la tranquilidad y la paz política del país», como explicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un deplorable ejercicio de cinismo.

El respaldo de Zapatero -que tendría que haber usado su influencia en el régimen no para allanar el exilio de González sino para garantizar sus derechos políticos-, los titubeos de los aliados de la revolución bolivariana Lula y Petro-que han oscilado entre la crítica y el compadreo- y el apoyo político y económico de Rusia y China han suministrado a Maduro el oxígeno necesario para perpetrar un golpe electoral. La persecución a González, ex diplomático de temple moderado que con enorme valentía y a sus 75 años tomó el testigo de María

Corina Machado (inhabilitada con el único fin de impedir su triunfo) ha acabado abocándolo a huir para salvar la vida. La presión del chavismo, que obligó a González a refugiarse en la embajada española, escaló de manera inquietante el fin de semana: a la orden de arresto de la Fiscalía -brazo ejecutor de Maduro que acusa al opositor de cinco delitos por publicar las actas que probaban su aplastante victoria-se sumó el cerco a la embajada argentina en Caracas. En su interior se hallan seis asesores de campaña de Machado que temen un asalto policial inminente que viole la inmunidad de la sede diplomática.

La imparable deriva violenta de Maduro, que augura una represión mayor con Machado en el punto de mira, obliga a la comunidad internacional a abandonar la tibieza y tomar medidas

### España tiene que garantizar no solo la integridad física del opositor, sino sus derechos políticos como presidente electo

contundentes de aislamiento y refuerzo de las sanciones. España tiene garantizar no sólo la integridad física de González que Pedro Sánchez se ha comprometido a salvaguardar, sino sus derechos electorales y los de los venezolanos que le votaron por abrumadora mayoría. Empezando por su reconocimiento como presidente electo.

Abandonar a Venezuela al chavismo supone agrandar el agujero negro de regimenes dictatoriales en Latinoamérica. Y alentar tentaciones autocráticas en una región en profunda crisis.

# LA MIRADA



### Sánchez oculta el acuerdo sobre el cupo catalán ante un PSOE maniatado

LA AUSENCIA de explicaciones por parte de Pedro Sánchez sobre el concierto catalán deja a los socialistas a ciegas ante un asunto que erosiona gravemente los consensos más básicos. El acuerdo entre el PSC y ERC para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa contempla la soberanía fiscal de Cataluña, lo que supondría

una mutación constitucional de efectos imprevisibles. Oue Sánchez eludiera este asunto ante el Comité Federal muestra no solo hasta qué punto su deriva plebiscitaria ha diezmado el debate interno en el máximo órgano socialista entre congresos, sino sus ataduras con el secesionismo. El presidente oculta el pacto porque no puede explicarlo y porque este va en contra de los pilares en los que se ha sustentado el PSOE desde la Transición.

Aunque se encuentran en minoría en su partido, Emiliano García-Page y Javier Lambán lideraron el rechazo a un acuerdo que, tal como ha denunciado el

presidente de Castilla-La Mancha, es «más egoísta que socialista». Sánchez no convenció a los suyos cuando prometió más recursos para todas las autonomías y volvió a mezclar la fiscalidad de las comunidades del PP-amparada por la ley-y la financiación del Estado de Bienestar con el cupo catalán. Más allá de este grosero intento de desviar la atención, lo mollar es que el presidente sigue sin concretar la letra pequeña de una cesión disolvente del modelo autonómico.

### VOX POPULI



ANA LOSADA

#### Alerta del desdén del PSC al bilingüismo

♠ La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña advierte de que con la llegada del PSC a la Generalitat se producirá un refuerzo del modelo de inmersión lingüística. A su juicio, Salvador Illa «mantiene la política de ERC de marginar el español en las aulas»



PEDRO ALMODÓVAR

#### Un histórico León de Oro en la Mostra

♠ El director manchego llevó el sábado a la gloria al cine español al lograr un histórico León de Oro por su película La *habitación de al lado,* la primera que rueda en inglés. Hasta ahora solo Luis Buñuel había ganado en Venecia, aunque con una cinta de producción francesa: Belle de jour.



VICENTE GARRIDO

#### Psicópatas integrados en la sociedad

♠ El catedrático de Criminologia y asesor de la Policía publica El psicópata integrado, donde analiza el perfil psicopatológico de este tipo de personas que, aunque no tienen comportamientos criminales, son expertas en explotar la vulnerabilidad ajena y plantean problemas sociales.



NARENDRA MODI

### Un proteccionismo dañino para África

♦ El primer ministro indio ha lanzado una batería de medidas económicas proteccionistas y restrictivas para hacer frente a la guerra de Ucrania que han agravado la hambruna en África y han desatado una batalla comercial a nivel mundial en el mercado del arroz.



S. PERIS-MENCHETA

#### Nuevo reto en un momento crítico

♠ El actor y director estrena el miércoles el montaje de la obra de Wajdi Mouawad Cielos en el Teatro Abadía de Madrid. Un nuevo reto profesional que llega en plena recuperación de un trasplante de médula al que fue sometido en Los Ángeles para combatir la leucemia que sufre.



PRIMOZ ROGLIC

#### Vencedor de la Vuelta a España

♦ El ciclista esloveno se proclamó ayer campeón de la Vuelta a España, tras la última etapa con el clásico final en Madrid. Suma ya cuatro ediciones de la ronda española. Roglic, que va había sentenciado la Vuelta en el Alto de Moncalvillo, volvió a acreditar su dominio sobre el pelotón.

# **ESPAÑA** SOBERANÍA FISCAL

### LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO



Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión este sábado del Comité Federal del PSOE. JAVI MARTÍNEZ

# Moncloa agita la quita de deuda

 Ofrecerá a las comunidades autónomas asumir también parte de sus compromisos con entidades privadas
 Pondrá sobre la mesa una quita que permita equiparar la oferta a la pactada con Cataluña

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a elevar su apuesta para ofrecer a las comunidades autónomas una nueva rebaja de la deu-

nomas una nueva rebaja de la deuda que no puedan rechazar o que, al menos, les obligue a replantearse los números. La oferta consistirá en una quita que afectará no sólo a lo que las comunidades tienen que devolver del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sino también a otros fondos especiales de financiación. E incluso podrían endosar al Estado parte de los préstamos que tienen con entidades privadas.

Según han confirmado a ELMUN-DO fuentes del Ministerio de Hacienda, se trata de ofrecer un alivio de las cargas que acumulan las comunidades autónomas por las necesidades extraordinarias de financiación que asumieron, sobre todo, tras la crisis financiera de 2008.

La oferta supone una mejora sobre la propuesta inicial que afectaba exclusivamente a las devoluciones pendientes del FLA y que el Gobierno realizó a las comunidades tras pactar con ERC una reducción de la deuda de la Generalitat de 15.000 millones de euros, a cambio de su apo-yo a la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Algunas comunidades despreciaron inicialmente la propuesta porque no todas tienen el mismo volumen de cargas que Cataluña, de ahí que el ejecutivo esté abierto ahora a ampliar el margen del descuento, que tendría que concretarse en sucesivas negociaciones bilaterales a las que, de momento,

las comunidades del Partido Popular se han negado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta romper ese frente de comunidades del PP y ha anunciado que hará una ronda de reuniones con cada uno de los presidentes autonómicos. Poner sobre la mesa una quita importante de su deuda es parte de su estrategia en medio de una fuerte polémica por el trato de favor a Cataluña en fiscalidad y financiación.

Hasta la fecha se desconoce qué fórmula se va a ofrecer a los presidentes. De hecho, tampoco se conoce con exactitud que cálculos se
hicieron con la Generalitat para llegar a la conclusión de que el volumen de deuda que tendría que asumir el Estado sería de 15.000 millones de euros. Por eso las comunidades han mirado con recelo desde el
principio esa propuesta. Y también
porque, para el PP. la deuda es el «sefiuelo» que el Ejecutivo de Sánchez
ha planteado para desviar la atención sobre lo realmente urgente, que
es la reforma del modelo de finan-



Discurso al Comité Federal El discurso de **Pedro Sánchez** ante el Comité Federal ofrece algunas enseñanzas para quien haya seguido con cierta atención el acto. Una de las primeras nos la reveló su discolo **Page** al protestar por un hecho extraordinario: que el secretario general del PSOE había congregado a todos sus miembros con el fin de no explicarles el pacto suscrito con Esquerra para investir a **Salvador Illa** como presidente de la Generalidad.

Normal, eso es lo que él considera transparencia. No da explicaciones a su partido, a ver por qué, si no se las da a nadie. Un problema es que su interlocutor y socio, ERC, sí las da y gracias a ellos nos hemos enterado del disparate. Nada nos garantiza que Esquerra cante la verdad, aunque es posible que mienta, pero es más probable que mintiera Pedro Sánchez si no diera la callada (y la cayada) por respuesta. Él acostumbra a mentir y cuando no lo hace se calla. Hace que mientan sus increibles portavoces: inenarrable Mª Jesús Montero al negar tajantemente que el pacto sea un

Concierto al estilo del vasco y el navarro. En esto contradecía a ERC y también a Junts, que en su papel de oposición implacable,—quizá más a Esquerra que a Pedro Sánchez—, amenazaba con game over. Pero también llevaba la contraria a Borrell, que lo calificaba de Concierto sin lugar a dudas.

Mintieron también la portavoz del partido, la simpar emparedada de Modúbar, Esther Peña y la mismísima portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que compararon disparatadamente la financiación autonómica. Además, negociar de forma bilateral rompería la estrategia del PP, que exige una negociación multilateral y más trans parente que garantice la prestación de los servicios públicos en condiciones homologables en el conjunto del territorio.

Según datos del primer trimestre de 2024, la comunidad autónoma con el mayor volumen de deuda era Cataluña con 87.253 millones de euros seguida de la Comunidad Valenciana con 57.676 millones de euros. La tercera comunidad que más deuda acumula es Madrid, con 38.358 millones de euros, situándose ligera mente por encima de Andalucia, con 38.302 millones de euros

### UNA DEUDA ASUMIBLE

Fuentes del Gobierno andaluz aseguran que Andalucía tiene un nivel de cargas asumible y bien negociado con sus acreedores v. por tanto, no excesivamente gravoso en el corto y el medio plazo. Pese a ello, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, le ha pedido al Gobierno de Juanma Moreno que se siente a negociar con Sánchez porque, de lo contrario, estaría rechazando una quita que le permitiría ahorrarse hasta 1.500 millones al año en intereses Preguntado de forma insistente al respecto, el Grupo Parlamentario Socialista no ha querido dar detalles sobre de dónde sale esa cantidad.

De los 38.302 millones de euros de la deuda andaluza, hay 24,539 millo nes de euros vinculados al FLA. En los presupuestos de 2024 hay previsto el pago de intereses por valor de 717 millones de euros, de los cuales 267 millones corresponden al pago de intereses por la deuda del FLA

Como viene informando EL MUN-DO, la negociación sobre una posible asunción de la deuda por parte del Estado se ha reactivado a raíz de la intensa polvareda política levantada tras el pacto alcanzado en tre el PSC y ERC para la investidu-ra de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que supone una «financiación singular» para Cataluña que, en la práctica, saca a esta comunidad del sistema general de financiación para asimilar su situación a la del País Vasco.

La fórmula, que tiene que aprobarse en el Congreso, ha generado una protesta del resto de comunidades, incluidas las del PSOE, porque supondría una significativa reducción de los recursos que el sistema reparte, ya que Cataluña gestionaría la totalidad de los impuestos generados en su territorio a cambio de un cupo de «solidaridad» no especificado.

# Junts tumbará el concierto si se pacta la solidaridad

Puigdemont no apoyará la reforma de la financiación en el Congreso si la cuota para las CCAA no la impone Cataluña

#### VÍCTOR MONDELO BARCELONA

Taly como ocurrió con la Ley de Amnistía, Junts reclama modificar el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC sobre la «financiación singular» de Cataluña para dar su apoyo a las modificaciones legislativas necesarias para que el pacto fiscal acaba materializándose

La formación dirigida por Carles Puigdemont se niega a que la cuota de solidaridad con la que Cataluña compensaría al resto de comunidades autónomas tras recaudar y gestionar todos los impuestos se fije a través de una negociación entre el Estado y la Generalitat. De ser así, los neoconvergentes no apoyarán la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), requisito imprescindible para fijar los privilegios fiscales que Pedro Sánchez prometió a los republicanos a cambio de su crucial apoyo a la investidura de Salvador Illa

Jordi Turull fue explícito ayer. «Nosotros queremos estar fuera de la Lofca, queremos un concierto económico. Y eso quiere decir que nosotros decidimos la solidaridad. La solidaridad nunca puede estar forzada ni pactada. No puede haber una solidaridad que se acabe convirtiendo en expolio fiscal», adujo el secretario general de Junts para subrayar que ERC y el PSOE no deberían dar por sentado el respaldo de su formación a la nueva realidad fiscal catalana.

Turull precisó que su partido ambiciona «un método como el de la Unión Europea, que da recursos a los Estados para unas cuestiones muy concretas y a cambio de una serie de condiciones»

«No podemos pagar una cuota de solidaridad que acabe haciendo que hava comunidades autónomas que puedan tener unos servicios que nosotros no tengamos ni podamos ofrecer a los ciudadanos de Cataluña»,

alegó Turull, para incidir en que su planteamiento pasa por acrecentar la desigualdad entre regiones, contrariamente a lo que sostienen ERC y los socialistas que ocurrirá de aca-bar aplicándose el modelo tributario diseñado para convertir a Illa en presidente de la Generalitat.

Aseguró Turull sentirse «preocupado» por «la deriva» que está tomando el PSOE ya con Illa ungido jefe del Ejecutivo catalán. El hecho de que Sánchez esté ofreciendo a todas las comunidades una financiación «singular» supone, para el múmero dos de Junts, la «consolidación del café para todos», «Algunos avisamos de que podía haber un engaño detrás y, a partir de que se ha producido el cambio político en Cataluña, el PSOE vuelve a hacer de PSOE», se explayó Turull, quien aseguró que el nuevo planteamiento esgrimido por Sánchez para aplacar el malestar del resto de regiones supone «una humillación» para ERC

Sin embargo, Junts no se propone esperar a que el Congreso deba-ta la modificación de la Lofca para ejecutar su venganza contra Sánchez y contra ERC, a los que exigió sin éxito facilitar la elección de Puigdemont como president. Los herederos de Convergència pretenden negociar la modificación del pacto fiscal acordado entre los socialistas y los republicanos en la mesa clandestina que periódicamente reúne al PSOE con Junts en el extranjero bajo la supervisión del mediador salvadoreño. Según Turull, será en ese foro donde se deberán pactar las especificidades del cupo catalán para que su formación apoye la reforma de la Lofca en el Congreso.

La concesión a Cataluña de la potestad para fijar unilateralmente la cuota de solidaridad que transferiría al Estado una vez recaudados to dos los impuestos debe constituir el epicentro del eventual pacto entre Junts y el PSOE.

«No todas las CCAA pueden estar por encima de la media en financia-ción, tiene que haber alguien que esté por debajo», insistió Turull, quien, cuando lideró la reforma de la Ley de Amnistía diseñada entre el PSOE y ERC, llegó a jactarse de que Junts redactó más de la mitad de la norma final. Ahora los neoconvergentes pretenden hacer lo propio para apropiarse el mérito de conducir a Cataluña a la independencia fiscal.



Jordi Turull ondea, ayer, una bandera con la imagen de Carles Puigdemont en unas jornadas de la 'Juventud Nacionalista de Cataluña'. E.M.

ciación catalana con unas simples bonificaciones que reciben Teruel, Cuenca y Soria para ayudar al empleo. Hasta Patxi López dijo que qué tendrá que ver una cosa con otra y no era solo el concepto, también la cantidad: los representantes de las citadas provincias calcularon que tardarían mil años en recibir lo mismo que Cataluña en un solo ejercicio.

La intervención de Pedro Sánchez fue, como acostumbra, una mezcla de disparates y mentiras. Uno debe confesar una

experiencia estupefaciente al seguir el discurso de Sánchez con la vista fija en la sonrisa bobalicona de **Diana Morant**, que ialeaba el verbo del líder acentuando la sonrisa y palmoteando cuando tocaba. A veces con razón, por ejemplo, cuando el psicópata dijo: «España vive uno de los mejores momentos en las últimas décadas». Es seguro que Diana Morant no ha vivido un mejor momento que el presente en sus cuatro décadas de vida. Otro tanto podría decir el líder de UGT, Pepe Álvarez,

que no ha conocido el mercado de trabajo en los últimos 40 años.

Con todo, su anuncio más notable fue que pensaba avanzar en su proyecto, «en su agenda progresista», con o sin el apoyo de la oposición, del poder legislativo, haciendo una identificación de la oposición con el Poder Legislativo que es una trampa del subconsciente, pero que no es novedad. Recordemos cuando cambió de golpe la política exterior española respecto al Sáhara. Fue sin el apoyo del Congreso y el Senado y sin el conocimiento siquiera de su propio partido. También piensa llevar adelante su agenda contra el Poder Judicial como ha demostrado al querellarse contra el juez Peinado por haberle tomado declaración como testigo. A Sánchez, como a todo buen autócrata, le sobran los poderes Legislativo y Judicial. A lo largo de su discurso del sábado, trató a los miembros del Comité Federal como a estúpidos. Bueno, en algo tenía que tener razón.

# Pacto PSC-ERC: más cesiones que el del Tinell, que despertó el 'procés'

El acuerdo reedita el que en 2003 invistió a Pasqual Maragall a cambio de un nuevo Estatut; ahora la moneda de cambio es la «financiación singular» para Cataluña

PALOMA H. MATELLANO MADRID

«Tras la sentencia del Tribunal Cons titucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña se produjo un crecimiento significativo entre la ciudadanía catalana de la voluntad de decidir democrática, pacífica y libremente el futuro político del país». Así, con esta afirmación que abre el acuerdo firmado entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, republicanos y so-

cialistas ponen una fe cha al despertar del se cesionismo: el 28 de junio de 2010.

Aquel lunes, la corte de garantías había declarado inconstitucionales 14 de los 223 ar tículos que componían el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006 -fruto de otro pacto entre ERC y el PSC para hacer president al socialista Pasqual Maragall, el del Tinell-y el independentismo se echó a la calle. Ahora, el acuerdo que ha aupado a Illa al frente de la Generalitat recupera lo que entonces quedó en vilo, llevando a término las demandas que la agenda soberanista catalana exige desde hace más de dos décadas. El pacto es un «desarrollo» de aquel Estatut, según defendió la vicepresidenta María Jesús Montero el pa-

sado miércoles en el Senado.

Así, lo sellado a fina

les de este julio entre republicanos y socialistas no es inédito. En 2003, un acuerdo entre ambas formaciones supuso la constitución del primer Govern de coalición, con Pasqual Maragall a la cabeza. El que se conoce como Pacto del Tinell-por haber sido firmado en el salón del Tinell, en Barcelona- recogía como cláusula estrella la aprobación de un nuevo Estatut para Cataluña, y lo prometido se cumplió. Esta vez, el acuerdo promueve la concesión de un concierto económico para la región -lo denominan «financiación singular»y la cesión de la soberanía fiscal plena. Un paso más de lo que se firmó en aquel diciembre de 2003.

«Cataluña todavia no cuenta con un sistema de financiación satisfactorio para el buen funcionamiento de su autogobierno», rezaba el Pacto del Tinell, para dejar sellado el compromiso de los firmantes para «iniciar el proceso de solución definitiva dentro de la presente legislatura». Por el contrario, el actual acuerdo de investidura aborda la cuestión del mode lo de financiación en un tono menos



Joan Saura (ICV), Pasaual Maragall (PSC) y Josep Lluís Carod-Royira (ERC) firman el Pacto del Tinell en 2003, EFF



Illa v Jéssica Albiach (Comuns) firmando el pacto, EFE



Lluïsa Moret (PSC) y Marta Rovira (ERC). ERC

ambiguo: «No se trata de reformar el modelo común, sino de cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad», se recoge en él. Esto es, iniciar los pasos para que Cataluña salga del régimen común de financiación.

Esa tesis es el germen que edifica el resto del texto firmado por ERC v PSC hace seis semanas, mucho más preciso que el que se promulgó para hacer president a Maragall y, también, más complaciente con las demandas independentistas. Eiemplo de ello es lo que se establece, en cada caso, en términos de gestión impositiva. Si el Pacto del Tinell recogía que el gobierno catalán ten-

dría «una participación en porcentaje a determinar» en la administración de los tributos, el acuerdo vigente establece que será la Generalitat la que «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos». El 100%. Republicanos y socialistas han convenido que será la Agencia Tributaria Catalana la que se encargará de administrarlos, una institución cuva creación se promovía en aquel pacto originario de 2003 y que también fue anulada por el Tribunal Constitucional.

El otro punto crítico del acuerdo alcanzado para investir a Salvador Illa es el final de la solidaridad «limitada», una cesión al independentis-

El actual pacto es más complaciente con las demandas independentistas

En Tinell se acordó un sistema de financiación para el autogobierno

mo que lleva semanas despertando voces críticas en las demás comunidades, incluso por parte de dirigentes socialistas. «La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las demás CCAA a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a término un esfuerzo fiscal también similar», recoge el pacto actual, con palabras casi idén-

ticas a las que figuraban en el convenio para la investidura de Pasqual Maragall. Sin embargo, esta vez, la cosa va más allá: «Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad» -las regiones que más aportan deben ser las que más reciben-.

Donde sí hay mayores semejanzas entre los pactos firmados por quienes integraban las filas republicanas y socialistas en 2003 y por quienes lo hacen en 2024 es en lo referente a la política lingüística. El acuerdo actual alude al «retroceso en el uso social de la lengua catalana», mientras que el de entonces hablaba de que era necesaria «una respuesta urgente y decidida del Govern de la Generalitat» para combatir «la situación del uso social del catalán»-mismos términos-

Ambos sitúan el foco en el ámbito educativo y en la defensa de un «mo delo de escuela» en el que la lengua cooficial sea la vehicular, aunque, como novedad el convenio vigente extiende la inmerión monolingüe también a las actividades extraescolares. Y. por primera vez, ERC y PSC han acordado la creación de una consejería de «política lingüística» en el seno del Govern de Salvador Illa. Su titular: Francesc Xavier Vila, quien ya era secretario de esta materia en el ejecutivo de Pere Aragonès. Casi 100 páginas tie-

ne el Pacto del Tinell, 25 el actual. El primero, organizado por

temáticas, intercala las demandas independentistas con medidas de corte social. El segundo presenta dos partes claramente diferenciadas: lo referente a la agenda secesionista frente a lo que corresponde a propuestas progresistas. En su toma de posesión, Illa habló de un «cambio de época» y de una «nación catalana», con la pretensión de enterrar definitivamente las reivindicaciones del procés. Y así, para cerrar la brecha, el socialista ha dicho «sí» a todo aquello que se expuso en el primer intento de acercamiento entre el independentismo y los partidos nacionales. Ciclo cerrado.



# ESPAÑA

### EL MENTIDERO DE LAS SALESAS. Las

posibles abstenciones, junto a la incorporación del magistrado Macías, pueden alterar los bloques antes del debate clave sobre el borrado del 'procés'

# La guerra por la amnistía llega al TC con las recusaciones

El nuevo curso judicial comienza en el Tribunal Constitucional con la Ley de Amnistía encima de la mesa. En el Pleno que empieza este martes se admitrá previsiblemente a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que

ha presentado el Tribunal Supremo contra la Ley que borra los delitos del procés. Además, el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, ha informado de que su intención es llevar al siguiente Pleno (el del 24 de septiembre) el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el PP contra la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

El debate en torno a la Ley más polémica del período democrático de nuestro país no será pacífico en el seno del órgano de garantías. El tribunal finalizó el curso judicial en julio profundamente dividido por el caso de los ERE, siendo muy probable que la Ley de Amnistía vuelva a tensionar a los doce magistrados que integran en la actualidad el órgano, tras la incorporación del exocal del Consejo General del Poder Judicial, José María Macias.

La primera gran batalla que se librará en el TC será la de las abstenciones y recusaciones ante la tramitación de las cuestiones de inconstitucionalidad y recursos que tendrá que resolver el Pleno.

El magistrado Juan Carlos Campo ha solicitado apartarse del debate sobre la medida de gracia porque como ministro de Justicia sostuvo en el informe sobre los indultos a los líderes del 1-O que la amnistía es «inconstitucional». «A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito», escribió Campo. Fuentes jurídicas consultadas califican de probable que el Pleno acepte su abstención.

De forma paralela a la petición de abstención de Campo, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha solicitado apartar de la deliberación sobre la amnistía en su recurso al presiden-



te, Cándido Conde-Pumpido, a la ex directora general de Moncloa **Laura Diez** y al propio ex ministro de Justicia –que ya ha pedido no participar en el debate por los mismos hechos–.

En el caso de Conde-Pumpido, la recusación se fundamenta el que el actual presidente ya se apartó de todos los recursos de amparo que afectaban a los líderes del procés y estos procedimientos guardan «clara conexión» con el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de Amnistía, informan fuentes jurídicas a El. MUNDO.

Sobre Diez, los populares sostieneu que tuvo dependencia jerárquica directa de **Pedro Sánchez** como miembro del Gobierno al ser directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Palacio de la Moncloa. Además, exponen que en el año 2018 firmó un artículo donde afirmó que se debía devolver el conflicto catalán a «la política», idea recogida en el preámbulo de la Ley.

Pero el embrollo de las recusaciones y abstenciones no termina ahí, ya que dentro del sector progresista del tribunal hay voces que consideran que Macias debe abstenerse de participar en el debate sobre la amnistía porque como vocal del Consejo emitió dos pronunciamientos contrarios a la citada Ley. Por su parte, fuentes próximas al magistrado afirman que no se va a abstener porque siguiendo la propia doctrina del TC no concurre causa legal para hacerlo.

En el año 2021, bajo la presidencia del magistrado Pedro González-Trevijano, el Constitucional cambió su doctrina sobre las recusaciones de sus miembros por unanimidad y se blindó ante el intento de apartar a sus magistrados. En aquel auto, el Pleno estableció que «va en la propia naturaleza de las cosas que un magistrado del Tribunal Constitucional haya sido designado precisamente por sus ideas y opiniones expresadas a través de los instrumentos habituales de difusión jurí-



Cándido Conde-Pumpido, al frente de los magistrados del TC en la apertura del año judicial. A. ORTEGA / E. PRESS

### El PP busca apartar a Campo, Díez y Pumpido de la votación

### En el sector progresista creen que Macías debe abstenerse

dica, que conforman su trayectoria profesional y que, por lo tanto, delimitan los principios de mérito y capacidad que le habilitan para el ejercicio de sus funciones».

Por otro lado, el Supremo ha elevado cuestión de inconstitucional al tener que resolver el recurso de un condenado por delito de desórdenes públicos agravados por unos hechos ocurridos en Girona en octubre de 2019, tras publicarse la sentencia de la Sala Segunda, consistentes en el lanzamiento de piedras o trozos de piedra contra los Juzgados de dicha ciudad. El Alto Tribual sostiene que la amnistía violenta el derecho constitucional a la igualdad ante la ley y a la seguridad jurídica. Según el Su premo, «la libre y democrática convivencia fue gravemente perturbada en España como consecuencia de un intento, por fortuna fallido, de golpe de Estado. La amnistía de sus responsables se establece sin sujeción a cautelas o condiciones de ninguna naturaleza, coexistiendo con la afirmación que, por activa y por pasiva, realizan los favorecidos poraquella, celebrando que han vencido y anunciando que lo volverán a hacer. Las formaciones políticas a las que pertenecen no es solo que votaran afirmativamente a la ley que los amnistía, sino que sus votos resultaron para la aprobación de la ley del todo imprescindibles, conditio sine qua non o condición de posibilidad».

Por su parte, el PP defiende que la Ley de Amnistía «es inconstitucional porque es arbitraria y, por tanto, contraria al artículo 9,3 de la Constitución» y que se impulsó «con un único objetivo: conseguir el poder a cambio de la inmunidad».

# Mazón va al choque con Illa para disputar a Vox el voto anticatalanista

El Consell pide formalmente a Cataluña que «respete la lengua valenciana»

NOA DE LA TORRE MADRID

En el Palau de la Generalitat de Valencia no se oculta que la suerte de concierto catalán pactado entre el PSC y ERC para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat de Cataluña es un filón —en términos políticos, se entiende— para Carlos Mazón. El dirigente del PP valenciano preside una de las comunidades más castigadas por el actual modelo de financiación, con lo que a la exigencia de un fondo de nivelación al Gobierno de Pedro Sánchez—que ha asumido todo el PP como propia—, Mazón suma ahora el agravio de lo que se ha bautizado como el «cupo separatista».

Ahora bien, el de la financiación no es el único frente que ha decidido abrir Mazón con Cataluña. El presidente valenciano, que ante Foment del Treball presumía en marzo de rebaja fiscal y tendía la mano a sus empresarios, va ya al choque con Illa agitando la bandera identitaria. Su consejero de Educación, José Antonio Rovira, acaba de pedir formalmente a Cataluña que «acate» el Estatuto de Autonomía valenciano y «respete la lengua valenciana».

El motivo de la disputa no es otro que el reciente informe lingúistico presentado por el Govern catalán sobre la situación del catalán. A juicio del consejero de Educación valenciano, «con este informe, el Gobierno de Salvador Illa vuelve a hacer apología de los inexistentes países catalanes, incluyendo información comparativa sobre el nivel de catalán en menores de 20 años de Cataluña, Islas Baleares y Comunidad Valenciana».

La tesis del Gobierno valenciano es que «no se puede tolerar que hable de todas estas regiones como parte del dominio lingüístico catalán», Para los populares valencianos, catalán y valenciano no son la misma lengua, lo que significa que no apoyan la idea de la unidad lingüística que acepta de forma mayoritaria la academia y que incluso defendió el líder del PP catalán, Alejandro Fernández.

«La mayoría de la sociedad valenciana rechaza que a nuestra lengua se la reconozca como catalana», insisten en el Gobierno de Mazón, que trabaja precisamente en una futura ley de señas de identidad valencianas para blindarlas frente a lo que se consideran «injerencias» del llamado catalanismo. Por ejemplo, se quiere prohibir toda subvención pública al entramado de entidades sociales que aboga por los Països Catalans, por lo que se espera que cuente con el reapaldo de Vox.

En esta línea, en el año que duró el gobierno de coalición de PP y Vox en la Comunidad Valenciana, el Consell tuvo tiempo de aprobar un cambio de los criterios lingüísticos de la Generalitat, que vienen a ser las normas lingüísticas que debe aplicar la Administración valenciana en sus comunicaciones. El argumento oficial no dejaba lugar a dudas: «El Gobierno valenciano anterior produjo un cambio en el uso del valenciano buscando su confluencia con los estándares de otros territorios y comunidades autónomas». Es decir, con Cataluña.

### El PP ha sacado rédito electoral del discurso contra el pancatalanismo

En su primera entrevista como consejero de Educación, Rovira anticipó la postura del Consell: «Queremos que los niños valencianos estudien valenciano, no catalán», dijo en declaraciones a este diario. Esto explica que Rovira haya cuestionado incluso a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), blindada en el Estatuto como el ente normativo oficial, por asumir la unidad lingüís-



El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. J.P. GANDUL/ EFE

tica de catalán y valenciano.

Ahora bien, que se redoble el choque con el Govern de Illa se explica por la pugna en el espacio de la derecha por el voto anticatalanista. El PP valenciano ha sacado históricamente rédito electoral del discurso contra el pancatalanismo. De ahí que Vox, que reconoce abiertamente que uno de sus ejes discursivos en la Comunidad Valenciana pasa precisamente por el combate a la idea de los Països Catalans, se haya apresurado a apuntar contra las contradicciones del PP en este asunto.

Desde la bancada de la oposición, el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, asegura que los libros de texto valencianos son «sectarios, partidistas, adoctrinadores, falsarios y prácticamente no se ha cambiado nada». «En nuestros colegios siguen en las paredes mapas cartográficos de unos

### Para los populares, el catalán y el valenciano no son la misma lengua

falsos e inventados países catalanes», afirma, en lo que es claramente un recado para el Partido Popular.

El PP valenciano, sin embargo, denunció en verano la quema de una fotografía con la cara de Mazón en un acto de Arran en Barcelona. «Podéis quemar mi cara un millón de veces. A la Comunidad se la respeta y quien no lo haga me tendrá enfrente», respondió Mazón.



DÉCIMO ANIVERSARIO

# DON EMILIO BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA Y GARCÍA DE LOS RÍOS

PRESIDENTE DE BANCO SANTANDER

Falleció en Madrid el 9 de septiembre de 2014

Banco Santander celebrará una misa el próximo martes 10 de septiembre a las 14:00 horas en la capilla de la Ciudad Financiera, en Boadilla del Monte, abierta a todos los que quieran compartir con el banco su recuerdo del presidente Emilio Botín, en el décimo aniversario de su fallecimiento.

# **ESPAÑA**



Alberto Núñez Feijóo, junto a los barones del PP, el pasado viernes en el Palacete de los Duques de Pastrana, en Madrid. JAVIER BARBANCHO

# Los barones cierran otro frente en inmigración por «la pinza Vox-PSOE»

Génova ve en el aire la negociación con el Gobierno por las reticencias de Hacienda

### JUANMA LAMET MADRID

La cumbre de barones del PP del pasado viernes se convocó para armar un frente común contra el «cupo separatista», pero al final se debatió más profusamente de inmigración que de financiación autonómica. Los líderes regionales populares trataron el problema territorial durante la primera hora y media de la reunión, y apenas dedicaron 30 minutos a discutir detalles «técnicos» del documento que consensuaron, y que van a desarrollar hoy mismo, con una carta a la ministra de Hacienda para reclamar que inyecte en las CCAA 18.000 millones de los fondos europeos.

Toda la conversación a puerta cerrada que mantuvieron después de la intervención de Alberto Núñez Feijóo versó sobre inmigración. También la mayoría de los corrillos de la comida-porque fue un bufé, de pie-. Ahí se formó otro «frente común», de facto, contra «la pinza de PSOE y Vox» en materia migratoria. La opinión generalizada fue que a Sánchez no le interesa llegar a un pacto para reformar la Ley de Extranjería con el PP porque quiere quebrar

el Gobierno canario, dividir a la derecha política y culpar de la falta de medidas a los *populares*.

Y Vox, opinan los barones, quiere hacer de la inmigración su gran baza de «oposición» contra el PP, sobre todo en un momento en el que Se Acabó La Fiesta, la formación de Alvise Pérez, le disputa un buen bocado de sus votantes con un discurso muy duro contra los migrantes que llegan de África o de países musulmanes.

En la parte mollar de la cumbre, Feijóo les pidió a los barones opinión sobre por qué el Gobierno no muestra excesivo interés en la negociación intermitente que mantiene con su partido. Para la cúpula del PP, hay dos posibles motivos: bien porque no hay acuerdo previo con Sumar ni con los socios parlamentarios, bien para situar el debate en términos maximalistas. O sea, «para dar impulso a Vox y poder coger de nuevo la bandera del miedo a la ultraderecha» resume un barón en conversación con este diario. «Quieren que cato reviente», añade.

De manera que en la reunión de los barones «también hubo un frente común en inmigración, no sólo en economía», apuntan fuentes conocedoras de las conversaciones a puerta cerrada, «porque todos estuvimos de acuerdo en que hay una pinza del PSOE y Vox contra nosotros», insisten. ¿Para qué? Para intentar dejar al PP en tierra de nadie», como les dijo Feijóo a los barones, según diversas fuentes presenciales. «Hubo un consenso claro frente a la dejación de funciones del Gobierno», añade otro barón autonómico.

También frente a Vox. La formación de Santiago Abascal ha amenazado con no aprobar los presupuestos de las cinco autonomías donde rompió los gobiernos en julio (Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana) si el PP no asume su postura migratoria. Precisamente la misma postura que les llevó a romper las coaliciones: no acoger a los niños y adolescentes que llegan a las costas canarias y ceutíes sin acompañar.

En su entrevista de ayer con EL MUNDO, Feijóo le restó trascendencia a la incidencia de este órdago sobre sus barones: «No veo a ninguno de ellos preocupado. Al PP se viene con principios y con razonamientos, con amenazas no». «Vox está obsesionado con la oposición y nosotros estamos comprometidos con un cambio de Gobierno», añadió.

En todo caso, la dirección de Génova confía en seguir negociando con el ministro de Política Territorial. Angel Víctor Torres, v con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. El interlocutor del PP es el portavoz parlamentario Miguel Tellado, quien está a la espera de retomar los contactos. Torres trasladó al Ministerio de Hacienda la propuesta del PP para que el Estado asuma el coste de los menores migrantes no acompañados a partir de un 150% de saturación de los centros autonómicos de acogida, pero ahí fue donde encalló el acercamiento. Todo depende de la vicepresidenta María Jesús Montero.



### PREMIO NACIONAL DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA 2024

### **CONVOCATORIA Y BASES**

Resolución de la Presidencia del CIS de 30 de julio de 2024 (B.O.E. 04/09/2024)

### PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Hasta el 4 de octubre de 2024

### MÁS INFORMACIÓN

Consultar página Web del CIS: www.cis.es





# **ESPAÑA**



Pedro Sánchez, recibido por las autoridades chinas en marzo del año pasado, durante su primera visita oficial al país asiático. MONCLOA

# Coche eléctrico y carne de cerdo: los deberes de Sánchez en China

La segunda visita a Pekín en año y medio está marcada por la agenda económica

RAÚL PIÑA PEKÍN

Segunda visita en apenas año y medio de Pedro Sánchez a China, la segunda potencia del mundo. Un hecho nada habitual. En el equipo del presidente del Gobierno consideran que esto se debe a que el país asiáti-

que esto se debe a que el país asiático aprecia la «actitud coherente y constructiva» de España y lo considera uno de los socios de interés en la UE. El viaje persigue reforzar las relaciones bilaterales e intensificar el intercambio comercial, para que la balanza no esté tan decantada hacia los asiáticos. Un viaje de tres días que coincide con las tensiones existentes entre la Unión Europea y China por la decisión de los europeos de imponer aranceles a los vehículos eléctricos y la respuesta de éstos abriendo una investigación a las importaciones de carne de cerdo, especialmente dafiinas para el campo español.

El pasado mes de junio, la Comisión Europea tomó la delicada decisión de imponer aranceles a los vehiculos eléctricos chinos, al considerar que las importantes subvenciones que recibe de Pekín esta industria propiciaba una competencia desleal. La respuesta, apenas unos días después por parte del Ministerio de Comercio de China fue abrir una investigación por competencia desleal contra las importaciones procedentes de la UE de carne de cerdo o casqueria.

Una decisión que preocupa al Gobierno y a la industria porcina, pues nuestro país es el principal exportador de cerdo a China, tanto a nivel comunitario como mundial. Según los datos de la Organización Interprofesio nal Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, España es el principal exportador de carne y de productos elaborados de porcino a China, con un total de 560.488 toneladas por un valor de 1.223 millones en 2023. Cifras que representan el 20,33% del volumen de las exportaciones de porcino de España y el 137% del valor, así como el 20,95% de las importaciones totales de porcino a China. Este sector está representado en la delegación empresarial que acompaña a Sánchez. Habrá distintos foros económicos, además de las reuniones con las autoridades, para abordar el asunto. Un procedimiento que restringiera la exportación de carne de porcino española a China podría beneficiar a otros países como Brasil, Canadá, EEUU o Rusia.

En el sector existe preocupación ante esta situación, según explican a este diario fuentes del mismo. Exponen que aunque China aún está en una fase de investigación y no ha tomado ninguna decisión sobre el porcino, los importadores ya están recelosos. Las cifras que dan son que de cada cerdo, 12-15 kilos se envian a China. Las posibles restricciones no afectarían al jamón o el embutido, sino a productos como la cabeza del cerdo, las manitas...

Fuentes del Gobierno español explican que en las reuniones que Sánchez va a mantener con el primer mi-

### De cada cerdo español, hasta 15 kilos acaban en el mercado chino

nistro chino, Li Qiang, y con el presidente del país, Xi Jinping, ae van a tratar todo tipo de asuntos, desde la geopolítica, con las guerras en Ucrania y Palestina, así como asuntos «espinosos» como el de los aranceles y las posibles restricciones a la carne del cerdo.

La posición del Gobierno de España es la de evitar guerras comerciales, porque consideran que siempre son negativas para todas las partes, pero también anticipan que van a defender los intereses de la industria española y europea. «Vamos a hablar de eso», exponen fuentes gubernamentales, que reiteran que la posición que defenderá Sánchez será la de esa defensa de los intereses españoles, máxime para un sector como el del porcino, tan español, tan de marca, dicen, y que supone muchos empleos.

En el país asiático aseguran que cumplen con las normas de la OMC al abrir la investigación tras una solicitud de la Asociación China de Ganadería y se acusa a la UE de iniciar las pesquisas que derivaron en los aranceles a los vehículos eléctricos chinos sin un procedimiento similar.

«Los aranceles agrícolas, como los dirigidos contra el brandy francés o el cerdo español podrían ser un castigo para los dos principales impulsores (Paris y Madrid) de la investigación a los vehículos eléctricos», ha llegado a diagnosticar la consultora Trivium China.

La investigación abierta por la Comisión Europea y que ha derivado en sanciones de momento provisionales, que podrían ser definitivas en noviembre, a la importación de vehiculos eléctricos chinos tiene su origen en la convicción de la UE de que las ayudas públicas de Pekin a ese sector generan competencia desleal para los fabricantes europeos.

### Avanzamos hacia la descarbonización.

Gracias a proyectos innovadores, hoy podemos inyectar casi 200 GWh/año de gas renovable en nuestras redes. El equivalente al consumo de 35,000 viviendas.



naturgy.com



# La escuela reclama un cambio de rumbo para mejorar sus resultados

Ocho millones de alumnos regresan desde hoy a las aulas entre el «malestar» de los docentes por la burocracia y la «preocupación» de las familias por la caída del nivel

Raquel Haro, profesora de Lengua y Literatura en el instituto público Maestro Juan Rubio de La Roda (Albacete), regresa a las aulas con muchas ganas, pero también con el recuerdo amargo del «excesivo trabajo burocrático» que tanto ella como

sus compañeros tuvieron que realizar el curso anterior. La Lomloe, denun cia esta jefa de estudios adjunta, «ha multiplicado» las tareas de los docentes. Tienen que crear «situaciones de aprendizaje», diseñar «rúbricas de evaluación» y encajar decenas de «descriptores operativos» que mues-

tran el grado de adquisición por parte de los alumnos de las llamadas «competencias clave»

OLGA R. SANMARTÍN

Obligados a utilizar un lenguaje incomprensible y enterrados entre papeles, los docentes se pasan buena parte del día «elaborando informes y no queda tiempo para lo que realmente importa: preparar bien las clases

«Tenemos que adaptar nuestra forma de ense ñara las ocurren cias políticas del momento y eso está perjudicando el aprendizaie del alumnado», añade esta funcionaria miembro del sindicato Anpe y con 14 años de experiencia a sus espaldas.

Elincremento de trabajo que ha traido la llamada Lev Celaá es la queja más recurrente de un profesorado desmoralizado porque no tiene incentivos, ni posibilidades de mejora profesional, nireconocimiento por parte de la sociedad, v que se encuentra al límite

de su paciencia porque el Gobierno no termina de atender su petición para que se reduzcan las ratios de alumnos por aula y las horas lectivas. A ese «malestar» docente se suma la «preocupación» de las familias por el empeoramiento de los indicadores educativos en el último Informe PISA, donde, entre 2015 v 2022. España ha perdido 22 puntos en Lectura (el equivalente a un curso académico) y 13 puntos (medio curso) en Matemáticas

Unos ocho millones de alumnos v cerca de 800.000 profesores comienzan desde hoy y hasta el próximo día 11 la vuelta al colegio en un contexto

de «incertidumbre» v «tensión» en la comunidad educativa, que reclama un cambio de rumbo para mejorar los resultados tanto de los alumnos como de los profesores. Se prepara una rebelión.

Hasta ahora, los sindicatos habían dado un voto de confianza a la ministra de Educación, Pilar Ale-

gría, y no le habían organizado ninguna huelga, limitándose a protestar contra algunos gobiernos autonómicos. Pero va ninguno garantiza que no habrá movilizaciones a lo largo de este curso. Incluso las centrales sindicales más cercanas al PSOE critican la gestión educativa del Gobierno de coalición.

acometer con urgencia la negociación con los sindicatos del futuro Es-Lorança, secretaria del Sector de Endeberes con el Estatuto» y eso «está puede ser», recalca,

les escuece que Pedro Sánchez, a quien muchos de ellos han votado, no haya mejorado sus condiciones profesionales, como prometió hacer. En la Lomloe se establecía que el Gobierno debía elaborar una propuesta normativa para regular la formación, el acceso y el desarrollo de la carrera docente en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley aprobada en diciembre de 2020. Alegría presentó en enero de 2022 un documento con 24 propuestas y no se ha vuelto a saber nada.

Francisco García, secretario ge-

tatuto Docente», enumera Maribel señanza de UGT, que advierte que el Gobierno está dejando de hacer sus generando un malestar general en el colectivo docente». «Incluso los partidarios y los que comparten el objetivo de la Lomloe dicen que no A buena parte de los profesores

El docente de Castellón Paco Benítez. D. G./ARABA PRESS

«Sigue siendo insuficiente la oferta pública de plazas para cursar estudios de FP a pesar del gran aumento de la demanda. También va demasiado lento, a nuestro juicio, el proceso de universalización de la enseñanza en la etapa o-3 años. En lo que respecta a los compromisos contraídos con el profesorado en la propia Lomloe, el Ministerio debe

Raquel Haro, en su instituto. M. V. / ARABA PRESS

neral de la Federación de Enseñanza de CCOO, opina que ese documento «es insuficiente porque no aborda la carrera profesional, que es el nudo gordiano del debate». Su sindicato va a impulsar «una campaña reivindicativa» en torno a la reforma de la profesión que ya ha comenzado con una recogida de firmas en donde se reclama al Ministerio que abra las negociaciones.

García cree que este curso «sí se dan las razones» que pueden impulsar alguna protesta a gran escala. Lo-ranca no descarta participar en una iniciativa de este tipo.

Mario Gutiérrez, responsable de Educación de CSIF, también va en esa línea: «Si no empezamos a negociar el Estatuto, activaremos una serie de movilizaciones en todo el territorio que pueden acabar en una huelga». De momento, han convocado concentraciones para el día 11 en todas las provincias de Castilla-La Mancha, de la mano de CCOO y STE-CLM, pero también tienen en mente protestar frente a la sede del Ministerio porque «es el que más responsabilidad tiene».

Anpe, el otro sindicato representativo a nivel nacional, también tiene ganas de pelea porque «va vamos tarde y no se ha hecho nada». Además de por el incremento de la burocracia, su presidente, Francisco Venzalá, muestra su inquietud por el hecho de que el concierto de Sán-

chez para Cataluña pueda reducir en otras comunidades autónomas las partidas económicas destinadas a la escuela. «Pedimos medidas para preservar la contexto de incertidumbre en el que se ha iniciado el curso es colar a causa del complejo escenario político y reclamamos al Gobierno central v a los autonómicos que garanticen la financiación necesaria del sistema público de enseñan za en todos los territorios del Estado», reivindica Venzalá.

Las fuentes consultadas en el Ministerio de

Educación piden paciencia y aseguran que a lo largo de este mes se presentará un calendario oficial de negociación del Estatuto y se pondrán en marcha diferentes mesas con la idea de que la reforma esté completada «esta legislatura»—es decir, pre visiblemente antes de 2027-, aunque algunas medidas, añaden, se podrían ir aprobando antes.

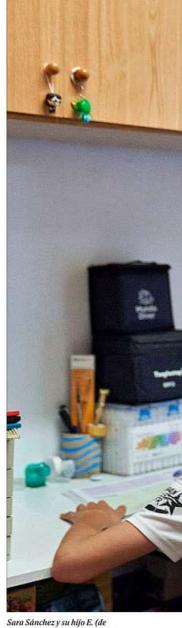

espaldas) preparan la vuelta a clase en su casa de Barcelona. PEDRO SALADO / ARABA PRESS

El Gobierno ya se ha autoenmendado, en cierto modo, al anunciar un plan de choque contra los malos resultados de PISA que contempla un plan de refuerzo de Lengua y Matemáticas que no estaba previsto en la Lomloe. Este plan, inspirado en la política educativa de Castilla y León (PP), no cuenta, sin embargo, con los fondos inicialmente anunciados (de 500 millones de euros ha pasado a 95) porque depende de los Presupuestos Generales del Estado. Esta rebaia también podría ser fuente de conflicto

# **ESPAÑA**



con los profesores y con las CCAA.

Las familias también están intranquilas. Habla María Capellán, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres Madres del Alumnado (Ceapa): «No sabemos qué va a pasar con los programas de refuerzo de Lengua y Matemáticas. También nos preocupa la nueva Selectividad, porque no conocemos cómo va a ser. No se están tomando medidas para la climatización de los centros, a pesar de que se prometió. La educación de o a 3 años se está implantando de forma muy desigual. Y nos preocupa la bajada de los resultados académicos, estamos viendo cómo se está perdiendo nivel».

La opinión de Capellán es compartida por muchas madres. En Cataluña, la farmacéutica Dori Huertas ha reunido a cientos de familias en la Plataforma per L'Educació de Qualitat y está preparando la creación de «una especie de movimiento 15-M de la educación», que comenzará con protesta en las calles, para luchar contra «la situación de emergencia escolar» que se vive en esta comunidad autónoma, que ha sido punta de lanza de las metodologías supuestamente innovadoras que promueve la Lomloe.

En sus carnes lo ha vivido también Sara Sánchez, una madre cuyo hijo estudió la Primaria en un colegio público de Barcelona y, a partir de un cambio en la dirección durante la pandemia, se impuso una nueva forma de trabajar donde el niño, que tiene dislexia y discalculia, «no aprendía nada».

«No tenían libros de texto ni cuadernos. No tomaban apuntes. Cogían la tableta para todo. No había dictados. No conocían lo que eran los exámenes ni los deberes. Mi hijo no sabía las tablas de multiplicar porque les decían que no hacia falta aprendérselas de memoria porque en el instituto iban a usar calculadora», narra Sara, que enesos años mantuvo peleas continuas con el centro y llegó a quejarse a la inspección.

El relato lo completa el propio E., de 13 años: «En el colegio teníamos

un horario que no seguíamos y hacíamos asignaturas como Momentos del Aula, donde no hacíamos nada. Mi experiencia con el aprendizaje basado en proyectos fue malísima. No leíamos, no aprendíamos y simplemente nos daban la tableta y nos decían: Venga, a hacer Innovamat'. Cuando me cambié al instituto y empecé 1º de la ESO tuve un examen de Matemáticas y no me dio tiempo a terminarlo. Tampoco lo terminaron los compañeros que habían ido a mi colegio. Ahora en el instituto seguimos un orden, cambiamos de asignatura y escribimos y leemos mucho. Estoy muy contento

Sara cuenta que, cuando E. pasó el año pasado al instituto, que imparte una enseñanza más tradicional y «tiene fama de duro», comenzó a estar más a gusto consigo mismo porque veía que progresaba. Sostienen que hay muchos padres que opinan como ella y que se ven obligados a reforzar el aprendizaje de sus hijos con clases particulares por la tarde tras las horas lectivas. «Se han cambiado los roles: los niños van al colegio a jugar y en casa se estudia y se trabaja».

«Cada año siento más malestar porque tengo la sensación de que no estamos haciendo las cosas como deberíamos porque nos vemos obligados por la actual ley», lamenta Paco Benítez, profesor de Inglés que este curso comenzará a dar clases en el instituto Penyagolosa de Castellón tras pasar por el instituto Vall d'Alba. Este funcionario con 15 años de experiencia, miembro de la asociación Observatorio Crítico de la Realidad Educativa (Ocre), está cansado de tanta burocracia y del «coladero de la Lomloe», una nor-

### SARA SÁNCHEZ (MADRE)

«Se han cambiado los roles: los niños van al colegio a jugar y en casa se estudia y se trabaja»

### RAQUEL HARO (PROFESORA)

«Tenemos que adaptar nuestra forma de enseñar a las ocurrencias políticas del momento»

### PACO BENÍTEZ (PROFESOR)

«Nos presionan para que todo el mundo pase de curso. Es una gran mentira»

ma que, denuncia, permite que «en las juntas de evaluación se dé el título de la ESO a alumnos con cinco suspensos».

«El sistema nos presiona para que todo el mundo pase de curso independientemente de los suspensos que tenga. Estoy de acuerdo en que no se puede dejar a nadie atrás, pero creo que esto perjudica al alumno porque llega al Bachillerato y se encuentra perdido. Además, ¿qué aliciente tiene para esforzarse? Al final, si rebajas la exigencia, unas familias pueden suplir las carencias con extraescolares pero otras no. Es lo que más impotencia me genera y siento que es una injusticia. Estamos creando una gran mentira».

## **CRONICA**

# Congreso islámico en la 'zona caliente' del salafismo

### VOX EXIGE A LA GENERALITAT OUE LO SUSPENDA POR EL PERFIL RADICAL DE ALGUNO DE SUS PONENTES

Entre los participantes en el cónclave, que albergará la localidad tarraconense de Torredembarra los días 13, 14 y 15, figura un imán que reclama a las mujeres musulmanas no salir a la calle perfumadas, con vaqueros ajustados o tacones de aguja y un ex confidente de la Policía vinculado con la «policía islámica de Cataluña»

### VÍCTOR MONDELO BARCELONA

«Hermana, te pido por Alá que cuando salgas a la calle no te eches perfume. Toda mujer que se perfuma y sale de su casa paseándose delante de los hombres que huelen su perfume es una mujer fornicadora». És tas y otras misóginas consideraciones realizadas por el imán Ma-

lik Ibn Benaisa en una mezquita ceutí en el año 2013 han sido compartidas masivamente en las redes sociales durante la última semana, convirtiendo en célebre al que será uno de los ponentes de un controvertido congreso islámico que se celebrará en la localidad tarraconense de Torredembarra los próximos 13, 14 y 15 de septiembre.

El vídeo fue inicialmente difundido por la Televisión de Ceuta (RTVCE) como parte de un ciclo de conferencias que se ofrecieron durante el mes del Ramadán y en el también critica Malik Ibn Benaisa que algunas mujeres musulmanas combinen el uso del velo con atuendos como «va-

queros apretados, chaquetas con las que se nota todo el cuerpo o tacones de aguja».

La entonces secretaria de Igualdad del PSOE de Ceuta, Sandra Ló pez Cantero, denunció a Ibn Benaise por una «posible comisión de delitos relacionados con la apología de la violencia de género o la discriminación por sexo», pero la Fiscalía archivó la denuncia ese mismo año. «En relación con la violencia de género, la legislación alude a la realización de acciones concretas, en forma de amenazas, lesiones, coacciones o malos tratos, mientras que sobre discriminación por sexo o reli-

del Código Penal se refiere a incentivar la discriminación, al odio o a la violencia», subrayó el Ministerio Fiscal ante el requerimiento de a socialista.

ne de ese episodio. la presencia en el Congreso Islámico Nacional de Tarragona, que versará sobre «creencia, modales y familia desde la perspectiva is-lámica», ha llevado a Vox a reclamar la «suspensión urgente» de la convención al considerar «inadmisible que la Generalitat de Cataluña permita, v con ello legitime, la celebración de un evento en el que previsiblemente los ponentes se expresarán contra las libertades más



Asimismo, Vox ha solicitado las comparecencias en el Parlament del consejero de Justicia, Ramon Espa daler, y de la consejera de Igualdad, Eva Menor, «para que expliquen por qué se permite la celebración de di-



Yusuf Soldado, E.M.



Malik Ibn Benaisa. E.M.



Cartel del Congreso Islámico de Tarragona, que acogerá la localidad de Torredembarra, E.M.

cho evento» en Cataluña.

Otro de los ponentes del congre-so es Yusuf Soldado, un ex confidente de la Policía, que después los investigadores vincularon con «la policía islámica en Cataluña». Analistas del CNI y de los servicios de Información de la Policía Nacional redactaron informes sobre lo que llamaron «la policía islámica en Cataluña» en los que mencionan a «grupos que se dedican a señalar a otros miembros de su comunidad y a amonestarlos cuando no cumplen con la ley islámica, la sharia, los preceptos islámicos o cuando, sencillamente, no se comportan según la ideologia que profesan».

La provincia de Tarragona, en la que se celebrará el cónclave, ha figurado en el punto de mira, de la Policía en los últimos años. Especial eco tuvo la detención en 2022 de Mohamed Said Badaoui, acusado de «practicar y difundir el salafismo radical».

A pesar de constituir un pilar de la comunidad musulmana de Reus para determinados sectores del soberanismo catalán, la Policía actuó contra él tras detectar la «radicalización de sus discursos»

En noviembre de 2022 fue expulsado a Marruecos –su país natal v

La Policía vigila desde hace años el salafismo en Tarragona

En 2022 se detuvo en Reus y expulsó de España a uno de sus líderes

del que emigró con destino a Cataluña con diez años- al considerar probado la Policía que constituía un peligro para la seguridad nacional por participar en varias actividades «proyihadistas».

ERC, CUP, Junts y los comunes denunciaron, tras su detención, que Mohamed Said «es víctima de represión política mediante la Ley de Extranjería». De ahí que instaran a la Generalitat de Cataluña a «activar todas las herramientas adminis-trativas, jurídicas y diplomáticas para velar por sus derechos»

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó suspender la expulsión de Mohamed Said, al que la Policía perfila como «uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo» responsable del «aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso».

# Los domingos EL⊕MUNDO + iHOLA! ipor sólo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# OTRAS VOCES

SI—según San Vinicius de Asís— España es tan racista que no debe acoger el Mundial de fútbol de 2030, entonces Brasil tendría que ser condenado a no celebrarlo iamás.

En el país natal del futbolista, el 80% de las víctimas de la Policia que más mata del mundo (6.000 homicidios al año) son negros como él; un negro de entre 15 y 29 años tiene un 147% más de probabilidades de ser asesinado por la Policia que un blanco; el 96% de los presentadores de televisión tienen la piel clara; el 86% de los magistrados, lo mismo; y luego está la brecha salarial: de media, los primeros solo cobran un 57% de lo que cobran los segundos.

Pero el buque insignía de la lucha contra el racismo –20 millones de euros al año– jamás habla de aquello. Conviene recordarlo ahora que el astro –que cada vez ofrece más sintomas de niñato malcriado– se ha arrogado los papeles de sociólogo, de Teresa de Calcuta y de gran inquisidor.

Que Vinicius es muy bueno con el balón en los pies es tan evidente como que es una especie de Mocito Feliz en lo tocante a mantener la cabeza entre los hombros. Si el



El racismo según San Vinicius Vinicius actual –quien está grabando un documental sobre su vida para Netflix y al que se le está yendo la mano pidiendo foco- es el icono que el fútbol necesita contra el racismo, entonces el Joe Pesci de Casino es el hombre adecuado para una catequesis infantil.

Lo que le molesta a Vinicius no es el moqueo racista de una minoria (existe y es execrable) que no define a un país, sino que el centro de la diana sea él: un tipo que, por lo demás, suele faltar el respeto a los rivales.

tiene broncas con prácticamente todos los equipos, humilla a los clubes pequeños, reta a las aficiones con gestos poco ejemplares y gesticula airadamente a los árbitros.

Alguien que le quiera tiene que decirle algo. Si yo fuera él, la pregunta que me haría sería: por qué me insultan a mí. Y no a Mendy. Ni a Camavinga. Ni a Tchouaméni. Ni a Rodrygo. Ni a Alaba. Ni a Růdiger. Ni a Mbappé. Por qué.

Claro que hay racismo. Claro que hay racismo en el fútbol. Lo mismo que a veces lo hay en la cola del Mercadona o en el patio del colegio.

Pero creo que Vinicius debería humildemente bajar del pedestal, tomar aire, dedicarse a jugar al fútbol y escuchar. Porque trabajo hay, vaya que lo hay, Vini. Y hay un montón de niños mirándote...

Me acuerdo de aquello que contaba la escritora y profesora brasileña Luanda Juliao. Un dia dijo en clase: «Que levanten la mano los que hayan sufrido racismo». De repente, un alumno negro contestó: «Hace unos días, estaba en una farmacia esperando para comprar unos medicamentos. No había nadie que me atendiera. Solamente estaba yo. Pero nadie quería atenderme. Cuando le pregunté a la empleada '¿acaso no me ve? Estoy aquí, cansado de esperar, ¿no quiere atenderme?; ella respondió: '¡Bastal ¡Tu raza está acostumbrada a esperarl'». Otro estidiante intervino: «Eso no es racismo. Creo que sería racista si te hubiera comparado con un mono o te hubiera llamado gorila».



### DICCIONARIO DEL PERRO

POR JOSEAN BLANCO

alinear. tr. En jerga política, poner firme a la tropa para que responda como un solo hombre (o mujer). Así, el secretario general del PSOE ha convocado el 41º Congreso Federal para alinear el discurso confederal y castrar disidencias, de modo que las delegaciones puedan cantar juntas «Prietas las filas,/recias, marciales,/nuestras escuadras van/cara al mañana/que nos promete/financiación singular». En reflejo especular, el presidente del Partido Popular convocó el viernes pasado a sus baronías por ver si lograban entender y luego explicar cuál es su modelo propio de financiación autonómica.

**Casposo, Sa. adj.** Persona de costumbres grimosas y retrógradas. Aunque deriva de caspa, se aplica también a los grasientos que presumen de «ir de putas» o de recibir a *felatrices* en el despacho oficial.

**chamán, na. m.** y f.En las sociedades avanzadas, profesional de la intermediación con los espíritus de la Naturaleza que tiene, entre otras capacidades sobrenaturales, las de sanar enfermedades imaginarias, adivinar el futuro, comunicarse con los ancestros y cobrar por todo ello. Algunos, como en los cuentos, se casan con princesas,

embajada. f. En América Latina, sede diplomática violable.

espía.m. y f. Agente clandestino que desvela información oculta. Se le supone inteligencia, discreción, capacidad de observación y análisis, lealtad, control emocional, adaptabilidad y habilidad para pasar la información sin levantar sospechas. Así operó el miembro infiltrado entre las independentistas catalanas y ahí fracasó el espía ruso Pavel, que conservó en el portátil los informes que enviaba, quizá pensando en una futura novela. Por ausencia de intención y clandestinidad, no puede considerarse espía al teniente coronel que ha publicado en la Plataforma de Contratación pública del Ministerio de Defensa un documento que detalla la localización exacta de sus unidades, en España y en el extranjero, y su número de efectivos, todo con el loable interés de adquirir uniformes y organizar la distribución logística. Tampoco a los militares estadounidenses que instalaron, con una antena de Starlink, una red wifi clandestina para oficiales en un buque de asalto de la US Navy, lo que convirtió al barco en rastreable en los siete mares. Para qué contratar espías, o sea.

solidaridad.f. Reparto de las migajas sobrantes del banquete.

### GALLEGO & REY

PUERTA GIRATORIA



# MUNDO GUERRA ISRAEL-GAZA

### LA ESPIRAL DE VIOLENCIA



Las fuerzas de seguridad israelies se reúnen, ayer, en la escena del ataque, cerca del Puente de Allenby, entre Israel y Jordania. AHMAD GHARABLI / AFP

# Atentado en la frontera jordana

• Tres civiles israelíes mueren en un ataque armado en el paso del Puente de Allenby, que conecta Israel y Jordania • El atacante llegó a la terminal en un camión de mercancías y abrió fuego antes de ser abatido

### SAL EMERGUI JERUSALÉN

Tres civiles israelies murieron ayer en un ataque armado en un conocido paso fronterizo entre Jordania e Israel. El atacante jordano fue neutralizado por guardias en el Puente Allenby (o Puente del Rey Hussein) en un atentado inusual en esta terminal bajo la sombra de la guerra en la Franja de Gaza y la espiral de violencia en Cisjordania. Como consecuencia del atentado, las autoridades israelies decidieron cerrar de forma temporal los tres cruces fronterizos con Jordania.

Poco antes de las 10 de la mañana, Maher Dyab Hussein al-Jazi, de 39 años, llegó al paso fronterizo del Puente Allenby conduciendo su camión de mercancías. Ya en la zona de carga e inspección, sacó una pistola que no fue detectada previamente por los efectivos de seguridad de su país, bajó del vehículo y disparó a corta distancia contra los trabajadores israelles de la terminal. Los equipos de emergencia no pudieron hacer nada para salvarlos. Por motivos laborales, el conductor tenía permiso para llegar a la zona con contacto directo con los trabajadores israelíes. Horas después, se descartó que su camión llevara explosivos.

"El terrorista se acercó a la zona del Puente Allenby desde Jordania en un camión y abrió fuego contra las fuerzas de seguridad israelíse en el paso», afirmó ayer el Ejército israelí, que confirmó la neutralización del atacante y la muerte de los tres civiles, identificados como Yuri Birnbaum, de 65 años, Yohanan Shchori, de 61, y el israelí-argentino Adrian Marcelo Podsmesser, de 57.

«Es un dia dificil. Un terrorista abominable asesinó a sangre fría a tres de nuestros ciudadanos en el Puente Allenby», reaccionó el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que añadió: «Estamos rodeados de una ideología asesina liderada por el eje del mal de Irán. En los últimos días, terroristas deleznables han asesinado a seis de nuestros secuestrados y a tres agentes de policía israelíes. Los asesinos no hacen distinción entre nosotros, nos quieren asesinar a todos: de derechas y de izquierdas, laicos y reli-

giosos, judios y no judios».

El presidente israelí, Isaac Herzog, declaró que «los acuerdos de paz entre Israel y sus vecinos son una piedra angular de la estabilidad en la región», al tiempo que expresó su confianza en que «todas las partes investigarán exhausivamente el incidente y trabajarán para prevenir futuros ataques».

El Ministerio del Interior jordano, por su parte, anunció que ha abierto una investigación sobre los disparos efectuados por un ciudadano beduino procedente del sur del país. Elogiado por Hamasy Yihad Islámica, se trata de un ataque muy poco habitual en un paso vital para ciudadanos palestinos que entran y salen de Cisjordania y para turistas y el paso de mercancias. Poco después, las autoridades de los dos países cerraron el cruce fronterizo, que también se utiliza para la entrada de ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza.

El atentado puede tensar las relaciones entre Jordania, que tiene una gran población palestina, e Israel. Mientras el Gobierno de Netanyalu y la monarquía hachemi mantienen pésimas relaciones, agravadas por la devastadora guerra en la Franja de Gaza, que también aumentó el sentimiento antiisraeli en la calle jordana, los servicios de seguridad israelies y jordanos han seguido cooperando estrechamente desde el acuerdo de paz firmado en 1994.

La frontera con Jordania es la más larga (más de 300 kilómetros) y relativamente tranquila de Israel. Sin embargo, en los últimos años ha au-

En respuesta al ataque, Israel ha cerrado los cruces con el país árabe

«Los asesinos no distinguen entre los israelíes», afirma Netanyahu mentado el contrabando de armas desde el país árabe a manos de milicianos palestinos en Cisjordania.

El ataque al cruce situado a unos cinco kilómetros de Jericó coincide con la escalada en este territorio ocupado por Israel en la guerra del 67. En los últimos años, Cisjordanía ha registrado un aumento de atentados e incursiones militares en una dinámica agravada en los 11 meses de guerra en Gaza. «Tenemos cerca de 50 alertas de ataques terroristas», afirman fuentes de organismos de seguridad, que temen una nueva Intifada, tal y com Hamas lleva años reclamando y especialmente tras su ataque del 7 de octubre.

En este sentido, fuentes militares citadas por varios medios locales denuncian los esfuerzos de Irán, Hizbulá y Hamas por movilizar a los palestinos de Cisjordania para llevar a cabo más atentados contra israelíes. Al mismo tiempo, alertan de que las declaraciones de los ministros ultranacionalistas Bezalel Smotrish e Itamar Ben Gvir y los ataques de extremistas israelíes contra palestinos contribuyen a aumentar la tensión y violencia en un frente cada vez más caliente.

## OTRAS VOCES

TRIBUNA POLÍTICA La precariedad del Ejecutivo desde 2018 ha hecho que los independentistas se impongan en la agenda política. Una política de Estado, aún más una progresista, no debería renunciar a la convergencia de los territorios

# El papel del Gobierno central en el País Vasco y Cataluña

LUIS MILLER

UNO TIENE la sensación de que los únicos que aportan una respuesta clara a la pregunta que abre esta tribuna son los políticos independentistas vascos y catalanes. Para ellos, el papel del Gobierno central espafiol debe quedar reducido a la mínima expresión en sus territorios. Esta posición ha sido magistralmente desarrollada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) Con altas dosis de pragmatismo, esta formación ha ido negociando la paulatina desaparición del Gobierno central del País Vasco. La total autonomía en la gestión de los asuntos públicos ha sido su leitmotiv durante todo el período democrático. En cada legislatura española, el Gobierno central ha ido retirándose del País Vasco mediante acuerdos bilaterales con el PNV y sin hacer demasiado ruido. Hoy, en muchas cuestiones que directamente afectan a los ciudadanos, la acción del Gobierno central en el País Vasco apenas se nota y, aun así, el proyecto de erradicación total de su presencia no se detiene, y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social se sitúa como la próxima meta volante.

El objetivo de los independentistas catalanes también es la expulsión del Gobierno central de su territo-rio. Por diversos motivos, sin embargo, el camino para conseguirlo ha sido más tortuoso y mucho menos pragmático que en el caso vasco. Sin ánimo de ser exhaustivo, hay dos elementos que ayudan a entender por qué la expulsión del Gobier-

no español de Cataluña es más compleja. Primero, al contrario que en el caso vasco, la Constitución no estableció un mecanismo de bilateralidad como son el concierto vasco y el convenio navarro. En segundo lugar, no ha

existido en Cataluña una visión hegemónica como la que representa el PNV en el País Vasco. Cataluña es mucho mayor en tamaño y, sobre todo, mucho más diversa, lo que no permite interpretaciones hegemónicas de la relación con España, como ha quedado claro desde que el procés fragmentara la política catalana en múltiples visiones que ape-nas dan para investir a un Gobierno en precario. Aun así, el acuerdo PSC-ERC parece ir en la dirección de tomar la vía vasca de expulsión del Gobierno central de Cataluña de forma pactada.

La precariedad del Gobierno español desde 2018 ha hecho que los objetivos de los partidos independentistas se impongan en la agenda política. Desde entonces, las sucesivas legislaturas han acelerado el proceso de despojar al Gobierno central de las funciones que le quedan en Cataluña y el País Vasco. El debate de la amnistía y de los juegos florales del inde pendentismo han ocupado mucho espacio en el de bate público, pero lo que realmente quedará para el futuro es la renuncia voluntaria del Gobierno central a tener un papel en Cataluña. El establecimiento de una relación bilateral entre el Gobierno de España y Cataluña será mucho más complicado que en el caso vasco, pero no cabe duda de que es el objetivo último de los sucesivos Gobiernos catalanes. Si el siguiente hito es una financiación singular o un concierto a la vasca, si se establecerá un principio de ordinalidad o cómo será la aportación solidaria al resto del Estado, son detalles técnicos que se irán dirimiendo en las sucesivas negociaciones políticas. Pero el principio in-negociable por el nuevo Gobierno catalán es el establecimiento de una relación bilateral con el Estado, como se vislumbra en el conjunto de puntos que forman el acuerdo PSC-ERC, más allá de la cuestión de la autonomía fiscal.

La postura de los partidos independentistas está clara y sus acciones, a veces más torpes y a veces más efectivas, son coherentes con ella. Pero, ¿qué función debería desempeñar el Gobierno central en las comunidades autónomas para aquellos que aún creemos en el Es tado de las autonomías recogido en la Constitución? Los

partidos que se han alternado en el poder durante las últimas cuatro décadas han propicia do una amplia descentralización del Estado, sobre todo, cediendo competencias a las comunidades autónomas, pero uno debe suponer que su posición con respecto al papel del Gobierno central no es la mis ma que la de los independentistas. ¿Cuál debería serentonces? Como se trata de una pregunta que conecta con sentimientos e identidades políticas, y que fácilmente me podría llevar a cuestiones sobre el ser de España, prefiero argumentar mi postura con un ejemplo práctico y muy actual, ya que ha formado parte de las nego ciaciones recientes entre el Gobierno central v los nacionalistas vascos y catalanes, y además afecta directamente a millones de ciudadanos. Se trata de la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los Gobiernos vasco y catalán.

El IMV es actualmente la prin-cipal prestación económica que ofrece el Gobierno dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Esta política de rentas mínimas fue puesta

en marcha en la primavera de 2020 con un doble obje tivo: a corto plazo, paliar algunos de los efectos económicos y sociales de la pandemia; y, en el medio y largo, en responder a «la necesidad de poner en marcha un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacio nal». La puesta en marcha y gestión del IMV se benefi-ciaba de la capacidad y eficacia de dos organismos estatales como el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Una de las motivaciones para que el IMV fuera una política impulsada desde el Gobierno central era «que el sistema de ingresos mínimos en España está fraccionado y presenta disparidades territoriales», como se podía leer en el preámbulo de la ley. Pues bien, la ges-tión del IMV fue transferida al País Vasco en 2022 como pago al apoyo parlamentario del PNV en la legislatura anterior y ha sido transferida a Cataluña como contraprestación al apoyo de ERC en esta legislatura. Este es

un ejemplo paradigmático de la gestión del Gobierno central. Primero, reconoce la necesidad de una política de ámbito nacional que reduzca las desigualdades individuales y territoriales. Pero, en la negociación posterior con los nacionalistas, renuncia a la gestión de esta política, aunque afecte al corazón de la igualdad y de la cohesión territorial.

Existen al menos dos motivos por los que el Gobierno central no debería renunciar completamente a estar presente en todos los territorios. En primer lugar, como reconoce el preámbulo del IMV, para acabar con las «disparidades territoriales». Una política de Estado, aún más una progresista, no debería renunciar a la convergencia de los territorios que, en última instancia, redunda en la igualdad legal y efectiva de los ciudadanos. En segundo lugar, el Gobierno central debe tener un papel destacado en la protección de todos los ciudadanos en los territorios. Esto se hizo especialmente evidente en 2017 en Cataluña cuando el Gobierno central, apoyado por una amplísima mayoría parlamentaria, tuvo que intervenir para restablecer la ley.

MUCHOS analistas suelen utilizar la excusa de la eficiencia en la gestión para justificar la expulsión del Gobierno central de las autonomías. La trampa es que las ganancias de eficiencia siempre vienen de la renuncia del Gobiemo español. Por desgracia, en demasiadas ocasiones la gestión de los Gobiernos autonómicos no ha sido pre-cisamente ejemplo de eficacia, eficiencia o éxito. Pero si lo que nos preocupa es la eficiencia, muchas leyes estatales, incluida el IMV, incluyen mecanismos de cogobernan-

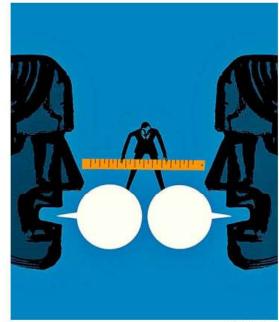

JAVIER OLIVARES

za entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y otros actores. Estos mecanismos, en muchos casos comisjones de seguimiento multilaterales, son generalmente boicoteadas por Ejecutivos que, como el catalán, reclaman una relación bilateral con el Gobierno de España.

Por tanto, la voluntad para la presencia en las auto-nomías de un Gobierno central fuerte que garantice la igualdad y la solidaridad es política. Existen mecanismos para articular una gestión multilateral eficiente del Estado que mejoraría la vida de los ciudadanos, especialmente, en aquellas comunidades autónomas con menos recursos de partida. En definitiva, el Gobierno central debería ser el garante último de un principio de justicia tan básico como que ninguna reforma institucional empeore la situación de los más desaventajados.

Luis Miller es sociólogo y científico del CSIC y autor de Polarizados. La política que nos divide (Deusto, 2023)

El Gobierno debe tener un papel destacado en la protección ciudadana en todas los autonomías

# **MUNDO**



El Papa Francisco participa en un encuentro con católicos de la diócesis de Vanimo, ayer en Papúa Nueva Guinea. TIZIANA FABI / AFP)

# Misa vigilada mientras el Papa intenta acercarse a Pekín

El régimen chino intenta controlar a los católicos y niega la autoridad del Vaticano

Las paredes son de ladrillo rojo, los pilares de piedra blanca y los techos de pizabra. El templo está orientado al Este y los jesuitas que lo construyeron en 1905 nombraron como patrón a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Los católicos de Shanghai la conocen como la iglesia de Xujiahui, aunque su nombre oficial es catedral de San Ignacio, de estilo gótico medieval francés

y con capacidad para 3.000 personas. Es la cuna del Catolicismo en la capital financiera de China y la primera iglesia del país construida siguiendo el canon de la arquitectura occidental.

Es una húmeda mañana de domingo en Shanghai, La catedral está abierta para los creyentes que quieren asistir a las liturgias. La primera es una mi-



DIRECTO

DE LA CAL

sa solemne en mandarín. Hay muchas famillias, ancianos y gente joven. La siguiente eucaristía es en inglés. La iglesia se vuelve a
llenar. Asisten muchos trabajadores extranjeros que
viven en Shanghai, sobre
todo de países del sudeste
asiático como Filipinas, donde la mayoría de la población es católica.

A la salida de la misa en mandarín, preguntamos a los presentes si es fácil ser

católico en un país con un largo historial de represión hacia la libertad religiosa, empezando por las iglesias que se niegan a jurar lealtad por escrito al Estado chino, que no reconoce la autoridad del Papa en estos templos. La mayoría de los fieles, al identificarnos como periodistas, prefieren no hacer ninguna declaración. «No hay ninguna persecución contra los cristianos. Eso son mentiras que vienen desde Estados Unidos. Aqui todas las religiones tienen su espacion, asegura una feligresa. Tanto dentro como fuera abundan las cámaras de videovigilancia. No desentonan con el paísaje, porque Shanghai es una de las ciudades con más cámaras del mundo.

Al frente de la diócesis de Shanghai se encuentra Joseph Shen Bin (53 años). En 2023, el Papa Francisco terminó cediendo ante el nombramiento unilateral por parte de China de este obispo, quien hace unos meses parti

en una conferencia en el Vaticano en la que aseguró que el Gobierno chino garantizaba la libertad religiosa. «El Gobierno no tiene ningún interés en cambiar la fe católica, sólo espera que el ciero y los fieles católicos defiendan los intereses del pueblo chino y se liberen del control de las potencias extranjeras», afirmó.

La realidad es que en China, para abrazar la fe católica con libertad, se debe rendir pleitesía al Partido Comunista Chino (PCCh). La Oficina de Asuntos Religiosos estableció esta directiz en 1957. Para controlar las actividades de los católicos, así como los lugares de culto, se estableció la Asociación Patriótica Católica China

Un año después, un franciscano chino. Dong Guangqing, fue el primer obispo nombrado por esta organización, algo que no hizo gracia al Papa Pío XII, quien escribió una dura carta contra estos nombramientos: «Esta Asociación Patriótica pretende que los católicos se adhieran a las falsedades del materialismo ateo, que niega a Dios y

rechaza los principios sobrenaturales». En China hay 138 diócesis dirigidas por 79 obispos oficiales. Algunas cifras internas señalan que la comunidad cristiana no supera los 12 millones. Otras organizaciones apuntan a más de 70 millones de fieles, la mitad de ellos afiliados a iglesias controladas por el PCCh. El resto practicarían su fe en la clandestinidad acudiendo a ceremonias en templos no oficiales que si siguen la autoridad papal.

Visitamos la catedral de Shanghai mientras el Papa se encuentra en una En esta última gira, el Papa Francisco busca reafirmar un mensaje sobre la suma importancia que tiene Asia pala Iglesia Católica porque es uno de los pocos lugares en el mundo donde está creciendo el número de fieles bautizados y los sacerdotes. Pero el guiño del Pontifice a la región, ahora viajando por el sudeste asiático y el año pasado visitando Mongolia, también va dirigido a uno de los grandes objetivos de su mandato: convertirse en el primer Papa que visita China.

### La Asociación Patriótica China nombra obispos al margen de Roma

### El Vaticano ha reconocido a algunos prelados de Pekín

En 2018, Pekín y el Vaticano firmaron un acuerdo histórico para que la Santa Sede reconociera a algunos obispos nombrados por el régimen comunista. A mediados del próximo octubre, ambas partes prorrogarán el acuer-do por dos años más. Esto fue confirmado recientemente por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. «Esperamos que este cami-no conduzca a conclusiones positivas», aseguró Parolin, quien recordó el deseo del Papa de visitar algún día la potencia asiática, «De momento, se trata de un objetivo lejano, pero si hubiera una apertura por parte de los chinos, el Papa viajaría inmediatamente a China».

El acuerdo de 2018 se firmó para tratar de romper con la división en China entre la llamada Iglesia clandestina, respaldada por el Vaticano, y la Asociación Patriótica Católica. Pero los críticos dicen que Pekín ha violado repetidamente los términos del acuerdo, nombrando obispos sin el consenti-



Feligreses en la catedral de San Ignacio, en Shanghai. LUCAS DE LA CAL

gira por el sudeste asiático, el viaje más largo de su papado: 32.814 kilómetros en 12 días con paradas en Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Un largo viaje apostólico que recuerda los de Juan Pablo II, quien visitó estos cuatro países, aunque Timor Oriental era entonces una parte ocupada de Indonesia. miento del Papa y limitando básicamente el papel de Roma a ratificar sus elecciones unilaterales. Todo ello mientras el presidente, Xi Jinping, continúa insistiendo en la sinización del cristianismo, promulgando unas políticas contrarias a una libertad religiosa que está amparada por la propia Constitución china.

# Las 'telecos' reabren su batalla

 El nuevo mapa tras las fusiones augura más promociones en la parte baja y una guerra por el fútbol por arriba • Digi es el rival a batir, pero algunos operadores como Finetwork ya tienen ofertas más baratas

### JOSÉ M. RODRÍGUEZ SILVA

En la primera mitad del año, el mundo de las empresas de telecomunicaciones sufrió una transformación radical. MásMóvil y Orange se fusionaron para crear la empresa con más clientes del país y Vodafone vendió sus operaciones a Zegona y sa lió del mercado español. Quizá la única de los cuatro grandes operadores que tuvo una estabilidad estratégica fue Telefónica, pese a que vivió su propio culebrón accionarial.

Paradójicamente, la dinámica comercial siguió bastante estable: dificultad para no bajar los precios, muchas ofertas e intensidad de cambios de compañía (casi 3,7 millones hasta junio) y Digi como gran rival a batir, especialmente en el bajo coste.

La compañía lleva años liderando las altas del sector con sus bajos precios y solo en lo que va de año suma casi 900.000 nuevos contratos. según datos proporcionados por la empresa de origen rumano que el viernes consiguió nuevos fondos pa-

DATOS

MILLONES DE PORTABILIDADES.

banda ancha fija sitúa a 2024 en niveles

de 2023, pese a haber menos empresas

El empuje de los cambios de compañía de

y las 238.000 de Vodafone. Las cifras extraoficiales (que se aproximan siempre a las que luego se publican) sobre los meses del verano siguen mostrando el poderío de Digi, aunque Movistar y Vodafone mejoran notablemente su tendencia, con Movistar en números positivos en móvil durante todo el pe riodo estival y en positivo en fibra óptica durante todo el año.

Sin embargo, en un sector cada vez más amplio en España como el bajo coste, que sigue dañando los ingresos de los operadores, la competencia es cada vez mayor. Como prueba de ello, este año se ha roto un suelo psicológico del sector, ya que, por primera vez, se ha lanzado una oferta de fibra y móvil por deba jo de 20 euros y, para variar, no ha sido Digi la teleco que ha puesto en el mercado estas tarifas.

Ha sido Finetwork, que se ha convertido en la compañía más agresiva del mercado. A estos 18,90 por fibra y móvil se une una promoción de solo diez gigabytes de datos mó-

viles por apenas 5,90 euros v otra oferta en la que 'regala' la segunda divi sión de fútbol como estrategia para diversificarse más allá de las grandes ciudades.

El otro gran disruptor es la nueva Vodafone. Bajo la nueva dirección de José Miguel García, el grupo ha rebajado sus ta-rifas notablemente y ha hecho permanentes sus promociones para cortar la sangría que venía sufriendo el grupo en el último año y medio. Los movimientos empiezan a mos trar frutos y agosto fue el mes en el que el operador cedió menos clientes del año con apenas 11.000, me-nos de la mitad de los que perdió en el mismo mes de 2023.

Esto supone un cambio importante en la tendencia del mercado, tanto por su impacto como por un giro sustancial que se da en el caso de la empresa propiedad de Zegona y en mayor medida en Masorange. Tanto durante el proceso de venta de Vodafone, co-

mo en el larguísimo proceso de fusión de MásMóvil v Orange, las direcciones de las compañías han estado muy limitadas a la hora de implementar acciones comerciales o de invertir dinero en publicidad (esto especialmente en el caso de los británicos). Las necesidades de obtener autorizaciones regulatorias y del Gobierno impusieron una capa

### UN SECTOR CON PRECIOS E INGRESOS A LA BAJA

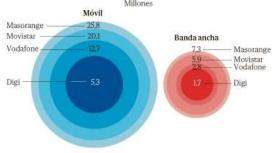

#### INGRESOS POR TELEFONÍA E INTERNET

|                           | 2022   | 2023   | Variación (%) |
|---------------------------|--------|--------|---------------|
| Telefonía fija            | 1.457  | 1.236  | -15,1         |
| Banda ancha fija          | 4.628  | 4.731  | 2,2           |
| Comunicaciones de empresa | 1.274  | 1.283  | 0,6           |
| Telefonía Móvil           | 3.610  | 3.509  | -3,0          |
| Banda ancha móvil         | 4.594  | 4.713  | 2.6           |
| Total                     | 15.563 | 15.472 | -0,6          |
|                           |        |        |               |

### NÚMERO DE CAMBIOS DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA

En 2024



### SALDO DE CLIENTES HASTA JUNIO



FUENTE: Empresas v CNMC.

M.V./ELMUNDO

adicional de cautela sobre las iniciativas de estas empresas que va no es necesaria, lo que les permitirá redoblar sus apuestas de cara al otoño.

Si en Vodafone se ha optado directamente por bajadas de precio, Masorange, aprovechando que cuenta con un arsenal de marcas, ha ido lanzando aproximaciones diferentes para acercar su oferta a distintos públicos, especialmente en los segmentos más baratos.

Así, Simyo, por ejemplo, ha aumentado en dos ocasiones la cantidad de datos móviles de todos sus planes en menos de un año, mientras que, en Pepephone, se ha complementado este aumento de gigas con la incorporación de nuevas plataformas de streaming como Max para endulzar su oferta

### EL REDUCTO DE MOVISTAR

El caso más singular de todos modos sigue siendo Movistar, que lleva más de un año atravesando el momento comercial más dulce en un lustro, gracias a la capacidad que está mostrando O2 en el segmento de bajo coste y la defensa de su cliente de alto valor promocional.

Aun así, Telefónica también vitaminó con una mejora generalizada de datos las tarifas de O2, a la que también incorporó la plataforma de Movistar Plus+ a las tarifas de mayor valía (50 euros).

Por su parte, la marca Movistar continúa luciendo capacidad a la hora de retener a sus clientes de mayor

### El sector es el único mercado deflacionista en los últimos años

Movistar retiene a clientes premium, que pagan más de 90 euros al mes

### Masorange quiere plantarle cara con ofertas en su nicho rey: el fútbol

valía, los únicos que pagan más de 90 euros al mes de media. Esto se debe a que es la compañía que cuenta con más clientes con la televisión contratada y también domina algunos nichos premium como los usuarios que pagan por mayores veloci-dades en la fibra óptica.

Ahora bien, la aspiración de Masorange es que Orange ocupe este lugar y para ello está lanzando una agresiva promoción en la joya de la corona de la oferta de Telefónica, el fútbol, lo que ha movido también a que los azules respondan con promociones por su lado con un descuento de más del 20% del precio durante todo un año y sin permanencia, lo que hace augurar que el descuento podría repetirse en el enésimo capítulo de la guerra comercial de las telecos, prácticamente el único sector deflacionista en los últimos años.

### 900.000

en el mercado.

NUEVOS CLIENTES. Digi consigue captar casi un millón de clientes en los primeros ocho meses del año.

### 11.000

CLIENTES MENOS. Vodafone cedió 11.000 clientes móviles en agosto, su mejor mes del año gracias a la bajada generalizada de precios.

### 27.189

LÍNEAS MÁS. Telefónica sumó más de 27.000 líneas de fibra hasta junio y, a lo largo del verano, ha conseguido también captar clientes en móvil.

ra crecer al vender parte de su fibra al operador mayorista Onivia.

Las cifras oficiales solo están registradas hasta junio, pero ilustran gráficamente esta tendencia. En su ámbito, los operadores móviles virtuales (OMV), donde se encuadra Digi, son los únicos con un saldo positivo con más de 427.000 clientes, frente a las pérdidas de 43.000 líneas de Movistar, los 145,000 de Masorange

### TOTAL DE CLIENTES HASTA JUNIO

### Millones



### Millones de euros





**DINERO FRESCO.** El nombramiento de Escrivá para el Banco de España y la llegada de López merman aún más el poder del ministro de Economía

# El 'papelón' de Cuerpo, debilitado con los cambios de Sánchez

Aunque la decisión corresponde formalmente al presidente del Gobierno, los gobernadores del Banco de España son propuestos siempre por el ministro de Economía de turno. Rodrigo Rato impulsó a



Carlos Cuerpo se ha convertido claramente en el primer titular de Economía marginado en un nombramiento tan importante en el aparato económico del Estado. Él mismo se encarga de subrayar que la elección de José Luis Escrivá para gobernador ha sido decisión de Pedro Sánchez e incluso ha reconocido que no ha habido más nombre sobre la mesa que el del ya exmi nistro de Transformación Digital, por lo que Cuerpo no ha tenido margen para intentar colocar a alguien de su confianza.

Por tanto, fue un particular trago para Cuerpo tener que presentar el miércoles a los diputados a Escrivá, del que separó su carrera hace cuatro años tras trabajar a sus ór-denes en la Autoridad Independien-



do papelón para Cuerpo, sabiendo lo que piensa de verdad de Escrivá», afirma a este diarjo un alto funcionario conoce-SEGOVIA dor de la meiorable re-

te de Responsabilidad

Fiscal (AIReF). «Menu-

lación entre ambos.

Cuando Escrivá se incorporó al Gobierno de Sánchez en 2020, defendió que su sucesora en la AIReF fuera Cristina Herrero y no Cuerpo. Éste se alejó entonces definitivamente de Escrivá y de la AIReF y pasó a las órdenes de Nadia Calviño para intentar hacer carrera en su Ministerio. Escrivá sí recomendó a la entonces vicepresidenta que escogiera a Cuerpo como jefe del Tesoro en agosto de 2021, pero no lo avaló -por junior- dos años después para reemplazar a la propia Calviño en 2023. Cuerpo fue finalmente el elegido por Sánchez-tras fallarle otras opciones-y Escrivá se planteó entonces dejar el Ejecuivo para relevar al gobernador Pa blo Hernández de Cos.

Sánchez prefirió, no obstante, mantenerlo unos meses en el Gobierno con el inventado Ministerio de Transformación Digital y esa decisión provoca ahora que Escrivá salte directamente del Consejo de Ministros al Banco de España para escándalo generalizado en el país y daño al prestigio que estaba in-



Carlos Cuerpo, junto a José Luis Escrivá el pasado viernes en las tomas de posesión de éste y Óscar López. EP

tentando recuperar esta institución que debe ser independiente.

¿Cómo queda ahora Cuerpo? Muy debilitado. Por un lado, tendrá que convivir con un gobernador del Banco de España que mantiene conexión fuerte con Sánchez, pero no con el ministro. Además, aunque formalmente Cuerpo preside la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cada vez está más rodeado de pesos pesados del partido con más poder e influencia en Moncloa que él. Por si fuera poco tener en ese foro a la vicepresidenta primera,

Escrivá no avaló a Cuerpo para la AIReF ni para ir al Gobierno

La percepción en el Ibex 35 es que el ministro carece de poder real

María Jesús Montero, y a la segunda, **Yolanda Díaz**, – líder del miembro de la coalición. Sumar- se une ahora Óscar López. Éste ha sido director de gabinete de Sánchez des de 2021 y premiado con el Ministe rio de Transformación Digital, La percepción general en la Administración y en el Ibex 35 es que Cuerpo carece de poder real como para doblar el brazo a cualquiera de estos ministros. Tampoco al penden ciero de Transportes, Óscar Puente, ni incluso al dialogante Jordi Hereu, ramal del muy influyente PSC. «Cuerpo no ejerce de ministro de Empresa», critican en CEOE. «No manda», dice el presidente de un grupo financiero.

Un ejemplo es que cuando el presidente del BBVA, Carlos Torres, presentó la OPA sobre el Banco Sabadell, dijo que lo había hablado previamente con «distintos miembros del Gobierno», sabedor de que hablar sólo con Cuerpo no basta e incluso se encontró con que las buenas palabras del ministro en privado en la vispera fueron muy distintas del rechazo radical que éste expresó en público horas después, espoleado por un Sánchez temeroso de que la oferta hostil influyera en

las elecciones catalanas. Debilitar aún más al ministro de Economía -el que da la cara en Bruselas y ante los inversores- suele ser mal negocio y más cuando es el último tecnócrata que queda en el muy débil Ejecutivo español actual.

Cuerpo se mueve con solvencia en los foros internacionales, como mostró el sábado en la localidad italiana de Cernobbio, pero las pérdidas de influencia en un gobierno son percibidas rápidamente en el exterior. Es también el ministro más valorado en los sondeos del CIS con su talante moderado, en las antípodas del peor, que es Puente, pero Sánchez da muestras de que quiere más leña que rigor en este curso político. Lógico para Moncloa, porque no hay técnico que pueda defender cómo prestigia a un órgano independiente que lo dirija un ministro. Y más acrobático aún es ver a un doctor en Economía extremeño como Cuerpo razonando el desvarío de sacar a Cataluña del régimen común. Pero con Sánchez, o se va al trapecio, o al ostracismo,



Siga a Carlos Segovia en Twitter: @carlossegovia\_ carlos.segovia@elmundo.es

### LA EFEMÉRIDE

### «DOS AÑOS EN BARBECHO»



Ocho años después de que el entonces coordinador económico socialista, Jordi Sevilla, pactara con Ciudadanos una reforma 'antidedazos' en los «órganos reguladores y supervisores», recuerda que no fue ningún problema. EL MUNDO publicó este domingo

el detalle de aquel acuerdo, que es incompatible con el nombramiento actual de José Luis Escrivá para el Banco de España, pero el ex ministro socialista Sevilla cree que aún debería estar vigente. «La clave era que los ministros tenían que pasar dos años en barbecho antes de pasar a organismos como el Banco de España y aún comparto aquello que firmamos», asegura. Sevilla no recuerda que este apartado en las negociaciones con Ciudadanos generara preocupación alguna para Sánchez, que lo firmó junto a Albert Rivera. Qué tiempos aquéllos.

### **EL PERSONAJE**

### **DEBUT CON 'LAMBORGHINIS'**



El primer discurso de Pedro Sánchez que tuvo que supervisar su ya entonces nuevo jefe de gabinete in péctore, Diego Rubio, es el ya famoso de«más transporte público y menos lamborghinis». Es coherente con este historiador que se declaraba «fan» en

el Instituto de Empresa de Thomas Piketty –el economista francés que defiende gravar al 75% a grandes fortunas–, pero es llamativo tal estreno. Por un lado, Lamborghini es filial del grupo VW –primer inversor industrial del país– y, por otro, supone una pulla al sector un día después de que el nuevo presidente de Anfac, Josep Maria Recasens, fuera recibido en Moncloa 'as usual' con buenas palabras y pocos hechos. En el sector se mofan: «Sólo con la venta de tres lamborghini, el Estado saca en impuestos 300.000 euros: lo que le vale un autobús municipal».

### PARA SEGUIR

### DELCY VENDE EL TRIPLE A ESPAÑA



La nueva ministra de Petróleo de Venezuela. Delcy Rodríguez, asegura que la salida hacia España del que no permiten que sea el presidente electo del país, Edmundo González, se produjo tras «los contactos pertinentes entre ambos gobiernos»,

evidenciando que la relación entre el régimen y España prosigue e incluso atraviesa una mejora comercial, como sabe Delcy Rodríguez en su área de poder petrolífero. Según los últimos datos oficiales de Cores sobre importación de petróleo de España, las compras en julio procedentes de Venezuela aumentaron un 48% interanual y son va más del triple de toneladas en lo que va de año que en el mismo período de 2023, gracias en parte a la suavización de sanciones de EEUU derivada de la guerra de Ucrania que ha beneficiado a Repsol, entre otras. El régimen hace caja.



Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en una rueda de prensa este verano. FERNANDO VILLAR / EFE

# «Inseguridad» y dudas por el tipo de contrato laboral

Las empresas no saben qué modalidad elegir tras 2 años de la reforma de Trabajo

### ALEJANDRA OLCESE MADRID

Aunque han pasado ya más de dos años y medio desde que se aprobó la reforma laboral, que cambió todo el abanico de contratos de trabajo a disposición de las empresas, éstas todavía tienen dudas sobre qué contratos deben utilizar en algunas ocasiones, como por ejemplo durante los periodos de vacaciones para hacer sustituciones, debido a los «conceptos jurídicos in-

determinados» que utiliza la ley en su redacción.

Distintos despachos de abogados consultados por EL MUNDO confirman que éste es uno de los problemas y una de las inquietudes que han tenido que afrontar sus clientes desde que se aprobó la norma y que persiste a día de hoy, intensificado incluso en verano, porque no ha habido jurisprudencia aún que aclare cómo se debe interpretar la norma. «Más de dos años después de la entrada en vigor el 30 de marzo de 2022 de las nuevas modalidades contractuales implementadas por la reforma laboral las dudas generadas en la interpretación de la norma continúan ante la falta de desarrollo reglamentario y la todavía escasa doctrina judicial», lamenta Silvia Vázquez, counsel de Laboral del bufete Andersen, en declaraciones a este medio.

La reforma estipuló que sólo serían válidos dos tipos de contrato temporal. El primero es el contrato por circunstancias de la producción, permitido cuando se produce «un incremento ocasional e imprevisible de la actividad» o bien «oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere», entre las que incluye las vacaciones. No obstante, este contrato está también pensado para atender a situaciones «previsibles» de aumento de la activi-

### REDUCCIÓN DE JORNADA

REUNIÓN, Yolanda Díaz retoma hoy el diálogo con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO para lograr una reducción pactada de la jornada laboral desde las 40 a las 37,5 horas semanales, sin que eso suponga para los empleados menos sueldo.

HOSTILIDAD. Las conversaciones se retoman después de que en julio fuera imposible llegar a un acuerdo en un marco de negociaciones hostil que llevó incluso a Economía a intervenir para que Trabajo rebajara sus exigencias.

dad, siempre que sean por un periodo reducido, ya que no podrá ser utilizado por más de 90 días en el año natural. La segunda modalidad de contrato temporal permitida es la de sustitución.

«La norma recurre al uso de numerosos conceptos jurídicos indeterminados e imprecisiones que ge-

### En algunos casos no saben si hacer contrato temporal o fijo discontinuo

### La hostelería y el comercio están entre los sectores más afectados

neran desde su origen muchas dudas interpretativas y la consiguiente inseguridad jurídica que se extiende a dia de hoy», señala.

Una de las dudas que tienen las empresas es si, ante aumentos previsibles de la actividad y que son de duración reducida, aunque se repiten en el tiempo (como puede ser un pico derivado de la temporada turística en verano), pueden utilizar el contrato por circunstancias de producción o deben recurrir al fijo discontinuo. «El tenor literal de la norma parece que refrendaría que se utilice el primero (...) pero parte de la doctrina entiende que el contrato temporal previsible y de duración limitada no procedería en situaciones cíclicas o intermitentes que determinarían la celebración de un fijo discontinuo».

Ángel Olmedo, socio de Laboral de Garrigues, señala también que es difícil demostrar si el incremento de producción se podía o no prever: «Se cita el recurso a un concepto tan interpretativo como la situación imprevisible de la actividad para decidir entre la suscripción del contrato temporal o el fijo discontinuo, o la utilización de la contratación fija discontinua derivada de la celebración de contratas o subcontratas», por lo que «surgen importantes dudas a la hora de decidir la modalidad contractual adecuada».

## JAVIER GÓMEZ-NAVARRO NAVARRETE

FALLECIÓ EN MADRID EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024

Su mujer, Amalia; su hija, Marta; su hijo político, Dominik; sus nietos, Mateo y Gabriela; sus hermanos, Mercedes, María Paz, María José, María Luisa (†), José Luis y Alicia; hermanos políticos y demás familia.

Se celebrará un funeral el 13 de septiembre, a las 19:30 horas, en la parroquia Santa María La Blanca de Montecarmelo (c/ del Monasterio de Oseira 25), Madrid.

### 1 DE CADA 6 PERSONAS EN EL MUNDO NO SABE SI COMERÁ HOY.

Fuente: FAO 2001

Gracias al apoyo de Intermón Oxfam, las familias campesinas del Páramo de Ecuador si lo saben. Porque ya tionen acceso al agua, pueden cultivar sus tierras y con ello, alimentarse y progresar. Hazte socio. Gracias a ti, más personas saldrán de la pobreza.

Consulta nuestras cuentas y conoce todos nuestros proyectos en www.intermonOxfam.org.

ANTE LA POBREZA, REACCIONA.

902 330 331





Varios trabajadores cargan sacos de arroz en una furgoneta en un mercado de Nigeria. A

# El proteccionismo de Modi en India sacude el comercio global de arroz

Las restricciones disparan los precios y agravan la hambruna en países de África

### LUCAS DE LA CAL SHANGHAI

Cuando estalló la guerra en Ucrania en febrero de 2022, India se ofreció para alimentar al mundo. En palabras del primer ministro Narendra Modi, el país estaba listo para repartir sus abundantes reservas de cereal después de que las exportaciones de la región del Mar Negro se desplomaran por el ataque ruso al granero europeo, a lo que se sumó la lluvia de sanciones occidentales contra Moscú. Pero el prolongado calor extremo que golpeó al país del sur de Asia a mediados de aquel año, secando miles de hectáreas de cultivo, hizo que Modi reculara y tirara de proteccionismo alimentario para salvaguardar las existencias y controlar la inflación interna. Al final, el cereal del que dependían muchos países para aliviar la crisis alimentaria, nunca salió de las fronteras indias.

Un año y medio después, la historia se repitió. India prometió una cantidad ingente de arroz para que los fantasmas de la hambruna se esfumaran de muchos países de África. La nación más poblada del mundo produce más de 135 millones de toneladas de arroz al año, más que suficiente para satisfacer la demanda interna y vender al exterior. Pero los planes cambiaron tras sucesivas sacudidas del clima extremo, desde olas de calor a fuertes inundaciones. ¿Qué sucede cuándo el mayor exportador de arroz del mundo prohibe las exportaciones de un alimento tan básico para la dieta de miles de millones de personas en todo el planeta? «Muchos países dependen del anroz indio para satisfacer sus demandas alimentarias. La interrupción del suministro puede provocar escasez de alimentos, aumento de precios y posibles disturbios en algunas regiones», explica Mohammed Khaja, profesor de sostenibilidad y ética empresarial en la Universidad de Hyderabad, una de las más prestigiosas de India.

El pasado verano, tan solo tres días después de que Rusia se retirara del acuerdo de cereales del Mar Negro, India, que representa aproximadamente el 40% de las exportaciones mundiales de arroz, anunció que prohibía la exportación de una variedad de arroz blanco—no basmati— El objetivo era frenar la inflación y, sobre todo, garantizar la seguridad alimentaria. Pero la realidad es que la escasez nunca se materializó y la producción ha sido mucho mejor de lo previsto.

Unos cuantos expertos apuntaron que se trataba de un movimiento político de Modi para asegurar los precios bajos antes de las elecciones celebradas el pasado abril, en las que el líder arrasó en las urnas. En la actualidad, India sólo permite enviar fuera del país variedades de basmati y vaporizadas, sujetas a un impuesto del 20% a las exportaciones. Pero los comerciantes indios están pidiendo ahora al Gobierno que alivie las restricciones a las exportaciones por temor a perder su cuota en el mercado en favor del vecino Pakistán, que está vendiendo cantidades récord de arroz a los mercados mundiales: sus exportaciones aumentaron durante in meses hasta finales de mayo un 60% más que en el mismo período

### La nación produce cada año más de 135 millones de toneladas de arroz

### Los comerciantes del país piden a Modi que alivie las restricciones

del curso anterior, según datos oficiales. Ante esto, algunos comerciantes indios han recurrido esta semana a la Corte Suprema para una intervención urgente.

Otro problema es que la demanda de basmati por parte de compradores tradicionales de Oriente Medio, Estados Unidos y Europa, ha disminuido a medida que se ha vuelto más costoso por la escalada de tensiones en el Mar Rojo, la ruta comercial más corta y eficiente para los barcos que se desplazan de Asia a Europa. La decisión de India de prohibir las exportaciones de arroz blanco para proteger su despensa ha provocado una tormenta global, empezando por un aumento de los precios mundiales del arroz y preocupaciones de seguridad alimentaria en muchos países.

Los países más pobres de África, que suelen comprar grandes cantidades de arroz de India, se vieron especialmente afectados. «Estos límites a la exportación siguen causando problemas de suministro a los países importadores, en particular en el África subsaharíana, donde las naciones deben encontrar proveedores alternativos y pagar precios más altos», reza un informe reciente del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI).

Está el caso de Senegal y Mali, que dependen del arroz blanco índico para dar de comer a parte de su hambienta población. En muchos países de África la cuota de mercado de las importaciones de arroz de India supera el 80%. Las restricciones también lo han notado en países vecinos de Asia.

### Apple pone el foco en la IA en la puesta de largo de sus nuevos iPhone

#### ÁNGEL JIMÉNEZ DE LUIS LOS ÁNGELES

Apple vuelve a acaparar las miradas del mundo de la tecnología. El evento que todos los años celebra en la segunda semana de septiembre es uno de los más importantes del calendario tecnológico-y el más importante para la propia Apple-porque es donde anuncia los nuevos modelos de iPhone, su producto más conocido y deseado.

La cita de este año se celebra hoy y la protagonizan los IPhone 16 y 16 Pro, con los que la compañía espera tentar a sus clientes másfieles y a quienes llevan tiempo sin actualizar su teléfono. Pero no será un año típico. La función estrella de estos nuevos teléfonos es Apple Intelligence, un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que la empresa mostró en junio.

Al principio, estas herramientas estarán limitadas a unas pocas regiones e idiomas y la compañía ya ha avanzado que Europa no figura entre ellas por las imposiciones de la Ley de Mercados Digitales y la incertidumbre de la futura Ley sobre Inteligencia Artificial, aún en ciernes.

Los nuevos teléfonos, en cualquier caso, vendrán con más novedades. Los rumores se han intensificado en las últimas semanas y permiten hacerse ya una idea de sus características.

Como el año pasado, habrá dos versiones, cada una disponible en dos tamaños. El iPhone 16 y 16 Plus serán los modelos básicos. Apple mantendrá la pantalla de los modelos previos. En los iPhone Pro habrá más cambios. Estrenarán nuevo procesador, con más potencia gráfica y un mejor rendimiento en los cálculos que necesitan las tareas de inteligencia artificial. Los rumores apuntan a que tendrán también pantallas de mayor tamaño y que la cámara también mejorará.

### RELOJES

Los iPhone no serán el único producto que podría presentarse en el evento de este lunes. Como en años anteriores es muy probable que Apple anuncie el mismo día nuevas versiones de sus relojes inteligentes, los Apple Watch, que cumplen 10 años. La marca está preparando tres nuevos modelos, uno de ellos de precio bajo,

El último producto que se espera son dos nuevos modelos de AirPods, los auriculares inalámbricos de la firma, cuyo modelo más avanzado ofrecería un altavoz en el estuche para localizarlos cuando se pierdan.

## **EL TIEMPO**

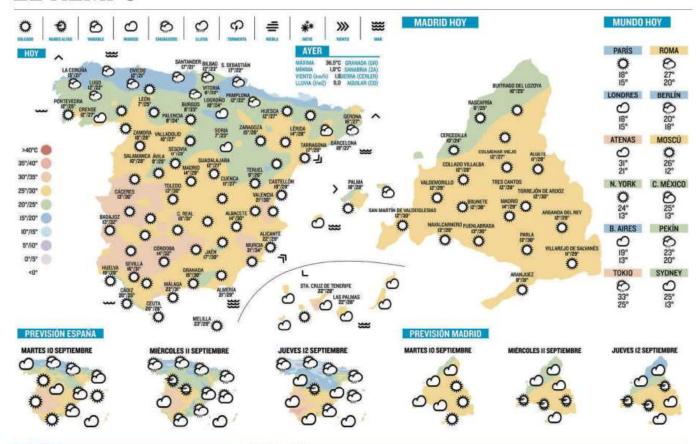

### SORTEOS

### SUELDAZO DEL FIN DE SEMANA

Número premiado principal: 48191 SERIE OII

Números premiados adicionales: 16414 SERIE 004 38956 SERVE: 015 65906 SERIE: 042 96010 SERIE: 012

### SUPER ONCE

Combinación ganadora del domingo I° Sorteo: 12-13-15-18-21-25-29-35-41-44-49-52-56-62-63-68-74-75-80-82 2° Sorteo: 04-05-10-16-19-26-32-37-42-43-47-48-50-54-56-58-70-71-75-76 3° Sortes: 07-14-21-22-28-35-37-44-53-56-57-59-62-65-67-74-75-77-81-83 4° Sortes: 01-05-11-12-21-22-26-31-43-47-49-56-60-63-65-69-74-75-79-81 5° Sorteo: 06-08-09-26-27-28-41-42-44-51-55-62-64-65-68-70-72-81-82-85S TRIPLEX DE LA ONCE 167 - 017- 000 - 133 - 246

### **EL GORDO DE LA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del domingo 3-6-10-38-51 (R-3)

| Aciertos | Acertantes | Euros        |
|----------|------------|--------------|
| 5+1      | E          | 6.072.239.81 |
| 5+0      | - 4        | 157.720.72   |
| 4+1      | 15         | 1.911.77     |
| 4+0      | 155        | 215.84       |
| 3+1      | 893        | 42.82        |
| 3.0      | 7.297      | 17,03        |
| 2+1      | 16.148     | 5.92         |
| 2.0      | 124.535    | 3,00         |
| 0+1      | 269.382    | 1.50         |

### EUROMILLONES

Martes: 07-09-II-I6-45 (E 02, 05) Viernes: 12-14-34-41-47 (E 03, 04)

### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Sorteos de la semana

Lunes: 15-16-34-35-38-39 (C 26. R 0) Jueves: 05-09-12-16-22-39 (C 04 R 8) Sábado: 01-10-12-23-33-41 (C 40, R 6)

### CRUCIGRAMA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8

### PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.- I. Solicitado algo formalmente. Me hago cargo de algo. 2. Abreviatura de enfermedad rara. Separación de las distintas partes de un todo, para considerarlas por separado. 3. Lugar donde se crían palomas. Camino establecido para un viaje. 4. Sufijo dentado algo picante. Personas que tienen facilidad para hablar en público y que lo hacen bien. 5. Loncha, rodaja, especialmente de pan. Interjección usada para manifestar asentimiento a algo o alguien. 6. Se dice de los instrumentos que sirven para quitar las asperezas. 7. Parte de la hoja comprendida dentro de sus bordes. Garboso, bizarro. 8. Terminación de la primera gación verbal. Que tienen muy poca cantidad de una cosa

VERTICALES.- I. Enmendada, corregida, remediada. 2. Estado del tiempo o temperatura, Infrarrojo abreviado, 3, Femenino, animales salvajes dañinos para el ganado. 4. Sufijo que proceden de verbos y expresan, acción y efecto. Mamífero rumiante más corpulento que el ciervo. 5. Hombres increiblemente malos. 6. Te atrevieses. 7. Que tiene gradas, en

femenino. 8. Matrícula antigua de la provincia de Almeria. Cubos usados en los juegos de azar cuyas caras hay puntos del uno al seis. 9. Agrupación de esporangios rodeados por una capa externa. Desnoroeste, 10. Pertenecientes a la usura, 11. Elementos químicos que se caracterizan por ser sólidos y buenos conductores del calor y la electricidad. 12. Persona que aconseja o informa.

Cesesors, R. VERTICALES - I. Reparada. 2. Orale, Ir. 3. G. Lobas. 4. Ado. Alce. 5. Demonios. 6. Osaras. C. 7. Gradada. 8. Al. Dados. 9. Soro. Ono. 10. Usureros. II. HORIZONTALES: 1. Rogado, Asumo. 2. Er. Desglose, 3. Palomar, Auta, 4. Ajo. Oradoras, 5. Rebanada. Ele. 6. A. Alisadores. 7. Disco. Donoso, 8. Ar

## SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO



Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

### HORÓSCOPO



### ARIES

(21 marzo - 20 abril) Un mensaje inesperado será como una estrella fugaz, travendo sorpresas y haciendo que la conexión que sient



### TAURO

(2d abril - 20 mayo)
Estás de mejor ánimo y además tienes iniciativas muy interesantes para el proyecto en el que trabajas de forma conjunta con tus socios.



GÉMINIS (21 mayo - 21 junio) Las finanzas mejorarán notable gracias a un ingreso inesperado que te permitirá darte ese capricho que llevas tiempo deseando. Disfrútalo.



### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) Alguien descubrirá tu gran capacidad e intentará hacer públicas tus creacio nes y eso no lo puedes permitir porque



### LEO



(23 julio - 22 agosto)
El valor que le das a la relación con tus seres queridos te llevará a priorizar tiempo para ellos en tu agenda diaria, lo que mejorará tu salud emocional.



### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembro)
Hoy tendrás muchos asuntos que
resolver, no obstante podrás aprovechar muy bien el tiempo si consigues organizarte mejor la agenda.



### LIBRA

Tu parte creativa necesita ser más desarrollada ya que tienes olvidados muchos aspectos que hacen que no seas feliz con lo que haces



### ESCORPIO

(23 octubre - 21 noviembre)

Hoy es un buen dia para dedicarte
tiempo a ti mismo, haciendo aquello
que más te apasiona y te llena de energía positiva y vitalidad.



### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 diciembre) lerás a estar malhumorado y algo despótico con las personas de tu entorno más próximo, y eso quede ser demasiado perjudicial para ti.

### PASATIEMPOSWEB.COM

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero) io en tu rutina te permitirá Un camb descubrir nuevos talentos o habilida des ocultas dentro de ti. lo que podría influir en tus decisiones profesio



### ACUARIO

(22 enero - 21 febrero)
El ambiente de trabajo estimula tu
creatividad e imaginación a la hora de
desarrollar tus proyectos y, por ello,
deberías aprovechar la jornada.



(22 febrero - 20 marzo)

Tras un verano de desenfreno en cuanto a los gastos, la estabilidad financiera llegará con decisiones prudentes y una planificación cuidadesa.

La revista diaria de EL MUNDO. Lunes, 9 de septiembre 2024 CÓMO

LOS PSICÓPATAS

"Es el ser más preparado para hacer el mal", dice el criminólogo Vicente Garrido, que publica El psicópata integrado. Casi medio millón de españoles lo son Por Ricardo F. Colmenero. Ilustración de David Sanchez SE APODERAN DEL MUNDO

## PAPEL EN PORTADA

Por Ricardo F. Colmenero. Ilustración de David Sánchez

stán entre nosotros desde el origen de nuestra especie. La imagen ancestral del sujeto al servicio del mal. No hace falta que se vistan de abuela para matar en la ducha, que se alimenten de carne humana, ni que vayan por el mundo depurando pecados capitales o arrastrando un aturdidor de

perno cautivo. Ni siquiera hace falta que maten a nadie, ni que sean diagnosticados o encarcelados para ser los responsables de buena parte del sufrimiento que cabe en este mundo. Los psicópatas viven entre nosotros. Están infiltrados. Viajan contigo cada mañana en el bus, son tus jefes, tus vecinos, te has acostado con ellos y les votas en las elecciones.

El secreto de su éxito radica en que, aunque no lo sabes, te encantan. Su capacidad de manipular y de fingir que son buenas personas o lideres visionarios les permite alcanzar tu amistad, tu corazón, la dirección de una empresa del Ibex o la presidencia del Gobierno. Ahora, en su nuevo libro El psicópata integrado (Ariel), el criminólogo Vicente Garrido cifra en 468.000 españoles, el 1% de la población, los que son –o quizá somos–seres malignos incrustados en la sociedad. Una cifra que la psicóloga clínica Sandra Farrera eleva al doble. «Una vez que entran en tu vida es muy difícil escapar de ellos», advierte en su blog.

Los psicópatas se especializan en detectar personas vulnerables y las buscan de forma incansable. Algunos pueden recurrir a una violencia extrema, pero la mayoría es capaz de contener sus impulsos hostiles y canalizarlos a través del engaño y el acoso. Su objetivo en la vida: el poder y el control. «Podemos definir al psicópata como el ser más preparado para realizar el mal», explica Vicente Garrido, catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia.

Detectarlos no es tan sencillo. No hay un test fiable. Pero se parece a cuando Donald Sutherland trataba de encontrar alienígenas infiltrados en La invasión de los ultracuerpos. «Mantén los ojos un poco abiertos y en blanco. No muestres interès ni entusiasmo», era la regla para hacerse pasar por ellos. Y algo de esto hay. «Carecen de algo fundamental que define nuestra humanidad: la capacidad de sentir emociones positivas como la empatía, la compasión o la culpa. Usan un lenguaje sin contenido emocional real o profundo. Más que alienígenas, yo diría que son proyectos humanos fracasados» define Vicente Garrido.

Maria Konnikova, investigadora y profesora de Psicología, señala la característica principal de los psicópatas puros: «Para ellos, tu sufrimiento no significa nada. No hay remordimientos de conciencia. Cuando pasa por una situación que a cualquier otra persona le hubiera conmocionado, su pulso no se altera y su ritmo cardíaco permanece en una frecuencia baja».

En Estados Unidos, la escritora Patric Gagne acaba de convertir su anomalía psíquica en un superventas: Sociopath: A Memoir (Simon & Schuster). Antes de doctorarse en Psicología, casarse con un consultor informático y tener dos hijos, Gagne estranguló a un gato, apuñaló a una compañera de clase clavándole un lápiz en la cabeza, allanó viviendas, robó coches que luego devolvía con el depósito lleno, agredió a desconocidos por la calle y se tiró por un balcón en la Universidad. «Soy mentirosa, manipuladora, ladrona, emocionalmente superficial y casi inmune al remordimiento y a la culpa», se diagnosticó a sí misma.

Todo empezó, «muy pronto», explica Gagne. «Tuve una sutil conciencia de que no estaba experimentando las cosas como mis compañeros de clase, que sus reacciones emocionales eran muy diferentes a las mias». Gagne decía luchar cada día contra una sensación de apatía, con la que deambulaba por un mundo

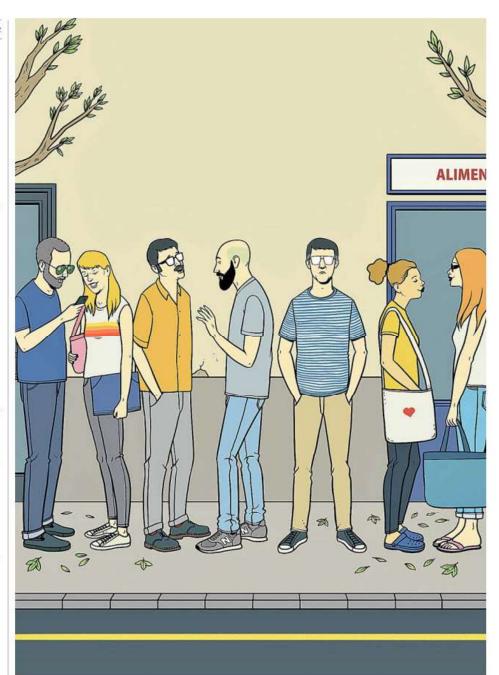

grisáceo del que no podía escapar: «Hacer algo que sabía que era moralmente inaceptable era una forma de forzar un toque de color». Pero su forma de ser y de actuar, lejos de aislarla de la sociedad, la capacitó para un trabajo en la industria musica!: «Si la sociopatía no es un requisito, sin duda es recomendable».

En su tesis sobre la violencia en América, la profesora Helen Patey cree que «la feroz sociedad consumista en la que vivimos constituye una auténtica patología social, hasta el punto de que activa e intensifica una agresividad primaria en tal grado, yo creo, hasta ahora desconocido en la historia». También lo cree Vicente Garrido: «Nuestro sistema económico, en muchos sentidos, lo fomenta. Durante muchos años los medios han estado dando pábulo a muchos psicópatas corporativos y se han dejado llevar –como los inversores- por el glamur de sus osadas y nuevas propuestas, usando con frecuencia el apelativo de lider visionario».

Patrick Bateman, el ejecutivo de Wall Street de American Psyco, estaria para Garrido, mucho más lejos del perfil de psicópata que Bernie Madoff, Jeffrey Skilling (Enron), Sam Bankman-Fried (FTX) o Ray Dalio (Bridgewater). Hay autores que no dudan en culpar a los psicópatas del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera de 2007.

Para Garrido, el 1% de psicópatas infiltrados en la sociedad se eleva al 13% en la empresa, de lo que se deduciría que hay al menos cuatro psicópatas dirigiendo compañías del lbex35: «Lo fascinante del psicópata es que comparte muchas cosas con nosotros, como el deseo de tener éxito y ser importante y

## **CULTURA** PAPEL

reconocido. Muchos de ellos no roban o defraudan, se limitan a trepar y a amargar la vida a todos los que se le oponen, sin mayor interés en la empresa que apuntalar su narcisismo y disfrutar del poder».

El mismo porcentaje se da en la política, y sin necesidad de irse a casos tan extremos como los de Hitler, Stalin y Mao. O los que puede diagnosticar Garrido simplemente viéndolos por la tele, como Trump o Putín. «El Congreso de los Diputados es muy apetecible para el psicópata porque se habla su lenguaje», dice Garrido, al que según sus estimaciones le salen tres ministros y unos 45 diputados psicópatas, lo que los convertiría en la tercera fuerza política de este país.

política de este país.

«El sistema democrático actual, al funcionar sobre la base de la contienda entre diferentes facciones, hace de la enemistad y del conflicto los mecanismos de la vida política», explica Jane Mansbridge, profeso ra de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. No es una estrategia. Para Garrido se trata de un síntoma en tanto que «divide al país en buenos y malos ciudadanos en función de si comulgan con sus ideas o las rechazan».

La psicóloga y poeta mexicana Coral Bracho propuso en 2023 que «aquellos que aspiran a ser presidentes de un país sean sometidos previamente a un test psicológico y psiquiátrico para evitar que perturbados alcancen el poder». Garrido no sólo cree que es necesario sino que debería hacerse mucho antes: «Que los partidos políticos establezcan filtros para detectarlos, pero tienden a premiar al arribista y al camaleón porque les ofrece la ilusión de alcanzar el poder».

Además, como decíamos al principio, los psicópatas nos encantan. La profesora de política pública y de comportamiento organizacional Lipman-Blumen, recuerda que «la ansiedad existencial» forma parte de nuestra condición humana. El hecho de que nuestra vida está destinada a un fin inevitable. «Para muchas personas particularmente vulnerables ante esa ansiedad, alguien carismático y seductor (...) que nos da seguridad, un camino que seguir, y la promesa de mantener nuestro bienestar o incrementarlo puede suponer un hálsamo».

También sentirse miembro de un movimiento más amplio que dé sentido de pertenencia. «Un líder psicopático tomará las decisiones por nosotros: ya no tendremos que cavilar más sobre asuntos complejos. Es más, identificándonos con él, podemos compartir vicariamente su grandeza».

Pero lejos de tener superpoderes, lo cierto es que, según Garrido, son incluso más torpes: «Algunos psicópatas son muy buenos en cuanto a mentir se refiere, pero la mayoría no. Si logran engañarnos más que los no psicópatas es porque lo intentan con mayor convicción, pero sobre todo con mayor frecuencia. Cuando logran manipularnos y favorecer así sus planes no es porque sean unos seres diabólicamente hábiles en mentirnos, sino porque se toman el tiempo necesario para vendernos una historia que finalmente acabamos comprando. Cuentan con nuestra credibilidad y nuestra guardia baja, y es eso lo que realmente les da poder».

La presencia de los psicópatas a los mandos de la humanidad ya fue detectada a finales de los 70 por el psiquiatra polaco Andrzej Lobaczewski, quien acuñó el término patocracia: «Una actitud de hipocresía y desprecio mostrada por las acciones de la clase dirigente hacia los ideales que dicen seguir, y hacia los ciudadanos que dicen representar. Uso endémico de razonamientos psicológicos corruptos, tales como paramoralismos, pensamientos mal representados, y lenguaje evasivo y ambiguo».

Todos ellos aplican con virtuosismo, casi como una obligación, principios antiquísimos, por lo menos de principios del XVI, cuando los redactó Maquiavelo para El príncipe: «Es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno, y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad [porque] a veces lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio solo acaba por atraer el bienestar y la seguridad». Hasta que te pillan, claro, como apunta Garrido: «Es habitual que solo con el paso del tiempo se haga evidente la extensión y gravedad de sus actos destructivos, ya sea en el seno de una familia, en una organización o en todo un país. Como efecto menos lesivo, el psicópata integrado expandirá infelicidad y miseria moral».

Pero un simple vistazo a las páginas de este periódico permite comprobar que los psicópatas van ganando de calle. Y lo seguirán haciendo, en parte por culpa de la educación de las nuevas generaciones. que desatiende el lado oscuro del ser humano y tiende a infantilizarlas, explica Garrido, quien también es autor de Los hijos tiranos. El síndrome del emperador (Ariel). «Lejos de profundizar en la capacidad de superar obstáculos e infortunios nos volcamos en que nuestros hijos no sufran contrariedades o decepciones, que no se expongan a contenidos ofensivos que puedan lastimarles psicológicamente y que, en suma, procuren pasar por la vida sin muchas dificultades. Sin embargo, el dolor, el mal y la incertidumbre hacia lo desconocido son bien reales, y obrando de este modo hacemos de nuestros niños víctimas más fáciles de los psicópatas»

### "Carecen de emociones positivas y de lo fundamental que define nuestra humanidad: son proyectos humanos fracasados"

### "El Congreso es muy apetecible para el psicópata porque se habla su lenguaje", explica el criminólogo Vicente Garrido

-¿Entonces avanzamos hacia una sociedad llena de psicópatas? - preguntamos a Garrido.

—Los psicópatas aumentarán en la medida en que todos aquellos que cuenten con los predisponentes genéticos de la psicopatía encuentren ambientes más favorables a que tales rasgos se cultiven y desarrollen. Antes un potencial psicópata estaba más limitado en su capacidad de encontrar nichos, hoy con internet, donde muchos psicópatas se reconocen y se alimentan recíprocamente, ese mundo es infinito.

Omar Mateen, después de masacrar a tiros a 49 personas en una discoteca de Orlando, se fue a corriendo a mirar qué ponía Facebook. Steve Stephens, de 37 años, y conocido como El asesino de Facebook Live, retransmitió en vivo cómo mataba a un desconocido en Cleveland, Vester Lee Flanagan, de 41 años, mató a una reportera y a un cámara de televisión en Virginia, y luego lo colgó en sus redes Pero no hace falta matar. Las redes están llenas de abusos verbales y físicos, humillaciones, palizas o simples delitos contra la seguridad del tráfico colga dos por sus ejecutores. Publica Psychology Today, que los expertos en comportamiento humano crearon el término The Dark Triad (La triada oscura), para identificar rasgos de psicopatía, narcisismo y maquiavelismo en una sola persona. La validación de nuestros actos por parte de extraños en redes sociales alimenta esa tríada: la psicopatía por mostrarse ante una audiencia desconocida, el narcisismo por querer exhibirse y el maquiavelismo por pasar encima de quien sea para aumentar los números.

Aunque poco profesional, quizá el único antidoto contra ellos sea el que propone Robert Hare, psicólogo forense canadiense y uno de los mayores expertos en psicopatia del mundo: «Si tienes un psicopata en tu vida, no te detengas... ¡Correl». Otro doctor, Miles Bennell, inventado por Jack Finney para La invasión de los ultracuerpos, tampoco tenía el antidoto, pero al menos nunca estuvo dispuesto a darse por vencido: «Sólo cuando tenemos que luchar por seguir siendo humanos nos damos cuenta de lo precioso que es para nosotros, de lo querido que es».

### PEDRO ALMODÓVAR

### "NO SOÑABA CON EL LÉON DE ORO, PERO AHORA CON ÉL ME HE VUELTO ADICTO"

Por Luis Martinez (Venecia)

cabada la ceremonia de entrega de los premios del Festival de Venecia, Pedro Almodóvar se cambió. La camisa y la chaqueta formal por un polo más colorido que informal. El calor en el Lido es mucho, y más estos días, y más el día en concreto en que recibe el León de Oro por La habitación de al lado. Es el segundo español en lograrlo tras Luis Buñuel, pero de la mano de la primera película española, aunque esté rodada en inglés («Su espíritu es español», puntualizó).

«Han sido 44 años muy fértiles en mi vida tanto artística como profesionalmente. Pero también como ciudadano español. En estos años hemos visto cómo pasamos de una dictadura atroz a la amplitud de todas las libertades, accesibles a todos los españoles. Si, mi carrera ha estado muy unida a la apertura de la democracia en España. Y eso hay que celebrarlo. No hay palabras para explicar el cambio de cómo uno vive en democracia y cómo se vivió durante Franco», fueron sus primeras palabras ante la prensa.

Y siguió ya más centrado en Venecia: «Cuando empecé no pensaba en leones de oro. Pero mi carrera desde muy pronto coqueteó con la cultura italiana y con este festival. En todas mis películas hay una canción de Mina».

Almodóvar recordó que en 1983 fue su debut en la Mostra con Entre tinieblas. Y ya entonces no fue un estreno cualquiera. La Democracia Cristiana de entonces pugnó para que L'indiscreto fascino del percato, que es como se llamó en italiano, fuera retirada de competición por blasfema. Ganó el sentido común y la presión de la prensa. «La verdad es que cuando realmente necesitaba premios fue en 1981 y 1982. Me habrian



salvado la vida y, al final, tuve que salvármela yo... No soñaba con el León de oro, pero ahora que lo tengo me he vuelto adicto. A partir de ahora no podría vivir sin este león».

A la película le queda un largo viaje antes y después de su estreno el 18 de octubre. Antes estará en el festival de Nueva York y en el San Sebastián, donde el director recogerá el Premio Donostia. Y después una larga gira camino, sin duda, del Oscar. «Sea como sea», anuncia, «la próxima película será otra vez en español».

Queda La habitación de al lado, queda el León de Oro y queda todo lo que queda. «Me gusta pensar que esta película es una respuesta a los discursos de odio, que son tan difíciles de desarticular. Pero creo que es urgente que se cree un organismo, no hablo de censura, que pueda desarmarlos una vez ya que esté comprobado que son mentiras. No podemos estar condenados a esas mentiras y después al miedo que provocan, porque es peligrosísimo. Es lo contrario que la democracia». Queda claro.

Almodóvar, la noche del sábado, tras recibir el gran premio del Festival de Venecia. GIAN MATTIA D'ALBERTO / ZUMA PRE

# PAPEL CULTURA

# SERGIO PERIS-MENCHETA "DENTRO DE MÍ HAY UN SUÁREZ, UN AZNAR Y UN ABASCAL"

Teatro. El actor y director reestrena su obra 'Cielos' en Madrid, convierte en documental su lucha contra la leucemia y habla de su idea de creación no excluyente: "Soy hijo de las dos Españas, no puedo renunciar a la mitad del árbol genealógico radicalmente"

Por Darío Prieto. Fotografía de Eloi Moli

ace unos meses, el actor y director Sergio Peris-Mencheta (Madrid, 1975) anunció que sufría leucemia y que se iba a someter a un trasplante de médula en Los Ángeles, donde reside desde hace años. En pleno proceso de recuperación se presta para hablar de Cielos, el montaje de la obra de Wajdi Mouawad que presentó el año pasado y que el próximo día 11 se reestrena en el Teatro de la Abadía de Madrid. Aquí habla de su posicionamiento como creador, su fe al margen de la religión y su lucha contra la leucemia, que convertirá en documental. P. No lo desvelaremos, pero en Cielos hay elementos que hacen referencia a situaciones que vivimos en la actualidad relacionadas con los museos y las guerras. R. Tenemos la virtud de que cuando hacemos una obra suele coincidir con la actualidad. No es premeditado. Evidentemente, hablamos de lo que está interesando, de lo que está candente. Hacemos Ladies Football Club y estalla la guerra de Ucrania, Alexia Putellas se lleva el Balón de Oro y se bate el

"Siempre intento alejarme del panfleto y que el punto de vista sea lo más humano posible, porque eso remueve y trastoca"

"Soy otra persona desde hace un año... Todos acabamos en el mismo sitio, pero hacerlo tan pronto sería una putada"

récord Guinness de presencia de espectadores en un partido de fútbol femenino. Eso no lo podíamos imaginar cuando empezábamos los ensayos. O estrenamos 14.4 un día después de que se planteara utilizar el ejército para frenar la llegada de inmigrantes o que se estaba llegando a un acuerdo entre PP y Vox sobre inmigración.

P. ¿Cree que el teatro puede cambiar el mundo?

R. Me considero militante de tratar de cambiar las cosas desde el escenario. No puedo hacerlo desde la politica; como mucho, puedo salir a la calle a protestar por lo que sea. Pero si tengo alguna manera de tratar de cambiarlas es contando según qué historias, tratando de ser lo más objetivo posible intentando tocar lo humano y no tanto tratando de hacer un un panfleto. Yo siempre trato de alejarme de eso, aunque las historias que sé que suelo contar tienen una predeterminación, evidentemente: no es José María Pemán lo que estoy subiendo al escenario, estoy subiendo a Juan Diego Botto. Pero siempre trato de que el punto de vista sea lo más humano posible. Y lo humano te remueve, te trastoca.

P. ¿Ha visto alguna materialización de esto?

R. Cuando hicímos Un trozo invisible de este mundo en Valencia, una obra que claramente no era un panfleto, pero sí hablaba de la inmigración y de cómo las políticas de ese momento estaban tratando a los inmigrantes que estaban en España, recuerdo que vino a ver la función un político del PP [el entonces portavoz

Esteban González Ponsl, que se podía dar por aludido de una manera indirecta por lo que estaba contando y cómo de alguna manera le estaba interpelando. Terminó la función v este hombre se levantó a aplaudir, entusiasmado con la obra y realmente habiendo conectado con esto que te digo de lo humano. Pero creo que el teatro es politico, es inevitable. Es decir, decides contar una historia que, por alguna razón, te está removiendo. Por lo tanto, ya hay una implicación.

P. Háblenos de su compromiso político.

R. Me considero una persona de izquierdas, pero no puedo ignorar que dentro de mí hay un Feiión un Abascal un José María Aznar y un Adolfo Suárez. Lo tengo, primero, por genética, porque soy nieto de las dos Españas, con lo cual no puedo renunciar a la mitad de mi árbol genealógico de una manera ra dical. Puedo reconocer en mí tendencias más conservadoras. porque todo el mundo las tiene, por muy izquierdista que sea; son instintivas y naturales. Otra cosa es que uno tenga unos valores y trate de defenderlos porque los considera más justos. Creo que habría mucho menos sufrimiento, no hablo ya en el mundo, sino a nivel personal

—esta cosa de la lucha, de estar enfrentados—, si uno se reconociera también en su parte más conservadora o más progresista, dependiendo de dónde esté.

P. Cielos llega después del estreno de 14-4, la obra que dirigió en la que el actor Ahmed Younoussi contaba su vida desde que llegó de niño desde Marruecos a España escondido en los bajos de un camión.

Paria escontanto en los bajos de un camion.

R. Con 14.4. hay teatros donde no podemos ir porque la Concejalía de Cultura está en manos de Vox y estamos vetados. Prácticamente no pisamos Castilla-La Mancha, cosa que normalmente solemos hacer. Nos consta que es porque estamos vetados, pero qué le vamos a hacer. Bueno, pues estamos viviendo ahora mismo una España más dividida que nunca, donde hay un miedo terrible a que lo que se suba a un escenario pueda ser un buen panfleto. Y yo creo que 14.4 no lo es: estamos contando una historia real de un ser real, de una personita que es española, con su pasaporte y que legalmente vive aquí desde hace unos años. Y que nos cuenta su historia desde que se fue de casa por primera vez con tres años. Me cuesta pensar en que

haya alguien que no conecte con la persona o se vaya a pensar que es un mena que me ha podido robar. O que el caso de Ahmed es una excepción. Lo es, en cuanto ha sobrevivido y ha podido salir adelante. Pero lo que contamos es la punta del iceberg de su historia real: hay cosas que no podemos contar, no se pueden subir a un escenario porque son demasiado duras.

P. Acaba de recibir un trasplante de médula tras ser diagnosticado de leucemia. ¿Cómo se encuentra?

R. Soy otra persona desde hace un año. Es inevitable, porque tienes a la de la guadaña asomando y es una posibilidad muy plausible. Todos vamos a acabar en el mismo sitio y de la misma manera, pero hacerlo tan pronto es una putada. Con la mitad de la vida por delante. dos hijos...

P. ¿Cómo ha vivido el proceso?

R. Te lo planteas por fases: de miedo, de mucha rabia, de mucho dolor... y luego llega un momento en el que, de alguna manera, haces las paces con que tenga que ser lo que lo que venga. Yo no me cambio por el Sergio del año pasado o el de hace dos. La experiencia que he vivido es, evidentemente, la más dura, pero también



la más transformadora y la más bella por la que he pasado. El Sergio de antes de la leucemia era un Sergio que no estaba apreciando según qué cosas: sus hijos, cuidar su casa, cuidarse a si mismo (empezando por su cuerpo), tratar de escuchar más y hablar menos. Todo eso una enfermedad como ésta te lo machaca como si fuera una apisonadora.

P. ¿Qué más cambios ha vivido?

R. Pasaron meses hasta que acepté mi enfermedad. Pero ya no estoy tan preocupado por según qué cosas, que es inevitable, porque le he visto las orejas al lobo. Todavía estoy en el proceso de ver hasta qué punto esto me puede modificar. Pero, inevitablemente, he aprendido a relativizar muchas cosas, a tomármelo todo con más calma y a ponerme en otro lugar, menos de autocompasión y más de firmeza. Una firmeza sana, una firmeza de decir: la vida es lo que es y hay que aceptar lo que viene como viene. Eso es vivir; no es cumplir las expectativas, porque éstas nunca se cumplen.

P. ¿Y en el aspecto más cotidiano?

R. No soy una persona especialmente dedicada a las

## TOROS PAPEL

redes sociales, pero yo me levantaba por la mañana en Los Ángeles y tenía 70 whatsapps desde España. Y me pasaba prácticamente la mitad del dia contestando. Así que desactivé las notificaciones, prácticamente dejé de contestar, me he aislado, me he dedicado a mí, a cuidarme y a estar con mi chica y con mis hijos. P. Hablaba de relativizar. ¿Antes no lo hacía?

R. De repente, aprecio la vida muchisimo más, de una manera muchisimo más intensa de lo que yo pensaba que podía llegar a conectar con las cosas. Antes de la enfermedad me sentía un desconectado y me daba mucha rabia: me iba muy bien como actor y como director, con una pareja y unos hijos maravillosos, vivo en una casa estupenda en la ciudad de las estrellas... Pero era profundamente infeliz, no apreciaba lo pequeño, que realmente es lo grande: las relaciones con tu gente que te toca cerca. Y cuando abres el periódico, todo te lo tomas de otra manera, no te hierve la sangre directamente, sino que tratas de entender desde otro lugar. Más desde el corazón que desde la cabeza. P. ¿En qué sentido?



R. No todo es dos más dos igual a cuatro. Estamos acostumbrados a dejarnos guiar con que todo tiene que ser racional, pero hay cantidad de misterios en la vida que vivimos diariamente que no sabemos darle explicación porque la ciencia no se lo ha dado. Y convivimos con ellos y no hay ningún problema. Pero en cuanto se nos plantea cualquier tipo de oseudoespiritualidad nos llevamos las manos a la cabeza y decimos que a éste se le ha ido la olla. Yo soy agnóstico, no creo en el Dios cristiano, pero eso no significa que no crea que hay algo más. Es inevitable, no nos queda otra ¿Y qué es ese algo más? Lo que tiene que ver con lo inasible, lo que no podemos explicar o lo que terminamos llamando magia. Mi padre murió de leucemia y mi abuelo también. Y yo estaba convencido de que era genético porque es una puta casualidad. Y encima que coincidan las fechas, que ésa es otra. Cómo puede ser que el 28 de mayo de 2024 a mí

me hagan el trasplante y el 28 de mayo de 2014, 10 años antes, yo me despida de mi padre. O cómo puede ser que yo contraiga esta enfermedad teniendo mi hijo mayor la misma edad que tenía mi padre cuando perdió al suyo.

P. Usted está convirtiendo esta experiencia en un documental. ¿Cómo es esta traslación?

R. El hecho de estar rodando el documental y pensando como por encima de Sergio, estar desde arriba viendo a Sergio como un personaje de esta historia a la que el interlocutor le está diciendo los efectos que le va a provocar la radiación en el corto en el medio y el largo plazo mientras están un cámara y un microfonista en escena, hace que sea diferente. Probablemente yo lo habría sufrido mucho más de no ser así. Yo tenía una parte de director que estaba pensando en el documental y diciendo: 'Coño, mira el viaje del héroe, qué dificultad tiene por delante Sergio'. Hay gente que me ha llamado a la que yo tenía que calmar, porque se ponían a llorar por todo lo que me estaba pasando.

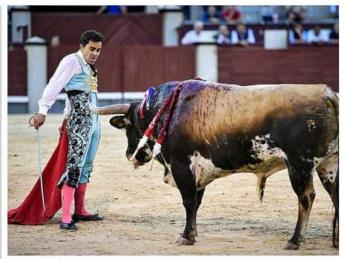

Miguel de Pablo se descara, sin chaquetilla, con el toro de Sobral tras una voltereta. PLAZAI

# MIGUEL DE PABLO PONE LA BRAVURA EN OTRO FIASCO TORISTA

Las Ventas. El torero de Colmenar destaca con una entrega sin límite ante un manso encastado de Dolores Aguirre y da una vuelta al ruedo al igual que Luis Gerpe por una gran estocada

Por Gonzalo I. Bienvenida (Madrid)

l mes torista de Las Ventas trajo otro festejo de escaso contenido. Un fiasco. El desafío de Dolores Aguirre y Sobral lo ganó (sic) un manso encastado del primer hierro que se lidió en segundo lugar. Ninguno dio un juego espectacular en varas ni en el tercio final. Decepcionante para los 7.200 espectadores que acudieron al festejo.

Miguel de Pablo llegaba a Madrid para reaparecer de la cornada sufrida en Colmenar Viejo hace unos días En su patria chica se alzó con el trofeo Yiyo al triunfador de la feria y con una dolorosa lesión que no le impidió hacer el paseillo en Madrid: rotura del músculo tibial con arrancamiento de nervio. Su entrega en esta tarde fue brava, sin límites. El manso encastado que hizo segundo —que pese a su excepcional presentación escuchó algunos pitos por aquello de no dejar festejo sin protesta— no le puso las cosas fáciles. De Pablo apretó los dientes, sin volver la cara en ningún momento, pese a la reservona condición del toro. Tiró la moneda por el pitón derecho logrando los mejores momentos. Por el izquierdo siempre supo lo que se dejaba atrás. Harto complicado. La estocada fue de efecto fulminante. Se pidió la oreja con fuerza pero el ímprobo esfuerzo quedó en una vuelta al ruedo.

Completó su lote un toro de Sobral muy orientado. Tanto que le pegó una voltereta muy fuerte. No se alivió el de Colmenar que continuó con la misma entrega aguerrida, ahora sin chaquetilla, en una labor Sobrat tras una voltereta

imposible. Estocada (saludos) Fue una sorpresa ver anunciado en este serial a Pepe Moral. El primero de Dolores Aguirre pesó 600 kilos. Un auténtico tren, Corrió la mano derecha con profundidad. Por el izquierdo no hubo forma. Viaje corto y seco. Imagen seria del sevillano. Por ese motivo le sacaron a saludar tras el trasteo. Se fue a la puerta de chiqueros a recibir al cebada de Sobral. De genuina capa con los tres pelos. Se obró el milagro cuando, tras volar la larga, quedó a merced del toro. El sevillano se repuso rápido. En la muleta resultó un toro complicado, embistió recto, sin ritmo ni humillación. Saludó otra ovación.

Luis Gerpe se encontró una auténtica prenda. Un toro descastado, que pegó frenazos y amagos de salida. Destacó el par del francés Medhi Savalli, que saludó una ovación por su arriesgado envite. En la muleta fue toda una papeleta porque embestía muy recto. No fue agradecido al planteamiento del toledano. Resultó exigente y cuando se sintió podido huia descaradamente. Tenía todo el poder guardado pero ningún ánimo de embestir hasta el punto de echarse.

Voló con gusto su capote de vueltas azules para recibir al ensabanado de Sobral que hizo sexto. Seis verónicas encajadas con compás y una buena media. Gerpe quiere ser ortodoxo en el planteamiento. Trató bien al geniudo toro que no tuvo un ápice de entrega. Una gran estocada coronó la obra. Tanto fue así que se le llegó a pedir la oreja. En otros tiempos esa estocada pudo ser de premio. La vuelta al ruedo le supo a gloria.

Tras el paseillo se guardó un minuto de silencio por la muerte de Luciano Briceño, banderillero en su tiempo y en los últimos años asesor del palco de Las Ventas. Padre de buenos picadores.

HOMENAJE A LUIS DE LA FUENTE EL 30 DE SEPTIEMBRE

#### OTOÑO CALIEN-TE EN LA PLAZA DE LAS VENTAS.

Una concatenación de actos calentará el Otoño taurino de Las Ventas alrededor de la última feria de la temporada madrileña. Desde un mano a mano entre Enri-que Ponce y Ramón García -23 de septiembre- a un homenaie al seleccionador nacional de fútbol. Luis de la Fuente, pero no el 12 de octubre como se publicó, pues España jue ga en Murcia frente a Dinamarca sino el 20 de septiembre. El acto será conducido por Roberto

Plaza i también organizará un encuentro entre Fernando Adrián y Borja Jiménez -2 de octubre- como previa de la corrida en la que se verán las caras como triunfadores de Madrid que son.

Las fechas de esta programación paralela son 23 y 30 de septiembre y 2 de octubre, respectivamente, con los mencionados protagonistas, informa Zabala de la Serna. Para los que miden su frecuencia cardiaca en km/h



# MOTOR

Explora las últimas **novedades del mundo del automóvil,** reportajes, pruebas de coches y motos, entrevistas y las últimas tendencias.

Síguenos en



TODOS LOS SÁBADOS CON EL #MUNDO



### PAPEL IDEAS

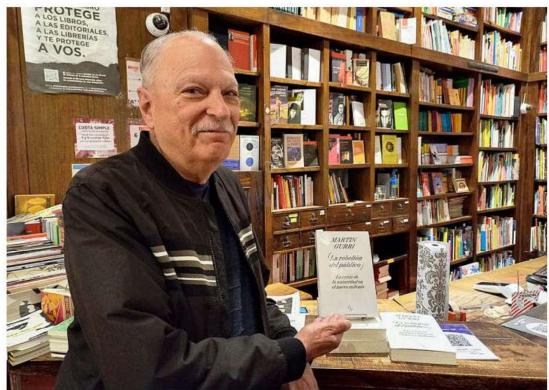

### UN EX ANALISTA DE LA CIA CONTRA LA DERIVA DEL PERIODISMO: "ES UN GUETO 'WOKE"

Martin Gurri. Nacido en Cuba, dirigió a un equipo de la agencia dedicado a monitorizar a todos los medios latinoamericanos. Ahora publica 'La rebelión del público', sobre la crisis de autoridad y el exceso de información

Por **Sebastián Fest** (Buenos Aires)

n mitad de la crisis de los misiles cubanos, uno de los momentos más tensos e inciertos del siglo XX, Martin Gurri tuvo una idea: dormiría siempre en la parte superior de la litera que compartia con su hermana. De esta forma, si un misil nuclear caía en su casa, él la protegería y ella se salvaría.

La guerra nuclear no estalló en aquellas dos muy tensas semanas de octubre de 1962, y Gurri se ríe hoy de la ocurrencia del inocente Martin de 12 años, que rescata con orgullo para explicar cómo pensaba a edad tan temprana. Casi seis décadas y media después de que Washington y Moscú situaran al mundo al borde del precipicio, y pesar de la escala de tensión geopolítica, algunas cosas han cambiado.

«Un tsunami de información ha impactado contra las instituciones y contra la sociedad», asegura Gurri, de 75 años, en Buenos Aires. A la capital argentina le trae la presentación de su ensayo *La rebelión del público. La crisis de autoridad en el nuevo milenio*, a la venta desde hoy en España y publicado por el sello Interferencias de la Editorial Adriana I lidalgo.

Gurri nació en Cuba, pero cuando tenía 11 años se instaló en Estados Unidos con su familia, espantada por el camino que tomaba la revolución de Fidel Castro. En su nuevo hogar de Virginia fue donde el entonces chaval se imaginaba que podía caer un misil soviético. Precisamente en Langley (Virginia), está la sede de la Central de Inteligencia Americana, la CIA, los servicios secretos de Estados Unidos. Gurri terminó trabajando alli hasta convertirse en jefe de analistas.

«Mi trabajo consistía en leer los periódicos de todo el mundo... y encima me pagaban», dice con una sonrisa el cubano-americano antes de explicar la tesis que despliega en su libro. «En 2001 se generó más información que toda la producida por la Humanidad desde que el hombre comenzó a caminar. En los sucesivos años, ese flujo se duplicó y triplicó. Cuando hay poca información, las instituciones tienen mucha autoridad. Cuando hay demasiada, la autoridad se evapora. Y ahí es donde estamos ahora».

Gurri pone contexto a semanas de que Estados Unidos decida si Donald Trump o Kamala Harris se instalarán en la Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2025. El ex analista de la CIA no es muy optimista respecto a las presidenciales americanas: «Trump no quiere utilizar el poder de Estados Unidos y Biden no supo utilizarlo. En EEUU tenemos el poder, pero no las ideas». Su valoración del presidente saliente es demoledora: «Se ha inventado su vida. Hay tres o cuatro personas en torno a él que quisieron mantenerse en el poder y lo utilizaron. Entre ellos su esposa.

P. 2Por qué renunció Biden?

r. ¿ro que retutició bidente.
R. No renunció. Fue renunciado, defenestrado. Lo único profundo que se puede deducir de este episodio es el cinismo y la pura voluntad de poder de las élites progresistas norteamericanas. Un día Biden era un estadista sabio

"A España no le hemos prestado mucha atención. La última vez ha sido con el movimiento de los indignados", revela

y al siguiente se convirtió en basura que había que sacar. Lo único que había cambiado era su posición en las encuestas. Había perdido hasta *The New York Times*, y no hay candidato demócrata que pueda sobrevivir a ese golpe. Las élites no tienen ideología fija ni lealtad personal, pero sí mucho apetito por la victoria. Y casi siempre ganan... P. ¿Qué ve en Harris?

R. Es un vacío con forma de persona. Repite la jerga de

los progresistas sin entender lo que está diciendo. Cambia de opinión porque nunca ha tenido ninguna. Ni siquiera puede usar el pretexto de Biden y decir que el paso de los años ha disminuido su capacidad mental: es chocha de nacimiento. ¿Puede ganar la presidencia? Sí, y digo incluso más, es probable que gane.

P. Tiene una visión no complaciente del periodismo en su país...

R. Casi todos los medios son demócratas. Biden ha utilizado el poder del Estado, los medios, el establishment científico e intelectual contra sus rivales de una manera nunca vista.

P. Según usted, vivimos en la era del postperiodismo.

R. Se aprecia, por ejemplo, en el caso de The New York Times. Tu quieres odiar a Trump y entonces no sales de ahi: lees The New York Times, haces viajes con periodistas de The New York Times, compras memorabilia en el museo de The New York Times. Éste ha firmado una alianza con los activistas, se ha alejado del periodismo. Y el periodismo se ha vuelto un gueto woke. P. ¿Y no hay guetos conservadores en el periodismo estadounidense?

R. Sí, digitales o televisivos, pero no una cabecera de prestigio. Están Fox News y The Wall Street Journal, más centrados que ala derecha. Ninguno es pro Trump, aunque lo tratan con un tono más normal.

P. ¿Está todo perdido, entonces? R. No. Los mejores periodistas de EEUU estánhoy en Substack [una plataforma que distribuye boletínes de noticias]. Gente como Bari Weiss, fundadora de Free Press. Fue editora en The Wall Street. Iournal y es muy jovando en The New York Times, envióuna carta de renuncia a su periódico.

El interés de Gurri por el periodismo tiene que ver, evidentemente, con sus años en la CIA. Una parte los pasó en Asunción, la capital de Paraguay. En la embajada estadounidense dirigia un equipo dedicado a escrutar todos los medios sudamericanos, incluida la televisión.

«Teníamos el meior equipo de traducción del mundo, gente que podía traducir cualquier cosa Cuando llegó el tsunami digital, yo va estaba en un lugar mucho más alto en la CIA», rememora. «Pude ver cómo ese tsunami recorría el mundo y cómo los países se digitalizaban a diferentes ritmos. Detrás se producían turbulencias sociales y políticas. Hoy es obvio. Entonces nos preguntábamos cuál era la conexión entre ese nuevo sistema digital y las convulsiones políticas en diferentes lugares del mundo». P. ¿Oué captaban las antenas de la CIA cuando apuntaban a España? P. No le hemos prestado mucha atención. La última vez fue con el movimiento de los indignados, un caso inusual en el que una movilización popular se convierte en partido. P. ¿Y en los tiempos de la Transición? P. Tampoco. La CIA es como el médico: si estás bien, no le interesas. Es-

paña era un país no dañino. No era

necesario prestarle mucha atención.

Gurri, en una librería de Buenos Aires con un ejemplar de su ensayo 'La rebelión del público'.

### PAPEL TV



## EL MALESTAR ENTRE BRONCANO Y RTVE MARCA EL ESTRENO DE 'LA REVUELTA'

TV. Esta noche el humorista aterriza en La l, pero la gran apuesta de la televisión pública tras su polémico fichaje no llega con la alfombra roja esperada. "Va a acabar muy mal", aseguran desde dentro de la cadena

Por Esther Mucientes (Madrid)

on muchos los retos a los que se enfrenta RTVE esta temporada: salvar la crisis de audiencia que vive ya sin los eventos deportivos de este verano; encontrar una parrilla atrayente dejando de tapar agujeros sin orden ni concierto; el futuro de su presidenta, Concepción Cascajosa, a la que se le acaba el mandato a finales de este mes; y, por último, ver cómo funciona su fichaje estrella, David Broncano.

El presentador y su equipo están a unas horas de aterrizar en La 1 con La revuelta – esta noche a las 21:40-. un programa que, según ellos mismos, es «la misma mierda con otro nombre». Es decir, La revuelta mantendrá la esencia de La resistencia, pues, tal y como explican a EL MUNDO miembros del ente público, «aunque cambiará alguna cosa, la intención de Encofrados Encofrasa y El Terrat [productoras del programa] es que no haya ninguna interferencia ni orden que cumplir que venga de RTVE y así decidir todo ellos»

Una exigencia que, según han relatado a este diario fuentes de la Corporación Pública, «se está cumpliendo», provocando un fuerte malestar dentro de la casa. pero también preocupación. Son muchos los que creen que, ante la fortaleza demostrada por El hormiguero la semana de su estreno, La revuelta «hará un buen dato en su primer día por el interés en ver qué hace Broncano, pero la previsión es que como mucho alcance un 7%. Y un dato así en el access prime time es terrible»

Esta opinión ya no se oculta, ni siquiera públicamente. En la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria, Agustín Alonso. delegado de Contenidos de RTVE, dejó claro que «no venimos a competir», mientras que Broncano dio por «ganador» a Pablo Motos. «A mí me preocupa que el programa no mole», afirmó, quitando importancia a los datos cuantitativos de audiencia. «Se ha empezado a cambiar el discurso porque son conscientes del desastre que va a ser en cuanto a audiencias», afirman trabajadores de RTVE.

Lo cierto es que el polémico fichaje de David Broncano-impulsado por Moncloa-revolvió hace unos meses la calma del ente público, exponiendo una difícil situación que hasta entonces se mantenía de puertas hacia dentro. El malestar de muchos trabajadores de RTVE por cómo se gestó todo, las cláusulas de un contrato que «otorgan derecho de pernada a Broncano y las productoras», los 14 millones por temporada a una producción externa y el blindaje a un programa que «ni mucho menos tiene asegurado el éxito» fueron motivos más que suficientes para que dentro de la Corporación no se esperase a Broncano y a su equipo con los brazos abiertos.

En las últimas semanas, este malestar ha aumentado, no sólo dentro de RTVE, sino también entre los recién llegados, Según han revelado a EL MUNDO, y han confirmado varias fuentes que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias, existe una gran tensión en las filas de Broncano por el equipo asignado por RTVE para colaborar en la producción del programa y por el intento de la Corporación de intervenir en la toma de decisiones. No es sólo esta incomodidad a que la cadena pública interfiera, sino que en el otro lado, el cabreo y la preocupación van en aumento, pues, según aseguran, «Broncano y su equipo van a su aire y no admiten ninguna de las ideas de la cadena».

«Son muy peculiares y van de estupendos», sentencian. A esto se suma lo que ya adelantó este diario: los informativos de la noche s reducirán 15 minutos para que La revuelta comience a las 21:40, pese a las protestas del Consejo de Informativos del ente público. La desa zón, sin embargo, no acaba aquí.

La cláusula del contrato que otorga a Encofrados Encofrasa y El Terrat absoluta libertad creativa y de producción ha generado una nueva brecha, Las productoras sólo deben cumplir con el Manual de Estilo de RTVE, pero, tal y como aseguran fuentes de la Corporación, «una cosa es reconocer libertad creativa a la productora y otra cosa es tener libertad v control absoluto sobre los contenidos y sobre todo lo referente

al programa». La cadena ha de poder supervisarlos y tener capacidad de cambiarlos, «y más cuando jurídicamente es responsable solidario».

David

Broncano,

durante la

presentación

en el FesTVal

de Vitoria.

de 'La revuelta'

Al frente de esta supervisión está José Luis Muñiz. director de estudios y medios técnicos de la Corporación Pública, quien, junto a Ana María Bordás, directora de originales de RTVE, y Eduardo Colom, consejero a propuesta del PSOE, se ha encargado de los contenidos de la televisión pública desde la destitución de José Pablo López. Sin embargo, la simbiosis Broncano-Muñiz-RTVE parece no funcionar. «Muñiz no es experto en contenidos ni en programación; su papel ha estado siempre relacionado con cuestiones técnicas. Así que se junta el hambre con las ganas de comer. Entre que La revuelta no quiere que RTVE meta mano y que Muñiz no controla este ámbito, sólo hace falta sumar dos más

dos», comentan altos cargos del ente. De hecho, según adelantó *Informalia* y ha podido confirmar EL MUNDO, RTVE queria que La Revuelta comenzara o bien una semana antes del estreno de la nueva temporada de El hormiguero -como hizo Babylon show en Telecinco-, o bien el mismo día o semana del arranque de Pablo Motos. Sin embargo, la Corporación ha tenido que adaptarse a los tiempos marcados por Broncano, quien estaba de vacaciones hasta hace pocos

días. «No nos ha dado ninguna opción», afirman desde

#### "Se ha empezado a cambiar el discurso porque son conscientes del desastre que va a ser en cuanto a audiencias"

la cadena. «¿Qué sentido tiene estrenar el día 9 cuando tus principales competidores han estrenado una semana antes?», se preguntan. No es el único problema. El malestar también surge

porque «no hay posibilidad de maniobra empresarial por parte de RTVE ni de su Consejo», ya que el contrato impide cambiar el programa de franja si no funciona. limitando la capacidad de gestión de RTVE. «Es como si RTVE hubiese delegado durante un año la gestión del access prime time a una empresa externa, vinculada además a otros grupos de comunicación», concluyen. Todo ello hace que el estreno de esta noche no transite un camino de rosas: «No quieren que nadie de la casa decida nada. Lo controlan todo ellos. Esto no es la esencia de una televisión pública».

# ----- Expansión BUSINESS SCHOOL

# DALE UN GIRO SOSTENIBLE A TU CARRERA





# MÁSTER EN

# **ECONOMÍA CIRCULAR**

# Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Programas especializados para profesionales en nuevas competencias



www.expansion.com/businessschool

Semipresencial

Online

Para los que miden su frecuencia cardiaca en km/h



# MOTOR

Explora las últimas **novedades del mundo del automóvil,** reportajes, pruebas de coches y motos, entrevistas y las últimas tendencias.

Síguenos en

O X

TODOS LOS SÁBADOS CON EL #MUNDO



39

#### GENERALISTAS

#### Lal

8.00 La hora de La I. 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial. 14.10 Ahora o nunca

15.00 Telediario I.

15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Mod-

erna. 17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador. 20.30 Aqui la Tierra. 21.00 Telediario 2.

La revuelta. MasterChef Celebrity. 2.15 Comerse el mundo mbias

3.10 La noche en 24

8.10 El año salvaje en

Documenta2

11.55 Un país para leerlo.

12.25 Las rutas D'Ambrosio. 13.20 Mañanas de cine. «Les llamaban Calamidad». 14.50 Ramón y Cajal. Histo-

ria de una voluntad

15.45 Saber y ganar. 16.30 Grandes docu

18.05 Documenta2.

Operación Plaza Boia

Grantchester.

20.35 Diario de un nómada.

21.30 Cifras y letras. 22.00 Días de cine clásico. «La decisión de Sophie». 0.35 Abuela de verano.

La 2

Noticias 24 horas. Telediario matinal.

El escarabajo verde.

Aquí hay trabajo. La aventura del saber.

#### Antena 3

Espejo público. Cocina abierta con 8.55 13.20 Arguiñano. La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias I.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles.

Pasapalabra. Antena 3 Noticias 2. 21.00 21.30 Deportes.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. Invitada: Victoria Federica. concursante de la nueva edición de El desafío. 22.45 Hermanos. 2.15 The Game Show 2.15

3.00 La tienda de Galería del Coleccionista. 4.00 Ventaprime. 4.30 Minutos musicales.

7.00 Love Shopping TV

7.30 ¡Toma salami! 8.25 Callejeros viajeros.

Jerusalén» y «Jordania». 10.35 Viajeros Cuatro.

«Israel». 11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmard 15.10 El tiempo.

1.20

Neticias Cuatro. ElDesmarque Cuatro.

Incluye «Tierra Santa.

Cuatro

# 21.00 Informativos Telecinco. 21.35 EDesmarque Telecinco. 21.45 El tiempo. 21.50 Babylon Show. Invitados: Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid: Koke y Marcos Llorente, jugadores del Atlético de Madrid. Presentado por Carlos Latre. 22.50 Entrevias. 200 Gran Madrid Show.

La Sexta 6.30 7.00 Ventaprime

Telecinco

7.00 Informativos Telecinco. 8.55 La mirada critica. Pre-sentado por Ana Terradillos. 10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecinco.

15.25 ElDesmarque Telecinco.

por Ana Rosa Quintana. 20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco.

El tiempo. El diario de Jorge. TardeAR. Presentado

14.30 La Sexta noticias (8

15.10 Jugones. 15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. 21.00 La Sexta Clave. 21.20 La Sexta meteo.

15.10 El tiempo. 15.30 Todo es mentira. 18.00 Lo sabe, no lo sabe. 19.00 ¡Boom! 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 ElDesmarque Cuatro. 21.00 El tiempo. 21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio. 22.30 El taquillazo. «Hasta que la boda nos separe». España, 2020, IIO min. Direc-21.05 First Dates. 22.50 ¿Quién quie

io ¿Quién quiere casarse mi hijo? La vida de Marta Díaz. Ilegado para quedarme». tor: Dani de la Orden. 1.00 Cine. «3 bodas de más». España. 2013. 94 min. Director: Javier Ruiz Caldera.

#### VEO DMax

6.45 Ingeniería de lo

¿Cómo lo hacen? Aventura en pelotas. Un planeta extraño.

12.17 Alienígenas. 14.06 Expedición al pasado

15.57 La pesca del oro. Incluye «Minar así es morir de amor» y «Leyenda contra aspirante».

17.47 Pesca radical

17.47 Pesca radical.
20.34 Joyas sobre ruedas.
«Porsche 9II».
21.30 ¿Cómo lo hacen?
Emisión de dos episodios.
22.30 Megaestructuras Franquistas. Incluye «La Revolución Del Automóvil» y «Una potencia nuclear». 0.24 1939-1975. La España

8.00 La tienda de Galería

del Coleccionista. 11.00 Santa misa. Palabra

14.50 Cine. «Fort Saganne». Francia, 1984. Director: Alain

18.15 Cine. «La soga de la horca». EEUU. 1973. 103 min. Director: Andrew V.

20.30 Trece noticias 20:30. 21.05 Trece al dia. 21.55 El tiempo en Trece. 22.00 El cascabel.

El Partidazo de Cope,

McLagien.

de Franco en color

TRECE

#### Movistar Plus+

8.00 Elsheth FesTVal de Vitoria. Informe\*. La España de Clemente. 12.26 Mondo Duplantis.

Nacido para volar 13.59 Williams y Mansell:

15.30 Cine. «Gran Turismo». EEUU, Japón. 2023. 134 min. Director: Neill Blomkamp. 17.36 Enzo Ferrari. Todo al

rojo.
18.35 Rapa.
20.20 Altana Bonmati Conca.
22.00 Informe Plus+.
23.00 El consultorio de

cagadas de paloma». 23.43 Leo talks. «Miedo en

## el cuerpo». 0.11 Maria Antonieta. «La

TEN 6.45 Muieres ricas de Killer. Venganza: super 8 55

de vida.
1.40 Adoración eucarística.
12.00 Angelus.
12.05 Ecclesia al día.
13.40 Don Matteo. «Un sueño robado».
14.30 Trece noticias 14:30.
14.45 El tiempo en Trece.
14.51 Cina. «Fort Saganne». amigos asesinos. 10.50 Killer. Killer. Caso cerrado. 11.50 19.00 Ni que fuéramos la

happy hour. 20.00 Caso cerrado. 23.05 La casa de mis sue

ños. 0.05 Asesinato en vacaciones. Emisión de tres vacaciones. episodios. 2.40 Killer. Emisión de tres

odios. Venganza: millonarios 4.50

asesinos. 5.35 Caso cerrado. 6.00 Mujeres ricas de

7.00 Buenos días, Madrid. 11.20 I20 minutos. 14.00 Telenoticias. Deportes.

15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa «El laberinto rojo». EEUU. 1997. Director: John Avnet. 17.35 Cine de tarde. «Tercera identidad». Canadá, R.U., EEUU, Malta. 2004.

96 min. Director: Marek 19.20 Madrid directo

20.30 21.15 Telenoticias. Deportes. 21.30 El tiempo. 21.35 Juntos

22.50 Agui se hace «Chinchon». 23.45 Atrápame si puedes

Celebrity.

1.15 Nos vemos en el bar.

#### TV3

8.00 Els matins. 10.30 Tot es mou. 13.55 Telenoticies co-

14.30 Telenoticies migdia. 15.35 Cuines. «Batut de figues i xirivia». 15.50 Cuines. «Pa amb vi i

sucre especiat». 16.05 Com si fos ahir. 16.40 Doctor Martin.

«L'amor et farà lliure» 17.30 Cine. «L'home de la camisa taronja». R.U. 2017. 120 min. Director: Michael

19.25 Atrapa'm si pots.

20.25 Està passant. 21.00 Telenoticies vespre. 22.05 Catalunya aixeca el

teló. 23.35 Més 324.

Onze.

#### ETB 2 Canal Sur

#### 6.30

7.00 Boulevard. 9.55 Monk. «El señor Monk se encuentra con Dale la ballena» y «El señor Monk y el candidato».

11.20 Vascos por el mundo. 11.20 Vascos por el mundo «Lo Mejor De Cambridge». 11.30 En Jake. 13.50 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri. 15.35 Teleberri kirolak.

16.00 Eguraldia. 16.25 17.35 Esto no es normal. Quédate.

A bocados verano. Teleberri. Teleberri kirolak.

Eguraldia. 22.20 Rh+

23.00 La otra cara. «De feria

1.30 Esto no es normal. 2.25 Atrápame si puedes.

#### Solidarios

Tierra y mar. Buenos días. Despierta Andalucía. Hoy en día. 12.50 Hoy en dia, mesa de

14.15 Informativos locales. 14.30 Canal Sur noticias I. 15.25 La tarde. Aquí y ahora.

18.00 Andalucia directo. 19.45 Cómetelo.

19.49 Cometelo. 20.30 Canal Sur noticias 2. 21.00 Informativos locales. 21.45 Atrápame si puedes. 22.45 Cine. «Adiós». Es-paña. 2019. III min. Director:

Paco Cabezas.

Paco Cabezas.

0.35 Cine. «La gran ola».
España. 2017. 71 min. Director: Fernando Arroyo.

2.40 Hijos de Andalucia.
4.05 Canal Sur música.

#### PARA NO PERDERSE

#### 21.40 / La I

#### David Broncano aterriza en RTVE con 'La revuelta'

La espera por fin ha acabado. Tras meses de polémica generada por su millonario fichaje por RTVE, David Broncano desembarca esta noche en la televisión pública con La revuelta, programa con el que librará la batalla del prime time contra Pablo Motos y Carlos Latre.

El humorista, que



David Broncano.

presentó La resistencia en Movistar+ durante los últimos seis años, ha asegurado que este nuevo formato será «la misma mierda con otro nombre». Es cierto que la localización –el Teatro Príncipe de Madridsigue siendo la mismalas butacas, las mismas; e incluso los colabora dores siguen siendo los mismos

Sí: Ricardo Castella, Grison y Jorge Ponce también aterrizarán este lunes en La 1 en un primer episodio cuyo invitado aún se desconoce. ¿Será Mariano Rajoy? A Broncano le gustaría que así fuera.

#### 21.45 / Antena 3

'El hormiguero' recibe la visita de Victoria Federica

La semana de El hormiguero arranca por todo lo alto con la visita de una de las concursantes confirmadas para la próxima edición de El desafío: Victoria de Marichalar. La segunda hija de la Infanta Elena concederá a Pablo Motos su primera entrevista en televisión para hablar



de cómo ha sido su experiencia grabando el programa, donde conquistó a todos por su naturalidad, valentía v ternura

#### A PUNT

7.00 Les noticies del mati. 10.00 Bon dia, Comunitat 13.15 La via verda. 13.50 Entrada bous i cavalls de Segorbe. de Segorbe. **14.05** À Punt Noticies.

Migdia. 15.10 La cuina de Morera. 15.35 Atrapa'm si pots. 16.45 Tornar a casa. «Un dubte inquietant». 17.40 Escola d'infermeria.

«Nous temps». 18.40 En directe. 20.25 Grada 20:30. 21.00 A Punt Noticies, Nit.

21.50 A la saca. 22.40 Zoom. «Vicent Andrés Estellés». 23.45 Déu també parla valencià. 0.55 Homenatges.

#### Enfeinats.

IB3 TELEVISIÓN Téntol. Balears des de l'aire. 6.50 Extra 6 55 Pindoles Cuina amb

Santi 7.10 aura. Enfeinats. Tothom en forma, Hotel Voramar. 8.00 8.25 9.15

Postals. 10.05 Al dia. 11.58 Ara anam. 13.58 IB3 Noticies migdia.

15.15 El temps migdia.
15.30 Cuina amb Santi

15.55 Agafa'm si pots! Cinc dies. IB3 Noticies vespre. El temps vespre. 16.55 20.30 IB3 Notícies vespr 21.30 El temps vespre. 21.40 Jo en sé + que tu. 22.25 Gent de la mar.

IR3 Notícies veenre

#### ulte la programación

#### SUDOKU

| 3 | 9-09-2 |   | 7 | 9 | 8 |   | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|
|   | 1      | 6 | 5 | 8 | 4 |   |   |
| 5 |        |   | 2 | 4 |   |   |   |
|   |        |   | 4 |   | 9 |   |   |
| 1 |        | 5 |   |   | 2 | 4 |   |
| 2 |        | 9 |   | 1 |   | 8 | 6 |
|   | 8      | 4 |   |   | 3 | 9 |   |
| 4 |        |   |   | 2 |   | 6 |   |
|   |        |   | 1 | 3 | 5 |   | 4 |

| DIF | CIL 0 | 9-09 | 202 | 4 |   |   |   |          |                       |
|-----|-------|------|-----|---|---|---|---|----------|-----------------------|
|     |       |      | 4   | 8 |   |   | 2 | <u>@</u> | )                     |
|     |       |      | 3   |   |   | 1 |   |          | 1                     |
|     |       |      |     |   | 7 |   | 3 |          | 1                     |
| 5   | 9     |      | 6   |   |   | 2 | 7 |          | E S                   |
|     |       |      |     |   | 3 |   |   |          | sweb.c                |
|     | 4     |      | 5   | 2 |   |   |   |          | pempo                 |
|     | 5     |      |     |   |   |   |   | 6        | ww.pasatiemposweb.com |
| 8   |       |      |     | 6 |   | 9 | 5 |          | 1 >                   |
|     |       | 6    |     |   |   | 7 |   | 1        | 2024                  |
|     |       |      |     |   |   |   |   |          |                       |

#### CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se regita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

| 20 | SOLUCION FACIL 07-09-2024 |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 9  | 4                         | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5  | 8                         | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 |
| 3  | 2                         | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 |
| 2  | 5                         | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 |
| 1  | 6                         | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 |
| 8  | 7                         | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 7  | 1                         | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 6  | 9                         | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| 4  | 3                         | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 |

#### SOLUCIÓN DIFÍCIL 07-09-2024

| 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 |
| 2 | 9 | 7 |   |   | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 4 |   | 5 |   | 7 | 6 | 9 |
| 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 6 |
| 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 |



3793 4 080019 Teléfono de atención al cliente: 91

**EL**MUNDO



nprime: Bermont Impresión, vda. Portugal, 4 CTC Coslada, 8821 Coslada (Madrid). en. Legat. M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25, 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Nativid 2024, Televia les desembres. reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en partereproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo; ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la

de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos.



#### PATIO GLOBAL

QUÉ. La proporción de británicos que se consideran «orgullosos» de la historia de su país ha caído 22 puntos en una década: del 86% al 64%. QUIÉN. Gillian Prior, responsable de la encuesta British Social Attitudes, asegura que el resultado refleja «una nación redefiniéndose a sí misma». POR QUÉ. El líder nacionalista Nigel Farage advierte de que lo ocurrido es producto de «la usurpación marxista de la gente que odia al país».

### El insoportable declive del orgullo británico

El orgullo de los británicos por su propia historia ha caído en picado en la última década. El 86% de los habitantes de las islas británicas miraba con satisfacción al pasado en 2013 frente al 64% en el último sondeo anual de British Social Attitudes. La fulgurante bajada de 22 puntos en el termómetro del patriotismo ha provocado en

la última semana un fuego cruzado de opíniones enfrentadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en el país bajo la falaz fachada del Brexit?

Para unos, el sondeo es un reflejo de la creciente diversidad y de los cambios experimentados en la identidad británica, con el 19% de la población no blanca. Pa-



CARLOS FRESNEDA LONDRES

ra otros, estamos ante el efecto acumulativo de la ideología woke en las escuelas, universidades e instituciones, pose a los 14 años de sucesivos gobiernos conservadores.

Curiosamente, los británicos siguen teniendo el listón del orgullo muy alto cuando se trata de presumir de logros artísticos y literarios (79,3%)

y de los méritos deportivos (77%) de sus compatriotas. La caída es sin embargo aún más notoria en la valoración de la contribución de su país a la democraia (53%), la influencia política en el mundo (47%) o los logros económicos (44%).

«Estamos ante el retrato de un país que se está redefiniendo a sí mismo y el cambio puede estar influido por la creciente diversidad de la población», certifica Gillian Prior, subdirectora del NatCen, el instituto de investigación que pasa revista a las actitudes sociales de los británicos desde 1983.

«Hay dos maneras muy diferentes de entender la identidad británica», advier-

Una activista posa con un sombrero con la bandera del Reino Unido en Londres. ten los autores de la encuesta. «Una es una visión multicultural de la sociedad que acepta la diversidad cultural que han traído las olas migratorias desde la posguerra. La otra es la de un país or-

«La identidad

británica ha

el estudio

adquirido un

cariz inclusivo»,

según concluye

La derecha dura

culpa a las ideas

woke' a pesar

de los 14 años

de gobiernos

conservadores

gulloso que resistió a la invasión de los normandos y que atesora un legado cultural e histórico que conviene preservar».

«La decisión de abandonar la UE puede hacer creer que la segunda visión es la más arraigada», concluye el estudio.

«Sin embargo, lo que parece haber sucedido es que la identidad británica ha adquirido un cariz cívico e inclusivo».

El resultado de la encuesta ha sido denostado en la prensa conservadora como «deprimente» y «el producto del ascenso de círculos de izquierda que llevan años machacando nuestra propia historia hasta provocar este maldito naufragio» (Philip Johnston en The Daily Telegraph).

«Hemos asistido a una usurpación marxista de gente que odia este país», concluye el diputado y lider de Reform UK Nigel Farage, al hilo de la encuesta y en declaraciones al canal ultraconservador GB News. «De la escuela primaria a la universidad, el establishment educativo se ha regocijado despotricando contra el pasado del Reino Unido».

Alex Scholes, otro de los investigadores de la encuesta en la que participaron 5.600 británicos, reconoce que la caída libre del «orgullo histórico» puede estar relacionada con el debate abierto sobre la esclavitud y el papel del imperio británico en los últimos años.

Nadie lo diría: ocho años después del Brexit, los británicos tienen una visión «menos exclusiva» de lo que supone ser británico, han desarrollado una actitud mucho más crítica hacia su clase politica y son incluso «menos proclives a mostrar una sensación de superioridad si se les compara con el resto del mundo».



### Sectarismo y culto

Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que una moción de censura es tan imprescindible como imposible. Todo ocurre cuando, en vez de convocar elecciones, Pedro Sánchez presenta su candidatura a la Secretaria General del PSOE, lo que demuestra que se crece en el castigo y no teme la falsa revuelta de las baronías. José María Aznary Feijóo acusan al PSOE de estar convirtiéndose en una secta con tendencia al caudillismo, con la creación de un cordón sanitario para que la derecha no gobierne. No explican por qué después del triunfo arrollador de las municipales y autonómicas, el PSOE los acorrala. Les parece indoblegable aunque le ganen todas las elecciones. Quizá tienen que recapacitar si su política frente al sanchismo es la correcta.

Todos los partidos tienen tendencia al sectarismo. Pero Sánchez, según ha declarado Fejióo a **Joaquín Manso** y a **Juanma Lamet**, vive del «sectarismo salvaje». La secta es una forma de organización primitiva relacionada con la religión. Y los partidos conservan algunas de sus patologías, como la dogmatización de sus teorías. Suelen estar dirigidas por un lider carismático que, en el caso del PSOE, se basa en una fuerte voluntad de poder, aunque le pillen en todas las mentiras. Por el poder se mata. La mentira es una virtud si se la compara con el asesinato.

En el PSOE, hasta la disidencia es leal al partido, como se ha visto y oído en la supuesta rebelión de los barones. Sánchez los ha disuelto con una ráfagas de populismo diciendo que el PSOE es el garante del Estado de Bienestar frente a los regalos fiscales del PP. y que todo el ruido de las derechas es porque se ha reconstruido la convivencia en Cataluña. Rosa Díez, que fue del PSOE, ha escrito que los cabestros se reunieron en el corralito de Ferraz. Pero Sánchez se siente tan imprescindible que anunció que seguirá al frente del partido. Emiliano García-Page y Javier Lambán salvaron el honor de la disidencia y la mayoría se rindió ante el culto a la personalidad. Lo que quieren los del PSOE es mandar. El PSOE

Lo que quieren los del PSOE es mandar. El PSOE es un partido implacable, duro, de Gobierno y de oposición. Puede ser felipista, guerrista, zapaterista, monárquico o republicano, federal o confederal, del Ibex y contra los ricos. Todo al mismo tiempo. Ahora llevan el traje de Sánchez y les está ajustado; el ansia de poder tiene más fuerza que la ética, aunque les acusan del descoyuntamiento de la nación y de la desarticulación del Estado. Siguen al líder con fidelidad.



Cuando crees que lo has visto todo, te descubrimos tu nuevo rincón favorito

# **VIAJES**

Aquí encontrarás la mejor información para tus viajes, consejos, guías útiles y ¡muchas cosas más!

TODOS LOS DOMINGOS CON EL MUNDO





# España aprieta los dientes para ganar

**FÚTBOL.** La expulsión de Le Normand le obliga a sobreponerse y buscar un fútbol más directo para sumar a primera victoria

NATIONS LEAGUE (JORNADA 2)

1 SUIZA 4 ESPAÑA

STADE DE GENÈVE. 26.265 ESPECTADORES

Suiza: Kobet Wüthrich, Akanji, Rodriguez (Rieder, min. 61); Omeragic, Freuler, Zakaria (Sierro, min. 62), Aebischer (Monteiro, min. 76), Amdouni, Vargas y Embolo (Duah, min. 76)

España: Raya; Carvajal, Laporte, Le Normand, Grimaldo; Rodrigo (Zubimendi, min. 46), Fabián (Aleix García, min. 81), Pedri (Vivian, min. 27); Nico Williams (Pino, min. 59), Yamal (Ferran, min. 46) y Josetu.

Árbitro: Irfan Pelito (Bosnia)

Tarjetas amarillas: Vargas, Freuler, Wüthrich, Carvajal, Ferran.

Tarjetas rojas: Le Normand (min. 20).

Goles: 0-1: Joselu (min. 4), 0-2: Fabián (min. 13), 1-2: Amdouni (min. 40), 1-3: Fabián (min. 77), 1-4: Ferran (min. 80)

#### INMA LIDÓN GINEBRA

ENVIADA ESPECI

España vivía inmersa en el hábito de gobernar el juego, de ganar con una lucidez asombrosa que ensombreció Serbia y que puso a prueba Suiza. Pocos contratiempos habían lastrado las botas de la selección de Luis De la Fuente pero, cuando aparecieron, se volvió camaleónica... y ganadora. Lo hizo tímidamente en Alemanía y, sobre todo, ante una Suiza respondona a la que acabó sujetando con diez jugadores durante 70 minutos y goleando.

A España le tocó aprender a ser varios equipos en un mismo partido, un examen que acabó con sobresaliente. Necesitaron buscar un plan diferente al dibujado de inicio para sobrevivir durante demasiados minutos en un duelo que comenzó descosiendo Lamine Yamal en dos tijeretazos. Nil alluvia ni el enfermo césped frenaron el impetu del adolescente del Barça jaleado por todo el estadio, suizos incluidos, como si fuera una estrella del rock. No les defraudó, aunque sólo fuera durante 45 minutos.

La selección cortó la respiración de Suiza desde el arranque cuando Pedri le tiró una pared a Nico para, de tacón, dejársela a Joselu y que probara a Kobel. Esa la paró el meta del Dortmund, pero la siguiente la sacó de dentro de su portería. Lamine agitó su varita, quebró a los defensas y apuró para colarse pegado a la linea de fondo y regalarle el gol al y. Enseñaban con dientes los muchachos de De la Fuente y olían la sangre, pero Suiza no perdió su neutralidad. Encajó y respondió.

De forma inmediata, Aebischer lanzó una contra, se asoció con Embolo, que empezaba a carburar, para que apareciera Omeragic a batir a Raya. La revisión hizo que apareciera una mano al inicio de la juga da que invalidó el empate. No se inquietó Murat Yakin en el banquillo. como si supiera que la ocasión iba a llegar. Antes se vería con otro gol en contra. Primero probó Grimaldo con zurdazo desde la frontal pero fue otra vez Lamine Yamal quien lanzó a Nico. Quebró el navarro a su par pero se topó con el despeje de Kobel que rebañó Fabián para engodar el marcador. La visión de un partido cómodo fue un espejismo

Cuando parecía que España tomaba el gobierno del juego para inclinar el duelo, Le Normand agarró a Embolo cuando encaraba el área y tuvo que enfilar el vestuario. Era el minuto 20 y la superioridad numé rica inflamó a Suiza. Esa falta la estrelló Amdouni en el larguero y sirvió de aviso. España tenía que recomponerse y De la Fuente sacrificó a Pedri por Vivian. Había que cementar al equipo por encima de todo por los problemas que empezaba a crear Rubén Vargas. La confianza se guía estando en el miedo que Lamine Yamal creaba en los rivales. Con la pelota cosida al pie, dejaba sin respiración a la afición helvética y a Gregor Kobel también, porque su rechazo a otro zurdazo cruzado a punto estuvo de cazarlo Joselu.

Lejos de arrugarse, Suiza se creció a base de arreones de autoestima mientras que a España se le cerraron los espacios y se le esfumó la capacidad de dormir la pelota. Embolo se convirtió en un quebradero de cabeza, incluso con Vivian como sombra, y Vargas en un puñal. La selección se tenía que conformar con contras como la que Nico Williams



Fabián marca el segundo gol de España, el primero de su cuenta, ayer, en Ginebra, ante Suiza. JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EFE

Joselu y Fabián abrieron el marcador, pero Suiza se creció. Yamal fue el mayor peligro 45 minutos comandó junto a Lamine, aunque se entretuviera demasiado y apareciera Ricardo Rodríguez para evitarse otro problema con la joven estrella. Más que atacar se volvió imprescindible aguantar un resultado que, sin ser brillante, servía.

ser ormane, servia.

Empeñado en evitarlo estuvo Vargas, que en el minuto 40 forzó a Raya a conceder un córner del que nació su gol. Embolo peinó en el primer palo y apareció Amdouni para empujar a placer. España pedía el

descanso a gritos, aunque Lamine, en su último servicio, forzara a Akanji a exhibir su punta de velocidad.

Reseteó De la Fuente el equipo en el vestuario y echó mano del pulmón de Zubimendi para no agotar a Rodrigo y de las piernas de Ferran y Yeremy Pino ante el esfuerzo que ya pesaba sobre Nico y Lamine. España mutó su piel y se volvió muy práctica. Había que sujetar a Suiza, que se volcó en el área, y buscar transiciones rápidas que les penalizaran



el ímpetu. Así fue como Raya lanzó a Ferran para que le ganara el duelo al lateral helvético y sirviera a Fabián su segundo gol. Después fue el valenciano quien encontraría su premio, su vigésimoprimer gol como internacional. Fue Joselu quien le entregó la pelota para, en una carrera infinita, encarar a Kobel y cruzarle el balón donde era imposible que alcanzara. España, con otra piel, volvió a demostrar su capacidad de deslumbrar.

#### LIGA DE NACIONES RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Ayer: Suiza 1 España 4. Dinamarca 2 Serbia 0.

|           | J      | G | E | P | F | C | Pt. |
|-----------|--------|---|---|---|---|---|-----|
| Dinamarca | J<br>2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6   |
| España    | 2      | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4   |
| Serbia    | 2      | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1   |
| Suiza     | 2      | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0   |

Próximo partido: 12/10/2024: España-Dinamarca (20.45 h.). Serbia-Suiza (20.45 h.).

# Joselu levanta el dedo del 'nueve'

**FÚTBOL.** El delantero marcó el primero, asistió a Ferran en el cuarto y demostró la importancia de tener referencia arriba

#### LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN

España tardó 20 minutos en hacer dos disparos ante Serbia. Joselu se demoró cuatro ante Suiza y el segundo, además, fue el primer gol de la selección de Luis De la Fuente. A veces el fútbol es un deporte muy sencillo cuando se ponen jugadores en su lugar y se cuenta con extremos como Nico Williams y, sobre todo, Lamine Yamal.

El gallego ha sido el típico delantero tanque de toda la vida. Mucha presencia en el área, juego de espaldas y una auténtica amenaza en los balones aéreos. La diferencia en esta etapa final de su carrera es que, tras bregar en equipos de media tabla para abajo, la última temporada la disfrutó en conjuntos de élite. Esto se tradujo en más y mejores ocasiones que el delantero no ha desaprovechado tanto con el Real Madrid como con España.

En el primer partido de esta Nations League, torneo que estrenó el palmarés de De la Fuente en 2023, España realizó 43 centros. Pases que no encontraron rematador al marco serbio. El diagnóstico ante Suiza, con Morata y Oyarzábal ausentes por lesión, era poner a un jugador que aprovechara las llegadas de, ahora mismo, dos de los mejores extremos en el fútbol de selecciones.

Así, el 9 de España realizó la labor que se esperaba de él. Tocó casi todos los balones que sobrevolaron el área de Kobel, poniendo uno en la red, ayudó en la salida de balón que, con la expulsión de Le Normand, mediada la primera parte, resultó crucial especialmente en un campo que no se encontraba en las mejores condiciones y, además, fue el primer elemento de presión de la selección de De la Fuente.

Lógicamente, la primera de sus funciones es más sencilla si cuentas con Nico Williams y Lamine Yamal como asistentes de lujo. El centro del extremo azulgrana para el primer gol de España fue una maravilla que entró con el suspense de los goles fantasma que el videoarbitraje se encargó de confirmar.

El delantero terminó el choque con tres disparos a puerta, un gol, una asistencia, ocho duelos aéreos ganados y un córner forzado. Buenos números teniendo en cuenta que el juego de la selección fue con 10 durante 70 largos minutos en los que la lluvia y el videoarbitraje se aliaron con los españoles.

Tuvo trabajo el VAR en Ginebra, hubo de revisar el tanto español y anuló dos goles al conjunto helvético, uno por una mano en el inicio de una jugada que terminó en gol y



Raillo le enseña a Vinicius el escudo del Mallorca. GETTY IMAGES

La selección tardó 20 minutos en hacer dos remates a Serbia; Joselu los hizo en cuatro

Fabián anotó casi los mismos goles con España en nueve duelos que en 74 con el PSG

otro porque el balón en el centro de un córner salló por la línea de fondo antes de volver al terreno de juego. Más acción en 50 minutos de Ginebra que en los 95 de Belgrado.

La estrella silenciosa, como en Alemania, volvió a ser Fabián. En los últimos nueve partidos con España, el anadaluz ha hecho casilos mismos goles, cinco, que en 74 choques con su club, el PSG. En este partido se destapó con dos tantos. Especialmente importante el segundo, tercero de la selección, que ponía la tranquilidad en un choque que se había complicado con la expulsión del central truriurdin.

Era importante ganar en Ginebra para intentar aspirar a repetir éxito en este torneo ideado por la UEFA para intentar levantar el interés de los partidos amistosos. Dinamarca, principal rival en este grupo 4 de LaLiga A. ha conseguido la victoria en los dos primeros choques de este torneo.

Los españoles hacían una piña al final del choque con un especial abrazo entre Ferran y Joselu, goleador y asistente del último tanto del partido. Es importante jugar con un 9 en esta selección de transiciones rápidas y extremos habilidosos. La época del tiquitaca y del falso 9 ya pasó.

## **04** DXT



Primoz Roglic, en el centro, en el último podio de la Vuelta, con Ben O'Connor, que fue segundo, a su derecha, y Enric Mas, tercero, ayer en Madrid. ÓSCAR DEL POZO / AFP

# Todo el poder para Roglic

#### VUELTA. Ratifica su cuarto triunfo en la prueba e iguala a Heras / Küng vence en Madrid

#### VUELTA A ESPAÑA 2024 21ª. Telefónica-Gran Vía 24,6 kms. CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA 2. P. Roglic (ESL/RED BULL) a 31 s 3. M. Cattaneo (ITA/T-REX) a 42 4. M. Schmid (SUI/JAYCO) a 46 17. C. Rodriguez (ESP/INEOS) a 1.19 1. P. Roglic (ESL/RED BULL) 2. B. O'Connor (AUS/DECATHLON) a 2.36 s 3. E. Mas (ESP/MOVISTAR) a 3.13 4. R. Caranaz (ECU/EE EDUC. a 4 02 8. M. Landa (ESP/T-REX) a 8.48

#### CARLOS TORO

Aunque dio igual, Primoz Roglic no pudo redondear de modo inmejorable la conquista de su cuarta Vuelta. Se inclinó por 31 segundos ante el suizo Stefan Küng en la contrarreloj final de Madrid, rompeolas de todas las Españas, también la ciclista. Puso todo el interés, pero Küng, un consumado especialista, se impuso de principio a fin y, curiosamente, a pesar de sus capacidades, tantas veces demostradas, obtuvo su primer triunfo contra el crono en una gran ronda.

Por si no le nimbaba una aureola de leyenda en la reina de nuestras carreras, que realmente hace tiempo que sólo ante el Tour baja la cabeza, pero no dobla la rodilla, Roglic (Bora-Red Bull) la aumentó. Aquí ha ganado 15 etapas, tres de ellas en esta edición. Con sus cuatro triunfos totales iguala a Roberto Heras, aunque sin la carga de polémica del salmantino. Suma también de ese modo su victoria número 88, muchas de ellas de máximo rango.

A los 34 años (cumplirá 35 el 29 de octubre), ha ganado sin los alardes juveniles de Tadej Pogacar, su compatriota, pero con una solvencia absoluta. Desde la toma del poder por parte de Ben O'Connor en la sexta etapa, arrebatándoselo precisamente a él, Roglic emprendió una constante, sistemática tarea de demolición que desembocó en la victoria, como, por otra parte, era lógico.

O'Connor, gloria también a él, que el próximo año correrá en el Jayco Alula con galones reforzados, aguantó más de lo previsto y, finalmente, en la pugna por el podio, mantuvo el segundo lugar aumentando la ventaja que poseía sobre Enric Mas, que, por su lado, no sufrió ante Richard Carapaz, cuarto. Bailaron poco las plazas del Top-10. Pero Skjelmose, aparte de consolidar ante Lipowitz el jersey blanco de Mejor Joven, le arrebató el quinto lugar a Gaudu.

Mas ha fracasado en su intento de apuntarse la carrera. Él mismo, y eso le honra, ha hablado en esos desalentados términos. Muchos periodistas repudian la palabra fracaso y se apresuran a negarla cuando el deportista, como es obligado, pone todos los medios para que no le alcance. Pero esa palabra no hiere ni disminuye a nadie, simplemente constata la ausencia de éxito en la persecución de un obietivo.

El diccionario, en su primera acepción, define fracaso como: «Malogro, resultado adverso de una empresa o negocio». Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con el mallorquin.

Enric no es un ciclista del montón. Es de primera fila, pero a cuatro meses de cumplir los 30 años no ha dado el auténtico paso cualitativo. Le cuesta demasiado ganar. Ésta ha sido su séptima Vuelta y no ha abandonado nunca. Ha sido tres veces segundo y una tercero, amén de lograr un quinto y un sexto puestos, que tampoco son desdeñables. Ha disputado 147 etapas y sólo ha ganado una.

Sus puestos de privilegio los ha obtenido llegando cerca de los vencedores, pero no siéndolo él. Movistar lleva demasiado tiempo necesitando una estrella, a ser posible nacional. Tiene mala suerte o lleva una mala política. Incluso ahora mismo las jóvenes promesas españolas están en los equipos de desarrollo extranjeros. ¿Es una cuestión de dine-

Kung. «Quería rematarlo. Ha sido duro, pero todo ha ido bien y estoy contento. Todos sabemos que Kung es fuerte en este tipo de contrarrelojes llanas. Aun así, intenté motivarme para ir a por todas, porque si no es aún más dificil. Así que he apretado, pero ha estado increible». ro? La etapa discurría entre la nueva y la vieja sede de Telefónica. El triunfo de Mas habría tenido una repercusión cargada de simbolismo no sólo para la empresa, sino para el ciclismo español, que sólo tiene al Movistar en la primera división mundial. El equipo ni siquiera ha ganado una etapa. Como otros 11. La victoria de Küng evitó que el Groupama fuera uno más en esa relación.

En cuanto a Landa (Soudal-T-Rex), octavo, segundo español, 35 años en diciembre, y tampoco precisamente un ciclista menor, ha corrido su octava Vuelta, con un mejor balance de un quinto puesto en 2023 y una etapa en 2015.

El landismo, por ese y otros motivos, siempre ha sido más el ruido que las nueces. Es un sentimiento simpático en su mezcla de teología y fiesta. Un acto de fe casi religioso y una expresión de guasa casi gaditana. Beneficiosos de algún modo para el ciclismo, al que no le vienen mal personajes con carisma y gancho, pero desesperantes en su tozuda permanencia.

Los nombres españoles, en el fondo, han sido los de Pablo Castrillo y
Marc Soler. El primero, aunque ha
acabado a tres horas de Roglic, ganó dos etapas de fuste. El segundo,
a más de dos horas del esloveno, se
apuntó una y peleó por unas cuantas más y por el reinado de la Montaña. Nadie ha sumado más kilómetros escapado, ni ha estado más minutos en pantalla, ni ha derrochado
y desperdiciado más esfuerzos. Su
rendimiento publicitario ha sido mayor que el deportivo. Eso también
cuenta en el deporte profesional.

La Vuelta 2024 ha muerto. La de 2025 ya está empezando a nacer.

#### «Estaría bien ganar la quinta»

«Estaría bien», respondió Roglic al ser preguntado sobre un nuevo triunfo en la Vuelta que le dejaría como el único pentacampeón de la carrera. «Nunca es suficiente», agregó, aunque, en un ejercicio de realismo, afirmó que «cuatro ya es una locura». Roglic quería rematar su victoria en la general imponiéndose también en la última etapa, la crono de ayer, pero reconoció la gran labor del vencedor, el suizo Stefan



co tiene mucho sentido, en mi opinión. Durante todo el reto, no sabía si podría llegar hasta la próxima cima. P. Se planteó el desafío para estudiar los límites de tu cuerpo ¿Dónde está el suvo?

R. Creo que es muy interesante poder estudiar la fisiología sobre cuáles son los límites del cuerpo humano y la mente. Intentamos ver a nivel fisiológico o cognitivo qué es lo que sucede durante un esfuerzo de este tipo. Ahora queda ver los resultados,

«Intentamos ver qué sucede en el cuerpo humano durante un reto de este tipo»

«Hablar de récord no tiene sentido; las condiciones y la filosofía de cada uno son distintas»

ULTRAMARATONIANO. El catalán ha superado todos los récords tras enlazar las 82 cimas de más de 4000 metros en los Alpes en sólo 19 días y sin ningún vehículo motorizado. Además, donará todos los datos a la ciencia

# «Al salir, lo más probable era que no terminara»

#### DANIEL G.-FONTECHA

La vida de Kilian Jornet (Sabadell, 36 años) ha estado siempre ligada al de porte y a la montaña, el lugar donde «disfruta». Acostumbrado a retos imposibles, como el del año pasado en los Pirineos, en el mes agosto decidió dar un paso más para intentar conseguir el desafío más difícil de su carrera en Los Alpes. Días después de batir todos los registros atiende a EL MUNDO mientras disfruta de un merecido descanso

#### Pregunta, ¿Le ha dado tiempo a asimilar lo que ha conseguido?

Respuesta. Al final sí, sin duda. Para lograrlo es por lo que entrenamos y nos preparamos, para que estos retos sean posibles. Creo que va a tomar tiempo asimilarlo, también la parte más emocional, porque son muchos días muy concentrado, con un ritmo de vida muy especial donde la alerta es muy alta. Por ahora estoy disfrutando de volver a casa unos días tranquilo, aunque tampoco pue des relajarte mucho porque tengo dos niñas pequeñas y tienes que estar en la rutina diaria.

P.¿Cuándo decide empezar a plantearse este tipo de retos?

R. Éste en los Alpes lo empecé a pensar el año pasado, cuando conseguí un reto similar en los Pirineos encadenando tresmiles y donde realmente sufrí, pero lo disfruté mucho. El hecho de estar varios días haciendo actividades un poco técnicas y encade nadas durante muchas horas hizo que me surgiera un poco la idea. Cuando viví en los Alpes ya hacía travesías de 40 o 50 horas encadenando cimas y después de estar en los Pirineos esa idea que tuve de enlazar dos o tres picos derivó en encadenar los todos juntos

P. ¿Oué sintió cuando llegó a la última cima en Ecrins, Francia?

R. La verdad es que tampoco es como una carrera, donde hay una sensación de adrenalina. Es una satisfacción profunda porque han sido muchos días. Después de la etapa del MontBlanc, que era la parte con más riesgo, pude respirar un poco y pensar: "Ahora quedan tres cimas que fisicamente son largas, pero donde mentalmente vov a estar más tran-

quilo porque es más dificil que me quede aquí". Fue una sensación de placer al saber que va se terminaba y que al día siguiente no tendría que estar 20 horas por el monte. Recordar todos los momentos vividos y dejar atrás los momentos duros que había pasado.

«Cuando viví en los Alpes ya hacía travesías de 40 o 50 horas enlazando picos»,

«Si tengo que pasar un día o dos en la ciudad, me encuentro mal; no es mi lugar»

P. Lleva toda su vida ligado al deporte ¿Cómo encuentra la motivación? R. Es lo que disfruto, donde me encuentro a gusto. Si tengo que pasar un día o dos en la ciudad, ya me en cuentro mal, no sé dónde estoy...no es mi lugar. Donde me siento bien es en la naturaleza. Lo que me hace disfrutar es entrenar e ir al monte. Si te tienes que forzar para conseguir mo tivarte en algo es que realmente no te aporta. Es muy fácil motivarme para ir al monte porque es lo que quie ro hacer cada mañana, lo que es dificil es hacerlo para ir a la ciudad. Ahí si que necesito encontrar razo nes muy muy buenas para encontrarle sentido.

P.¿Alguna vez pensó que no lo iba a

R. Sí, desde el minuto uno. Cuando salí sabía que lo más probable era que no terminara. Por la amplitud del re to, porque me podían pasar muchas cosas físicamente, por las condiciones... Creo que lo interesante es hacer retos que sabes que van a ser difíciles de conseguir. Si vas a hacer algo que sabes que vas a terminar, tampoporque se recogen muchos datos durante las etapas pero hay que analizarlos para sacar conclusione P. ¿Tenía en la cabeza el récord de los 60 días durante el desafío?

R. No, porque que hablar de récord para mí no tiene ningún tipo de sentido. Las condiciones cambian y la filosofía de cada uno es un poco distinta. Por ejemplo, el primero que lo pensó fue Pierre Beghin y quería hacerlo en 82 días, pero él fue el pionero, el que lo pensó y buscó el recorrido. Cuando lo hizo Nicolinni, que es muy buen amigo, sí que tenían la filosofía de ir de macizo en macizo, subiendo y bajando todas las cimas. En cambio, Ueli Steck iba más con el parapente y encadenando. Para mí consistía en llegar al macizo y enlazar todas las cimas de cada macizo. Es decir, la estética en este tipo de retos es para mí mucho más importante que el tiempo y cada uno de los que hemos hecho este tipo de provectos, hemos buscado una estética distinta. Ni en el planteamiento ni durante la ejecución, en ningún momento se me pasó por la cabeza.

P. Ahora está descansando, pero ¿tiene más planes en mente?

R. Ideas siempre hay muchas y cuando haces un reto así, lo bueno es que te das cuenta de que algunas cosas son posibles que antes no pensabas. Pero no, no hay nada en concreto. Ahora toca descansar y empezar a mirar qué es lo próximo, porque ideas hay mil, pero hay que buscar la logística. He estado años en el Himalaya, donde puedes vivir muchas aventuras, pero haciendo retos en los Pirineos o en los Alpes puedes encontrar cosas igual de interesantes. A veces no hay que pensar en ir muy lejos para encontrar aventuras atractivas

#### IMPULSANDO LA IGUALDAD / PATROCINADO POR





La española Elena Congost evita la caída de su guía, ayer, durante la prueba del maratón paralímpico. JAVIER ET XEZARRETA/ EFE

# Decisión 'surrealista' en maratón

JUEGOS PARALÍMPICOS. Elena Congost pierde la medalla por sujetar a su guía

#### DANIEL G.-FONTECHA

Faltaban apenas dos metros para cruzar la línea de meta en la final de maratón con discapacidad visual. Elena Congost, de 36 años, había conseguido alejarse más de tres minutos de su inmediata perseguidora, la japonesa Misato Michishita. Era tercera e iba a volver a pisar el podio, ocho años después de su última medalla en los Juegos de Río. Pero todo cambiaría en un abrir y cerrar de ojos.

Su guía. Mia Carol Bruguera, que la había acompañado durante los 42,195 kilómetros de recorrido, se tropezó fruto de calambres en la pierna, y Congost soltó durante un segundo la cuerda que les une para evitar que se cayera al suelo. Resulta casimperceptible a la simple vista, pero fue lo suficiente para que, según el artículo 79,5 del reglamento, los jueces informaran de su descalificación nada más terminar la carrera.

«Estoy destrozada porque tenía la medalla», apuntó la atleta nada más conocer una decisión que considera «injusta» y «surrealista». De hecho, en un primer momento, el Comité Paralímpico Español pensó que la eliminación de la deportista se debió a que su guía podría haber cruzado antes que ella la línea de meta, pero ella misma confirmó después el motivo. «Sólo dicen que he soltado la cuerda un segundo y como lo he hecho, pues ya está, no hay vuelta atrás. No entiendo que nadie

«Sólo dicen que he soltado la cuerda y como lo he hecho, pues ya está, no hay vuelta atrás» pueda razonar ni entender la situación, que no es por hacer trampa ni para arrastrar a un atleta como se ha dado en la pista», declaró.

Además, también aclaró que la acción fue fruto de un «acto reflejo de cualquier humano» y que no supone «ningún tipo de beneficio» para ella ya que, pese a ello, nunca llegó a pararse en seco.

Congost había luchado mucho para llegar hasta ahí. Después de aquella última maratón en Brasil, la catalana decidió dejar a un lado su carrera deportiva para poder ser madre de cuatro hijos. Una pausa que terminó a principios de este año, cuando decidió regresar a unos Juegos Paralimpicos por quinta vez con el sueño de conseguir una medalla.

A última hora de la tarde, el Comité ParalímpicoEspañol (CPE) anunció en un comunicado que, debido a la «magnifica actuación» de la maratoniana, se iba a plantear «la concesión de una beca en la próxima reunión del panel de decisión», una opción que había perdido debido a su eliminación.

Con esta agridulce noticia, España cerró ayer la última jornada de los Juegos. El pebetero con la llama olimpica de París se apagó hasta el año 2028. Momento en el que Los Ángeles recogerá el testigo. Han sido 11 días intensos de competición en los que 2,8 millones de espectadores han visto a sus héroes realizar ese último esfuerzo que les permitía ganar esa ansiada medalla.

Entotal, acudieron a la capital francesa 4,400 atletas, procedentes de 182 países diferentes, 278 guías y 3,000 periodistas acreditados que han contado las increíbles historias que se esconden detrás de los deportistas

La delegación española se marcha de París con 40 medallas bajo el brazo, cuatro más que las que logró en Tokio, lo que la posiciona en la posición número 16 en el medallero, con siete oros, 11 platas y 22 bronces. Estas preseas han sido logradas por hasta nueve deportes diferentes, liderando la natación este ránking con 15, seguida del atletismo, el ciclismo y el triatlón. En este sentido, hay que destacar la hazaña de Teresa Perales, que con su medalla de bronce igualó el número de Michael Phelps y podría superarle si decide competir en 2028, y el oro de Susana Rodríguez, repitiendo la hazaña lograda en Tokio, sólo meses después de haber sufrido una aparatosa caída.

Además, nuestro país también ha

mejorado respecto al número de federaciones que han aportado medallas al casillero, llegando a las ocho, número que supone uno más respecto a la edición anterior.

En este sentido, Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, quiso también hacer balance de estos logros declarando que «está orgulloso» del paso de

España por París. Puso un «notable alto» a los deportistas por su participación y agregó que «más allá de las medallas, queremos que la sociedad reflexione respecto a las personas con discapacidad».



#### JAVIER SÁNCHEZ

Quedan escalones en su ascenso al olimpo, quizá otro juego sobre hierba y sobre tierra batida, quizá un punto más de creatividad, pero Jannik Sinner ha confirmado este año que puede elevarse hasta donde quiera. Después de vencer en el último Open de Australia, el italiano se impuso ayer en la final del US Open al local Taylor Fritz por 6-3, 6-4 y 7-5 para engrandecer su figura.

A los 23 años, ya luce dos Grand Slam en sus vitrinas y, sobre todo, domina sobre cemento como 
ningún otro tenista. Con su tenis 
directo y su velocidad en la defensa, tumbarle sobre una superficie dura es una quimera y de ahí 
la estabilidad de su reinado en el 
ranking ATP. Hoy aumentará su 
cuenta hasta los 11.180 puntos y 
ampliará su ventaja sobre el segundo clasificado, Alexander Zverev, y el tercero, Carlos Alcaraz, 
más allá de los 4.000 puntos

Ayer, ante Fritz, su dominio fue abrumador. Salvado por la Federación Internacional (ITF) de una posible sanción por dopaje, Sinner había disfrutado durante todo el torneo con comodidad y la final no fue distinta. Le ayudó la experiencia, ante un rival en su primera final de Grand Slam, pero sobre todo le ayudó su tenis.

Con sus piernas pudo llevar a Fritz a intercambios largos, responder a su potencia con el saque y con la derecha, y con sus golpes le mareó. Consciente que el estadounidense sufre en los movimientos, desde el principio le sacudió con sus cambios de ritmo. Llegaba Fritz después de haber cedido sólo nueve breaks en todo el Grand Slamy en el primer set se dejó tres. De ahí, hasta el final. En el segundo parcial, Sinner desplegó un juego perfecto -sólo un error no for-



Sinner, con el trofeo del US Open, ayer. GETTY/AFP

zado-y en el tercero Fritz no aprovechó su única y última oportunidad. Le rompió el servicio al italiano y levantó la Arthur Ashe, pero luego le faltó temple para llevar la final más allá.



Marc Márquez, exultante, ayer, en el podio de Misano. GABRIEL BOUYS / AFP

# Marc Márquez repite en la euforia

#### MOTOCICLISMO. Aprovecha la precipitación de Jorge Martín al cambiar de moto para hacerse con el triunfo en Misano

| L M, Márquez (ESP/Ducati)     | 4lm 52,08s |
|-------------------------------|------------|
| 2. F. Bagnaia (ITA/Ducati)    | a 3,102    |
| 3. E. Bastianini (ITA/Ducati) | a 5,478    |
| 4. B. Binder (SUD/KTM)        | a 14,185   |
| 5. M. Bezzecchi (ITA/Ducati)  | a 16,725   |
| EL MUNDIAL                    | PUNTOS     |
| 1. J. Martín (ESP/Ducati)     | 312        |
| 2. F. Bargnaia (ITA/Ducati)   | 305        |
| 3. M. Márquez (ESP/Ducati)    | 259        |
| 4. E. Bastianini (lTA/Ducati) | 173        |
| 5. B. Binder (SUD/KTM)        | 160        |

#### AMADEU GARCÍA

Marc Márquez no tuvo que esperar de nuevo más de mil días para volver a subir al primer escalón del podio en MotoGP. Con el triunfo conseguido en Aragón, en una carrera anterior aún tremendamente fresco en su memoria, el de Cervera dio otro golpe de efecto con una nueva victoria en Misano, uno de sus circuitos preferidos, en el que acumula ya ocho triunfos, cuatro de ellos en la máxima categoría del motociclismo. Por mucho que partiera desde la novena plaza de la parrilla, algo que, según comentó él mismo, parecía haber arruinado su fin de semana, la reacción del aún líder, Jorge Martin, y otros pilotos, que en cuanto ca-yeron las primeras gotas optaron por aprovechar la opción de cambiar de moto, acabó por propiciar su nuevo golpe de efecto ante un Pecco Bagnaia que, a la postre, se conformó con la segunda plaza para recortar las distancias con el liderato del campeonato a siete puntos

Bagnaia firmó una buena salida y lideró la prueba hasta la octava vuelta, con Martín pisándole en todo momento los talones. Pero, al final de la séptima vuelta, llegó el golpe de efecto. El de San Sebastián de los Reyes, al ver que las gotas que caían sobre la pista parecían aumentar su intensidad, optó por cambiar de moto. Una reacción en la que le siguieron Pedro Acosta, que se había ido al suelo en la cuarta vuelta, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Raúl Fernández y Álex Rins. La amenaza de que arreciara aún más la lluvia no llegó a cumplirse. Todos tuvieron que cambiar de nuevo su montura. Y eso, al final, los condenaría a todos a caer hasta la cola de la carrera, con Martín arreglándoselas para salvar un punto con el decimoquinto puesto por mucho que en el segundo cambio se encontrará con algunos problemas técnicos.

En la cabeza de la carrera, Marc, mientras, fue implacable. Rodó a un ritmo muy alto, sin cometer ni un solo error. Y Bagnaia, quien confesaría no estar aún al 100% tras la caída que sufrió en Aragón, prefirió ser pru-dente. Así lo confesaría él mismo al término de la prueba. «Sin duda, todo ha ido mucho mejor que el sábado. Entonces, no supe aprovechar la opción de lograr la victoria. Esta vez, era imposible aspirar a ser más que segundo, Marc estaba en una gran forma. Cuando esté más recuperado, puede ser, pero Marc, en estas condiciones, siempre se muestra muy fuerte. Al final, he conseguido sumar 20 puntos, v eso está muy bien», aseguró el doble campeón del mundo de MotoGP.

«Para mí, lo más importante era la velocidad tras la lluvia. Eso me dio la posibilidad de liderar la carrera e intenté encontrar el mismo ritmo que tuve en los entrenamientos. En cuanto al resto, las emociones estuvieron en lo más alto al cruzar la meta. Alguien, Pausto Gresini, desde el cielo, ha dicho 'venga, un par de gotas, para que se rompa la carrera'. Por supuesto, está victoria va dedicada a toda la familia Gresini», explicó por su parte un Marc Márquez que quiso acordarse del fundador de su ac tual equipo, fallecido en 2021 y en cuya memoria sus motos repitieron la misma decoración especial que va lucieron en Silverstone.

En cuanto al resto de pilotos españoles en carrera, Álex Márquez fue quinto; Pol Espargaró, que compitió con una wild card, décimo: Maverick Viñales, decimosexto; Pedro Acosta, decimoséptimo; Raúl Fernández, decimoctavo, y Álex Rins, decimonove no, mientras que Augusto Fernández, con una caída, y Aleix Espargaró no lograron terminar la carrera.



Hay tantos jugadores del Madrid, siete, nominados para el Balón de Oro que, si se ampliase la lista de metales, podrían ganar el de Oro, el de Plata, el de Bronce, el de Aluminio, el de Cobre, el de Cromo y el de Níquel. El Santiago Bernabéu, por su parte, aspira a obtener el Micrófono de Diamante, galardón virtual concedido oficiosamente a los estadios que albergan un mayor y más importante número de conciertos.

Ya no se sabe muy bien si el coliseo blanco es un recinto futbolístico en el que de vez en cuando se celebra un concierto, o un ámbito musical en el que de tiempo en tiempo se disputa un partido. El Real Madrid Club de Fútbol es asimismo el Real Madrid Entertainment. En su descargo hay que decir que ya quisieran los demás clubes hacer lo propio. Pero no pueden. Al menos en la misma medida. También en el show business, el Madrid es el Madrid.

Este fin de semana, aprovechando el parón liguero, que no el de selecciones, porque son precisamente ellas las que no paran, se han reanudado los conciertos en el Bernabéu con dos actuaciones de Romeo Santos y su grupo Aventura. Nacido en el Bronx neoyorquino, de padre dominicano y madre portorriqueña, Santos está considerado «El Rey de la Bachata», título de realeza que a los viejos rockeros-poperos de estos pagos no nos impresiona, más bien, en lenguaie cervantino, se nos da una higa, pero que la afición caribeña de por allá y de por acá acata con fervor monárquico.

Los conciertos de Taylor Swift y Karol G trajeron cola en el tema de la contaminación-agresión acústica. Eso por no hablar de la polución humana que, en forma de vendedores ambulantes y fans bullangueros que estiran la fiesta, con su estela de papeles, orines suciedad varia y demás delicias urbanas, completó el cuadro. En vista de las protestas de los residentes e la muy poblada zona, el Club y el Ayuntamiento acordaron bajar los decibelios hasta los límites

permitidos, admitiendo así que no lo estaban antes. Y no prolongarlos más allá de las 11 de la noche.

Eso es como si el vecino de al lado, de arriba o de abajo tuviera nuestras bendiciones para deleitarnos con los límites sonoros que la legislación vigente estime adecuados, según su criterio, no el nuestro. Y con ese tope de las 23 horas, aunque nosotros nos acostemos a las 22 y nos guste el silencio a cualquier hora



permitiría o disminuiría el volumen hasta una med ción impensable en los conciertos actuales, en los que los tímpanos son maltratados con ferocidad para solaz de la parroquia, más partidaria del trueno que del susurro. Romeo, secundado ruidosamente por su selecto público, se quejó de que las autoridades le habían obligado a bajar el pistón sonoro. Pese a tal recorte, no creemos que al vecindario, en el que abundarán los madridistas, pero no a cualquier precio y a toda costa, le satisfaga este acuerdo que indigna a Romeo y sus incondicionales

Pero tendrá que fastidiarse. Este no es un asunto artístico, sino político, de peso, de influencia. Y en política, como en el fútbol y el show business, el Madrid es el Madrid.



## **08** DXT



El corredor francés Vincent Bouillard, al llegar a la meta del UTMB en Chamoniz, el pasado domingo 1 de septiembre . UTMB

#### **OTRA HISTORIA**

# La rebelión del ingeniero

TRAIL. Bouillard, trabajador de Hoka, gana por sorpresa la UTMB, la carrera de montaña más importante, a los atletas de la marca

#### JAVIER SÁNCHEZ

Unos días atrás, Jim Walmsley, estrella de las carreras por montaña, algo así como el Kilian Jornet estadouni dense, disputaba en los Alpes la UTMB, la prueba más importante del mundo, miraba a un lado y alucinaba: «¿Qué haces tú por aquí?». A mitad del recorrido alrededor del Montblanc, completados unos 80 de los 176 kilóme tros totales, se encontraba en el grupo de cabeza junto a al francés Vincent Bouillard, con el que Walmsley llevaba años trabajando.

Para el diseño de las mejores zapatillas de Hoka, el corredor yankee, imagen de la marca, había dado su opinión sobre varios modelos a los ingenieros de la marca y entre ellos estaba Bouillard. Pero en plena carrera, éste no quería ayudar a Walmsley con el calzado, estudiar sus pisadas para próximos prototipos, tampoco animarle: Bouillard quería ganarle. Y lo hizo. Pese a su empleo a jornada completa como diseñador de zapatillas en Hoka, el francés triunfó en la meca del trail para sorpresa de todos, especialmente de los atletas profesionales patrocinados por la empresa.

«Quizá para ellos era raro, sí, pero yo no pensaba mucho en ello. En una carrera de ultradistancia, que dura unas 20 horas, te debes centrar mucho en ti mismo y en la gestión de tu propio esfuerzo. En los primeros kilómetros recuerdo que estaba feliz como un niño, disfrutando de poder correr con los mejores y hablando con ellos. Muchos de los corredores de Hoka, como Jim, son amigos mios v vo pensaba: Wow, sov capaz de correr junto a ellos. Pero a medida que fue pasando la prueba me concentré mucho en mantener el ritmo y en hacer las cosas bien», explica Bouillard a EL MUNDO.

Con su triunfo cogió el relevo de dos leyendas francesas como François D'Haene y Xavier Thevenard y se quedó a unos minutos del récord de la prueba del propio Walmsley. Sólo le periudicó un control de material algo accidentado en uno de los últimos avituallamientos y una pequeña caida al final del descenso de La Flégère, a la entrada de Chamonix. «Me hice un poco de daño, pero ya me quedaba muy poco. En ese momento lo más importante era disfrutar de la entrada a meta», comenta el corredor y diseñador de zapatillas o diseñador de zapatillas y corredor. Más o menos una cosa llevó a la otra.

De Annecy, mediofondista desde la infancia, mientras estudiaba Ingeniería en la Universidad de Lvon llegó a competir en los 800 metros de algunos meetings franceses, pero cuando se graduó dejó de soñar en un futuro como profesional. Con el tartán olvidado, había conseguido un trabajo investigando sobre polímeros. Pero para mantenerse en forma empezó a correr por la montaña, consiguió una beca para trabajar en Hoka, una cosa llevó a la otra v encontró su sitio, su equilibrio, su vida

En su trabajo estudia nuevos materiales para la marca, siempre en contacto con los corredores profesionales, y en su tiempo libre prueba por los caminos los prototipos que diseña. Entre 2017 y 2022, sumó algunas victorias en carreras pequeñas y poco conocidas en Francia, y el año pasado empezó a sonar el mundillo al ganar la Kodiak Ultra, una prueba modesta de 100 millas en Estados Unidos. Pero nadie esperaba que fuera a ganar la UTMB, una especie de Mundial de la especialidad. La retirada de muchos de los favoritos, entre ellos el mismo Walmsley o el español Pau Capell, y la maestría de Bouillard llevaron a la campanada.

«Muchos se sorprenden porque he ganado pese a tener un trabajo a jornada completa, pero sólo ha sido una carrera. Tengo mucho respeto por los corredores profesionales, porque tienen que rendir mucho más, durante muchos años. Yo disfruto mucho de correr por la montaña y supongo que ese es el secreto. Saco tiempo para entrenar de dónde puedo, por la mañana, por la tarde y por la noche y, de momento, no tengo hijos, así que no tengo muchas obligaciones familiares», resume Bouillard que ahora no quiere cambiar de vida

Las marcas deportivas ansían fichar a nuevos talentos y Hoka lo tiene fácil, puede ofrecerle un contrato de corredor sin salir de la empresa, pero el francés quiere seguir trabajando como diseñador de zapatillas. «Hablaré con la marca y es posible que redefinamos mi posición, pero yo disfruto de mi trabajo, no quiero dejarlo», finaliza.

#### AGENDA

#### 9 - 15 SEPTIEMBRE



FOTBOL. Liga de las Naciones. 2ª jornada: Turquía-Islandia, Francia-Bélgica, Eslovenia-Kazalistán, Rumania-Lituania, Israel-Ita-Noruega-Austria Montenegro-País de Gales (Todos, a las 20.45 h.)

#### MARTES 10



FÛTBOL,Liga de las Naciones: Lituania-Islas Feroe e República de Irlanda-Grecia (18.00 h.). Albania-Georgia, Inglaterra-Finlan-República Checa-Ucrania y Andorra-Malta (20.45 h.).

#### MIÉRCOLES II



TENIS. Copa Davis. Fase de grupos: República Checa-España (16.00 h.).

#### JUEVES 12



TENIS. Copa Davis. Fase de grupos: Australia-República Checa (16.00 h.).

FÜTBOL. Primera División. 5ª iornada: Betis-Leganés (21.00 h., Movistar).

TENIS. Copa Davis. Fase de Francia-España (16.00 h.).

ATLETISMO. Diamond League. Memorial Van Damme. (Movistar)

#### SÁBADO 14



TENIS. Copa Davis. Fase de grupos: Francia-República Checa (16.00 h.).

FÚTBOL. Primera División. 5ª jornada: Mallorca-Villarreal (I4.00 h.), Espanyol-Alavés (16.15 h.), Sevilla-Getafe (18.30 h.) y Real Sociedad-Real Madrid (21.00 h.). Todos en Movistar.

#### DOMINGO 15

FÜTBOL. Primera División. 5ª jornada: Celta-Valladolid (I4.00 h.), Girona-Barcelona (16.15 h.), Las Palmas-Athletic (IB.30 h.) v At. Madrid-Valencia (21.00 h.). Movistar.

FÓRMULA I. Gran Premio de Azerbayán, 17ª prueba del Campeonato del Mundo (13.00 h., DAZN).

TENIS. Copa Davis: Australia-España (II.00 h.).



FOTROL Primera Divisón 5ª jornada: Rayo Valllecano-Osasuna (21.00 h.) Movistar y Gol Play.



Un joven pandillero realiza el gesto de la banda DDP. E.M.

#### SUCESOS ANÁLISIS

#### Un verano de violencia: 11 reyertas y dos tiroteos en tres meses

La situación preocupa a los sindicatos policías

#### ANTONIO BLANCO / LUIS F. DURÁN MADRID

El verano ha dejado un repunte de la violencia callejera entre pandi-lleros en la capital. Desde principios de junio se han contabilizado en la capital in reyertas y dos tiroteos entre miembros de bandas atainas rivales con un saldo de 14 heridos graves y ocho leves, según los datos de los servicios de emergencia de la capital. Arganzuela, Usera, San Blas, Vallecas y Villaverde han sido los escenarios de estas disputas sangrientas en la que los implicados siguen siendo cada vez más jóvenes. En el tiroteo de la pizzería, el 5 de julio, el autor fue un menor de la banda de los DDP que disparó a los Trinitarios.

La situación preocupa entre los policías y los sindicatos SUP, Jupol y ASP (Alternativa Sindical de Policía) han pedido a Interior más medios para combatir esta violencia juvenil. «Nos estamos acostumbrando a las puñaladas y reyertas y los políticos no quieren contemplar el pro-

#### El Ayuntamiento lamenta el fracaso de las medidas de la Delegación

#### Los profesionales piden más medios en la lucha contra los pandilleros

blema. Hay niños implicados con machetesy, por ejemplo, habría que castigar con pena de cárcel el simple hecho de portar un arma blanca», explicaba Alfredo Perdiguero, portavoz de ASP. «Vamos hacia atrás y encima quieren reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para que no podamos realizar cacheos preventivos», se lamentaba Laura García, portavoz de Jupol. También la propia Vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, subrayó hace pocos días que el plan antibandas implementado hace dos años y medio por la Delegación del Gobierno en Madrid no funciona y pidió «leyes más duras» para combatir esta violencia.



Un pandillero realiza gestos de su grupo en un vídeo de redes sociales. E.M.



Pistolas, puñales y machetes requisados por la Policía a bandas violentas. E.M.

Oficialmente, no hay datos sobre si la violencia entre bandas ha crecido este año en la región. Desde la Delegación de Gobierno aseguran que aún no están publicadas las estadísticas correspondientes al vera-

no. Con todo, el pasado el delegado del Gobierno dibujó un panorama benigno para la seguridad en Madrid. «Por cuarto año tenemos una reducción sólida de la criminalidad convencional, eso es lo importante,

que la seguridad real de los madrileños y madrileñas evoluciona en una buena línea a pesar del alarmismo y el populismo con el que algunos dirigentes políticos del PP se manejan en estos ámbitos en los que hay que ser muchísimo más serio y más responsable para no generar falsas alarmas que lo único que hacen es asustar a los ciudadanos», aseguró Francisco Martín, delegado del Gobierno.

Lo cierto es que bandas latinas casi dormidas como los Latin King han vuelto a reaparecer y hay nuevos grupos de pandilleros como el 68 que se ha hecho popular en Alcobendas y pueblos cercanos por algún enfrentamiento violento.

Hacer bajar a un DDP» o «ubicando trinitarios». Estos son algunos de
los mantras que se hallan a través
de una simple búsqueda en la red
social TikTok. La lupa arroja cientos
de resultados sobre la actividad de
las bandas latinas que operan en
Madrid. Al visualizar alguno de los
videos alojados en la red, se observa la violencia empleada para disputarse sus zonas de control. A través de los coros (pequeñas agrupaciones por zonas) se reparten el pastel territorial por la región.

Con canciones de drill de fondo, el género musical por antonomasia de los pandilleros, los jóvenes sacan músculo en redes obligando a otros de la banda ríval a hacer gestos contra su voluntad. Estaciones de Metro como Empalme, Ascao, o Campamento son testigos mudos de las fechorías de estas agrupaciones que apenas han obtenido la titulación de Primaria cuando ya han empuñado un machete.

Los Dominican Don't Play (DDP) y los Trinitarios son las dos bandas más activas de la capital. Los primeros, identificados a través del rojo, blanco y azul. Los segundos, con el verde. Ambos portan armas blancas de diversa longitud como cuchillos o bolomachetes.

Distritos como Puente de Vallecas, Villaverde o Usera están en jaque por la presencia de pandilleros. Y es que los delitos que llevan a sus

espaldas son algunos como lesiones, pertenencia a organización criminal, tentativa de homicidio o incluso llegando a consumarlo. Los agentes de la Brigada de Información, la unidad policial competente en estos sucesos, peinan las zonas calientes de los coros para evitar su propagación.

Desde el Centro de Ayuda Cristiano tratan de recon-

ducir a estos jóvenes y consideran que son «bandas en general», dado que la atribución de «latinas» cada vez es menos común. «Son de otras denominaciones. Lo importante es que son muy penetrantes en la sociedad», añaden desde esta institución.

Alberto Díaz, pastor del centro cristiano, señala que el perfil del joven reclutado se suele dar en «niños solos, donde los padres mantienen largas jornadas laborales». También aquellos que permanecen un tiempo extenso delante de las pantallas en redes sociales o en los parques y los que han sufrido problemas de bullying o tengan la autoestima baja. «En ese momento es cuando la banda llena ese vacio. Es un

#### LAS CIFRAS DE LAS BANDAS

# 700

INTEGRANTES.

La Policía Nacional cuantifica el número de miembros de bandas en su ámbito de actuación y la Guardia Civil maneja una cifra de unos 300 en los municipios de su demarcación en la Comunidad de Madrid.

### 980

ARMAS INCAUTADAS.

En el año 2023 la Policía se incautó de 980 armas blancas prohibidas: navajas, cuchillos, machetes, pistolas de aire comprimido, bates y un arma de fuego. Fueron requisadas en el marco del plan antibandas desplegado por los agentes para combatir las bandas latinas en la región que se implementó en diciembre de 2021 v que se modificó poco después tras dos homicidios entre pandilleros en Atocha y en un parque de Villaverde.

12 DISTRITOS.

El plan de lucha policial contra las bandas se



Un miembro de los Forty Two detenido por la Policía. E. M.

desarrolla en los distritos de la capital de Arganzuela, Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Latina, Puente de Vallecas, San Blas, Tetuán, Usera, Villaverde v en los municipios de Parla, Alcobendas, Alcorcón y Leganés. Las intervenciones policiales de vigilancia tienen lugar de lunes a jueves de 5 a 7 de la mañana y de 20h a 2 de la madrugada. De viernes a domingo los servicios se refuerzan y se extienden los horarios de 8 a 14h y de 20h a 4 de la mañana

sentimiento de poder, de pertenencia a un grupo. Las bandas tienen su atractivo, a través de la moda, música, los saludos... y ofrecen popularidad y poder adquisitivo. Para un nino 20 euros ya es dinero. Además de ofrecer relaciones sexuales a edades tempranas. También les dicen 'Si tienes problemas cuéntanoslos que nosotros te vamos a defender'», mantiene el pastor, analizando las causas del fenómeno.

Las actividades que realiza el pastor Díaz junto con el resto de sus compañeros para evitar que los jóvenes caigan en bandas son diversas. Desde juegos para la integración y talleres artísticos hasta el acompañamiento en la reinserción laboral. Y todo esto llega si se consigue salir de aquella espiral de violencia en la que están envueltos los pandilleros.

«Salir es casi imposible. Saben que van a tener problemas físicos y jurídicos. A veces lo pagan con la propia vida», comenta Díaz. Pero la estancia en el grupo tampoco es sencilla. De manera periódica, y dependiendo del rango que ostenten en la banda, deben abonar una cuota. Y si no se cumple, hay castigos como el minuto de pared. Este escarmiento consiste en recibir una lluvia de golpes por parte del resto de integrantes de la banda durante 60 segundos.

El Centro de Ayuda Cristiano, que brinda sus servicios desde hace siete años y ha ayudado a 300 jóvenes según subrayan, no es el único salvavidas que da una segunda oportunidad a los ex pandilleros. El proyecto Barrio más joven, de la federación Injucam, realiza torneos deportivos, podcasts o talleres de rap para

chicos y chicas que han estado en estos grupos. «Buscamos su motivación, no les decimos de hacer esto o lo otro, son todo propuestas», relatan a EL MUNDO.

En las actividades participan unos 40 chavales arropados por profesionales de diferentes disciplinas como la Psicología, Sociología, Educación o Antropología. «Nosotros no juz-

gamos a nadie, independientemente de si vienen de bandas o no», narran. Aun así, lamentan que «la delincuencia siempre va a estar ahí. Nuestra labor es preventiva. Cuando interviene la Policía es que se ha llegado tarde», sefialan desde el centro cristiano.

Esta iniciativa cree que los incidentes entre pandilleros en verano son respuesta a otras peleas anteriores. «Se van encadenando agresiones en forma de venganza y es un círculo vicioso del que es dificil salir», apostillan. Además, piensan que las últimas reyertas han coincidido con el cierre del curso, una temporada proclive: «Los jóvenes están menos ocupados y tienen más tiempo libre».



El carrito del bebé, ayer, tras el atropello policial. DANIEL GONZÁLEZ / EFE

SUCESOS EN LA CALLE ALCALÁ

# Una patrulla de Policía atropella a cuatro personas

Dio un volantazo para evitar chocar contra otro coche y acabó invadiendo la acera

DANIEL SOMOLINOS MADRID

Un coche patrulla de Policía Nacional arrolló en la tarde de ayer domingo a tres mujeres y al bebé de una de ellas, de poco más de un año, en la intersección de la calle Narváez con Alcalá, en pleno centro de la capital.

Todo ocurrió pasadas las 16.10 horas. La patrulla policial acudía con premura a ofrecer apoyo aunos compañeros que intentaban arrestar a un varón que había agredido aun ciudadano muy cerca de donde se ha producido el accidente.

Según explicaron fuentes policiales a este diario, el vehículo de nacionales «circulaba en todo momento con las señales acústicas y lumínicas encendidas», motivo por el cual «el resto de vehículos se iban apartando a su paso».

Todos excepto un coche que, a priori de manera no intencionada, se cruzó en su trayectoria, lo que les obligó a dar un volantazo de forma brusca. Tras él, perdieron el control del automóvil y acabaron invadiendo la acera, produciéndose el citado atropello.

Hasta el lugar de los hechos acudieron facultativos de Samur-Protección Civil para atender a las cuatro heridas por el arrollamiento, así como a tres ciudadanos más por ataques de ansiedad. La más grave fue una mujer de 47 años, con un pie en estado catastrófico, que fue rápidamente ingresada en el Hospital de La Paz para ser valorada más detenidamente por el área de Traumatología.

Otra afectada, de 34 años, sufrió una fractura en el fémur y varias policontusiones. Por ello fue evacuada al Hospital 12 de Octubre con un pronóstico menos grave. Su bebé, en cambio, presentaba un trauma facial y un traumatismo craneoencefálico, siendo también bospitalizado con pronóstico reservado a la espera de conocer el alcance del golpe en la cabeza.

La cuarta damnificada, cuentan fuentes de Emergencias a GRAN MADRID, fue enviada al hospital Gregorio Marañón a causa de una herida en la pierna de carácter leve. Además, los sanitarios del Samur-PC prestaron servicio a la abuela del recién nacido y a otros dos viandante por fuertes crisis de ansiedad. Tanto que dos de ellas también tuvieron que ser derivadas a un centro hospitalario.

En un video grabado y subido a redes sociales nada más producirse el atropello se podía ver cómo fueron unos ciudadanos que paseaban por la zona los que rápidamente fueron a tranquilizar a una de las heridas, tendida en el suelo, mientras llegaban los servicios de Emergencia. Todo entre gritos, llantos y sirenas de fondo.

El desconcierto inicial, mezclado con escenas de mucho nerviosismo, fue poco a poco menguando gracias al gran dispositivo de Emergencias y de Policía, tanto Nacional como Municipal, que se desplegó alrededor de la intersección de Narváez con la calle Alcalá. De hecho, ha sido el Cuerpo local el que ya ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el percance.



Dos mujeres pasan por delante de una oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). M. F. / E. PRESS

INVERSIÓN 190.000 EMPLEADOS PÚBLICOS

# 120 millones para digitalizar al funcionario

El Gobierno regional fija en 2026 el tope para modernizar la Administración y automatizar trámites, pero los sindicatos urgen: «Va tarde»

#### RUTH DÍAZ MADRID

El trillado vuelva usted mañana de los despachos públicos toma distancia. Mientras 2023 y 2024 y as e han proclamado como los «años cruciales», según destaca la Comunidad de Madrid, para revertir ese mantra burocrático tan frustrante, ahora la apuesta se redobla para 2026. Con el objetivo de lograr una «Administración 5.0, ágil, eficaz, predictiva y capaz de conocer a los ciudadanos, anticipándose a sus necesidades para ganar en rapidez», entre papeleos y gestiones tantas veces confusas.

El Gobierno regional tiene entre manos dos inversiones que apuntan al reto y a la propulsión rotunda de los 190.000 empleados públicos y los 149.000 equipos digitales. En concreto, son más de 120 millones de euros en dos años para modernizar el desempeño de los empleados públicos y robotizar más de 240 trámites administrativos. Con 5,6 millones va, adjudicados el pasado febrero para mecanizar el trabajo rutinario y manual con los expedientes, que se ha traducido en la automatización de «cerca de 40 trámites», y con otros 115 millones, aprobados por el Consejo de Gobierno este verano, para procurar «entornos laborales de nueva generación», que brillen por su seguridad, su alto rendimiento, sus herramientas de Inteligencia Artificial y con servicios de acceso remoto.

En paralelo, se reforzarán la ciberseguridad y la formación tecnológica de los trabajadores, pues la Administración autonómica debe crecer, fijan como clave, en consonancia con la innovación. Sirva de muestra la llamada Factoría de Automatización Robótica de Procesos, una plataforma que, entre sus usos, cuenta con un reconocimiento óptico de caracteres, que evita que el funcionario deba copiar a mano o a través del teclado lo escrito por la ciudadanía.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, sostiene que, con esta función pública «más profesionalizada», se va «a dotar de más calidad los puestos de trabajo, a aumentar la motivación de los empleados y a incrementar la velocidad de las tramitaciones para mejorar la respuesta al ciudadano» Al tiempo que estas medidas contribuyen a «mejorar la competitividad de la plantilla y a dotarla de mavor autonomía», el resultado es que «se redunda en la calidad del servicio que se presta a los madrileños», insiste el consejero.

Para los sindicatos, sin embargo, el Ejecutivo autonómico «va tarde y trata de compensar sus déficits con anuncios grandilocuentes», critican, cuando esa digitalización «ya debería estar funcionando hace años». Reconocen la puesta en marcha de actuaciones por parte de la Comunidad para agilizar las tramitaciones en sus oficinas, pero las perciben de «claramente insuficientes hasta el momento», valora Ma-

#### LAS CIFRAS DEL RETO

## 2023

AÑO

En julio del pasado año, la Comunidad de Madrid creó la Consejería de Digitalización, pionera en el territorio español.

#### 5,6 MILLONES DE EUROS.

Irán destinados a automatizar las labores manuales yrutinarias de los funcionarios madrileños que gestionan expendientes.

### 115

#### MILLONES DE EUROS.

Este presupuesto se empleará hasta 2026 en remozar digitalmente los puestos de trabajo y las herramientas informáticas de los empleados públicos.

### 3

#### MILLONES DE USUARIOS. Son los que manejan ya la Tarjeta Sanitaria Virtual, a través de sus móviles.

riano Martín-Maestro, coordinador del Área Pública de CCOO Madrid. Recalca que su organización «lleva años exigiendo a los diferentes gobiernos del PP que apuesten por el universo tecnológico, que debe armonizar con el trabajos de los y las empleadas públicas» y exige que se «incrementen ya los recursos económicos y materiales necesarios».

Coinciden sindicato y Gobierno, no obstante, en situar como «paso

#### «Se va a aumentar la motivación de los trabajadores», dice el consejero

#### «Hace años que los sistemas están obsoletos», reclama CCOO

fundamental y necesario» esa digitalización, como recalca Martín-Maestro. Denuncia que «hace años que la Administración madrileña trabaja con sistemas obsoletos que dificultan enormemente» gestiones y el trato con el público, «aumentando la brecha digital», por lo que no es desdeñable que el Gobierno regional sea el único en España con una cartera, desde hace un año, para grandes proyectos de transformación digital de los servicios públicos.

«Las nuevas tecnologías bien empleadas suponen un avance muy significativo en la prestación de servicios eficientes y eficaces y en mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras del sector público, que no pueden quedarse por detrás del privado», afirma el portavoz sindical. Aboga por que la Comunidad de Madrid, «la más rica de España», debería «ser pionera y capitanear la carrera tecnológica de la mano de los recursos humanos suficientes».

La Consejería de Digitalización recuerda que, además de la inversión millonaria, ya ha echado a rodar iniciativas notables, como Justicia Digital, la Cuenta Digital o la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV). Esta última, además, con más de tres millones de usuarios, ha despertado interés en otros países, después de que, en el primer semestre de este año, López-Valverde mantuviese encuentros con los embajadores de Dinamarca y Japón en España, con una delegación diplomática de Taiwán y con otras dos del Parlamento alemán.

lgualmente, plantea que, para 2026, la Justicia madrileña funcione al completo de manera electrónica, con la reducción en un 20% del tiempo que se gasta en trámites y con el fin del papel tras la implantación del expediente judicial electrónico. Tampoco recorta ambiciones con la Cuenta Digital, que fue presentada por la propia Isabel Díaz Ayuso, y ha unificado, en una aplicación móvil, la posibilidad de renovar la demanda de empleo, de firmar documentos, de solicitar el Carnet Joven o de acceder a la historia social única.



Varios vehículos se recargan en una electrolinera de Madrid. E. M.

#### MOVILIDAD SOSTENIBLE UN PRESUPUESTO DE 2,5 MILLONES

# Una nueva electrolinera para Carabanchel

La estación contará con 22 puntos de recarga para coches y autobuses y cuatro más para distribución de mercancías

#### DANIEL SOMOLINOS MADRIE

El objetivo es claro: hacer de Madrid una ciudad más sostenible y que su aire no supere los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) que marcan desde Europa. Por ello, desde el área de Movilidad del Avuntamiento capitalino continúan ejecutando su estrategia de descarbonización con la instalación de puntos de recarga pa-ra vehículos eléctricos.

En esta ocasión será el distrito de Carabanchel el que contará con una nueva electrolinera para el suministro simultáneo de 26 automóviles destinados al uso particular, de transporte de viajeros y, también, para la distribución de mercancías.

El Consistorio ha publicado la convocatoria del procedimiento para la instalación y explotación de esta infraestructura en la calle Juan Mieg, 13, junto al Centro de Operaciones de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Esta estación cero emisiones se concederá en régimen demanial, procedimiento por el cual la empresa concesionaria podrá hacer uso privativo del dominio público y explotarlo por un periodo de 15 años, prorrogable a otros cinco más.

Las condiciones de contratación recogen que la sociedad que resulte

adjudicataria deberá explotar la par cela de 5.509 metros cuadrados y dotarla de las infraestructuras necesarias para permitir la recarga simultánea de 22 vehículos de categoría M (coches y autobuses) a una potencia máxima de, al menos, 50 kW en corriente continua. Para el sector del transporte de mercancías, la electrolinera contará con cuatro puntos de suministro para automóviles de categoría N1 (cuya masa máxima no es superior a 3,5 toneladas) y N2 (aquellos cuya masa máxima sobrepasa las 3,5 toneladas pero es inferior a 12) a una potencia máxima de, al menos,

#### Está previsto que la licitación se resuelva el 31 de octubre

En Madrid existen 633 puntos de suministro para vehículos 'cero'

150 KW en corriente continua. El presupuesto base destinado a esta licitación es de 2,5 millones de euros.

El pliego de condiciones estable ce unos plazos para su instalación y explotación. Tras la resolución de la licitación, prevista para el próximo 31 de octubre, el concesionario dispondrá de un plazo de 12 meses para la ejecución y puesta en servicio de la estación de recarga. Entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028 este enclave contará con, al menos, 10 puntos de recarga de 50 KW para vehículos categoría My dos puntos de 150 KW para aquellos de categoría N. Y desde el 1 de enero de 2020 hasta la finalización de la explotación, la estación deberá disponer ya de la totalidad de los puntos de suministro previstos

El Ayuntamiento de Madrid está impulsando la electrificación del parque móvil de la ciudad en virtud de las exigencias de la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad. Gracias a ella, la capital cerró este pasado mes de abril con los meiores datos de calidad del aire de su serie histórica. Por primera vez no se superaron los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) en ninguna de sus 24 estaciones de medición. Actualmente, el valor límite anual se sitúa en los 40 g/m3 de NO2, pero el descenso de contaminación que experimentó la urbe hi-zo que el máximo alcanzado durante abril fuera de 32 g/m3.

En la actualidad, Madrid cuenta con 633 puntos de recarga siendo la construcción del hub eléctrico Canalejas 360 el que más impulso ha ofrecido a la electrificación, pues alberga la electrolinera urbana más potente de España. Ésta dispone de un total de 12 puntos de recarga y una potencia instalada de 2,5 MW. Cuatro de ellos son ultrarrápidos de última generación con una potencia máxima de 400 KW, aunque también hay otros cuatro de 200 KW y cuatro de 50 KW. Para el proceso de suministro, los usuarios podrán realizar sus gestiones fácilmente a través de la aplicación Electro-EMT.

SALUD PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

## «Observa, pregunta y ofrece apoyo, es labor de todos»

Una campaña en marquesinas de la capital llama a ayudar a las personas en riesgo

#### SANTIAGO SAIZ MADRID

«Hoy once personas morirán por suicidio en España. Tú puedes ayudar a prevenirlo». Un drama, un dato v un mensaie concretísimo pero destinado a un público muy amplio: la sociedad en su conjunto. «Crear conciencia, que toda la población esté sensibilizada», es el objetivo de la campaña que lanza el Proyecto Zoé, según explica su coordinadora, Cristina Yebra.

Desde este martes. Día Mundial

de la Prevención del Suicidio, esa apelación directa a los ciudadanos estará visible en marquesinas de paradas de autobuses en zonas de Madrid como Príncipe Pio, la Glorieta de Pirámides, la Glorieta de Embajadores, la Plaza de Cibeles y la Estación de Atocha.

La entidad social Diaconía, creada en 1997 y orientada al trabajo con

personas vulnerables, inició el Proyecto Zoé para la prevención del suicidio ante el incremento de mu tes por esta causa. Los datos más recientes de un año completo establecen que 4.227 personas perdieron la vida por suicidio en 2022. Como señala la campaña, 11 cada día. Y el número de tentativas es mucho mayor.

La iniciativa trata de romper con el tabú que rodea al suicidio, fomenta el silencio y dificulta la prevención. Sin negar la importancia del ámbito sanitario, pretende bajar este drama a primera línea de calle. «Es un problema social y de salud pública, la inmensa mayoría de los factores de riesgo tienen que ver con problemas sociales», apunta Cristina Yebra.

«Elapoyo social es uno de los fac-tores protectores más poderosos»,



Una marquesina con la campaña. E.M.

corrobora Esteban Buch, coordinador general de Diaconía España. Aunque el suicidio es transversal, el riesgo afecta especialmente a los grupos más vulnerables. A través de un código QR, la campaña de Proyecto Zoé da acceso a una guía con consejos y teléfonos para orientar los casos urgentes ha cia una atención especializada.

#### madrid.es

### Exposición al público

Matrículas de Tributos Municipales 2024
La Directora de la Agencia Tributaria Matrid, en el ejecticio de las facultades y atribunio
ridas por sus Estatutos, aprobados por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 22 de dici
2008, por resoluciones de 4 de septiembre de 2024, ha aprobado las matrículas correspor los siguientes tributos municipales para el ejercicio 2024, así como la exposición al público del pre-sente anuncio mediante su inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid:

Impuesto sobre Actividades Económicas. Tasa por Prestación del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos de Actividades. Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Suelo, Vuelo o Subsuelo del Dominio Publico Local para Usos Particulares. Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Suelo, Vuelo o Subsuelo del Dominio Público Local con Ternazas. one en conocimiento de las personas o entidades obligadas al pago que dichas matriculas esta-esquestas al público, pudiende consultar aus datos según se indica a continuación, durante el o de quince dia habiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente ricio en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid:

- racio en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid:

  Contactando con la Pitataforma de Atención Telefónica de la Agencia Tributaria Madrid en el teléfono 914 800 010 (010 si llama desde la ciudad de Madrid) o a través del número 900 111 065, destinado a las personas mayores de 65 años.

  Presencialmente en las Oficinas de Atención Integral al Contribuyente. Podrá obtener la información necesaria para el acceso a dichas oficinas (direcciones, apertura, horarios y cita psevia) si llama a los teléfonos anteriores, o en la dirección web <u>yawymodrid espaís</u>.

  Además de lo anterior, para el Impuesto de Bienes Inmuebles, la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Suela, Vuelo o Subsuelo del Dominio Público Local con Terrazas, en la dirección web <u>entre</u> su de la dirección web <u>o la dirección web para la dirección web para per entre</u> as a la dirección web <u>o la dirección web para per entre</u> de la dirección web <u>o la dirección web para per entre</u> de la dirección web <u>o la dirección web para per entre</u> de la dirección web <u>o la dirección web integral dirección web integral</u>

ne podrá interponer recurso de reposición potestativo ante la Directora de la Agencia Tributaria Addrid, previo a la reclamación económico - administrativa, o bien directamente reclamación conómico - administrativa ante el Tribuna Económico - Administrativo, o bien directamente reclamación reviva al recurso contencioso- administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-ca la finalización del praeriotro vina en el fina.

previa al recurso contancioco - administrativo, en e piazo de un mesa a ci te a la finalización del período voluntario de pago. Madrid, a 4 de septiembre de 2024 La Directora de la Agencia Tributaria Madrid Gema T. Pérez Ramón



La cantante Stephanie Onjaniaina, junto a varios niños malgaches en una representación de 'El sueño de Nirina', BENITO PAJARES

SOLIDARIDAD UNA ONG MADRILEÑA, DETRÁS

# El sueño cumplido de una ópera que rompe fronteras

Artistas de primer nivel viajan a Madagascar para hacer realidad un proyecto que busca cambiar el rumbo de niños en extrema pobreza

#### VIRGINIA GÓMEZ MADRID

Hay niñas que con 13 años son obligadas a casarse con hombres de más de 40. Otras que son violadas y no ven más camino que ejercer la prostitución para mantener a sus hijos. En Madagascar, esa isla situada al sur de África, esas escenas se repiten una y otra vez. El prisma por el que ven el mundo esas muieres, esas niñas, es tan pequeño que salir del círculo en el que se hallan es casi misión imposible. Con la idea de ampliar esa mirada, a ese escenario ha viajado la ONG madrileña Ópera Sin Fronteras, que este fin de semana, y tras meses de ensayos y preparativos, ha estrenado la primera ópera solidaria del continente, El sueño de Nirina, que no es más que la historia de una niña que quiso tomar otro camino, el de los libros, y lo consiguió. Y también es la historia de una niña que se puede (y se debería) repetir una y otra vez.

Madagasikara (Madagascar en malgache, el idioma nativo) es el nombre de este proyecto, el primero de una organización que brotó de la mano del director de escena Paco Azorín y el coreógrafo Carlos Martos en plena pandemia, dio sus primeros pasos en el Festival de Mérida con una obra con personas con distintas capacidades y ahora se hace grande en un país leiano con artistas de primer nivel de España, y también de Madagascar, para intentar cambiar el rumbo de 250 niños y niñas que viven en una pobreza extrema en los barrios más desfavorecidos de Toliara y que por primera vez se suben a un escenario. Dos meses han estado trabajando sobre el terreno (aunque muchos más a remoto) junto a la fundación Agua de Coco, que lleva en el país más de 25 años, para convertir en realidad la idea.

«Hemos jugado con los niños Hemos hecho un gran taller de ópera con ellos. Han fabricado el vestuario, instrumentos musicales... Porque jugar es una necesidad primaria para ellos, tanto como comer», señala Azorín en conversación telefónica con GRAN MADRID tras destacar que el proyecto también ha aportado a cada uno de esos niños un plato de comida a diario.

Para él la ópera, más allá del entretenimiento, es «una herramienta de

empoderamiento y transformación social» Ya lo vio con sus pro-piosojosen Mérida, donde vio crecer la autoes tima, y lo vuelve a ver aquí. «Es emocionante», dice sobre esos pequeños gestos que aprecia en los niños y que recompensan todas las horas echadas. Aunque el esfuerzo, sin dejar de lado sus trayectorias profesionales, hava sido, reconoce, mayúsculo: «Es el reto más grande al que se ha enfrentado todo el equipo»

Lo dicetambién el madrileño Juan Antonio Simarro, que ha compuesto esta ópera, la primera parida en África y en un idioma africano, el malgache. «Es el proyecto más complicado de mi vida. Pensaba que iba a ser imposible», apunta el músico, quien cuenta que, tras salvar la barrera del lenguaje, ha creado una melodía a medida de los niños y sus posibilidades. Un reto, el del idioma, que se ha unido a otras dificultades. Cortes de agua y luz frecuentes, fiebre, malestar y problemas digestivos y respiratorios en el equipo. También niños que no pueden asistir a todos los ensayos o que, pese a sus nociones básicas de música, no saben interpretar una partitura...

Cosas menores, quizá, teniendo en cuenta el fin. «La idea es mandar un mensaje que ayude a cambiar el mundo. Y mostrarles [a los niños] la importancia de la disciplina del traba-

mienta de portancia de la disciplina, del traba- gra ir ala un

El compositor Juan Antonio Simarro, que participa en la ópera con la percusión, en un ensayo. BENITO PAJARES

jo en equipo... Que sepan que hay otras salidas, para que no asuman su futuro», indica Simarro, que en su viaje allí ha visto situaciones desgarradoras.. «Ellos necesitan ejemplos», dice tras nombrar a Meja Rakotonirina, un malgache, de profesión tenor, que trabaja en París y que participa en la ópera junto a los cantantes profesionales nativos Kilema, Nomenjanahary 
Georginah, Dominique Rakoto, Volanjary Madio Hélène o Stephanie On-

#### Menores desde 7 años participan en la obra junto a profesionales

#### «Es el reto más grande de todo el equipo», dice su principal impulsor

janiaina. A ellos se han unido nombres como Judit Vicente (directora de producción), Laura Barrado (ayudante de dirección); Benito Pajares (fotografía), Alvaro Lozano (director musical), Yajaira B. (vestuario) o Pedro Chamizo (diseño de iluminación).

En la escuela de música de la Fundación Agua de Coco en Toliara, donde normalmente los menores toman clases artísticas aunque no operísticas, se han reunido, sin perder la sonrisa, niños de siete a 18 años para aprender canto lírica, música, bailes tradicionales, capoeira o teatro en tiempo récord junto a esos maestros.

La solidaridad de teatros como el Real, que han enviado hasta Madagascar un contenedor con material de escenografía, iluminación y vestuario, ha hecho posible que este fin de semana subiera al escenario del Colegio Salesiano de Toliara este sueño, escrito por Lucia Vilanova y que cuenta la historia de una niña, Nirina, que, ante la burla de sus amigas, quiere ser guarda forestal. Su padre quiere casarla con su tío. Ella se niega, recibe una paliza, se escapa y logra ir a la universidad. Aunque su her-

mana pequeña no huye de su destino.

«Nirina es una de las personas que cambian el mundo», dice Simarro. Y este proyecto, un pequeño granito que también se suma a ello. Para que no quede sólo ahí, el próximo año El sueño de Nirina hará una gira por varias ciudades de Madagascar y luego dará el salto a Europa: París, Madrid...

«La idea es llevar la ópera más allá de las fronteras. Y no sólo nos referimos a las geográ-

ficas, sino a las sociales, las políticas... Que no sea para una élite, que llegue a los más necesitados de cultura», apuntala Azorín. Porque intentar cambiar el mundo desde aquí también es posible.

**CULTURA PATRIMONIO** 

# Los palacios madrileños y sus lujosos aposentos, también para el 'pueblo'

Hasta 8.500 personas podrán visitar 24 edificios históricos de acceso restringido

#### R. DÍAZ MADRID

Con cientos de años sobre sus muros opulentos o regios, según el estilo artistico de la época, los palacios madrileños aún continúan siendo de acceso restringido en su mayoría, aunque ya no habiten realeza ni aristocracia entre sus salones esmerilados con lujosa decoración y colecciones de arte. Pero una vez más, en la undécima edición ya de ¡Bienvenidos apalacio!, estos edificios históricos, guardianes de un rico patrimonio cultural, descerrajan sus exclusivas puertas a rutas guiadas y gratuitas para 8,500 visitantes.

Este lunes se abre la inscripción previa en la página web de la Comunidad de Madrid, que cuenta con un sistema de cola virtual, al estilo de los templos musicales actuales, con entradas que se esfuman. De otro siglo y anales son los 24 palacios de la región que se podrán descubrir desde el 15 de septiembre al 30 de noviembre, pero también muy codiciados, ya que se prevé una «alta demanda de las plazas», para acceder a estas obras representativas, como el Palacio de la Condesa de Adanero (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática), el Palacete de Santoña (Cámara Oficial de Comercio, Industria, y Servicios), el Palacio del Marqués del Amboage (Embajada de Italia) o



Detalle del Palacio de Liria, A.N.

el del Marqués de Villafranca (Real Academia de Ingeniería).

«Más de 87.000 personas» ya participaron en las 10 citas anteriores, «animadas por la posibilidad de acceder a estos emblemáticos espacios, algunos de ellos poco conocidos», según afirma Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte.

En la lista figuran desde castillos medievales o exponentes del decadentismo afrancesado, afines a la Belle Époque de la alta sociedad madrileña, a palacetes ostentosos e historicistas del XIX; pabellones platerescos o residencias levantadas por Francisco Sabatini y casas señoriales barrocas con aires castizos y vergeles envidiables. En todos ellos, los invitados «podrán descubrir, de la mano de especialistas en patrimonio cultural, la evolución arquitectónica de los inmuebles y los diversos usos a lo largo de la historia», explica el consejero. «Un recorrido excepcional por los salones de recibo, jardines, colecciones de arte, bibliotecas o salas de baile» que esconde Madrid.

#### AGENDA DE LA SEMANA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE



Intercontinental desvela un sueño de arte En colaboración con la Fundación Museo Sorolla, el icónico hotel madrileño presenta el paquete La Luz de Sorolla, una oportunidad única de hospedarse allí y descubiri la casa-museo del pintor valenciano. El exclusivo plan está disponible hasta el 30 de septiembre e incluye una estancia de una noche en una habitación classic, el desayuno buffet y dos entradas con audio-guía al museo. Además, su restaurante El Jardín presenta un menú inspirado en las obras de Sorolla; con un precio de 60 euros.

# 'Afterlife', fútbol y la leyenda del Titanic

JOSÉ CHINCHILLA MADRID El arte y la música protagonizan los eventos de esta semana. Propone-

mos algunos y mucho más

APERTURA. Madrid Gallery Weekend Del 12 al 15 de septiembre inicia la decimoquinta edición del gran evento que inaugura la temporada expositiva de las galerías de la ciudad, con la participación de las más de cincuenta galerías que componen Arte Madrid. Con esta programación Madrid Gallery busca acercar más el arte al público joven, por ello han creado una ruta a través de su aplicación móvil para conocer las galerías repartidas por barrios como Lavapiés, Las Letras, Centro, Salesas, Chamberi o Salamanca entre otros. EXPOSICIÓN. La leyenda del Titanic El 12 de septiembre se estrena en Matadero Madrid la exposición inmersiva que en preventa ha vendido más de 40 mil entradas y ofrece una visión hasta ahora nunca antes vista de los momentos más importantes del Titanic. La exposición presenta una recopilación de información museográfica, junto con objetos y enseres personales de los pasajeros españoles, enriquecida por la última tecnología en realidad aumentada incorporando elementos como el olor y los sonidos elaborados por una orquesta de más de 50 músicos.

TEATRO. 'Malditos Tacones' El Teatro Bellas Artes acoge la obra escrita por Ignacio Amestoy, con dramaturgia y dirección a cargo de Magûi Mira, una tragedia contemporánea interpretada por Luisa Marin y Olivia Molina que promete envolver al público en un mar de emociones que impresiona por la obscena necesidad de mantener el poder. La obra se expresa en contra del sometimiento y la domesticación.

#### MÚSICA. 'Afterlife'

El sábado 14 de septiembre una de las fiestas de electrónica más importantes a nivel internacional regresa a Madrid. La Caja Mágica será el escenario que acogerá al productor musical Tale Of Us acompañado por un colectivo de artistas excepcional, entre los que se encuentran Omnya, Rebüke, Chris Avantgarde y Argy, que garantizan una experiencia auditiva y visual sin precedentes.

LITERATURA. Hay Festival 2024
Del 12 al 15 de septiembre en Segovia
y Madrid inicia la 19.ª edición de este
festival cinéfilo que dará comienzo a
cuatro días de conversaciones con
grandes referentes de la literatura,
destacando, a profesionales de la ciencia, mujeres y jóvenes talentos, performance, lecturas en vivo en jardines, conciertos y distintas actividades para todos los públicos.

CHARLA. El fútbol y las matemáticas' Los arquitectos del estadio Santiago Bernabéu explicarán el 13 de septiembre en Smartick lab Pozuelo cómo fue su remodelación y cómo afrontaron el reto de convertir el estadio madrileño en un edificio monumental, icono mundial del fútbol. Además mostrarán cómo la geometría ha jugado un papel crucial en el diseño de la fachada.

#### GASTRO. Hamburguesas

Goiko, una de las cadenas más castizas de la ciudad, lanza tres nuevas burgers de cara al curso que ahora arranca. La Bomba Sexy 2.o, la Chicken amore y la Hat Trick, con tres carnes smash y dedicada a la selección española de fútbol tras su brillante éxito en la última Eurocopa.

ENTRE GATAS Y GATOS

¿Quién dijo que la moda no podía ser cómoda? Y no sólo eso, sino también saludable. Aunque esto pueda parecer un cuento chino, es la filosofia de Ana López y Rafael García-Monge (37), dos madrileños que ade más de compartir la vida juntos, también comparten un proyecto común: Barevene, una marca de zapatos barefoot respetuoso con el pie que además de ser beneficioso para la salud, son extremadamente chic.

«Estamos acostumbra dos al típico zapato ba refoot, que simulan andar descalzo, feo v con forma de pato. Su función es muy buena, pero no hay quien se los ponga. Nosotros les hemos dado un carácter espe cial y es confeccionarlo a base de las tendencias: de terciopelo, estilo Mary Jane o slipper», explica Ana López, médico esté tica y rehabilitadora que, a sabiendas de que los zapatos convencionales atrofian el pie, quiso con-

vertir la no tan agraciada corriente barefoot. aunque necesaria, en una prenda de pasarela

La pareja, que se conoció hace tres años en un Madrid post pandémico, en la calle de Ponzano, y con trayectorias profesionales dispares -Rafael es arquitecto-, impulsaron la marca a principios de este 2024 una vez sus fantasías de conseguir que todas las mujeres se bajasen de los tacones se convirtieron en un impulso. «La idea nace a raíz de ser usuarios, nos surgió la necesidad de hacer algo más bonito que lo que ya había en el mercado, sobre todo en los momentos elegantes, metí a mi marido en 'la secta de los pies' y hasta ahora», menciona Ana, v su marido apostilla entre risas: «Al final ella lo que ha hecho es conseguir un zapato que le gusta, crearlo para ella, y ya de paso, venderlo». Aunque su proyecto está destinado al público femenino, para hacer que se vean guapas cuidando su salud, pretenden expandir su mercado en un futuro



Rafael García-Monge y Ana López posan para GRAN MADRID con un par de sus zapatos. SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

Ana López & Rafael García-Monge Ambos de la rama de ciencias, han creado unos zapatos que respetan el pie además de lucir tendencia

# La pareja que reforma el mercado del calzado y brilla gracias a la Reina

#### ELENA MALDONADO MADRID

Aunque somos animales de costumbres, también está en nuestra naturaleza cuestionar el por qué de las cosas, y es una reflexión a la que esta pareja de formación en ciencias invita a tener: «Los zapatos comunes son rígidos y no permiten que nuestro pie trabaje. además siempre llevan un poquito de cuña, con el talón más elevado, entonces tras-

ladan el peso hacia delante. Toda la patología v dolores que sufrimos, derivan del calzado que usamos. Si un casco tiene forma de cabeza y un pantalón forma de piernas, ¿por qué el calzado no tiene forma de pie? No tiene lógica. En la moda nos han metido en la cabeza que las cosas tienen que ser estrecha, y

eso nos enferma». Fabricados a partir de materiales reciclados y traídos de Venecia, cosidos a mano en España v dentro del nicho del slow fashion, Barevene cumple tres características fundamentales: se amoldan a la forma natural del pie, son completamente planos y muy flexibles. «Además de que puedes estrujarlo porque no tiene una estructura estricta, el pie se mueve mientras caminas con libertad, así lo ejercitas y se fortalece. Además de ir monisima», recuerda Ana. Y prosigue: «No soy una vendehúmos, estoy completamente convencida de los be-

neficios del barefoot»

Fieles a este slow fashion, ambos tienen claro, menciona Rafael, que su objetivo no es competir con las grandes marcas, sino sentirse realizados con el proyecto en común. «No queremos ser Inditex. Es un trabajo artesano y cada zapato tarda un día en hacerse

Al concepto barefoot aun tiene que hacer grandes esfuerzos para introducirse en la sociedad como un opción más dentro del catálogo textil, pero a manos de figuras relevantes, el tiempo puede reducirse drásticamente, «La reina Leticia lo está poniendo de moda y gracias a eso, se ha empezado a hablar más de lo normal del barefoot. Todavía no ha vestido con nuestros zapatos pero estamos intentando que le lleguen un par. A todos los que estamos en este mundo y creemos en ello nos ha venido bien, es nuestra meior influencer y estoy convencida de que acabará vistiendo de Barevene». Sentencia Ana, pisando fuerte y glamurosa.

ADN. BAREVENE NACIÓ A PRINCIPIOS DE ESTE AÑO ● PRETENDEN QUE LAS MUJERES SE VEAN GUAPAS CON UN CALZADO SALUDABLE ● SUS MATERIALES SON VENECIANOS





Suscripción anual a la edición impresa del diario El Mundo de lunes a domingo por 39€ al mes durante 12 meses, con el obsequio de un Smartwatch Denver SW-171 Gris con Bluetooth gratis. La suscripción se renovará automáticamente por periodos sucesivos de un mes al precio de la tarifa vigente. Recogida del periódico en un punto de venta o a domicilio. Promoción válida hasta fin de existencias.





# ATA'24 ESPECIAL ATAPUERCA

LA CIENCIA COMO IMÁN TURÍSTICO. La investigación en el pasado de la humanidad tiene un aliciente que no está presente en otras ciencias: el interés que genera en la sociedad. Atapuerca da buena cuenta de ello. Ha creado una estructura de divulgación turística a partir de una infraestructura millonaria en Burgos, Ibeas y Atapuerca. El SACE ya ha generado 6,5 millones de visitas pero tiene alguna asignatura pendiente.

**EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS



Lunes 9 de Septiembre de 2024. Número: 9.002. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# Policía Local velará por la retirada de las terrazas covid en plazas de aparcamiento

 El Ayuntamiento de Burgos está ejecutando las órdenes de desmantelamiento de las terrazas covid autorizadas en 2020 sobre plazas de estacionamiento
 Durante esta semana tocará actuar en el entorno de la calle Federico Olmeda

#### LA LIBRERÍA MÁS ANTIGUA DE ESPAÑA SOPLA 175 VELAS

La puerta de entrada lo plasma con claridad: Desde 1850. Hijos de Santiago Rodríguez, La Librería más antigua de España, y la quinta de Europa. Parece algo sencillo, pero detrás de estas letras se encuentran muchas historias. Un mundo lleno de posibilidades en forma de papel, de sueños y memorias de una saga familiar que abarca seis generaciones. Un linaje librero que bajo la mirada de Minerva, diosa romana de la sabiduría y de las artes, se enmarca el devenir de muchas vidas. Las que trascurrieron detrás, pero también, delante del mostrador de la librería. Son 175 años los que cumplirá el próximo



ÓSCAR CORCUERA





#### Las agresiones sexuales siguen al alza con un 34,4% más en Burgos

BURGOS

Castilla y León ha sido durante el primer trimestre de este año más insegura de lo que lo fue en el mismo intervalo de 2023. Uno de los delitos que más han aumentado en la Comunidad son los que van contra la libertad sexual. Entre enero y junio de este año, en Castilla y León se han producido 309 agresiones sexuales. En Burgos, las agresiones se incrementaron un 34,4% durante este periodo.

#### DEPORTE



El San Pablo gana al Tizona con autoridad en la Copa España

El Mirandés rasca un empate en su visita al Ferrol

Pag. 14

# OPINIÓN

EL NUEVE DE SEPTIEMBRE es más que suficiente de plazo como para retomar el curso profesional o académico y vital ante el regreso del agosto veraniego. Diríamos que a estas alturas, todos nos hemos reincorporado y pasado la peor semana de transición del año que no es otra que la que sigue a las vacaciones y exige ponenos al ritmo frenético del día a día. Sin divagar ni entrar en detalle de lo general que pasa por nuestra España del alma querida de ministros y ruidos de salón parlamentarios, hablemos de lo cercano. De lo que es nuestra próspera ciudad burgalesa donde ya no hiela ni nieva y el frío ha pasado a mejor vida. Se dice que el turismo del mediterráneo sobrevuela nuevas playas como la del Sardinero en Santander



porque las familias no necesitan llevar paraguas en el maletero, como antaño. Algo bueno tenía que ser lo que llaman cambio climático. En Burgos esta cosa también se nota v el turismo gastronómico que aprovecha para ver la Catedral, Huelgas,

Cartuia y poco más, no tiene que preocuparse de traer cadenas para las ruedas en el maletero, también como antaño. Con mucho gusto e ilusión, recibe uno de vez en cuando, noticias como las que hace pocos días ha filtrado nuestro Ayuntamiento, en boca de la Sra. Alcaldesa, Cristina Avala, Se ha propuesto junto con su equipo de gobierno y entiendo que con el consenso de la oposición, uno de los retos políticos de ciudad, más ambiciosos de las últimas legislaturas. Quiere retener el talento que la juventud guarda en su mochila universitaria y laboral. Ese talento que desde hace años, exportamos a otras ciudades mayores porque a los jóvenes, la nuestra se les queda casposa y pequeña. Según vende la noticia, aparentemente va por buen camino si como cuenta, se sentará en la mesa con las dos jóvenes universidades que tenemos, pública y privada, además de con los que saben del mundo de la empresa e índustria. Cuestión que aquí es más que notoria, de la mano de ambos polígonos industriales. Se refiere a Valencia, otra ciudad que ha experimentado esta experiencia de fomento del talento joven con la implantación de nidos para "nómadas digitales". Cerebros que necesitan un lugar cómodo donde parar de vez en cuando en su creación profesional con nuevas tecnologías. Ojalá no se quede sólo en eso, en una noticia.

#### ABEL



#### CASTILLA Y LEÓN A ESCENA



#### SALAMANCA RINDE HOMENAJE A LA VIRGEN DE LA VEGA

Salamanca rindió ayer homenaje a su patrona, Santa María de la Vega, en el día grande de sus Ferias y Fiestas. El obispo, José Luis Retana, presidió la solemne y tradicional misa en la Catedral, a la que acudieron autoridades entre las que se encontraban el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y miembros de la Corporación municipal, presidida por Carlos García Carbayo, informa Ical. El alcalde destacó el «amor incondicional por la ciudad- que une a los salmantinos, la historia y el talento ligados a la capital y a la provincia y la «preparación, ingenio y perseverancia» de los charros.

# EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO

BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR: PADLO B. LAGO

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS DIRECTOR: RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE: Manuel Remon REDACCIÓN: Marta Casado, Natalia Es-

Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martin, Diego Santamaria

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD Susana Herrero (coordinación) PUBLICIDAD: Ana García

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN: Miguel Cuenca-Romero DISTRIBUCIÓN: Logintegral / Beralán, S. L. IMPRIME: Bermont Impresión.

28821 Coslada (Madrid) DEPÔSITO LEGAL: BU - 228 - 1999

# Policía Local apoya el desmantelamiento de las terrazas en zonas de aparcamiento

• El Ayuntamiento de Burgos está ejecutando las órdenes de desmantelamiento de las terrazas covid autorizadas en 2020 sobre plazas de estacionamiento • Esta semana toca actuar en la calle Federico Olmeda

#### N. ESCRIBANO BURGOS

Las terrazas de hostelería instaladas en zonas de aparcamiento empiezan a ser historia. El Ayuntamiento de Burgos está ejecutando las órdenes de desmantelamiento a las que se autorizaron durante la pandemia y que cuentan con resolución negativa. En el futuro, será posible que los locales vuelvan a tramitar ante Licencias autorizaciones de carácter temporal, de acuerdo a la normativa vigente, para los meses de mayo a septiembre, pero eso ya será para el próximo 2025.

La Policia Local dispone de un lis tado completo, desde hace pocos días, con las instalaciones que tienen que levantarse, aunque las visitas a los locales con los requerimientos para su retirada comenzaron en el puente de agosto, en algunos casos antes de lo previsto, puesto que los hosteleros esperaban llegar a mediados de septiembre con sus terrazas.

Desde el Ayuntamiento de Burgos, se indica que el área de Licencias ha informado a las aproximadamente 70 terrazas que ocupan espacios de aparcamiento de que se les ha acabado el tiempo extraordinario que se habilitó con motivo de la pandemia, desde el verano de 2020, tras levantarse el confinamiento y desde que se permitió consumir fuera de los locales, pero no en sus interiores. Todo aquello parece a septiembre de 2024 parte de un pasado lejano, sin embargo, en la capital burgalesa seguía en vigor esa excep-cionalidad. Además, en la orden de desmantelamiento se solicita a los empresarios que dejen la vía pública en perfectas condiciones.

La última ordenanza de terrazas va entró en vigor en mayo de 2023, pero se había establecido como condición que los hosteleros debían presentar sus provectos de ocupación de vía pública, cuestión para la que se dio varios meses (hasta el pasado mayo). La administración debía estudiarlos y contestarlos uno a uno, y después, en el caso de resolución negativa, responder a las alegaciones presentadas contra la orden de desmantelamiento hasta este septiembre. Todos estos trámites se han alargado en el tiempo has ta ahora y, por tanto, ya se había dado como válido que salvarían el verano. aunque todo se ha precipitado antes del final de la estación estival.

El concejal responsable del área de Servicios, José Antonio López, explica que ya se ha actuado en algún establecimiento de la zona sur y está previsto que esta semana que comienza se ejecute el desmantelamiento de varias terrazas de bares en las cercanías de los juzgados, en la calle Federico Olmeda, «Por eiemplo, algún establecimiento de esta



Terraza de un bar en zona de aparcamiento en la calle Federico Olmeda, de Burgos, donde han comenzado a desinstalar. ÓSCAR CORCUERA

## Descontento entre los hosteleros por «agravio comparativo» entre locales

Creen que lo más justo hubiera sido dar la misma fecha a todos

#### N. ESCRIBANO BURGOS

Las informaciones lanzadas desde el área de Servicios que indicaban el pasado mayo que el Ayuntamiento de Burgos se daba hasta el mes de septiembre para responder a las solicitudes y alegaciones en relación con las autorizaciones para mantener las terrazas en zonas de aparcamiento habían hecho pensar a los hosteleros que salvarían este verano.

Sin embargo, algunos se encontraron con que en pleno puente de agosto (el 14 de agosto) se presentó la Policía Local y una camioneta de trabajadores de vías y obras para ejecutar la orden de desmantelamiento. Es el caso del bar Bárcena, en la calle San Pedro v San Felices, cuvo responsable, David Bárcena, expresa su descontento. «Hemos debido ser los primeros en ser notificados y eso que apenas ocupamos una plaza de aparcamiento y en verano en esta zona no hay ningún problema para estacionar», lamenta,

Desde su punto de vista, «ha sido injusto porque yo la he quitado ya hace 20 días y otros todavía no han recibido la notificación», expresa, a la vez que señala que, al final, se ha producido un «agravio comparativo». En su caso, además, no recibieron la notificación en la que les avisaba de que tenían 10 días para quitar el mobiliario, que debería haberles llegado a la vista de la visita de Policía Local a principios de agosto.

Como señala, su queja no va contra otros compañeros de sector, pero sí opina que desde el Ayuntamiento debería haberse puesto una fecha tope, la misma para todos. «Hemos tenido mala suerte», asegura este empresario, que espera poder instalar de manera estacio-

calle tiene hasta este lunes, 9 de septiembre, para retirar el mobiliario que ocupa la calzada», precisa,

Los agentes de la Policía Local es tán apoyando estas labores, dado que son los encargados de hacer cumplir las ordenanzas municipales, en este caso la de terrazas.

López indica que está sobre la mesa qué sección municipal se va a encargar de retirar los enseres en el ca so de que haya resistencia o negativa por parte de los dueños de bares y cafeterías. En estas semanas, han nal para otro verano

res de Vías v Obras v también se ha hablado de la colaboración de Urbaser «pero no está cerrado Si es el Ayuntamiento de Burgos el que realiza la retirada subsidiaria de

las terrazas, se girará factura a los due-

contado con el apoyo de trabajado-

ños de los locales y el mobiliario que se elimine será tratado como residuo,

según establece la ordenanza De los 70 establecimientos con terraza en zona de aparcamiento, solo uno ha conseguido autorización para mantener la terraza, es el caso del bar Juez, en la zona de San Pedro de la Fuente. Entre los requisitos que se pedían está el de contar con un informe de Tráfico positivo, en relación con la existencia de aparcamiento suficiente en ese entorno.

López recuerda que es factible que los locales tramiten autorizaciones es tacionales para el próximo ejercicio, que los técnicos contestarán.

Por otro lado, las terrazas cubiertas y permanentes que llevan varios años funcionando como las existentes en la plaza del Rey San Fernando, plaza de la Libertad, y Comuneros, que han solicitado autorización para mantenerse abiertas van a contar con dos años para funcionar desde que han solicitado la continuidad, según informa López «porque con el maremagno que ha habido estos meses en Licencias no se les ha podido contestar». De esta manera, el plazo para su eliminación se sitúa en el entorno de mayo de 2025, fecha en la que se cumplirían dos años desde la entrada en vigor de la última ordenanza (mayo de 2023)



Lucía Alonso, con parte de los recuerdos que la familia ha atesorado de la trayectoria de la editorial, la librería y la imprenta. FOTOS: ÓSCAR CORCUERA

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

La puerta de entrada lo plasma con claridad: Desde 1850. Hijos de Santiago Rodríguez. La Libreria más antigua de España, y la quinta de Europa. Parece algo sencillo, pero detrás de estas letras se encuentran muchas historias. Un mundo lleno de posibilidades en forma de papel, de sueños y memorias de una saga familiar que abarca seis generaciones. Un linaje librero que bajo la mirada de Minerva, diosa romana de la sabiduría y de las artes, se enmarca el devenir de muchas vidas. Las que trascurrieron detrás, pero también, delante del mostrador de la librería.

Son 175 años los que cumplirá el próximo 2025. Un año redondo que comenzarán a festejar por todo lo alto, como se merece, unos meses antes. El próximo otoño pondrán en marcha un amplio programa dispuestos a «devolver parte del cariño recibido en estos años». Al frente de la librería, como la cara visible de un equipo, está Lucía Alonso Rodríguez, heredera de una tradición de seis generaciones. «Queremos hacer muchas cosas. Vamos a organizar una agenda de presentaciones de adultos, infantil y juvenil que comenzará este mes de octubre y se prolongará hasta el mes de abril», explica Lucía. A las presentaciones de libros se unirán talleres de lectura, manualidades,

# La librería más antigua de España sopla 175 velas

HIJOS DE SANTIAGO RODRÍGUEZ CUMPLIRÁ EN 2025 UN ANIVERSARIO REDONDO QUE QUIEREN CELEBRAR «PARA DEVOLVER A LA CIUDAD EL CARIÑO RECIBIDO»

Preparan un amplio calendario de actividades para todas la edades desde firmas y presentaciones de libros, gincana de libros escondidos y sorteos

cuentacuentos, 'leader great' para niños y jóvenes, una gincana de libros escondidos, sorteos de ejemplares, «y alguna sorpresa más».

De momento, están en marcha ya las presentaciones de libros y novelas. David Uclés, escritor de "La península de las casas vacías", de Siruela. Francisco Narla, con su nueva novela que publica con Planeta en octubre, que estará dedicada al hijo del Cid. Andrés Pascual, el escritor de La Rioja que también presenta nuevo libro este otoño. Luis Salvago, el último premio de Novela Ateneo- Ciudad de Valladolid por El Telegrafista, Beatriz Roger y Luiso Soldevilla, un libro escrito por madre e hijo 'Padrenuestro' de la editorial Planeta, que narra la última aventura del detective Nico Ros.

#### HIJOS DE MINERVA

Son algunas de las actividades que llenarán la agenda de esta librería, que no solo es la más antigua de España, sino que también es la quinta de Europa. A ello hay que sumar otra característica, que sigue siendo un negocio independiente. Una propuesta que se ha mantenido alejada de las ofertas de lass grandes empresas del gremio. «Me hace mucha ilusión haber llegado a los 175 años.

El haber heredado un negocio tan bonito, que ha tocado la vida de tanta gente de mi ciudad. Es también una responsabilidad», apunta. «Vemos a menudo a padres, abuelos, muchas generaciones que han crecido con nosotros y es muy bonito como nos lo transmiten»

Lucia es la segunda librera de esta saga, que tomó las riendas de mano de su madre, Mercedes, «En este momento hay que hacer un equilibrio entre lo comercial, lo literario, entre lo que te anuncian como bueno y lo que consideras que finalmente lo será», explica Lucia Alonso, quien subraya que, como en todos los negocios, es necesa-

rio tener un poco de «instinto»

Ella está al frente de una historia que nos lleva a hacer un viaje al pasado. Nos vamos a 1850 para conocer al fundador. Santiago Rodríguez Alonso, decide emprender su aventura empresarial con la apertura de la primera librería en Laín Calvo número 22, calle céntrica de la capital zona de expansión, donde residía la burguesía.

Originario de la localidad burgalesa de Isar, pide por adelantado a su madre su parte de herencia para poder así establecer en la capital una pequeña imprenta. «No había estudiado nada relacionado con la editorial, se formó en lo que nosotros conocemos como los aparejadores actuales». Pero en 1851 decidió dar un paso adelante y poner en marcha una imprenta en la calle Miranda y más tarde en Molinillo. Una aventura bastante arriesgada, si tenemos en cuenta que el 80 por ciento de la población española no sabia leer ni escribir.

La idea llegó después de visitar la Exposición Universal de Londres, donde contempló las máquinas Offset de imprenta. En ese instante decidió que quería probar suerte.

Así se inicia un trabajo marcado por una apuesta por la educación y la cultura. Para ello fue fiel al lema: 'La escuela redime y civiliza'. Fue una apuesta pionera en estas tierras. Puso en marcha una editorial de gran calidad, destinada a la enseñanza, para facilitar su acceso a

precios asequibles. «Fue una persona muy inquieta, que hizo muchas cosas. Abrió el camino».

La segunda generación toma el relevo en 1890 tras la muerte del fundador a los 61 años. Una travectoria que continúa el trabajo emprendido y pone en marcha el nombre 'Hijos de Santiago Rodríguez'. Tenía a Mariano Rodríguez Miguel a la cabeza. Un hombre activo, con mucha energía e ideas. Fue el fundador de dos periódicos y puso en marcha la Asociación de la Prensa y de la Radio de Burgos. «Continuaron al frente. Pero no solo es que se puso la ediorial en marcha. Es que la hicieron realmente buena», explica Lucía. Fue en el momento en que el negocio dio el salto nacional e internacional.

Tras el empujón internacional dado por Mariano Rodríguez, que le valió varios premios, cogió las riendas Lucas, bisabuelo de la actual gerente Lucía. Es el que decidió cambiar la librería de Laín Calvo a la Plaza Mayor en el año 1961. Uno de los establecimientos más recordados en Burgos.Con papelería, regalos, libretas. Libros de adultos, una zona de infantil y niños. Un «lugar de ensueño» para crecer reconoce Lucía.

Un lugar lleno de recuerdos y anécdotas, «un día una señora no se enteró del aviso del cierre. Se quedó dentro a oscuras. Y cuando nos ibamos nos llamó golpeando el cristal».

Los cambios económicos y el de-

#### «Es precioso llevar un negocio que ha tocado la vida de tantas personas»

#### «Mantenerse, en un mundo cambiante y complicado, es el reto»

venir de la vida hicieron que en 1984 se tomara la decisión de cerrar primero la editorial y después la imprenta, para centrarse en la librería.

En 1992 se queda todo en manos de José Luis, padre de Mercedes y abuelo de Lucía y Sol Alonso. Testigo que cederá a su madre que fue la primera librera de la estirpe al frente del negocio familiar.

En 2009 se abrió el local del Centro Comercial Camino de la Plata, que finalmente cerró. En el 2019 se dejó la librería de la plaza Mayor para abrir su ubicación actual en Avellanos 4 donde «estamos contentos». Se trata de un espacio más accesible. Pensado para «trastear» con libertar entre libros. Algunos recuerdan el antiguo emplazamiento, pero, sobre todo, a los más jóvenes les encanta la propuesta.

En este devenir de años recuerda Lucía a las personas que han trabajado con ellos. Un equipo humano que «hemos tenido la suerte de contar con ellos», ya que forman parte de la historia de esta aventura empresarial a lo largo de las décadas. Algunos de los descendientes han compartido esos recuerdos al visitarlos.



Parte del equipo actual de la librería Javier, Silvia, Trini y Lucía. Faltan Patricia y Ana.



Cumplirán su aniversario en la ubicación de la calle Avellanos donde llevan ya cinco años.

«Nos hablan de los recuerdos de sus abuelos o bisabuelos que trabajaron en la imprenta. Son muchas generaciones», explica Lucía. A ellos se une los que les visitan, en verano habitualmente, las familias originarias de la ciudad que se han marchado y regresan, «mis padres eran de aquí, o mi abuelo me hablaba, y cada vez que vengo a Burgos es ya una tradición regresar a la libreria».

#### HISTORIA EN RECUERDOS

De aquella aventura guardan recuerdos que muestran la historia diseminada por la libreria.Libros emblemáticos como la primera edición del premio Nadal, Nada de Carmen Laforet, del 1945.



La diosa Minerva preside la fachada de la libreria.

Las primeras enciclopedias, libros escolares. Las cartillas 'Amiguitos, que eran como los cuadernos Rubio, y es que Enrique Rubio «copió la idea», para aprender a escribir, sumar, restar. La Biblioteca Rodríguez, una colección de cuentos e historias que se publicaban con un precio muy barato porque el objetivo siempre fue que «fueran accesibles a la población». Se imprimieron 18 Bibliotecas en algo más de cuatro décadas.

Años en los que estuvieron presentes los grandes autores del momento, como o Rosario de Velasco, que ilustró 'Cuentos para soñar' de María Teresa León.

Alonso recuerda con cariño los años en los que su abuelo, José Luis Rodriguez, se hizo cargo del negocio, y llevó la editorial a su «máximo nivel». «Llegamos a editar libros en Latinoamérica, fuimos una de las primeras editoriales que hubo de libros de enseñanza, como hoy conocemos SM, Santillana o Anaya. En aquel entonces estábamos nosotros», afirma.

Aún conservan algunos de aquellos libros en los que la letra de su abuelo marcaba en el margen las correcciones antes de llevarlas a la imprenta. Pequeñas joyas que atesoran. Además de todo ello, contaban con un extenso catálogo de papelería al ser proveedores de muchos colegios. Fue pionera al contar con marcas de prestigio como Mont Blanc, Faber Caster o Parker. Los cuadernos grises de Santiago Rodríguez que se editan desde 1900 y todavía se pueden adquirir en la tienda como recuerdo de su editorial.

También en aquel momento cerraron las puertas a nombres que después se hicieron célebres, como el de Gloria Fuertes, «En una exposición suya había una carta dando las gracias y rechazando publicar una obra que Gloria Fuertes mandó a la editorial. Eran otros tiempos», apunta Lucía Alonso.

#### SEXTA GENERACIÓN

Ella pertenece a la generación que nació, creció y jugó entre libros y con el olor de la papelería, «el sueño de todo niño». Al frente, recuerda la imagen de su madre Mercedes como el camino y la guía. «De ella aprendí mucho, era maestra de profesión y lectora voraz. Una mujer muy trabajadora. Ha puesto todo el cariño en lo que ha hecho en su vida y una gran dedicación». Lucía relata como cuando entró en la librería trabajó en todas las áreas para aprender todos los entresios del negocio.

Pero es ahora a ella la que le toca ahora continuar la aventura y hacer frente a muchos retos. En un mercado cambiante que le hace estar al día «Mantenerse es un reto, siempre ha sido el reto».

No solo los que emanan de la librería, sino también la presencia en internet, las redes, la imagen de Santiago Rodríguez en Instagram @hsrn850\_librería, donde es común verla en la historias' o 'reels'. La apuesta también por nuevas actividades como el club de lectura Minerva, «una gran satisfacción» que nació el pasado mes de abril y que podría tener su continuación con propuestas más especializadas en temáticas o edades.

Una apuesta por el futuro para con-



El verano ha generado más demanda en las visitas guiadas, sobre todo de grupos familiares. SANTI OTERO

# Un buen verano para las guías de turismo

'Burgos Turismo' realiza un balance positivo en esta época estival, «ha venido más gente que otros años». Una actividad que se ha repartido entre las diferentes empresas de guías implantadas en la capital

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

A falta de conocer los datos oficia-les del observatorio del mes de agosto, parece que la tendencia positiva, en cuanto al turismo en la capital, se mantiene según lo recogido en el mes de julio. En este mes marcaba que la provincia re cibió a 106.842 viajeros, que generaron un total de 155.043 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros. Los turistas españoles v extranjeros estuvieron casi a la par en julio.

Una actividad que también han podido constatar las guías de turismo. «Hay más visitantes, tanto en iulio como en agosto», explica Beatriz Sanz de Acedo, miembro de Burgos Turismo, «ha habido más turistas que otros años». Y ellas lo pueden comprobar a pie de calle, ya que son las personas que cada día mues tran la ciudad a los que llegan de fuera. Un análisis que se realizará por los datos oficiales, pero que por su propia experiencia indican, ya que «han venido más personas»

Burgos Turismo fue una empresa pionera, que se puso en marcha en el año 2017 y comenzó a trabajar con los modelos de visitas que se estaban ofertando, desde hace años, en otras capitales. Sus propuestas pusieron en marcha el Free Tour, la entrada individual guiada en la Catedral y la visita nocturna Burgos de leyenda' que mantienen durante este mes de septiembre los martes, viernes y sábados a las 21.00.

Este verano se han implantado otras empresas en la capital burgalesa que siguen este modelo y la actividad no se ha resentido. «Hay más ofertas y los clientes se reparten. Por ejemplo ha tenido mucho tirón la visita nocturna de la Catedral 'Stella'», explica Beatriz Sanz de Acedo, de Burgos Turismo. Una situación, que leios de ser negativa, considera que aporta un plus a la capital. «Una ciudad, cuanto más oferta tenga, es mucho mejor. Porque de cara al visitante ofrece un abanico de actividades, resulta más atractiva para los que planean un viaje».

Mayoritariamente, por su percepción, se trata de un turismo nacional. «Hemos notado que han llega do muchas personas desde Murcia. Seguramente por el AVE directo. Y eso indica que funciona la promo-

ción. Todos los años han venido, todos los veranos, pero este destacan por el número los murcianos. Creo. que en parte lo hacen buscando el fresco de Burgos, pero esta vez han sido muchos más de lo que hemos recibido otros veranos». Les siguen los visitantes de Valencia, Cataluña, Madrid y en menor medida del País Vasco

Otra de las características es que el tiempo estival demandan las visitas guiadas, el turismo familiar. «son grupos grandes, vienen juntos de dos o tres familias y viajan con niños de edades parecidas». Con el paso del verano, el inicio

de la actividad de las clases, el cambio de estación ven llegar también otro tipo de personas a Burgos. Septiembre es un mes de trsansición, en el que todavía se nota el tu rismo particular que dejarán paso a los viaies o grupos concertados. Una etapa que, según su experien-

cia, comenzará a tener visitantes internacionales y también se está volviendo a contratar los viaies en grupos. «Desde la pandemia se ralentizó todo. Las personas eran reacias a realizar viajes, con gente desconocida, pero se está recuperando el turismo de grupos».

Otras de la característica que destacan es el que Burgos continúa siendo un lugar de paso para otras rutas. Algunas ligadas a las peregrinaciones como el Camino de Santiago, e incluso de viaje hacia el Santuario de la Virgen de Lourdes.

#### CATEDRAL Y POCO MÁS

Su propuesta del Free Tour está pensada para contar la historia y los principales monumentos de la ciudad de Burgos, En este sentido, encuentran que se repite el mismo modelo, la mayoría de las personas que nos visitan desconocen el potencial de la capital. La Catedral es la jova y normalmente es lo que más destaca y conocen. «Sobre todo los que la vieron hace años, antes de la restauración, se sorprenden mucho.

Pero, por su experiencia, consideran que es necesario incidir en la divulgación de los atractivos de la capital porque, aunque siempre hav excepciones, la gran mayoría de las personas lo desconocen.

«Aunque no pasemos en nuestros recorridos siempre hablamos de las Huelgas, de la Cartuja, del Castillo. Y nos damos cuenta de que sigue pasando lo mismo. Si preguntas, cuántos conocen las Huelgas,se hace el silencio. Ocurre la mayor parte de las veces. También con la Cartuia», explica Beatriz Sanz de Acedo, de la empresa de guías Burgos Turismo.

Por el contrario entre los atractivos de Burgos desde hace tiempo se sitúa Atapuerca. «Sobre todo lo notamos en el turismo familiar. Vienen muchas personas que nos comentan que van a visitar o han visto ya Atapuerca. Lo conocen más que la Cartuja y las Huelgas. La difusión del proyecto realizado por los codirectores y la Fundación Atapuerca da sus frutos».



#### **NUEVA PLAZA** DE ACORRO EN SOTOPALACIOS

El delegado de la Junta, Roberto Saiz, el presidente de la Diputación, Borja Suárez, y el alcalde de la Merindad de Río Ubierna. José María Del Olmo, así como el diputado provincial Jesús Sendino y el diputado nacional Ángel Ibáñez, presidieron la inauguración de la plaza del Acorro, en Sotopala-

La inauguración de este espacio, recuperado para el uso v disfrute de los vecinos, se ha realizado aprovechando que la localidad ha celebrado las fiestas de Nuestra Señora de Acorro.



La feria ofrece la oportunidad de encontrar música en la capital que ya no cuenta con ninguna tienda de venta exclusiva. FOTOS: OSCAR CORCUERA

#### FUENCISLA CRIADO BURGOS

Te tiene que gustar. Pero para los que les encantan los mercadillos, el trastear, buscar, remover y encontrar el objeto deseado es una auténtica «gozada». Es lo que trasmiten los burgaleses que se mueven entre las filas de cajas que dan forma a la Feria del Disco y del CD de Burgos que vuelve a la capital. Más de 15.000 a la vista para hacer un viaje por los recuerdos y la memoria abierto al conocimiento y el coleccionismo.

Una propuesta que vuelve a Burgos cada seis meses, en los salones del Hotel Corona de Castilla, un referente que atrae a público fijo, pero que cada vez ve llegar a más jóvenes. «No está desfasado. En absoluto. Está muy vivo», explica Jorge 'Goblo', Prieto, «Las tiendas físicas han desaparecido. Yo tenía tienda en Madrid, Globo Media, y se cerró. La pandemia le dio la puntilla a una situación que llevaba decayendo tiempo. Quedan en algunas capitales como Valencia, Barcelona, Bilbao, Madrid, En el resto no hay, Aquí, en Burgos, ya no queda ninguna», explica Javier, que añade que si bien, la venta on-line ofrece un mundo de posibilidades, no sustituye el poder tener «el disco en la mano, ver como está, comprobar la edición. No hay color».

Entre lo expuesto se encuentran, tanto discos como CDS, desde los to a los 20 euros. Ediciones que destacan por su rareza por 30 euros. Aunque, por lógica, cuando más especiales y raros son más precio tiene. Por ejemplo, el single de Parálisis Permanente 'Quiero ser Santa' en perfecto estado se valora en 60 euros, mientras la colección especial de cuatro vinilos de los KISS, suman los 300 euros.

# Pasión por la música

LA FERIA DEL DISCO Y DEL CD LLEVA MÁS DE TRES DÉCADAS OFRECIENDO A LOS AMANTES DE LA MÚSICA LA OPORTUNIDAD DE ENCONTRAR TESOROS PARA SUS COLECCIONES

Un público diverso en el que cada vez hay más jóvenes que se llevan a casa los clásicos de los 60 a los 80

Y es que hay para todos los gustos. En los expositores se agrupa por décadas, países, estilos, Bandas Sonoras, ediciones descatalogadas y algunas «reediciones que valen una fortuna. Más que el original incluso y suenan mucho peor en algunos casos». Es el caso del vinilo, pero según su experiencia,



Rebuscar entre los más de 15.000 discos y vinilos es uno de los atractivos de la propuesta.

el CD, se sigue vendiendo muy bien. «Hay demanda».

#### PEQUEÑOS TESOROS

Y es que en el mundo de las reproducciones digitales, las playlists y las plataformas hay lugar para todo, «si te gusta la música».

Por su experiencia están viendo que el público ha cambiado. Se está renovando con gente muy joven, de 18 para arriba. Javier acaba de atender a un joven al que calcula unos 20 años. «Se ha llevado casi diez CDS, con un gusto muy variado, pop, soul, rhythm and blues, de los 50 y también algunas actuales».

Para José Ricardo 'Pali', el punto de inflexión fue la pandemia. «En casa los padres les pusieron su música y eso los chicos escucharon algo que la industria ya no les da. Cada vez hay menos independencia en las radios que siempre ponen lo mismo. Descubrieron la música y ya les enganchó». En este tiempo, por su experiencia los gustos han cambiado, ahora se está vendiendo «mucho la música de los 80, de todo española e internacional».

Entre las que hoy se llevan a casa un tesoro está Carla. Tres de Charly García, un cantautor argentino «soy de Oviedo y allí no lo encontraba. Así que estoy feliz». Junto a los CDS, un regalo para su novio «Uno de Oasis, que ahora que se vuelven a juntar, es una ocasión ».

Feliz también se va a casa Iovana de 28 años, con tres vinilos nuevos «Reconozco que alguno me llevo de sorpresa para descubrirlo y lo elijo porque me llama la atención la portada. Pero así, voy conociendo grupos de los que no tengo ni idea», explica que comenzó a aficionarse al coleccionismo hace poco y va ampliando sus gustos, gracias a ferias como la de Burgos. Hoy descubrirá como suenan Odette, Alessi's Ark y Emmy Lou Harris.

Y caque en los cajones puedes encontrar prácticamente de todo, desde 'Cientocero' de Supersubmarina, a los Boleros más clásicos, pasando por la Banda Sonora Original de Jesucristo Superstar para los más nostálgicos, el gran Bowie, Amy Winehouse en vinilo, Vangelis o Rick Astley.

Carlos está buscando algo para su mujer, «nos regalaron un tocadiscos y hemos ido recopilando discos de la familia. Pero ahora estoy buscando un disco de especial para regalar».

En este mercado hay sitio para todos los gustos o para casi todos, según Javier Globo, entre su oferta no
hay lugar para el reggaeton. «No lo
trato. Hay estilos que no los trabajamos porque no los domino, y no puedo recomendar y comprar si no lo
conozco bien lo que tengo entre las
manos. Y otros directamente porque
no quiero hacerlo. Simplemente, no
me gusta y aqui no tienen salida».

Entre los clásicos, ambos sitúan la música inmortal. Tanto la clásica, que para Javier Globo' se escucha en casa y tiene poca salida en venta, como la clásica actual como son los Beatles, Rolling Stones, los inmortaless. Los que nunca pasarán de moda. Yes que la música está más viva que nunca.

# **ESQUELAS**



#### DOÑA ÇASILDA BARTOLOMÉ FONTANEDA

(VDA. DE DON FRANCISCO PORRAS DOMINGO)

Falleció en Burgos el día 7 de septiembre a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

#### Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Daniel, Francisca, José Antonio y Ángel. Hijo político. Nietos. Biznietas. Hermanos. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy lunes a las 13.15 horas en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido su incineración.

Vivia: C/ Condestable, 4 (Villadiego) y (Villusto).

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria San José

Burgos, 9 de septiembre de 2024



#### DON JOSÉ LUIS VILLAHOZ DE PABLO

Falleció en Burgos el día 8 de septiembre a los 58 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su hijo: Jesús. Hija política: Angélica. Nieta: Paula. Hermanos: Charo, Pili (t), Jesús y Juan Carlos (t). Hermanos políticos: Alfredo, Gerardo y Lourdes. Sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alm

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana martes a las 13.15 horas en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido su incineración.

Vivia: C/ San Cosme nº 25.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria San José



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA-(9:30h a 22:00h)

- C/ Progreso, 32
- Plaza Mío Cid, 2
- (Estatua del Cid Soportales de Antón) Avda, de los Derechos Humanos, 66
- (Esquina Avd. Constitución Española)
- C/ Barcelona s/nº

(Parque Santiago - Gamonal)

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Avda. de los Derechos Humanos, 66
- C/ Francisco Sarmiento, 8



#### DON MANUEL PLAZA MORALES «LOLO»

(VDO. DE DOÑA CASILDA BÁRBARA GÓMEZ HOYO)

Falleció en Burgos el día 8 de septiembre de 2024 a los 90 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. E. P.

Sus hijos: María Teresa, José Manuel, María Begoña e Isabel (1), Hijos políticos: Domingo, Isabel (1) y Vicente, Nietos: Daniel y Rebecs; Lorene y Rocio: Ignocio, Deotir, Victor, Cristina y Adrién, Nietos políticos, fijigo, Mirian, Leandro y María, Bisnietos: Gadea, Vega, Saúl y Bruno. Hermanos José (1), Luis, Florencio (1) y Valentina (1), Hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy lunes día 9 a las 18.00 h. en la iglesia parroquial de San Salvador de Oña (Burgos). Acto seguido se procederá a la conducción del fallecido al cementerio de dicha localidad.

Capilla velatoria: Tanatorio Albia Briviesca (Burgos).

Burgos, 9 de septiembre de 2024

### SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...



PONTE EN CONTACTO burgos CON



C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org

# **ESQUELAS** en el@mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# Las agresiones sexuales siguen al alza en la Comunidad con Valladolid a la cabeza

- Castilla y León registra en el primer semestre un 14,9% más de delitos contra la libertad sexual hasta los 309
- La provincia vallisoletana lidera el aumento con 15 más
   Los robos de vehículos, los que más suben, un 20%

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Castilla y León ha sido durante el primer semestre de este año másinsegura de lo que lo fue en el mismo intervalo de 2023. Ylo es por poco, un 4%, aunque también de forma objetiva, tal y como pone de manifesto el último Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior donde figura que unos de los delitos que más han aumentado en la Comunidad son los que van en contra de la libertad sexual de las personas. En otras palabras, las agresiones sexuales, que una vez más vuelven a aumentar.

Entre enero y junio del presente ejercicio, en Castilla y León se han registrado 309 agresiones sexuales, cuarenta más que las 269 que se contabilizaron en el primer semestre de 2023. Además, ese aumento en términos absolutos tiene especial incidencia en la provincia de Valladolid, que pasa de 56 a 71 agresiones, lo que supone 15 más, el mayor aumento de la Comunidad.

En términos relativos, el aumento de las agresiones sexuales en Castilla y León es significativo con un 14.9% más, muy por delante del 4.8% nacional, y convirtiéndose en los segundos delitos que más se incrementan en el territorio de la Comunidad en el primer semestre del año.

Mientras tanto, también en términos relativos es Zamora la provincia en la que más crecen las agresiones acxuales con un 46,2%, aunque en este caso pasan de 13 a 19. Algo similar ocurre en Palencia, segunda de la lista con una subida del 36,4%, pero en la que las agresiones exuales pasan de once a quince. La tercera subida más acusada es la de Burgos, con un 34,4% más, seguida del 26,8% de Valladolid, el 14,6% de Salamanca, el 9,1% de Ávila y del 3,4% de León.

Por el contrario, solo hay dos provincias en las que las agresiones sexuales se redujeron durante el primer semestre del año. En Soria descendieron un 23,5%, mientras que en Segovia lo hicieron 11,1%.

Conviene señalar que el Balance de Criminalidad que publica trimes-



Un agente de la Policia Nacional conduce a un detenido junto a un coche patrulla, en una imagen de archivo. E. M.

tralmente el Ministerio del Interior recopila los datos de Policía Nacional, Guardia Clivil y cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadistico de Criminalidad. Igualmente, las cifras del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska diferencian, dentro de ese apartado de delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales por penetración por un lado y resto de delitos contra la libertad sexual por otro, siendo estos segundos mucho más frecuentes.

Y más allá de este tipo de delitos, que llaman la atención por su gravedad y por estar siempre de actualidad, hay otros que crecen todavía más, aunque en este caso son contra las cosas y no contra las personas. En este sentido, las sustracciones de vehículos aumentaron en Castilla y León el primer semestre del año un 19,9%, pasando de 226 a

271, es decir, 45 más.

Por otro lado, el tercer mayor incremento de Castilla y León se produce en los ciberdelitos, que crecen un 8,6% hasta situarse en los 12.876. En este apartado predominan las estafas informáticas, que suben un 8,1%, mientras que otros ciberdelitos, aunque suponen una parte mucho menor del total, se disparan un 12,7%.

Por otro lado, entre los delitos que descienden en Castilla y León, la mayor caída la anota el tráfico de drogas, que pasa de 229 a 211, un 7,9% menos que entre enero y junio de 2023. Se reducen también los homicidios dolosos en grado de tentativa (-4,3%), los robos con violencia e intimidación (-5,2%), los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (-0,5%) y los hurtos (-1,4%).

En cuanto a las provincias de Castilla y León, el comportamiento de la criminalidad es muy heterogéneo, ya que en cada una de ellas son diferentes los delitos que aumentan, los que disminuyen y la medida en la que lo hacen.

►ÁVILA. En el caso de Ávila, lo que más llama la atención es que los robos con violencia e intimidación se duplicaron en la provincia con un aumento del 108,3% durante el primer semestre del año. Frente a esta subida, los descensos que más destacan son los de tráfico de drogas, que se redujeron a la mitad con un descenso del 52.4%; y el 60% menos de agresiones sexuales con penetración. Igualmente, de un homicidio doloso y asesinato consumado que se produjo en la provincia abulense en el primer trimestre de 2023, este año se ha mantenido la estadística a cero. En conjunto, la criminalidad crece un 13,4%.

▶ BURGOS. Por parte de Burgos, los delitos no han sufrido cambios especialmente profundos de un año a otro, lo que se traduce en que la criminalidad total solo haya aumentado un 3,1% en el primer semestre del año. Cabe destacar, eso sí, que se ha producido un homicidio doloso cuando en 2023 no hubo ninguno en este periodo, y que los de en grado de tentativa también aumentan un 50% al pasar de dos a tres. Por otro lado, entre los descensos más significativos destacan el 19,5% de caida en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones.

▶ LEÓN. El aumento de la criminalidad en León es muy similar al de Burgos, con un 3% más. En la provincia leonesa se duplican los homicidios al pasar de uno a dos pero aquellos en grado de tentativa pasan de cinco a cero. Por otro lado, destaca que las sustracciones de vehículos se han disparado en el primer semestre del año un 38,1%, mientras que el tráfico de drogas también es un 22,2% más frecuente.

▶ PALENCIA. Por parte de Palencia, cerró el primer semestre del año con un 3,6% más de delitos cometidos en la provincia. En materia de homicidios, pasó de no tener ninguno consumado ni en grado de tentativa a registrar una y cuatro, respectivamente. También destaca la subida del 62,5% en lo que se refiere a robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones; y del 66,7% en sustracciones de vehiculos. Por el contrario, el tráfico de drogas disminuvó un 28%.

SALAMANCA. La provincia salmantina cerró el primer semestre de este año con un descenso en la criminalidad del 2%, siendo uno de los dos únicos territorios de Castilla y León que lo lograron. En este sentido destaca que mantuvo a cero los asesinatos consumados y en grado de tentativa cuando en 2023 fueron uno y tres, respectivamente. PASA A PÁGINA SIGUENTE



LEÓN **PALENCIA** SALAMANCA **SEGOVIA** SORIA 90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 88.1 FM ÁGREDA ARENAS DE SAN PEDRO **ASTORGA** ÁVILA BÉJAR 93.2 FM 88.4 FM 89.6 FM 97.7 FM 94.1 FM VALLADOLID ARANDA DE DUERO BURGOS CIUDAD RODRIGO ZAMORA 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

## CASTILLA Y LEÓN

#### VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Asimismo, también se registró una caída importante del 39,1% en lo que tiene que ver con delitos graves y menos graves de lesiones y rifia tumultuaria. Casi en la misma medida, un 39,4%, aumentan los robos con fuerza en domicilios, mientras que en la provincia salmantina los delitos relacionados con el tráfico de drogas desplomaron un 32,3% entre enero y junio de es-

► SEGOVIA. En lo que respecta a Segovia, y a pesar de haber sido una de las dos únicas provincias en reducir las agresiones sexuales, registró un aumento de la criminalidad del 14,3%, el más alto de la Comunidad. Como da tos llamativos presenta un aumento del 25.2% en cibercriminalidad, así como el doble de sustracciones de vehículos al pasar de ocho a 16. Como descensos más reseñables figura un 31,6% menos de robos con violencia e intimidación y un 20% menos de delitos de tráfico de

►SORIA. Soria es, junto con Salamanca, una de las dos provincias que lograron reducir su criminalidad durante el primer semestre de este año. En el caso del territorio soriano lo hizo en un 5,1%, a pesar de que pasó de uno a cuatro asesinatos en grado de tentativa como ejemplo de uno de los aumentos más significativos. Por el contrario, los robos con violencia e intimidación se reduieron en la provincia soriana un 38,5%, mientras que los robos con fuerza en domicilios se dispararon un 73,2%. Por otra parte destaca también la caída de la criminalidad, de un 18,7%

➤ VALLADOLID. La provincia vallisoletana experimentó en el primer semestre del año un aumento de la criminalidad del 5,9%. En sus estadísticas destacan descensos del 50 y del 33,3%, respectivamente, en asesinatos consumados y en grado de tentativa, así como un aumento sustancial del 28,6% en delitos relacionados con el tráfico de drogas del 18,5% en los robos con fuerza

>ZAMORA. Finalmente, Zamora registra en el primer semestre del año un aumento mínimo en la criminalidad del 2%. Destacan los incrementos en los robos con violencia e intimidación, que pasan de siete a doce, un 71,4% más, y la caída del 11,8% en las sustracciones de vehículos. Además de estas variaciones como las más notables, también conviene destacar que se mantienen a cero, al igual que en 2023, los asesinatos consumados, pero aumentan en un 50% los de en grado de tentativa al pasar de dos a tres.

# Soria comparte médicos con otros hospitales por la falta de facultativos

El modelo de contrato mixto entre provincias con mayor y menor actividad está en marcha hace medio año y «funciona», destaca el gerente de Asistencia Sanitaria

#### MILAGROS HERVADA SORIA

La falta de médicos hace necesario buscar fórmulas alternativas que permitan cubrir las necesidades en hospitales donde, por diferentes razones, es difícil atraer a estos profesionales. El Complejo Hospitalario de Soria se han sumado a la modalidad de contratos mixtos de facultativos que son compartidos entre los centros de mayor y menor tamaño de Castilla y León, un modelo en marcha en toda la Comunidad Autónoma pero que en Soria está teniendo una mayor incidencia, sobre todo porque tiene carác ter voluntario por parte del profesional, como matizó el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, lo que indica que hay disposición por parte de dichos facultativos de acudir a Soria con esa modalidad. «De este modo se trabaja en red y es de agradecer a los hospitales esta posibilidad», desta có el responsable de la sanidad soriana.

Vicente apuntó que este modelo, que lleva en marcha unos seis meses, «está funcionando», y son varios los facultativos compartidos y en distintas especialidades.

Es el caso de cirugía, donde se viene arrastrando un problema desde hace meses pues aunque la plantilla está cubierta al cien por cien, aseguró el gerente, de los diez en activo, seis están exentos de realizar guardias porque han superado ya la edad de 55 que les permite eludirlas. La sanidad soriana lanzó un SOS a primeros de año y llegaron cirujanos procedentes de Burgos que realizaban seis guardias para parchear el agujero.

El refuerzo actual es de dos cirujanos compartidos con el hospital vallisoletano Río Hortega ya con la modalidad de contrato mixto. El servicio de cirugía también se ha visto complementado con otros dos profesionales, pero en este caso a tiempo completo, como puntualiza Vicente.

Cardiología es otro ejemplo de contrato mixto. «Son tres profesionales que vienen una semana cada uno, compartidos con Valladolid», indicó el gerente. Y también ocurre en traumatología, igualmente procedente del Río Hortega.

Toda estas incorporaciones forman parte de un proceso de fidelización de profesionales en el Complejo Hospitalario de Soria por el que se les ofrecen contratos de tres años así como facilidades y financiación de diferente formación de posgrado y la participación en proyectos de investigación, de manera que, además de iniciar su andadura profesional desde el punto de vista asistencial, los seleccionados puedan continuar con su formación clínico-investigadora.

En Soria se ha fidelizado profesionales en traumatología a tiempo completo, en oncología, medicina del trabajo, dos pediatras, un médico de unidad de cuidados intensivos, principalmente.

Mención aparte merece el servicio de psiquiatría, donde también la sanidad soriana ha conseguido un refuerzo para realizar las guardias, ya que la falta de profesionales se viene arrastrando desde hace meses. Se da la circunstancia de que las dos plazas convocadas en el último proceso de selección de personal se cubrieron, pero ninguno de los dos profesionales se ha incorporado finalmente, por lo que el problema sigue persistiendo.

Vicente aseguró que el Complejo Hospitalario de Soria se encuentra actualmente por encima de la plantilla orgánica, de media, pero eso no significa que haya especialidades donde hay déficit. «Por ejemplo, en oncología la plantilla es de cuatro y se ha fidelizado un quinto oncólogo, así que estamos por encima, pero en psiquiatría y otorrino hay falta, porque hay pocos profesionales

de estas especialidades», explicó el gerente de Soria. En radiología también se arrastra el déficit de facultativos, sin embargo en este caso la solución es más fácil porque se pueden «subcontratar algunos servicios. Las tecnologías permiten asumir procesos alternativos», matizó Vicente, de modo que la prueba se realice en Soria pero la interpretación de los resultados pueda hacerse en cualquier otro punto donde se encuentra el radiólogo. La situación de la plantilla es Atención Primaria «tampoco es mala», consideró el gerente, con «casi todos los cupos cubiertos», puesto que se ha reforzado en Covaleda, San Leonardo y El Burgo de Osma cuando ha sido necesario.

Valoró el recurso de los médicos externos que ayudan a la hora de realizar las guardias. «Es algo positivo. Nos tenemos que apoyar en los externos porque no tenemos profesionales. Ojalá quisieran estar en plantilla pero ellos vienen cuando quieren», matizó. Este modelo de médicos de familia procedentes de otras comunidades próximas lleva tiempo ya utilizándose, como otra de las soluciones alternativas que es necesario aplicar para continuar ofreciendo el servicio con normalidad.

### Liberación sindical amparada por la ley

#### TOMÁS PÉREZ URUEÑA

Si el sueño de la razón producía monstruos, el sueño de una noche de verano en Valladolid produce alucinaciones que, junto al «estrés cognitivo» provocado por las olas de calor y el reduccionismo, al ponerlas negro sobre blanco dibujan un cuadro estrambótico, por ser indulgentes, de la realidad de la sanidad en Castilla y León.

Porque, en princípio, sería ese estrés cognitivo, que afecta negativamente al funcionamiento normal del cerebro, la razón más lógica que lleve a plantear que el problema de las más de 250 plazas de difícil cobertura en atención primaria son los 30 profesionales de la medicina de familia que están liberados, de un total de 55, o los 127 de personal de enfermería, o los 87 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, por citar solo algunos ejemblos.

Claro que, otra opción puede ser que nosotros, los representantes sindicales en las mesas de negociación, nos hayamos liado buscando soluciones rebuscadas, planteando la necesidad de aplicar incentivos profesionales y económicos para cubrir esos puestos de trabajo, en mejorar las condiciones laborales. Seguro que, para esas condiciones laborales.

mentes preclaras, también estaremos equivocados en criticar que los profesionales sanitarios estén firmando contratos diarios para trabajar, en oponernos a la contratación de médicos en atención primaria sin el MIR en medicina de familia o reclamar la actualización de las bolsas de trabajo que, desde hace más de un quinquenio, han quedado obsoletas.

Y, sin duda, también estarán equivocados quienes piensen que el problema de la sanidad es estructural, un problema político, de gestión, de maltrato continuado a los profesionales, o quienes, incluso, sospechen de un intento de privatizar una envidiable, y envidiada, sanidad pública. Quiénes somos nosotros, simples mortales, para contradecir a esas mentes privilegiadas, que nos alumbran con su ingenio, y que ya han decidido que el problema de la sanidad castellana y leonesa son las liberaciones sindicales.

Arrasemos con las horas sindicales, con los liberados sindicales, con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, en definitiva, porque todas estas zarandajas tienen la culpa de todos los males que nos azotan como sociedad. Y, así, una vez que se haya terminado con todo esto los trabajadores volverán a cumplir con sus obligaciones: trabajar como hace 150 años, de sol a sol, a merced de sus empleadores, sin derechos y quedando eternamente agradecidas ante la gran oportunidad de poder trabajar para ellos.

Pues va a ser que no. Los sindicatos, la

acción sindical y los liberados sindicales están reconocidos y amparados por la Constitución española (art. 7), la Ley Orgáni ca de Libertad Sindical (art. 2) y el Estatuto de los Trabajadores (art. 68). Así, los trabajadores tienen el derecho a elegir, a través de las elecciones sindicales, a sus representantes y estos, según reconoce el Estatuto de los Trabajadores (ET), disponen de una serie de horas, que varían según el volumen de la plantilla, para su labor sindical en defensa de los derechos de sus compañeros. Pues bien, le ley también determina que, previo acuerdo, se podrán acumular las horas sindicales en uno o varios representantes. Y así llegamos a los liberados sindicales, que pueden serlo parcial o totalmente, responsables de la representación, negociación, asesoramiento y resolución de conflictos entre la empresa y los trabajadores. En definitiva, el derecho de los trabajadores a ser representados y defendidos y el derecho que tienen los trabajadores a la liberación sindical para representar y defender los derechos de sus compañeros.

Así de fácil. Sin «cobijos» solo «amparo» legal. Porque, aunque ambas palabras sean sinónimas la diferencia de matiz es fundamental. Nada nuevo bajo el sol, de hecho, los principios de exageración, desfiguración y orquestación ya fueron utilizados en la Alcmania de los años 30 del siglo pasado.

Tomás Pérez Urueña, secretario general UGT Servicios Públicos Castilla y León.

# Ponferrada reclama más recursos para El Bierzo en el día de la Virgen de la Encina

El alcalde de la localidad, Marco Morala, pide a la Virgen «el apoyo presupuestario» que se merecen y Suárez-Quiñones reivindica al Gobierno ayudas para la industria

#### PONFERRADA

El Ayuntamiento de Ponferrada acogió ayer, domingo, el acto institucional del Día del Bierzo y de la Virgen de la Encina, con los discursos de las diversas autoridades, cuyas peticiones principales se centraron, una vez más, en las mejoras de la sanidad y las infraestructuras de la comarca. El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Marco Mora la, el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón.

Morala reclamó a las diversas administraciones «un plus de compromiso con Ponferrada» con las inversiones que la ciudad y el Bierzo se merecen «porque perder en este momento algunos trenes de innovación, de nuevos desarrollos económicos, de digitalización y de reindustrialización es quedarse abocados a que esos trenes nunca más volverán», dijo. Por eso pidió a la patrona del Bierzo, la Virgen de la Encina «el apoyo presupuestario que merecemos con la misma dignidad. necesidad, urgencia y justicia que otros territorios de España», infor-

No faltó en su discurso alusiones al sentimiento de ser berciano, «ser de Ponferrada no es una mera identidad sino que nos vincula orgullosamente a un pasado milenario y nos sitúa mirando al futuro», añadió.

Los discursos de los representantes de las demás administraciones tuvieron un tono mucho más reivindicativo y de repaso de las diferentes inversiones de cada una de ellas. En este sentido el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, afirmó que «la Junta se preocupa de la sanidad con importantes inversiones, como en Atención Primaria con el nuevo centro de salud de Bembibre o los cinco miillones para aparatos del Hospital del Bierzo y la radioterapia que va a ser una realidad», afirmó. «El Bierzo es un territorio que tiene pulso y que se va incrementando. Hay un resurgir claro en los parámetros de la comarca. Esa personalidad berciana emprendedora y que se sustenta en sectores como la agricultura y el turismo y la industria que empieza a despuntar hace que haya un Bierzo

muy vivo», añadió. Suárez-Quiñones también reivindicó al Gobierno central que libere el dinero comprometido para al ampliación de la empresa Tvitec, vital



El alcalde de Ponferrada. Marco Morala, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones. EM.



Anderson Bastista, Javier Alfonso Cendón, Gerardo Álvarez Courel, Nicanor Sen, Nuria Rubio, José Pellitero, Olegario Ramón, Irene González, Luis Alberto Arias y Lucía Osorio. E.M.

para la industria del Bierzo, mientras la Junta invertirà 19 millones en la ampliación del polígono de El Bayo, donde se ubica precisamente esa empresa.

Desde el Gobierno Central el delegado en Castilla y León, Nicanor Sen, aseguró que el Bierzo es «una comarca vital para nuestra Comunidad. Desde el gobierno somos conocedores de sus grandes retos. Un territorio que pronto tendrá encima de la mesa las alternativas al lazo del Manzanal. Los grades ejes llevan su tiempo pero hemos comenzado la cuenta atrás», dijo. Y recordó las inversiones en telecomunicaciones «que acercan a los ciudadanos y son herramientas imprescindibles».

Tras los discursos institucionales comenzó el acto central del día, con la ofrenda a la Virgen de la Encina, este año a a cargo del Ayuntamiento de Benuza cuyo alcalde, Domingo Cabo, pidió a la patrona mejores carreteras y telecomunicaciones para su municipio. Desde esta localidad sus vecinos ofrecieron a la Virgen todos los productos del campo.

#### TUDANCA SOBRE LA UVA GODELLO: «ES ESTROPEAR LO QUE FUNCIONA»

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, lamentó este domingo en Ponferrada que la Junta de Castilla y León se dedique a «estropear» todo lo que funciona, en referencia a la autorización para que la Denominación de Origen Rueda pueda pueda

usar uva godello, autóctona del Bierzo. «Quiero mandar un mensaje de apoyo a todos los productores de la Denominación de Origen Bierzo. No entiendo por qué las cosas que funcionan la Junta se dedica a estropearlas», dijo. Tudanca alabó el gran trabajo desarrollado en los últimos años por estos viticultores para posicionar los vinos de esta uva en la primera línea del mercado y con gran reconocimiento a nivel nacional. «Esto no se puede hacer sin diálogo, mermando la capacidad de trabajo y la competitividad de una denominación de origen tan potente. Espero que esto se resuelva lo antes posible», añadió según informa Ical.

Así lo dijo durante su participación en los actos del Día del Bierzo y el Día de la Encina en la capital berciana, donde volvió a aprovechar la ocasión para pedir mejoras en la sanidad de la comarca «Hay que defender esta tierra porque necesita mucho». También pidió a la Junta el desarrollo de infraestructuras y proyectos de atracción de industria «para frenar el desempleo en un territorio», apuntó.

#### Muere un motorista tras chocar contra un guardarrail en un pueblo de León

LEÓN

Un motorista falleció ayer, domingo, tras chocar contra un guardarrall en la CL-635 en el término municipal de Maraña, León, segundatos del 112 Castilla y León recogidos por Europa Press. El suceso se produjo minutos antes de las 13.17 horas, cuando la sala del 112 de Castilla y León recibió una llamada que informaba del accidente y avisaba de que el motorista se encontraba inconsciente.

La sala de operaciones del 112 avisó del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó a un equipo médico de Riaño que solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista.

Por su parte otro motorista de 59 años resultó herido de gravedad en la noche del sábado tras caerse y salirse de la vía en la carretera PP-2233 en el término municipal de Payo de Ojeda, Palencia.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno el accidente se produjo cuando el motorista cayó en la calzada y se salió de la vía por el margen derecho.

#### Castilla y León atisba una campaña micológica «excepcional»

BURGOS

La campaña micológica de otoño en Castilla y León, la más importante en lo que respecta a producción y variedad de especies, se presenta «buenísima» en todas las provincias bendecidas por las sucesivas danas, y será «excepcional» en Burgos y Soria, provincias donde ha llovido durante nueve días de forma abundante y progresiva.

Desde la Fundación del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) se avanza que se prevé un inicio de campaña «buenísimo» en cuanto a producción en las últimas dos semanas de septiembre. Este año por San Miguel en Burgos y Soria habrá abundancia, por tanto, de 'migueles' o boletus, informa Ical.

La previsible buena campaña también se ve avalada por los 8,66 permisos que ha expedido en los primeros cinco primeros días de eseptiembre la Asociación Montes de Soria, que gestiona el Parque Micológico más grande de España con 165,000 hectáreas.

## CASTILLA Y LEÓN

# De la Hoz, un anecdotario de 25 años en las Cortes

EL CURSO ARRANCA SIN EL QUE ERA SU PROCURADOR POPULAR MÁS EXPERIMENTADO, QUE SE INICIÓ EN EL PARLAMENTARISMO CUANDO LAS CONVOCATORIAS LLEGABAN POR TELEGRAMA Y LOS ACUERDOS SE ALCANZABAN EN LA CAFETERÍA DEL CASTILLO DE FUENSALDAÑA, QUE DABA A LAS CORTES UN HALO DE «MAGIA»

#### ALICIA CALVO VALLADOLID

Cuando los focos se apagaban, seguramente en algún pasillo con algún WhatsApp o una llamada él seguía negociando. Conocedor de los recovecos de un castillo y de los entresijos de los corredores y despachos del edificio modernista donde reposa el poder legislativo autonómico, Raúl de la Hoz (Palencia, 1973) es un animal político, un parlamentario entregado a la política que se practica desde la oratoria del escaño a la habilidad de dominar espacios más allá del hemiciclo, v. también, un anecdotario andante de 25 años de las Cortes. De mano firme pero tendida, hombre de máxima confianza de Mañueco y sus oios en multitud de negociaciones. se ha convertido además en historia viva de las Cortes de Castilla y León a las que va no pertenece porque agregó el prefijo 'euro' a su perfil parlamentario.

El nuevo curso político ha arrancado en la Comunidad sin quien se había convertido en el procurador más veterano, aunque apenas ha rebasado la cincuentena, y es que el 'popular' De la Hoz se estrenó en esto del escaño castellano y leonés en tiempos en los que «las convocatorias de las Cortes llegaban por telegrama», el diario de sesiones se apuntaba «en montones de libros amarillos» y si había que prepararse una comparecencia debía bucear en tomos y más tomos de papel. «Recuerdo que una nube de humo sobrevolaba las comisiones en las que interveníamos con el cigarrillo en la mano» - apunta-, y para localizar a algún político en el castillo de Fuensaldaña, a falta de despachos, bastaba con buscar en la cafetería, donde se cocinaban acuerdos.

De aquellos tiempos queda poco más que nostalgia por el ambiente más que por las condiciones. «Se ha perdido romanticismo, un poco la magia del castillo de Fuensaldaña, que era absolutamente incómodo, pero tenía encanto. Todo era manual v hemos ganado en comodidad, en medios tecnológicos y en posibilidades para realizar mejor nuestro trabajo, pero las Cortes ahora tienen un ambiente mucho más frío. Todo giraba en torno a la cafetería, en sus sofás te encontrabas en una mesa al consejero de Economía hablando con un empresario, en otra al de Empleo con los sindicatos y al lado a un parlamentario del PSOE y otro del PP negociando una proposición no de ley», relata sobre una etapa intensa en la que se inició joven.

Recién cumplida la mayoría de edad, De la Hoz, hoy padre de dos hijas, se afilió al Partido Popular porque veía a «un señor en el que creía». Por aquel entonces desconocía que esa actividad eclipsaría lo que pensaba que era su principal vocación, la abogacía. «Me afilié por Aznar. Me parecía un tipo serio, riguroso y que era la persona que necesitaba España para un cambio».

Con la carrera de Derecho terminada, comenzó a ejercer, se especializó en derecho bancario, societario y mercantil y en paralelo se convirtió en presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Castilla y León. Sólo era el principio de una carrera traducida –por el momento– en 25 años de parlamentarismo. De la Hoz cerró ciclo este verano tras un último y fructifero tramo codo con codo con quien, además de su presidente y hasta hace nada sujefe, llama, ante todo, «ami-

El palentino, ahora eurodiputado, deja atrás un cuarto de siglo como procurador en el que ha coincidido con siete presidentes de la Cámara y tres jefes del Ejecutivo autonómico, y ha participado en los dos pactos de gobierno—con Cs, primero, y con Vox, después,— transformando su voz tranquilizadora en atronadora como azote de la oposición.

Siempre se ha sentido arropado por los barones de su partido. «Cuando llegué entraba en un mundo que estaba dirigido por personas a las que yo tenía un respeto extraordinario. Haber podido compartir con ellas y ver que me querían ayudar... Y luego ir ganando protagonismo en esta casa hasta llegar al momento en el que Alfonso Fernández Mañueco se enfrentó al debate de investidura y se convirtió en presidente ha sido especial».

Comenzó su trayectoria política de la mano del ya fallecido Tomás Villanueva: «Como presidente provincial del partido de Valladolid fue el que me dijo, 'oye, pues si eres el presidente de Nuevas Generaciones ve en la lista', y fui de número cuatro por Valladolid tras Lucas, èl y Carmen Reina». Eran las elecciones autonómicas de junio de 1999 y Juan José Lucas revalidó su mayoría absoluta.

Ya apuntó alto bien temprano al, según cuenta, recibir la confianza inicial de Juan Vicente Herrera: «Me dio la oportunidad de desempeñar un papel relevante en las Cortes porque me propuso ser portavoz de Educación cuando yo acababa de entrar y era nuevo. Él es una de esas personas de las que siempre aprendes algo y me enseñó sobre todo a saber estar y a comportarse, y no sólo en política».

Contó con el cobijo de Juan José Lucas, el mandamás en aquellos prometedores inicios: «Siempre creyó en los jóvenes y me dio un extraordinario apoyo. De él me quedo con su apuesta por aquellos chavales que entonces hacíamos política con toda la ilusión del mundo».

Y, por supuesto, si un hombre ha sido fundamental en su historia es el de Alfonso Fernández Mañueco, de quien cuenta con el respaldo y afecto más absoluto, «Alfonso es, aparte de todo, un amigo. Hemos labrado esa amistad durante años y al final tiene su recompensa política con su posición actual de presidente y, en mi caso, con haber podido ser su portavoz todo este tiempo. Hemos trabajado juntos de forma leal, muy leal, y eso que tenemos broncas, porque creo que en política si de verdad quieres ayudar tienes que decir la verdad, y yo he sido muy claro y directo expresando lo que me gusta y lo que no». Toda una revelación para quien siempre ha escuchado primero para disparar después.

De hecho, el recuerdo «más emotivo» de toda su trayectoria profesional lo protagonizó él. su amigo: «Si me tengo que quedar con un día de estos 25 años me quedo con el que votamos la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco. Esa tarde en la que Alfonso fue presidente. Yo sabía lo que a él le había costado. lo que había peleado y lo que juntos habiamos trabajado por eso. Fue ciertamente bonito para mí y para él. Bueno, para todos. Terminó el debate y tras mi intervención le aplaudimos todos y los dos nos fundimos en un abrazo porque, aunque parezca mentira, en política también es posible que surjan amistades»



Juan José Lucas y Raúl de la Hoz, en los inicios como procurador del hoy eurodiputado. E. M.



De la Hoz y el fallecido Tomás Villanueva en las Cortes, E. M

Se va a Bruselas, pero no aparta la vista sobre lo que ha dado de sí este tiempo de intensa, y a ratos convulsa, labor parlamentaria, no siempre a la luz de las cámaras y los micrófonos. Su perfil negociador, tenaz, duro y contundente, ha estado presente en varios de los pactos que alumbró la Cámara autonómica, no sólo de gobierno.

Porque hubo un tiempo, que los más veteranos recordarán, en los que oposición y gobierno incluso alcanzaban alianzas. Y el tono bronco no era una constante. «Aunque suene raro, había más diálogo con la oposición cuando teníamos mayoría absoluta. Pactamos más normas y leyes cuando teníamos mayoría absoluta, pero no es el momento de echar nada en cara a nadie», indica.

Desembarca en Europa dejando atrás un cuarto de siglo de parlamentarismo castellano y leonés, en el que ha habido tiempo para casi todo, para mayorías absolutas, simples y ajustadas. Hasta para rearmar un partido convertido en apisonadora electoral tras el bache de las únicas elecciones ganadas por el PSOE tras 36 años, las de 2019, que sin embargo no permitieron a los socialistas gobernar por los designios de Albert Rivera.

Cuenta De la Hoz que precisamente ese fue «el punto de inflexión» para que la convivencia entre los grupos se deteriorara profundamente. «Afectó mucho a las relaciones personales, que eran buenas al margen de nuestras diferencias políticas. A partir de ese día se daban situaciones de cruzarte en el pasillo y que no te saludaran. Después de las elecciones que el PSOE ganó y finalmente no gobernó las relaciones personales cambiaron mucho. Personalmente he querido trabajar siempre en esta cámara las relaciones personales porque para que las cosas funcionen en el parlamentarismo debe existir una relación que ayude a que la navegación política salga adelante. Lo he intentado con la oposición siem-

### CASTILLA Y LEÓN





Raúl de la Hoz, Pedro Viñarás, Josefa García Cirac y Alfonso Fernández Mañueco. E.M.









Su último pleno de las Cortes, ICAL

pre y con los que han sido socios de gobierno, y lo he conseguido en algunos casos», reconoce antes de referirse a varios socialistas con los que mantuvo (y mantiene) buena sintonía: «Con Jesús Ouijano, con Ángel Villalba, Jaime González, Julio López y algunos más. Con Virginia Barcones [ex delegada del Gobierno] he tenido muy buena relación. Eso no excluye que hayamos tenido debates tensísimos, pero por encima de las diferencias políticas, que son muchas, siempre había un abrazo y saber, en algunos casos, que habíamos estado juntos trabajando en algo en lo que crejamos ambos», precisa.

De ahí que de uno de los logros de los que «más orgulloso» se muestra es de un trabajo mano a mano con Julio López, quien fue procurador por el PSOE. «He participado en un montón de presupuestos y en un montón de leyes, pero hay una ley todavía tan vigor de la que me siento orgulloso, que es la de Industria. Yo era portavoz en-

tonces de economía y Julio López lo era a su vez del PSOE y los dos partidos nos dieron mucha libertad para cerrar un acuerdo, que creo que fue bueno y dio lugar a una muy buena ley para Castilla y León».

buena ley para Castilla y León». Empezó siendo el más joven de aquellos políticos que discutían las cuestiones candentes en la famosa rotonda del castillo de Fuensaldaña (lo pisó como procurador por primera vez con apenas 26 años) y termina su etapa en Castilla y León siendo el más veterano en experiencia en esas Cortes autonómicas en las que tantas batallas desplegó. No todas a la vista. De hecho, algunos de sus logros consistían en que no trascendiesen las discusiones, una navegación fuera de radar que llegara a buen puerto.

Y si no que se lo digan al PSOE de Tudanca que creyó que tenía un acuerdo de gobierno en 2019 con lgea cuando Rivera tenía otros planes. De la Hoz asegura que «la peor legislatura fue la de Ciudadanos por la situación que tuvimos con Cs». Aunque de esa etapa destaca la negociación que llevó al PP a gobernar: «La negociación del pacto con Ciudadanos fue un periodo extremadamente divertido desde todos los puntos de vista. Fue divertido ver cómo unos y otros jugábamos papeles y algunos creían que jugaban un papel más determinante del que realmente estaban jugando. Me refiero al pobrecito este, a Igea, que se creía que estaba negociando algo cuando la negociación iba por otro lado. Verle asumir un rol que no tenía... Resultaba divertido ver cómo te hacía propuestas este hombre que vo mismo había redactado... Pero bueno, eso abrió un gobierno en el que hubo una muy buena relación con la gente de Cs en las Cortes. Sin embargo, esta persona provocó una relación compleja y un final abrupto que no hubiéramos querido».

Con VOX el prematrimonial resultó más fluido. «Ni el PP intentaba convencer a VOX absolutamente de nada, ni al revés. Nos sentábamos sabiendo que tenemos diferencias y que no se iban a resolver en la mesa de negociación, sino que teniamos que llegar a un acuerdo por encima de esas diferencias», apunta. Hasta que llegó el divorcio decidido por un tercero, Santiago Abascal, aunque De la Hoz ya lo vivió desde el retrovisor, puesto que cuando recogió su despacho y comunicó oficialmente su cese como procurador de Castilla y León aún gobernaba su partido con VOX. A los pocos días ya no.

Desde la perspectiva que proporciona el cambio de escenario, De la Hoz asegura que «al echar la vista atrás hay muchas cosas que te hubiera gustado hacer y empiezas a coger distancia sobre lo acaecido». Y aparecen las primeras conclusiones. «Quizás hemos perdido demasiado tiempo en discusiones estériles y a veces los debates que tienen lugar aquí están alejados de lo que les interesa a los ciudadanos», apunta como autocrítica quien nunca rehuyó el cuerpo a cuerpo y no duda así en cantarse las cuarenta a sí mismo.

También vivió su propio 'tierra trágame' cuando parte del Grupo Popular se equivocó en la votación de las cuentas autonómicas y eso retrasó la aprobación de presupuestos de 2023. «Fue el peor momento. Era una cosa que siempre se dice eso de que 'como me pase me muero'. Pues me pasó. Lo pasé mal. Lo pasé muy mal por la responsa bilidad que asumía como portavoz del grupo. Vale, el error no fue directamente mío, pero yo era el portavoz del grupo parlamentario y esa responsabilidad la tienes. Bueno, se subsanó, pero provocó que una parte del presupuesto entrara en vigor un poquito más tarde. Son de esas cosas que yo no me perdonaré jamás, el no haber estado más atento y haberlo evitado».

Pese a su prolija trayectoria, en este tiempo nunca dejó el parqué de las Cortes para dar el salto al gobierno regional, y, sin embargo, asegura que no le queda ninguna espinita por no haber sido conseiero, quizá consciente del alto valor para él como orador y hombre fuerte, sobre todo desde su posición de portavoz que alcanzó con el primer gobierno de Mañueco en 2019. «Me encanta el parlamentarismo y he sido muy feliz como procurador en estas Cortes, y si ahora me dicen que cambie el ser diputado por consejero no lo cambia ría. Y tampoco hubiera cambiado antes ser conseiero por ser portavoz en las Cortes. Creo que el par lamentarismo es la parte más bonita de la política y no he tenido necesidad ni he querido nunca hacer algo distinto en política».

Pero 25 años dan mucho de sí y entiende que era momento de cambiar de aires. «Yo llevaba mucho tiempo en un mismo sitio y ahora tenía la oportunidad de trasladar todo lo que he aprendido aquí a un ámbito completamente diferente. Tener la oportunidad de trabajar en el parlamento más importante del mundo es pasar a otro nivel y esa

ilusión compensa la pena que me da dejar esta casa», expone un férreo madridista que ha seguido a su Real Madrid a siete finales de Champions y se perdió la última precisamente por estar en campaña electoral de las Europeas.

Antes de entrar en la 'Eurocopa', el veterano del vestuario popular no rehúye dar su visión sobre cada presidente que arbitró sus regateos en el hemiciclo. «El primero fue Manuel Estella. Era la institución, él mismo eran las Cortes de Castilla y León, la imagen del castillo», valora

Después vino José Fernández Santiago, «un hombre extremadamente ceremonioso que tenía un excelente talento en los plenos», expresa. Le sucedió Josefa García Cirac, «una amiga mía -señala- una extraordinaria persona a la que le tocó lidiar en uno de los momentos más complicados, los de la crisis. Ella aplicó los principios de austeridad en las Cortes», opina para pasar a otro perfil mucho menos de su agrado. «Después de Pepa llegó Silvia Clemente, de la cual prefiero no opinar porque es una de las peores cosas que le ha pasado al parlamentarismo y a la política de Castilla y León. De forma temporal estuvo Ångel Ibañez que es un amigo y estuvo poco tiempo, pero el suficiente para demostrar su extraordinaria capacidad para desempeñar el papel del presidente».

Y entonces el hemiciclo se abrió un variado abanico de colores políticos... «Más tarde fue Luis Fuentes, va estamos en el periodo de pactos y entablé muy buena relación con él. Buena gente. Una persona que venía de una situación previa aquí en las Cortes en la oposición en una situación de empate (en 2015), muy curiosa porque nosotros no teníamos mayoría absoluta, pero tampoco minoría, estábamos empatados con la oposición, lo que nos obligaba a un constante diálogo en una legislatura que fue muy bonita precisamente por eso, por el juego de equilibrios que estuvimos haciendo y en el que participaron, por supuesto, los cinco miembros que tenía Ciudada-

Hasta el presente. «Y ahora Carlos Pollán. Yo no le conocía personalmente y la verdad que al poco tiempo pudimos establecer una muy buena relación que hoy creo que es de amistad por ambas partes, porque Pollán es una persona muy elegante en lo personal, muy posibilista sobre las circunstancias difíciles con las que le toca lidiar, pero una muy buena persona. Y a lo mejor no se está siendo demasiado justo con él desde algunos ámbitos porque creo que lo está haciendo bien en las difíciles circunstancias que tienen esta Cámara».

Ahora, en Europa, a la que en multitud de ocasiones se acusa de críptica y enrevesada, llega un parlamentario nato y castellano. Tal vezlas cosas sean si quiera un poco más constantes, negociadas y, sin embargo, contundentes. Ese parece su estillo.

### **DEPORTES**



Imagen del partido entre el Racina de Ferrol y el CD Mirandés, LALIGA

# El Mirandés rasca un empate ante el Ferrol

#### FÚTBOL. El conjunto de Lisci se mantiene imbatido tras un partido sin ocasiones claras de gol

LALIGA HYPERMOTION (J. 4)

RACING FERROL CD MIRANDÉS ESTADIO DE A MALATA

Racing Club Ferrol: Jesús Ruiz; Delmás, Puric, Naldo, Brais; Perea (Chiqui, 64°), Alivaro Sanz (Álex Joez, 86°). Señé Dorrio, Jauregui (Álvaro Giménez, 64°) y Bebé Manu Vallejo, 83°).

CD Mirandés: Raúl Fernández; Juan Gutiérrez, Tachi, Tomeo, Rincón, Lachuer (Homenchenko, 75°), Gerrotxategi (Dadie, 89°), Reina (Ander Martin, 75°), Julio Alonso (Parada, 75°); Joel Roca (izeta, 58°) y Panichelli.

Árbitro: Sánchez López (Murciano) y en el VAR Caparros Hernández (Valenciano).

Tarjetas amarillas: Puric; Lachuer, Joel Ro-ca, Juan Gutiérrez, Tomeo.

Tarjetas rojas: No hubo.

Tercer empate seguido, el segundo consecutivo sin goles, para un CD Mirandés que no pudo doblegar a domicilio a un Racing Club Ferrol todavía sin victorias en su casillero. Ni siquiera a los puntos el equipo de Alessio Lisci mereció algo más pues el partido estuvo siempre tremendamente igualado y no hubo ni una sola ocasión clara de gol, aunque sí acercamientos peligrosos de ambos y especialmente en el segundo periodo; pero ambos mostraron una vez más su problemas con el gol en este comienzo de temporada y el marcador no se movió.

Con el césped de A Malata en bue nas condiciones y en un día de clima perfecto para jugar al fútbol, de entrada ambos equipos optaron por la contención a la hora de presionar la pelota, al menos en campo contrario. Eso provocó que los dos equipos disfrutaran de posesiones largas de mucho toque en cancha propia y de pérdidas cruzada la línea central.

Ese ritmo de juego pausado se pro longó durante todo el primer cuarto de hora, minutos donde sin un solo acercamiento lo más interesante para la grada sería el aguerrido duelo de contacto entre Tachi y el correoso punta ferrolano Jauregui, donde saltaron chispas en no pocos balones divididos.

Después no es que se moviera mucho el partido, pero sí se pudo observar que al equipo de Alssio Lisci eso no le bastaba y dio un pa-so al frente a la búsqueda de disputarlo más cerca del área defendida por un Jesús Ruiz sin trabajo alguno. La alegría jabata se tradujo en dos acercamientos del local Bebé por el costado izquierdo; y eso no era mala señal porque las acciones no tuvieron peligro real y porque con más espacios los rojillos comenzaron a hacer daño.

Así en el 25' Rincón gana el área por la derecha y su centro lo remata lo remata Panichelli violentamente de primeras pero sin coger palos. Un minuto más Joel Roca pugna por un balón en el costado del área y tras ganarlo en inferioridad suelta un chut duro al primer palo que Jesús Ruiz saca a la esquina no sin apuros.

Ni siquiera superada la media hora, tras un error de Tachi no aprovechado por Perea, varió el nuevo paradigma y los jabatos continuaron mandando en lo anímico pues cada vez combinaban más cerca del marco contrario.

En el cuarenta después de una elaborada jugada de toque Joel Roca se fue de dos, pisó área y provocó el silencio de la grada. El final del primer tiempo quizás fue el momento más animado pues el local Bebé volvió a la carga y el Mirandés no reculó, pero como en todo lo anterior no habría ocasiones claras.

A la vuelta de los vestuarios, sin cambios, el choque se pareció al final de la primera y si en apenas unos minutos los locales inquietaron gra-cias a un incombustible Bebé, el Mirandés respondió con una contra bien llevada por Joel Roca tras robo a Bebé que Panichelli finalizó muy mal.

También habría dos acciones visitantes más que no acabaron nada bien ya que en una Joel Roca se ganó una amarilla por clara simu-lación de penalti. Acto seguido las cartulinas ya eran un problema grave, cuatro en total, porque Sánchez López le mostró una a Juan Gutiérrez por falta inexistente sobre Bebé y otra a Tomeo por protestar.

Alessio Lisci intervinó y sacó al amonestado.loel Roca por un hombre de ataque por Izeta, quedaba media hora y el Mirandés necesitaba pegada para hacer bueno su ligero dominio territorial, pero también mantener la concentración porque un error grave en salida de balón a punto estaba de penalizarlo Bebé.

También actuó el local Cristóbal Parralo con un doble cambio y el recién ingresado Chiqui casi marca en segundos en remate de medio bolea. al igual que Izeta en el 69' tuvo una bastante importante con un chut centrado desde la frontal. Las pizarras intentaba desatascar un choque romo en las áreas y aunque de primeras no lo lograron sí que a partir de ahí el enfrentamiento acaparó más protagonismo cerca de las porterías.

A falta de un cuarto de hora Alessio Lisci realizó un triple cambio, pero en este tramo de partido quien merodeó más el gol fue el Ferrol con Bebé comandando las hostilidades hasta ser sustituido bajo los aplausos de su parroquia en el 83'

Se entró en la parte final con el duelo más abierto que nunca y múltiples acercamientos a uno v otro costado pues los dos conjuntos ahora sí buscaban el gol con riesgo; pe ro el último pase o el remate certero no aparecieron, tampoco alguna genialidad individual, y no sin emoción ni cierta vistosidad A Malata tuvo que conformarse con el empate sin goles.

# El San Pablo gana con autoridad

BALONCESTO. Los de Savignani se imponen a los de Camps (111-91) en el derbi burgalés de la Copa España

#### COPA DE ESPAÑA

#### SAN PABLO BURGOS 111

TIZONA BURGOS

91

26-16 32-27 30-27 23-31

#### COLISEUM BURGOS

Silbo San Pablo Burgos: Luke Fischer (16), Jón Axel Gudmundson (6), Joe Cremo (11), Dani Díez (20) y Miha Lapornik (16). También: Gonzalo Corbalán (12), Dídac Cuevas (8), Álex Barrera (10), György Goloman (12), R. Rodríguez (0) y Bella (0).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Mo Soluade (8), Lance Jones (20), Jacobo Díaz (8), Ramón Vilá (13) y Rodrigo Seoane (9), Tambien: Ayoze Alonso (2), Caio Pacheco (2), Jaume Lobo (10), Jordi Rodriguez (6), Totte Alonso (4), David Böhm (0) y Borde Simeunović (9).

Árbitros: De Lucas de Lucas, Rodríguez Fernández y Calvo Aceña. Eliminado Goleman.

#### BURGO

El derbi copero entre Silbo San Pablo Burgos y Grupo Ureta Tizona Burgos se saldó con una clara victoria local en un choque dominado de principio a fin por los de Bruno Savignani, que ya en el primer acto agarraon una ventaja de 10 puntos que se iría incrementando con el correr del reloj y más allá de que los pupilos de Salva Camps a base de arreones intentaran evitarlo. Pero no fue posible y en el último cuarto la máxima llegó a ser de +25.

Aunque fue el Tizona quien inauguró el marcador con un enceste del pivot Vilà, la primera ventaja reseñable sería para un San Pablo que con triples de Dani Díez (dos casi seguidos y ocho puntos). Lapornik y un Fischer que junto a su labor de pivot en la pintura se iba a los siete puntos; colocó el 17-6 cuando el reloj estaba a punto de marcar el ecuador del cuarto.

Para entonces el entrenador visitante Salva Camps ya había realizado sus primeras rotaciones pero entonces no dudó en agotar su primer tiempo muerto y hacer más cambios para tratar de poner orden en un equipo que ni atacaba bien ni conseguía defenderse del endiablado acierto exterior de los locales, porque casi todos los puntos habían llegado desde fuera.

De vuelta a pista Tizona anotó con una buena jugada en la pintura finalizada por el ala pivot serbio Simeunović y en seguida robó balón gracias a una presión más intensa que además terminó con el triple liberado de Jordí Rodríguez. Un parcial de o-5 en segundos y una mejora ostensible en la tensión defensiva, no sólo en la presión sino también bajo aro propio con los postes altos saliendo de la cueva en las ayudas, que tuvo su continuidad en los siguientes minutos (21-14 en el 9).

Sin embargo en el último minuto los foráneos cometieron más errores de la cuenta, algo propio a estas



Luke Fischer encara el aro ante Ramón Villà, TOMÁS ALONSO

alturas de temporada, y el grupo del entrenador local Bruno Savignani lo castigó con un triple de Cuevas y una contra finalizada por Dani Díez. Al final 26-16.

En el segundo acto y muy rápido, un nuevo parcial de 2-8 con dos triples consecutivos de Jacobo Díaz trajeron consigo el tiempo muerto de Bruno Savignani. De nuevo en juego Jones y Lapornik acertaban de tres y el choque alzaba el vuelo con los dos haciendo muchos puntos y varios de ellos a la carrera, pero a ese juego curiosamente el San

Pablo tuvo más velocidad y al filo del ecuador de la manga la distancia de diez puntos volvía a instalarse en el electrónico (41-31).

Eso no amilanó a un Tizona que con esa querencia innata para correr aceptó el reto y subió el ritmo, pero ahora la diferencia en el marcador si era importante y dos triples seguidos de Dani Díez (Por entonces 4/6 en esa suerte) llevaron el choque a los banquillos para que Salva Camps aleccionara a los suyos (47-33 en el 6').

El perímetro comenzaba a ser decisivo y así lo demostraron el visitante Seoane y el local Corbalán, aunque el escolta argentino también se destapó con un precioso 2+1. El Tizona no había reaccionado tras el tiempo muerto y el final del primer tiempo se le haría muy largo (nueva máxima con el 56-38 a falta de 1' tras triple de Barrera), aunque el último minuto no fue malo del todo. Al descanso 58-43.

En el reinicio el visitante Jone cogería casi toda la responsabilidad del juego ofensivo de los suyos (Se fue a los 17 puntos tra sun triple), pero por parte local también Cremo reclamó su protagonismo y el

#### FICHAJE El San Pablo incorpora a Roberts Stumbris

Roberts Stumbris (09/07/1993, Saldus, Letonia) se incorpora al juego interior del Silbö San Pablo Burgos. El ala-pívot de 2,00m ha sido internacional con la selección letona v dispone de experiencia en primeras ligas europeas, así como en la FIBA Europe Cup. El jugador letón arrancó su carrera deportiva en la primera división de Letonia en la campaña 2011/12, donde formó parte del BK Liepaja, antes de incorporarse al Jurmala, equipo en el que permaneció durante dos . temporadas. En la pasada temporada, Stumbris formó parte de la plantilla del Heroes Den Bosch (Bélgica), con el que promedió 13,5 puntos, 7,2 rebotes y 2,4 asistencias, en la liga belga, y 14,7 puntos, 7 rebotes y 2.7 asistencias, en la FIBA Europe Cup.

San Pablo, manteniendo el nivel de acierto desde el triple con Laporník respondiendo a Stegemeijer, no tardó en marcar una nueva máxima (72-53 en el 4'). Ante tal panorama al Tizona no le quedaba otra que defender más duro y a esa tarea se aplicó con meritorio esfuerzo, lo que le sirvió para junto a los puntos de Ayoze Alonso volver a hacer la goma y acercarse en el marcador (78-65 en el 7).

El San Pablo no se puso nervios y con un triple del base islandés Gudmundsson y el giganmte Fischer haciendo de las suyas pegó un nuevo arreón para en apenas un minutos firmar un parcial de 8-o que suponía otra máxima con el 86-65 en el 8' y tiempo muerto obligado de Salva Camps. Después Tizona mejoró pero el cuarto terminó con otro mate de Pischer (Por entonces 14 puntos) y un 88-70 en el luminoso.

Visto el resultado y todo lo anterior el partido parecia más que decidido, aunque siempre quedaba en juego la primera plaza del grupo y el Tizona peleó su suerte (91-77 en el 2'), pero al menos este domingo la superioridad local había sido visible y en esta manga no tardarían en volver a demostralo llegando a los 100 puntos antes de cumplirse el minuto cinco (100-79 y TM de Salva Camps).

El Tizona no reaccionó y caído en la lona lo siguiente que se vio fue una máxima de +25 (104-79), sin duda un severo castigo que ya no tendría vuelta atrás. A la conclusión III-91.

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, PA. C.P.: 09004. Teléfono: 947 10 10 00. Fax: 947 00 28 53. E-mail de Redacción: (nfonente elemente com E-mail de Redacción: (nfonente elemente com

ME NIEGO, y me rebelo con be y uve. Con be, porque no acepto al sanchismo redentor como forma democrática; y con v, porque lo digo a las claras. Viene esto a cuento por la aventura personal personalisima –jqué gracia ese Comisario Montalbanol– que me tocó vivir en vivo vivísimo el jueves pasado. Acudíal cóctel que este mi periódico suele dar con motivo de las Fiestas patronales de Valladolid en la Leyenda del Pisuerga.

Me encanta hacerlo porque, primero, es la ocasión perfecta para saludar a mis compañeros de periódico que me permiten ejercer la libertad de prensa. Segundo, para compartir en carne mortal opiniones con los políticos sin distinción de afiliación, género, número y caso. Y tercero, para charlar con el público que aún conserva intacta la sana costumbre del saludo cordial sin más implicaciones notariales.

Hasta aquí, miel sobre hojuelas. La cosa se torció, al menos en mi fuero interno, cuando me di cuenta de una insignificancia que pululaba como pez en el agua en esos momentos de esparcimiento y de convivencia democrática en los que todo el mundo es bueno o aparentamos serlo. Unos y otros, políticos y no políticos, creventes y gentiles, ciudadanos de a pie y de encopetado abolengo -y como si les hubieran dado cuerda para ocultar los problemas candentes en política-, repetían la misma consigna, y que a mí me resultó sospechosa por su puntual insistencia y unanimidad: «Hay que guardar las formas».

Totalmente de acuerdo: hay que guardarlas por elemental educación. Pero como servidor es muy puntilloso y muy puñetero con los conceptos, y sobre todo con las palabras repetitivas, cuando por cuarta o quinta vez me insistieron con tonillo afable y con gestos bonachones la retahíla de que había que «guardar las formas», pues qué quieren que les diga... Pues que me sentí concernido, y señalado en el menú de la cubierta del barco junto a unas alubias con ore-

ja riquisimas: Antoñito, ojito que las olas del Pisuerga pueden barrer la cubier-

Dejemos
los angelismos y vayamos a los distingos. Que esta
expresión tan ecuánime me la soltaran los
del PSOE como militante
consorte que soy, y además
como un antisanchista hasta el
zancajo, pues lo veo hasta normal,
justo y necesario. Pero concédanme
la duda del disidente como un mal trago que hay que aguantar cuando las

# Guardar las formas

cosas en política se conciben mal y se resuelven peor. El mismo Che Guevara, que era un criminal con perfume de Christian Dior a precio de saldo, lo admitía con es-

do, to admitta con esta claridad de ejecutor con un
tiro en la nuca al amanecer: «no creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es
capaz de temblar de
indignación cada vez
que se comete una injusticia, en esto somos
compañeros, que es
muy importante», De
acuerdo también.

Pero que la misma consigna de las formas me la repitieran in situ comoundogma los del PP --«nosotros tenemos que guardar las formas», me recalcaba un joven senador con un convencimiento de martirio a punto de ser inmolado en el Coliseo-, me dejó de piedra. No sé...

como si me dieran lecciones de buen aparcamiento y como si no tuviera más remedio que aguantarlo, porque quien manda manda, y su voluntad es la del hombre superior cuva inteligencia está más alla de lo humanamente detectable v sostenible. Como oposición, me sacó fuera de los estándares racionales del pensamiento democrático. El diccionario

de la lengua, basándose en la filosofía y en la historia del derecho, deja bien claritas las cosas sobre lo que es una forma y guardar las formas. Teresa de Jesús decía que es una especie de trampantojo. Una forma no es más que una figura de pensamiento que define lo que es una cosa en sí y en cualquiera de sus manifestaciones, y que, curiosamente, ha tenido valoraciones distintas a lo largo de los siglos. Guardar las formas en democracia es una entelequia ideal que sostiene las reglas del derecho, del orden, del bien común, y del buen entendimiento entre iguales.

Fuera de aquí, eso de guardar las formas implica una responsabilidad capital, pues tiene una fragilidad mudelicada que hay que defender con una ferocidad nada complaciente frente a la intromisión de los tiranos o de cualquier otra veleidad política. Cuestión de prevalencias y de claridades incompatibles. Un tirano no negocia libertades, sino esclavitudes. Impone sus propias ideas, su justicia, sus actos, sus determinaciones, su propio orden, y sus formas de involución antidemocrática con vocación de eternidad.

Y esto en resumen, es el tirano y nepote Sánchez con su alternativa democrática de «neverita» desde su primer día de mandato, y sin guardar las formas más elementales: acabar con la unidad nacional: pactar con ladrones, separatistas, y con todos los enemigos de España; colonizar y envilecer las instituciones democráticas hasta el crack constitucional más estrepitoso; cambiar la balanza de valores de una sociedad que fue libre con la Constitución del 78: v dividir v subvertir a la sociedad con un lenguaje trufado de persistencias progres y de corrupciones laberínticas

¿Y con esta carta de presentación tan impresentable, la leal oposición, que preside Fejjóo, nos pide a los ciudadanos libres guardar las formas, educación, mantener cerradas nuestras mentes como nuestras bo-

cas ante las maniobras de un tirano corrupto que alardea de tener «un gobierno limpio»? Ya es tarde. Nuestro ejemplo literario se nutre directamente del vis a vis entre Pedro Crespo, el Alcalde de Zalamea del siglo XVIL y un capitán tirano y libertino que quiso ser rey impune y que exigía bilateral respeto: «Y aqui, para entre los dos,/ si hallo harto paño en efecto,/con muchísimo respeto/ os he de ahorcar,





La radio musical IANÚNCIATE!

Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy

iuro a Dios»

Burgos 105.5 FM

Tel. 664 341 053 burgos@agentes.kissfm.es

## OPINIÓN

CON LO español que yo me siento y cada día veo más cosas que me dan vergüenza ajena de mi país. España empieza a recordarme a esas imágenes que vemos de Corea del Norte donde los ciudadanos, emocionados y extasiados hasta las trancas, aplauden, gritan y vitorean entre lágrimas a su amado líder, Kim Jong-un. No hay peor cosa que un pueblo anestesiado para manejarlo al libre albedrío de un megalómano. Jorge Luis Borges escribió una vez que «hay que tener cuidado en elegir a los enemigos porque con el tiempo uno termina pareciéndose a ellos». El presidente del gobierno de España hace tiempo que eligió enemigo, y aunque logró profanar su cadáver sacándolo de su tumba, a Dios gracias no lo veremos –como sí le gustaría–, saludando a sus huestes desde la plaza de Oriente. A lo que sí estamos asistiendo es a esas muestras de



MÁS SE PERDIÓ mostrar un servilismo enfermizo l portavoz na del PSOE. E del PSOE E

# *`Soria is not Catalonia'*

vítores hacia su figura como amado lider. La última en mostrar un servilismo enfermizo ha sido la portavoz nacional del PSOE, Esther Peña, que, para justificar los beneficios fiscales hacia Cataluña concedidos por su adalid como moneda de cambio

por los favores recibidos y que le permiten seguir pernoctando en el palacio de la Moncloa. vino a compararnos a los sorianos con los catalanes a cuenta del ya famoso 'Concierto catalán'. Y es que estar anestesiado políticamente como decía antes, lleva al individuo (o a esta individua como diría la exministra Montero), a no solo perder el norte públicamente sino también la perspectiva de todo cuanto le rodea. Y el problema no es ya que los correligionarios del líder vomiten cada día una sandez ante los micrófonos para demostrar amor eterno y evitar la temida purga tan estrechamente unida a cualquier tipo de caudillismo. Lo preocupante es que parte del pueblo se crea tales barbaridades y no vea lo que está ocurriendo. En Soria llevamos años sufriendo una galopante despoblación que lo invade todo y que nos está perjudicando seriamente. Y en lugar de aplicar al cien por cien las ayudas perfiladas para los empresarios de estos páramos castellanos a causa de la baja población que aquí sufrimos, el gobierno nos viene a comparar con los dirigentes catalanes que lo que quieren es la llave de la caja para precisamente hacer más pobres y desiguales aún a territorios como el nuestro. Durante años, los separatistas catalanes acuñaron eso de «Catalonia is not Spain». Pero la realidad es que «Soria is not Catalonia». Decía el otro día el secretario general de los socialistas sorianos y a la sazón diputado por Soria del reino de España, que se había malinterpretado a la portavoz socialista en sus delirantes palabras. Y es que entre unos y otros nos quieren tratar como a verdaderos borregos e inocularnos también vía venosa la anestesia a la que hacía antes referencia para tener al populacho bajo control. El que se deje que después no se queje. Y con este fino pareado, doy el artículo por acabado.

#### ABEL



#### CASTILLA Y LEÓN A ESCENA



#### SALAMANCA RINDE HOMENAJE A LA VIRGEN DE LA VEGA

ICAL

Salamanca rindió ayer homenaje a su patrona, Santa María de la Vega, en el día grande de sus Ferias y Fiestas. El obispo, José Luis Retana, presidió la solemne y tradicional misa en la Catedral, a la que acudieron autoridades entre las que se encontraban el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y miembros de la Corporación municipal, presidida por Carlos García Carbayo, informa lcal. El alcalde destacó el «amor incondicional por la ciudad- que une a los salmantinos, la historia y el talento ligados a la capital y a la provincia y la «preparación, ingenio y perseverancia» de los charros.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

#### HERALDO-DIARIO DE SORIA EL⊕MUNDO

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA:

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL: PABLO R. LAGO

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS DIRECTOR: FÉLIX VILLALBA

REDACTORES JEFE: Victor Fermin Moreno v Pilar Pérez JEFES DE SECCIÓN: Milagros Hervada (Local) Félix Tello (Deportes) José Ignacio Ruiz (Maquetación y diseño).

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN

IMPRIME: Henneo Print Poligono San Miguel, Sector 4 Calle Albert Einstein,44 50830 Villanueva de Gállego (Z4140020)

DEPÓSITO LEGAL:

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Lunes 9 de Septiembre de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

# Soria comparte médicos con más hospitales para cubrir carencias

El modelo de contrato mixto entre provincias está en marcha hace medio año y «funciona», destaca el gerente de Asistencia Sanitaria • Siete de los 11 MIR de Familia que acaban se quedan en Soria

MILAGROS HERVADA SORIA

La falta de médicos hace necesario buscar fórmulas alternativas para cubrir necesidades y el Complejo Hospitalario de Soria se han sumado a la modalidad de contratos mixtos de facultativos que son compartidos entre los hospitales de mayor y menor tamaño de Castilla y León. «De este modo se trabaja en red», destacó el gerente de

Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, quien apuntó que este modelo, que lleva en marcha unos seis meses, «está funcionando», y son varios los facultativos compartidos y en distintas especialidades, como cirugía v cardiología. Asimismo, siete de los 11 MIR de Familia que acaban su formación han decidido quedarse con contratos de fidelización de tres años, Pág. 9



MONTESEGUROFOTO

#### TALENTO SORIANO EN EL OTOÑO MUSICAL

El Otoño Musical Soriano vivió ayer uno de los momentos más emocionantes. Le tocaba el turno a la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, el talento autóctono sobre el escenario del Palacio de la Audiencia. Acudió a su habitual cita con el festival en un concierto matutino y bajo la

dirección de Juanba Pérez, con música de Holst, Mozart y Dvořák. El trompista soriano Luis Fernando Núñez fue el trompa solista.

## Las agresiones sexuales aumentaron una media del 15% en Castilla y León

Valladolid registra la mayor subida con un 27% más y caen en las provincias de Soria y Segovia

Las agresiones sexuales se disparan

en Castilla y León en el primer semestre del año con un aumento del 14,9%, según lo refleja el último Ba lance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. La provincia de Valladolid, donde se cometieron 71 agresiones sexuales, 15 más que en los seis primeros meses de 2023, registra la mayor subida absoluta en la Comunidad con un 27% más. Este tipo de delitos sólo caen en las provincias de Soria, con una baiada del 23,5%, y en la de Segovia, con un descenso del 11,1%.



www.bodegadelabad.com

#### Montes de Soria expide 846 permisos de recolección de setas en apenas cinco días

Montes de Soria ha tramitado 846 licencias de recolección micológica en apenas cinco días, ante la previsión de un «buenísimo» inicio de campaña, como pronostica Cesefor. En los últimos 15 días, la asociación que gestiona el Parque Micológico más grande de España con 165.000 hectáreas y 95 localidades vinculadas tramitó 1.039 permisos, frente a las 346 que se expidieron en 2023 en las mismas fechas. La mayoría han sido de recolectores locales. Pág. 4

#### Quintanilla de Nuño Pedro recauda 12.000€ para la reforma de su iglesia

Quintanilla de Nuño Pedro sólo cuenta con una veintena de vecinos, población que se multiplica en verano, y han sido sus dos asociaciones locales las que se han encargado de recaudar 12.145 euros para completar el dinero de la reforma de su iglesia.

El Impuesto sobre Vehículos de la capital está entre los más bajos de España

#### SKYRUNNING



La selección española logra 5 oros, una plata y un bronce en el Mundial

# Soria comparte médicos con otros hospitales por la falta de profesionales

• El modelo de contrato mixto entre provincias con mayor y menor actividad está en marcha hace medio año y «funciona», destaca el gerente de Asistencia Sanitaria, beneficiando a la sanidad soriana que cubre carencias

#### MILAGROS HERVADA SORIA

La falta de médicos hace necesario buscar fórmulas alternativas que permitan cubrir las necesidades en hospitales donde, por diferentes razones, es difícil atraer a estos profesionales. El Complejo Hospitalario de Soria se han suma do a la modalidad de contratos mixtos de facultativos que son compartidos entre los centros de mavor v menor tamaño de Castilla v León, un modelo en marcha en toda la Comunidad Autónoma pero que en Soria está teniendo una mayor incidencia, sobre todo porque tiene carácter voluntario por parte del profesional, como matizó el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, lo que indica que hay disposición por parte de dichos facultativos de acudir a Soria con esa modalidad. «De este modo se trabaja en red y es de agradecer a los hospitales esta posibilidad», destacó el responsable de la sanidad soriana.

Vicente apuntó que este modelo, que lleva en marcha unos seis meses, «está funcionando», y son varios los facultativos compartidos y en distintas especialidades.

Es el caso de cirugía, donde se viene arrastrando un problema desde hace meses pues aunque la plantilla está cubierta al cien por cien, aseguró el gerente, de los diez en activo, seis están exentos de realizar guardias porque han superado ya la edad de 55 que les permite eludirlas. La sanidad soriana lanzó un SOS a primeros de año y llegaron cirujanos procedentes de Burgos que realizaban seis guardias para parchear el aguiero.

El refuerzo actual es de dos cirujanos compartidos con el hospital vallisoletano Río Hortega ya con la modalidad de contrato mixto. El servicio de cirugía también se ha visto complementado con otros dos profesionales, pero en este caso a tiempo completo, como puntualiza Vicente.

Cardiología es otro ejemplo de contrato mixto. «Son tres profesionales que vienen una semana cada uno, compartidos con Valladolid», indicó el gerente. Y también ocurre en traumatología, igualmente procedente del Río Hortega.

Toda estas incorporaciones forman parte de un proceso de fidelización de profesionales en el Complejo Hospitalario de Soria por el que se les ofrecen contratos de tres años así como facilidades y financiación de diferente formación de posgrado y la participación en proyectos de investigación, de manera que, además de iniciar su an-



El Hospital Santa Bárbara recibe a médicos de otros hospitales de la Comunidad. MARIO TEJEDOR

dadura profesional desde el punto de vista asistencial, los seleccionados puedan continuar con su formación clínico-investigadora.

En Soria se ha fidelizado profesionales en traumatología a tiempo completo, en oncología, medicina del trabajo, dos pediatras, un médico de unidad de cuidados intensivos, principalmente.

Mención aparte merece el servicio de psiquiatría, donde también la sanidad soriana ha conseguido un refuerzo para realizar las guardias, ya que la falta de profesionales se viene arrastrando desde hace meses. Se da la circunstancia de que las dos plazas convocadas en el último proceso de selección de personal se cubrieron, pero ninguno de los dos profesionales se ha incorporado finalmente, por lo que el problema sigue persistiendo.

Vicente aseguró que el Complejo Hospitalario de Soria se encuentra actualmente por encima de la plantilla orgánica, de media, pero eso no significa que haya especialidades donde hay déficit. «Por ejemplo, en oncología la plantilla es de cuatro y se ha fidelizado un quinto oncólogo, así que estamos por encima, pero en psiquiatría y otorrino hay falta, porque hay pocos profesionales de estas especialidades», explicó el gerente de Soria. En radiología también se arrastra el déficit de facultativos, sin embargo en este caso la solución es

más fácil porque se pueden «subcontratar algunos servicios. Las tecnologías permiten asumir procesos alternativos», matizó Vicente, de modo que la prueba se realice en Soria pero la interpretación de los resultados pueda hacerse en cualquier otro punto donde se encuentra el radiólogo.

#### Tres cardiólogos vienen una semana cada uno desde Valladolid

#### En cirugía son dos los especialistas compartidos con el Río Hortega

La situación de la plantilla es Atención Primaria «tampoco es mala», consideró el gerente, con «casi todos los cupos cubiertos», puesto que se ha reforzado en Covaleda, San Leonardo y El Burgo de Osma cuando ha sido necesario.

Valoró el recurso de los médicos externos que ayudan a la hora de realizar las guardias. «Es algo positivo. Nos tenemos que apoyar en los externos porque no tenemos profesionales. Ojalá quisieran estar en plantilla pero ellos vienen cuando quieren», matizó. Este modelo de médicos de familia procedentes de otras comunidades próximas lleva tiempo ya utilizándose, como otra de las soluciones alternativas que es necesario aplicar para continuar ofreciendo el servicio con normalidad.

# Siete de los 11 internos residentes de Familia que finalizan su formación permanecerán en Soria

#### M.H. SOR

La pandemia de covid obligó hace ya cuatro años a los médicos internos residentes, MIR, de la especialidad de Familia y Comunitaria a comenzar las clases más tarde y en lugar de finalizar el junio, como otras promociones, lo harán a finales de este mes de septiembre. La buena noticia parar la sanidad soriana es que siete de los 11 que finalizan ya su formación engrosarán lasplantillas de la provincia. Ya han manifestado su intención de quedarse, e incluso podría ser que un octavo residente también opte por permanecer en Soria.

Tendrán un contrato de fideliza-

ción de tres años como médicos de área, es decir, paracubrir las guardias, vacaciones, permisos, etcétera. El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, se mostró prudente hasta que dicha relación se formalice cuando los residentes concluyan en unas semanas.

La previsión es que varios de ellos se destinen al servicio de urgencias, dos irán al medio rural y otros dos a centros de salud de la capital. «Nos alivía mucho, para la estructura esto-talmente positivo», recalcó el gerente sobre este refuerzo de médicos en un contexto general de falta de facultativos.

«En urgencias ha sido un verano dificil, el hecho de fidelizar plantilla siempre es positivo, y de este modo también estamos preparados durante el año», matizó. En el caso de los centros de salud de la capital serán un apoyo fundamental dada la constante rotación de facultativos, mientras que en el medio rural permitirán cubrir vacantes sobre todo en Pinaresy San Esteban de Gormaz, las áreas por las que han mostrado predilección.

Vicente explicó que el proceso de fidelización de los MIR parte de una encuesta que les realiza Sacyl en la que les pregunta si quieren continuar y dónde. En este caso, son siete los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria los que han mostrado su preferencia por permanecer en Soria, cuatro mujeres y tres varones.

Por otro lado, el gerente aseguró que el verano transcurrió «con cierta normalidad» en la sanidad soriana, que cada periodo estival tiene que asumir el incremento de población de veraneantes, sumado a las vacaciones de los médicos. «Se ha hecho un gran esfuerzo de los profesionales, con el apoyo de los residentes que han prestado apoyo en urgencias como en Atención Primaria», añadió.

## **SORIA**

# Montes de Soria expide 846 permisos micológicos en apenas cinco días

La asociación señala que en los últimos 15 días ha tramitado 1.039 licenciaas de recolección de setas, frente a las 346 contabilizadas en las mismas fechas de 2023

#### SOR

La buena campaña micológica prevista para este otoño ha animado ya la solicitud de permisos de recolección. En los primeros cinco días del mes de septiembre, la Asociación Montes de Soria ha expedido ya 846 licencias para el Parque Micológico más grande de España con 165.000 hectáreas y 95 localidades vinculadas.

Y es que la campaña micológica de otoño se presenta «excepcional» en Soria, según la Fundación del Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) se avanza que se prevé un inicio de campaña «buenísimo» en cuanto a producción en las últimas dos semanas de septiembre. Previsiblemente será buena en el conjunto de Castilla y León, donde la campaña de otoño es la más importante en lo que respecta a producción y variedad de especies. Las provincias provincias bendecidas por las sucesivas danas serán las más beneficiadas, y especialmente Soria y Burgos, donde ha llovido durante nueve días de forma abundante y progresiva.

Este año por San Miguel (29 de septiembre) en Soria y Burgos habrá abundancia, por tanto, de 'migueles' o boletus.

El gerente de Montes de Soria, José Antonio Vega, detalló que, en los últimos 15 días, el colectivo tramitó 1.039 permisos, frente a las 346 que se expidieron en 2023 en las mismas fechas. La mayoría de los permisos expedidos han sido de recolectores locales. «La campaña se prevé bue-



Recolectores micológicos en una imagen de archivo. MARIO TEJEDOR

nísima en su inicio. Ha llovido de forma progresiva y el suelo ha cargado humedad. Además, las temperaturas son idóneas para que las especies fructifiquen y las granizadas puntuales que se produjeron a mediados de agosto favorecen aún más la fructificación de especies».

Los montes de la región producirán boletus de diferentes especies, angulas de monte, rebozuelos, setas de cardo y amanitas. Además, en 15 días también puede haber alguna fructificación de níscalos.

Para recolectar setas en Castilla y León es necesario expedir el permiso correspondiente en ayuntamientos y puntos oficiales; existen límites de recolección por persona, día y tipo de permiso; y es necesario no recolectar ejemplares muy maduros. El Decreto de Castilla y León recomienda no pisotear o estropear las setas que no vayas a consumir y exige al recolector que respete el monte con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del bosque.

#### PRESIÓN RECOLECTORA

La Asociación Montes de Soria no contempla de momento poner límites a la expedición de permisos para frenar la presión recolectora en los bosques de la provincia. En ese sentido, el gerente indicó que si bien existe presión recolectora en determinadas zonas y en determinados días, se trabaja por dar a conocer

otras zonas productoras de setas entre los micoturistas y recolectores locales, «Creo que se ha dado publicidad a determinados sitios y se trabaja por dar información a conocer todas las zonas reguladas para reducir la presión. Además, se intenta dar información sobre otras especies de interés con valor comestible Nosotros cuando nos llaman por teléfono les damos a conocer otros territorios del parque para que los micoturistas se distribuyan por los bosques», resaltó, para reconocer que solo se puede controlar la presión a través de los agentes medio ambientales y del Seprona. Desde Montes de Soria se precisa

Desde Montes de Soria se precisa que la recolección causa «fiebre» entre los micoturistas, y señaló que debe haber voluntad entre las administraciones para trabajar en el mismo sentido y no intentar «dar publicidad» a determinados sitios.

El 'Sistema de información geográfica sobre la producción, aprovechamiento y ordenación del recurso micológico en Castilla y León (Micodata) 'calcula que en la región puede haber 567.715 recolectores locales. Además, la importancia del recurso se refleja en que, dada la capacidad de recolección potencial estimada, en la Comunidad pueden generarse hasta 65 millones de euros al año en rentas directas a los recolectores por la compraventa de las principales especies comerciales.

El inicio de la fructificación de las especies otoñales de hongos silvestres comestibles se ve influenciada, en gran medida, por el régimen de temperaturas y precipitaciones registradas en los meses de otoño (septiembre y parte de octubre, principalmente) que inciden directamente en el estado de reserva de agua de las capas superiores del suelo.

La producción micológica depende en un 60 por ciento de la humedad del suelo. Además, el estado fisiológico en el que se encuentra el árbol al que están asociados y los organismos que viven en el suelo (bacterias) también condicionan la campaña.

## Agosto deja su temperatura media más alta registrada en Soria a pesar del abrupto final con las tormentas

La Aemet la sitúa en 23,3 grados, aún a cierta distancia del récord absoluto de julio de 2022

#### A.C. SORIA

El reciente mes de agosto batió un nuevo registro climatológico en Soria, con la temperatura media más alta para el octavo mes del año desde que hay registros. Las numerosas jornadas de calor concatenadas hicieron que la cifra llegase a los 23.3 grados celsius según los apuntes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya publicados en su página web. Todo ello a pesar de que el mes terminó con un descenso de temperaturas motivado por la presencia de tormentas notables.

sencia de tormentas notables.

No obstante, aún sigue "lejos" del máximo histórico de un mes en Soria. Este dato se corresponde con julio de 2022, cuando la media de las

temperaturas dejó 24,4 grados, 1,1 más que en el pasado mes. Como contraste, la media de temperaturas más bajas registradas durante un mes está en -2.5 grados, medidos en febrero de 1956.

Sin embargo no se batió el récord absoluto de calor registrado en un momento puntual. El día más cálido de un agosto soriano desde 1943 fue el 9 de agosto de 2023, cuando se alcanzaron 38,9 grados en el observatorio de la Aemet de la capital. También el año pasado la media de las máximas supuso un récord, con 31,9 grados. Con algunos datos aún pendientes de publicación oficial, todo parece indicar que en este año la cifra no la ha rebasado.

La explicación puede estar en la sucesión de días de bastante calor, que apenas dio tregua en torno al puente del 15 de agosto y en los últimos compases del mes. Hubo noches en las que en la capital no se bajó de los 20 grados, lo cual se considera 'noche tropical' además de contribuir a que las medias sean altas.

#### CALOR Y HUMEDAD

Ya en clave autonómica, la Comunidad Autónoma de Castilla y León registró un mes de agosto «imuy cálido», con una anomalía de +2,3 grados respecto al valor medio para el octavo mes del año, y húmedo, con un superávit en este caso del 18%, informa Europa Press.

Así consta en las primeras informaciones publicadas por la Aemet sobre el avance climatológico del mes de agosto del año 2024 en Castilla y León que fue «muy cálido» y «húmedo». Una humedad que tam poco fue excesiva en el caso concreto de Soria salvo en casos puntuales, como las tormentas incluso con granizo que se dejaron sentir en los compases finales. Por ejemplo el embalse de la Cuerda del Pozo comenzó el mes por encima del 68% de su capacidad y lo terminó con un 58%, perdiendo 10 puntos en un mes. La caída es la esperable consultan do la media de la última década, así que las aportaciones no fueron especialmente sensibles.

De cara a los próximos días las previsiones contrastan con los 'calores' de agosto. No hay episodios de tormentas a la vista tal y como ocurrió con el cambio de mes, pero las temperaturas seguirán moviéndose en valores suaves, más propios del otoño, que astronómicamente llega en dos semanas aunque meteorológicamente ya esté aquí.

En la semana entrante sólo se esperan lluvias para en jueves día 12. con un 90% de probabilidad. El resto de días no se contemplan y sólo el viernes hay un 10% de opciones de que caiga algo del cielo. Las temperaturas máximas no llegarán siquiera a las medias de agosto. Este lunes se presupone el día más cálido de la semana con 23 grados en la capital, pero un paulatino descenso las dejará en 14 ya para el viernes. Respecto a las mínimas, estarán en torno a los 5-7 grados aunque para el sábado podrían descender a valores muy cercanos a la helada. Septiembre parece resarcir el calor.

# La capital, en la parte baja de la tabla en el Impuesto sobre Vehículos

Dependiendo de los tramos, Soria se sitúa en entornos de Teruel, Albacete, Cuenca, Orense o Alicante y destaca en las cuantías baratas de los elementos más potentes

#### JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO SORIA

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en Soria sigue siendo uno de los más baratos de España, de manera que la capital se encuentra en la parte baja de la tabla de las ciudades españolas en cuanto a sus cuantías. Dependiendo de los tramos y del tipo de vehículo, el resultado en Soria oscila entre los puestos 30 y 45, lo que significa una de las referencias más bajas de las capitales de España. en una estadística que incluye las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el caso de Soria, se advierte que a medida que aumentan los caballos fiscales o los centímetros cúbicos de las motocicletas el impuesto es menor en comparación con otras ciudades.

La capital soriana se encuentra, dependiendo de los tramos, en entornos parecidos a Teruel, Albacete, Cuenca, Orense, Alicante o Segovia, siendo los niveles de Teruel los que con mayor frecuencia vienen a coincidir con los de Soria.

De la elaboración de los datos del trabajo llevado a cabo por Automovilistas Europeos Asociados se desprende que, en el caso de los coches, los 22,16 euros que se aboban en Soria hasta por ocho caballos fiscales son similares a las referencias de Teruel, Segovia, Cuenca, Alicante o Pamplona. Aquí Soria ocupa el puesto 30 de la tabla, mientras que en el salto de ocho a 11,99 caballos lo hace en el 31 (59,84 euros, similares a León, Segovia, Cuenca, Alicante y Lugo).

En los escalones superiores, la



Tráfico en la avenida de Valladolid, MARIO TEJEDOR

rebaja soriana es más considerable, ya que se coloca en los puestos 37, 43 y 45 de España. Se trata de los tramos de 12 a 14,99 caballos fiscales, de 16 a 19,99 y de más de 20, respectivamente. Las correspondientes cantidades son 126,33, 157,37 y 196,68 euros. En todos los casos, unas cotas similares a las de Teruel, mientras que de 12 a 15,99 entran además Guenca y Orense, mientras que Córdoba y Segovia se significan en un papel parecido al de Soria en el tramo de más de 20.

En cuanto a las motocicletas y ciclomotores, las posiciones sorianas oscilan entre los puestos 31 (ciclomotores) y 42 (más de 1.000 centimetros cibicos). En el primer caso, los 7,76 euros de Soria se asemejan a Granada, Teruel, Segovia, Alicante, Orense o Logroño). Y en el segundo los 106,38 euros se acercan a Albacete, Cuenca, Orense y Teruel. Hasta 125 centímetros cúbicos se abonan otros 7,76 euros, con coincidencia de ciudades y un puesto 34 en la parte baja de la tabla. Almería, Sevilla, Teruel, Burgos, Segovía o Albacete están en el escalón soriano (13,29 euros, puesto 40) en el tramo de 125 a 249, mientras que en el siguiente (hasta 499, con26,61 euros en Soria, en el puesto 40) están Sevilla, Zaragoza Palencia, Orense o Madrid.

Por último, entre 500 y 1.000 centímetros cúbicos, el desembolso soriano de 53.9 curos (puesto 38) se parece a lo que sucede en Teruel, Jaén, Albacete o Segovia.

#### Antígona se felicita por el nombramiento de Isabel Perelló

SORIA

«Desdela Asociación Antígona nos congratulamos por la elección de Isabel Perelló Doménech, como Presidenta del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, del Tribunal Supremo». De esta manera saludaba la entidad de lucha contra la violencia de género el nombramiento de una mujer al frente de uno de los poderes del Estado. «Recordando las laboriosas negociaciones para que, por primera vez en la historia de ambos órganos, el alto cargo fuese ocupado por una mujer, cabe destacar su largo recorrido profesional, como experta en el campo contenciosoadministrativo. Entre otros lugares, su currículo muestra su paso por el Tribunal Constitucional y, desde 2009, su trabajo como magistrada del Tribunal Supremo», señaló Antígona en un escrito.

Por otra parte, «también en estos últimos meses se están escuchando declaraciones por parte de miembros del Gobierno sobre la necesidad de renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Tras un año en el número de asesinatos de mujeres, ha ido aumentando ante lo que parece impotencia de las instituciones para frenarlo». «Si no roto, al menos con una importante fisura del techo de cristal judicial, esperamos una especial sensibilidad de la nueva Presidenta del CGPJ, para apoyar sin fisuras el conjunto de medidas que, desde su ámbito, son esenciales para asegurar la vida de las mujeres, y sus hijas e hijos», indicó Antigona.

## El PSOE reclama al PP que implante ayudas diferenciales dentro de sus competencias regionales

Las ayudas de funcionamiento «han beneficiado a más de 22.000 trabajadores»

J.A.C. SORIA

Los socialistas sorianos recordaron al PP que el compromiso del Gobierno es de 13 millones de euros en reducciones de cuotas a la Seguridad Social en Soria que benefician a 23.000 trabajadores y autónomos. Señalaron que los populares no están para «dar lecciones» y le volvieron a pedir que aplique ayudas diferenciales dentro de sus competencias en Castilla y León.

El PSOE de Soria volvió a reiterar que el Gobierno de España «está demostrando su compromiso con las empresas y autónomos de Soria con los 13 millones de euros que están suponiendo las reducciones en las liquidaciones a las cuotas de la seguridad Social». En menos de dos años de aplicación «estás ayudas han beneficiado a más de 22.000 trabajadores y casi 300 autónomos y por lo tanto el dato mata el relato del PP, en boca de su secretaria general», expresó el PSOE en un comunicado en respuesta a las declaraciones de Cuca Gamarra en su reciente visita a Soria.

Para el PSOE soriano, «los populares crítican esta apuesta que por primera vez se hace desde el Gobierno central por los territorios con menos densidad demográfica mientras el PP no pone medidas contundentes ni financiación para completar estos fondos dentro de su ámbito competencial en la comunidad



El secretario general del PSOE soriano, Luis Rey. MARIO TEJEDOR

de Castilla y León». El partido indicó que «m esta ocasión la señora Gamarra viene a pasearse por Soria acompañada de dos consejeras de la Junta a las que pediríamos que como mínimo pusieran la misma cantidad para autónomos y empresas de Soria que lo que están suponiendo las ayudas al funcionamiento, y por cierto una institución, la de la Junta de Castilla y León que ni siquiera ha sido capaz de aprobar una Ley contra la despoblación».

«El PSOE está demostrando la importancia que otorga al Reto Demográfico y por primera vez en la historia de nuestro país ha situado las políticas para combatirlo como un asunto de Estado y por lo tanto las lecciones que puede dar el PP en esta materias son pocas», concluyó.

En su visita a Soria, Gamarra calificó de «indecencia política» por parte del PSOE el equipar las ayudas de funcionamiento de Soria, Cuenca y Teruel con lo que denominó «cuponazo independentista».

## **SORIA**



La Joven Orquesta Sinfónica de Soria regresa fiel a su cita al Otoño Musical Soriano. La agrupación contó con la dirección de Juanba Pérez, catedrático de Dirección en el Conservatorio de Castellón y con una amplia experiencia profesional. El trompista soriano Luis Fernando Núñez, trompa solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao desde 2015, interpretó el Concierto para trompa n.º 3 de W. A. Mozart, El programa se completó con A Somerset Rhapsody de Holsty la Sinfonía del Nuevo Mundo (Dvořák). MONTESEGUROFOTO

# La Joven Orquesta de Soria llega al Otoño Musical

Dianto Reed Quintet toma el relevo el martes en el Aula Magna

La Joven Orquesta Sinfónica de Soria cumplió con su cita con el festival del Otoño Musical Soriano con un programa con obras de Holst, Mozart y Dvořák. La agrupación que dirigió Juanba Pérez es desde 2003 una oportunidad para que los jóvenes músicos sorianos puedan poner en práctica sus habilidades teóricas en un completo marco musical. Su actividad se desarrolla en periodos no lectivos mediante concentraciones o encuentros, reuniendo a los jóvenes músicos bajo en techo común en el que se aúna trabajo musical (con profesores de reconocido prestigio para la preparación de los distintos programas) y el fomento de la convivencia y las relaciones humanas.

El festíval se toma hoy un respiro para regresar el martes en el Aula Magna Tirso de Molina. A las 20.00 horas está prevista la presencia de Dianto Reed Quintet, con el programa titulado 'Pour la postérité'.

Compuesto por María González Bullón (oboe); Ovidi Martí Garasa (saxofón); María Losada Burgo(fagot); Erik Steven Rojas Toapanta( clarinete bajo) y María Luisa Olmos Ros (clarinete), es un grupo de cámara ganadores de numerosos concursos nacionales e internacionales. Dianto Reed Quintet ofrece un nuevo enfoque del tradicional concierto de música de cámara, transformándo lo en una experiencia más interactiva. En sus actuaciones juegan con los contrastes y el elemento sorpresa, además de incluir escenografía y corcografías que ayudan a crear una mayor conexión entre la audiencia y los músicos.

El programa que ofrecerá al público soriano dentro del Otoño Musical Soriano está compuesto por obras de Stravinski, Satie, Falla y Schneemann.







## **PROVINCIA**



Obras en la iglesia de Quintanilla de Nuño Pedro. RAQUEL FERNÁNDEZ

# Quintanilla de Nuño Pedro se moviliza para arreglar su iglesia

• Rafael Muñoz es el párroco de la localidad y el que ha impulsado el movimiento vecinal también en otras localidades como San Leonardo o Santa María de las Hoyas

#### RAQUEL FERNÁNDEZ OUINTANILLA DE NUÑO PEDRO

Al igual que hiciera con la ermita de la localidad de Santa María de las Hoyas y con la iglesia de San Leonardo de Yagûe, el párroco Rafael Muñoz, -en estrecha colaboración con la Diócesis de Osma Soria-, ha impulsado un nuevo movimiento vecinal para salvar el patrimonio arquitectónico de la provincia y, de nue vo, ha conseguido una respuesta uná-nime por parte de centenares de personas para restaurar otra iglesia.

En esta ocasión es la iglesia de Ouintanilla de Nuño Pedro, pueblo perteneciente al partido judicial del Burgo de Osma, la que ha congregado un movimiento vecinal con el que se han logrado el 25% del coste total de la obra que tiene que aportar la parroquia, dentro de un proyecto que suma un total de 48.582 euros. El res-



Los trabajos van a buen ritmo, según confirma el párroco. R.F.

to, el 75%, ha sido financiado por el acuerdo entre la Diputación de Soria y el Obispado.

Lo más impresionante de todo es

que este pueblo sólo cuenta con una veintena de vecinos, población que se multiplica en verano, y han sido sus dos asociaciones locales las que

se han encargado de recaudar fondos y donativos para conseguir esos 12.145 euros para completar el dinero necesario para estas obras, que ya



Las obras comenzaron hace algunos días y también fue destacable en ese inicio el trabajo de los vecinos de Quintanilla para preparar la iglesia para la reforma, «colaborando en todo momento para recolocar los bancos del interior y cubrir y proteger los retablos para que coan el menor polvo posible», explica Rafael, añadiendo que «la respuesta de las dos asociaciones locales para recaudar fondos ha sido increí-

La reforma se está centrando sobre todo en el arreglo del tejado, «que era lo que estaba en peores condiciones», tal y como explica el párroco. «Se está colocando nuevo entero de madera. En estos días en los que ha llovido se han tenido que parar los trabajos y se ha cubierto la techumbre con Ionas. Aun así, las obras van a muy buen ritmo y si el tiempo lo permite irán rápido».

Esta iglesia se suma a las que va han sido restauradas con movimientos vecinales. San Leonardo de Yague es otra de las parroquias que consiguió este año el 25% del coste de las obras. En ese caso, nada más v nada menos, que cerca de 40.000 euros dentro de un proyecto que sumaba un total de 200.000 euros para consolidar el edificio, arreglando las grietas existentes en una de las bóvedas centrales de la iglesia.

En Santa María de las Hoyas, Rafael Muñoz también impulsó otro movimiento vecinal para reformar la ermita del Santo Cristo de Miranda Entre otras cosas las obras se centraron en la reforma de su cubierta, que se encontraba en estado avanzado de deterioro. Una mejora que fue posible gracias a la implicación del todo el pueblo y a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad, que consiguió recaudar una importante cantidad del presupuesto total a base de donaciones

Concretamente, se recaudaron 14.000 euros, que sumados a los 24.000 euros aportados por el baldío de Santa María de las Hoyas y a los 13.000 euros aportados por el Obispado se logró conseguir la cantidad necesaria para llevar a cabo la restauración.



Día grande en las fiestas de Valvanera en Fuentetoba

Puentetoba vivió ayer el día grande de sus fiestas en honor de la Virgen de Valvanera con la celebración de la eucaristía en la iglesia de San Martín de Tours, con procesión y posterior subasta de banzos y roscas. A continuación, los vecinos y visitantes se prepa-raron para una comida popular que permitió reencuentros ya en los últimos días del verano. Los más pequeños pudieron divertirse en el encierro infantil y por la tarde la actuación de Mariachis puso el toque musical.

Uno de los momentos más multitudinarios de estas fiestas se vivió en la tarde del viernes, cuando comenzaron los festejos, con una parrillada popular, seguida de la verbena. El sábado destacó la actuación de la Banda Municipal de Música y el desfile de disfraces infantil. Para hoy está prevista la misa de difuntos y por la tarde, jue gos populares.



El encierro infantil celebrado ayer animó a pequeños y grandes en Fuentetoba, MONTESEGUROFOTO

## CASTILLA Y LEÓN

# Las agresiones sexuales siguen al alza en la Comunidad con Valladolid a la cabeza

- Castilla y León registra en el primer semestre un 14,9% más de delitos contra la libertad sexual hasta los 309
- La provincia vallisoletana lidera el aumento con 15 más Los robos de vehículos, los que más suben, un 20%

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Castilla y León ha sido durante el primer semestre de este año másinsegura de lo que lo fue en el mismo intervalo de 2023, Ylo es por poco, un 4%, aunque también de forma objetiva, tal y como pone de manifesto el último Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior donde figura que unos de los delitos que más han aumentado en la Comunidad son los que van en contra de la libertad sexual de las personas. En otras palabras, las agresiones sexuales, que una vez más vuelven a aumentar.

Entre enero y junio del presente ejercicio, en Castilla y León se han registrado 309 agresiones sexuales, cuarenta más que las 269 que se contabilizaron en el primer semestre de 2023. Además, ese aumento en términos absolutos tiene especial incidencia en la provincia de Valladolid, que pasa de 56 a 71 agresiones, lo que supone 15 más, el mayor aumento de la Comunidad.

En términos relativos, el aumento de las agresiones sexuales en Castilla y León es significativo con un 14,9% más, muy por delante del 4,8% nacional, y convirtiéndose en los segundos delitos que más se incrementan en el territorio de la Comunidad en el primer semestre del año.

Mientras tanto, también en términos relativos es Zamora la provincia en la que más crecen las agresiones sexuales con un 46,2%, aunque en este caso pasan de 13 a 19. Algo similar ocurre en Palencia, segunda de la lista con una subida del 36,4%, pero en la que las agresiones exuales pasan de once a quince. La tercera subida más acusada es la de Burgos, con un 34,4% más, seguida del 26,8% de Valladolid, el 14,6% de Salamanca, el 9,1% de Ávila y del 3,4% de León.

Por el contrario, solo hay dos provincias en las que las agresiones sexuales se redujeron durante el primer semestre del año. En Soria descendieron un 23,5%, mientras que en Segovia lo hicieron 11,1%.

Conviene señalar que el Balance de Criminalidad que publica trimestralmente el Ministerio del Interior recopila los datos de Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad. Igualmente, las cifras del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska diferencian, dentro de ese apartado de delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales por penetración por un lado y resto de delitos contra la libertad sexual por otro, siendo estos segundos mucho más frecuentes.



Un agente de la Policía Nacional conduce a un detenido junto a un coche patrulla, en una imagen de archivo. E. M.

Y más allá de este tipo de delitos, que llaman la atención por su gravedad y por estar siempre de actualidad, hay otros que crecen todavía más, aunque en este caso son contra las cosas y no contra las personas. En este sentido, las sustracciones de vehículos aumentaron en Castilla y León el primer semestre del año un 19,9%, pasando de 226 a 271, es decir, 45 más.

Por otro lado, el tercer mayor incremento de Castilla y León se produce en los ciberdelitos, que crecen un 8,6% hasta situarse en los 12.876. En este apartado predominan las estafas informáticas, que suben un 8,1%, mientras que otros ciberdelitos, aunque suponen una parte mucho menor del total, se disparan un 12,7%.

Por otro lado, entre los delitos que descienden en Castilla y León, la mayor caída la anota el tráfico de drogas, que pasa de 229 a 211, un 7,9% menos que entre enero y junio de 2023. Se reducen también los homicidios dolosos en grado de tentativa (-4,3%), los robos con violencía e intimidación (-5,2%), los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (-0,5%) y los hurtos (-1,4%).

En cuanto a las provincias de Castilla y León, el comportamiento de la criminalidad es muy heterogéneo, ya que en cada una de ellas son diferentes los delitos que aumentan, los que disminuyen y la medida en la que lo hacen. ► ÁVII.A. En el caso de Ávila, lo que más llama la atención es que los robos con violencia e intimidación se duplicaron en la provincia con un aumento del 108,3% durante el primer semestre del año. Frente a esta subida, los descensos que más destacan son los de tráfico de drogas, que se redujeron a la mitad con un descenso del 52,4%; y el 60% menos de agresiones sexuales con penetra ción, Igualmente, de un homicidio doloso y asesinato consumado que se produjo en la provincia abulense en el primer trimestre de 2023, este año se ha mantenido la estadística a cero. En conjunto, la criminalidad crece un 13.4%

BURGOS. Por parte de Burgos, los delitos no han sufrido cambios especialmente profundos de un año a otro, lo que se traduce en que la criminalidad total solo hava aumentado un 3,1% en el primer semestre del año. Cabe destacar, eso si, que se ha producido un homicidio doloso cuando en 2023 no hubo ninguno en este período, y que los de en grado de tentativa también aumentan un 50% al pasar de dos a tres. Por otro lado, entre los descensos más significativos destacan el 19,5% de caída en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras insta-

► LEÓN. El aumento de la criminalidad en León es muy similar al de Burgos, con un 3% más. En la provincia leonesa se duplican los homicidios al pasar de uno a dos pero aquellos en grado de tentativa pasan de cinco a cero. Por otro lado, destaca que las sustracciones de vehículos se han disparado en el primer semestre del año un 38,1%, mientras que el tráfico de drogas también es un 22,2% más frecuente.

▶ PALENCIA. Por parte de Palencia, cerró el primer semestre del año con un 3,6% más de delitos cometidos en la provincia. En materia de homicidios, pasó de no tener ninguno consumado ni en grado de tentativa a registrar una y cuatro, respectivamente. También destaca la subida del 62,5% en lo que se refiere a robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones; y del 66,7% en sustracciones de vehículos. Por el contrario, el tráfico de drogas disminuyó un 28%.

▶ SALAMANCA. La provincia salmantina cerró el primer semestre de este año con un descenso en la criminalidad del 2%, siendo uno de los dos únicos territorios de Castilla y León que lo lograron. En este sentido destaca que mantuvo a cero los asesinatos consumados y en grado de tentativa cuando en 2023 fueron uno y tres, respectivamente. Asimismo, también se registró una caída importante del 39,1% en lo que tiene que ver con delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria. Casi en la misma medida, un 39,4%, aumentan los robos con fuerza en domicilios, mientras que en la provincia salmantina los delitos relacionados con el tráfico de drogas desplomaron un 32,3% entre enero y iunio de este año.

▶ SEGOVIA. En lo que respecta a Segovia, y a pesar de haber sido una de las dos únicas provincias en reducir las agresiones sexuales, registró un aumento de la criminalidad del 14,3%, el más alto de la Comunidad. Como datos llamativos presenta un aumento del 25,2% en cibercriminalidad, así como el doble de sustracciones de vehículos al pasar de ocho a 16. Como descensos más reseñables figura un 31,6% menos de robos con violencia e intimidación y un 20% menos de delitos de tráfico de drogas.

SORIA. Soria es, junto con Salamança, una de las dos provincias que lograron reducir su criminalidad durante el primer semestre de este año. En el caso del territorio soriano lo hizo en un 5,1%, a pesar de que pasó de uno a cuatro asesinatos en grado de tentativa como ejemplo de uno de los aumentos más significativos. Por el contrario, los robos con violencia e intimidación se redujeron en la provincia soriana un 38,5% mientras que los robos con fuerza en domicilios se dispararon un 73,2º Por otra parte destaca también la caída de la criminalidad, de un 18,7%

▶ VALLADOLID. La provincia vallisoletana experimentó en el primer semestre del año un aumento de la criminalidad del 5,9%. En sus estadísticas destacan descensos del 50 y del 33.3%, respectivamente, en asesinatos consumados y en grado de tentativa, así como un aumento sustancial del 28,6% en delitos relacionados con el tráfico de drogas del 18,5% en los robos con fuerza en domicilios.

▶ ZAMORA. Finalmente, Zamora registra en el primer semestre del año un aumento mínimo en la criminalidad del 2%. Destacan los incrementos en los robos con violencia e intimidación, que pasan de siete a doce, un 71.4% más, y la caída del 11.8% en las sustracciones de vehículos. Además de estas variaciones cono las más notables, también conviene destacar que se mantienen a cero, al igual que en 2023, los asesinatos consumados, pero aumentan en un 50% los de en grado de tentativa al pasar de dos a tres.

# Ponferrada reclama más recursos para El Bierzo en el día de la Virgen de la Encina

El alcalde de la localidad, Marco Morala, pide a la Virgen «el apoyo presupuestario» que se merecen y Suárez-Quiñones reivindica al Gobierno ayudas para la industria

#### PONFERRADA

El Ayuntamiento de Ponferrada acogió ayer, domingo, el acto institucional del Día del Bierzo y de la Virgen de la Encina, con los discursos de las diversas autoridades, cuyas peticiones principales se centraron, una vez más, en las mejoras de la sanidad y las infraestructuras de la comarca. El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Marco Mora la, el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón.

Morala reclamó a las diversas administraciones «un plus de compromiso con Ponferrada» con las inversiones que la ciudad y el Bierzo se merecen «porque perder en este momento algunos trenes de innovación, de nuevos desarrollos económicos, de digitalización y de reindustrialización es quedarse abocados a que esos trenes nunca más volverán», dijo. Por eso pidió a la patrona del Bierzo, la Virgen de la Encina «el apoyo presupuestario que merecemos con la misma dignidad. necesidad, urgencia y justicia que otros territorios de España», infor-

No faltó en su discurso alusiones al sentimiento de ser berciano, «ser de Ponferrada no es una mera identidad sino que nos vincula orgullosamente a un pasado milenario y nos sitúa mirando al futuro», añadió.

Los discursos de los representantes de las demás administraciones tuvieron un tono mucho más reivindicativo y de repaso de las diferentes inversiones de cada una de ellas. En este sentido el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, afirmó que «la Junta se preocupa de la sanidad con importantes inversiones, como en Atención Primaria con el nuevo centro de salud de Bembibre o los cinco miillones para aparatos del Hospital del Bierzo y la radioterapia que va a ser una realidad», afirmó. «El Bierzo es un territorio que tiene pulso y que se va incrementando. Hay un resurgir claro en los parámetros de la comarca. Esa personalidad berciana emprendedora y que se sustenta en sectores como la agricultura y el turismo y la industria que empieza a despuntar hace que haya un Bierzo

muy vivo», añadió. Suárez-Quiñones también reivindicó al Gobierno central que libere el dinero comprometido para al ampliación de la empresa Tvitec, vital



El alcalde de Ponferrada. Marco Morala, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones. EM.



Anderson Bastista, Javier Alfonso Cendón, Gerardo Álvarez Courel, Nicanor Sen, Nuria Rubio, José Pellitero, Olegario Ramón, Irene González, Luis Alberto Arias y Lucía Osorio. E.M.

para la industria del Bierzo, mientras la Junta invertirà 19 millones en la ampliación del polígono de El Bayo, donde se ubica precisamente esa empresa.

Desde el Gobierno Central el delegado en Castilla y León, Nicanor Sen, aseguró que el Bierzo es «una comarca vital para nuestra Comunidad. Desde el gobierno somos conocedores de sus grandes retos. Un territorio que pronto tendrá encima de la mesa las alternativas al lazo del Manzanal. Los grades ejes llevan su tiempo pero hemos comenzado la cuenta atrás», dijo. Yrecordó las inversiones en telecomunicaciones «que acercan a los ciudadanos y son herramientas imprescindibles».

Tras los discursos institucionales comenzó el acto central del día, con la ofrenda a la Virgen de la Encina, este año a a cargo del Ayuntamiento de Benuza cuyo alcalde, Domingo Cabo, pidió a la patrona mejores carreteras y telecomunicaciones para su municipio. Desde esta localidad sus vecinos ofrecieron a la Virgen todos los productos del campo.

#### TUDANCA SOBRE LA UVA GODELLO: «ES ESTROPEAR LO QUE FUNCIONA»

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, lamentó este domingo en Ponferrada que la Junta de Castilla y León se dedique a «estropear» todo lo que funciona, en referencia a la autorización para que la Denominación de Origen Rueda pueda pueda

usar uva godello, autóctona del Bierzo. «Quiero mandar un mensaje de apoyo a todos los productores de la Denominación de Origen Bierzo. No entiendo por qué las cosas que funcionan la Junta se dedica a estropearlas», dijo. Tudanca alabó el gran trabajo desarrollado en los últimos años por estos viticultores para posicionar los vinos de esta uva en la primera línea del mercado y con gran reconocimiento a nivel nacional. «Esto no se puede hacer sin diálogo, mermando la capacidad de trabajo y la competitividad de una denominación de origen tan potente. Espero que esto se resuelva lo antes posible», añadió según informa Ical.

Así lo dijo durante su participación en los actos del Día del Bierzo y el Día de la Encina en la capital berciana, donde volvió a aprovechar la ocasión para pedir mejoras en la sanidad de la comarca «Hay que defender esta tierra porque necesita mucho». También pidió a la Junta el desarrollo de infraestructuras y proyectos de atracción de industria «para frenar el desempleo en un territorio», apuntó.

#### Muere un motorista tras chocar contra un guardarrail en un pueblo de León

LEÓN

Un motorista falleció ayer, domingo, tras chocar contra un guardarraflen la CL-635 en el término municipal de Maraña, León, segúndatos del 112 Castilla y León recogidos por Europa Press. El suceso se produjo minutos antes de las 13.17 horas, cuando la sala del 112 de Castilla y León recibió una llamada que informaba del accidente y avisaba de que el motorista se encontraba inconseciente.

La sala de operaciones del 112 avisó del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó a un equipo médico de Riaño que solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista.

Por su parte otro motorista de 59 años resultó herido de gravedad en la noche del sábado tras caerse y salirse de la vía en la carretera PP-2233 en el término municipal de Payo de Ojeda, Palencia.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno el accidente se produjo cuando el motorista cayó en la calzada y se salió de la vía por el margen derecho.

#### Sanidad recluta a 4.000 personas para estudiar el riesgo cardiovascular

VALLADOLID

La Consejería de Sanidad reclutará este otoño a más de 4.000 personas mayores de 14 años para embarcarlas en un macroestudio sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular en Castilla y León. El proyecto, con el que se quiere ob-tener una radiografía del grado de afectación de esta patología en la Comunidad, supondrá implantar nuevas medidas de choque si fueran necesarias, o incidir en las que ya funcionan para reducir las tasas de obesidad, control de presión arterial y de glucosa en diabéticos, entre otras. Será el punto y seguido del estudio que se hizo ha ce 20 años, en 2004, que contó con una muestra similar, y que permitió una cohorte que se sigue midiendo, con el último objetivo de vigilar la evolución del riesgo cardiovascular en el tiempo, los estilos de vida y profundizar en la prevención y el control de este problema de salud pública. Las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte, y una fuente de mortalidad, morbilidad v discapacidad importante.

## CASTILLA Y LEÓN



Imagen de una de las viviendas afectadas por el reventón de la tubería en Valbuena de Duero. PHOTOGENIC

# El reventón del canal de regadío de Riaza inunda Valbuena de Duero

El suceso afectó a numerosas viviendas, naves y despensas del municipio / El cauce discurre entre Valladolid y Burgos

ANDREA VILLARES VALLADOLID

Los vecinos de Valbuena de Duero se despertaron ayer con un nuevo susto pasado por agua. Y es que la localidad vallisoletana se ha visto afectada por un nuevo reventón en la tubería general del canal de riego de Riaza que transcurre por el municipio vallisoletano.

El suceso tuvo lugar pasadas las seis de la mañana del domingo, cuando varios vecinos de las zonas afectadas alertaron, a través de un grupo de WhatsApp de que sendas viviendas y corrales estaban sufriendo inundaciones.

Eleazar Moro, alcaldesa de Valbuena, ha comentado a este diario que no es la primera vez que sufren este tipo de incidentes. «Es el quinto reventón que sufrimos desde que comenzó la campaña de riego. La tubería está en muy malas condiciones y no soporta la presión. He contactado con la comunidad de riego y me han dicho que las obras dependen de la empresa pública que construyó el canal en su momento».

Por otro lado, este medio también ha podido hablar con José Augusto Rodríguez, anterior regidor de la localidad, que ha manifestado que es una situación que lleva años repitiéndose. «Cuando estuve yo de alcalde, sufrimos unos once o doce reventones en ocho años», asegura.

Y es que esta situación supone un problema tanto para los vecinos residentes de la zona, que han visto como sus despensas y corrales se han visto anegados, como para la comunidad de regantes, que durante los próximos días no podrán utilizar el sistema de riego hasta que se arregle el canal. Un canal que suministra agua no solamente a poblaciones de Valladolid, sino también de Burgos.

Manuel Jesús Resina es uno de los más afectados por el reventón. Este diario ha podido hablar con él y ha manifestado los daños cuantiosos que ha sufrido. «Nosotros estamos arreglando una vivienda para convertirla en una casa rural, y de repente esta mañana nos hemos encontrado con la despensa hasta arriba de agua, el arcón destrozado y los muebles flotando. Casi ha llegado a la planta baía», indica.

Además de este domicilio, Manuel tiene una nave donde guarda algunos de los muebles que van a dedicar a la casa y maquinaria de las obras y de su labor como agricultor que se han visto dañados por el agua. «Tengo unos 200.000 kilos de cebada a los que a alcanzado el agua y que me va a tocar trasladar no sé a dónde para que no se pudra», señala el afectado.

Y es que, según Resina, son numerosos los años que llevan soportando este tipo de reventones. «En anteriores ocasiones, como en 2017, han sido más pequeños y con menos agua, pero el de anoche ha sido el que más daños ha causado a las viviendas en los últimos años»,

Los vecinos se muestran preocupados por la asiduidad y la fuerza con la que se producen estos reventones. Reventones que se vienen dando desde hace poco más de diez años cuando comenzaron los trabajos de modernización del canal por parte de las empresas Seiasa y Tragsa. Según comentan estos vecinos, las tuberías son de mala calidad, algo que justifica los reventones continuos que llevan sufriendo tantos años.

El canal de Riaza fue puesto en marcha en el año 1945. Cuenta con una longitud de 51,40 kilómetros y un revestimiento de hormigón. Asimismo tiene tomas en el azud de derivación en el río Riaza en Hovales de Roa y elevaciones supletorias en el río Duero situadas en Pesquera de Duero y Olivares de Duero. El canal atraviesa el río Duero mediante un sifón formado por dos tubos en arco. En cuanto a infraestructuras reseñables, Balsa reguladora de 65.000 metros cú-bicos, además de las elevaciones. Los principales cultivos que se nutren de sus suministros son de cebada, uva v maíz.

Por otro lado, este diario ha contactado con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para conocer de primera mano si estaban al tanto de la situación. En un correo remitido a este medio, la entidad indica que el canal es un canal completamente modernizado y gestionado integramente por la comunidad de regantes homónima. Ella únicamente se limita a garantizar la disponibilidad del agua en la toma durante la campaña de riego. En cualquier caso, han manifestado que se pondrán en contacto con la comunidad de regantes para informarse de las causas de los fallos en la red de presión y saber cuál es el alcance de los mismos.



Desfile de la colección de novia El Sentir' de María Lafuente. ICAL

#### SEMANA DE LA MODA

#### LA DISEÑADORA LEONESA MARÍA LAFUENTE ATERRIZA EN MADRID

La Feria de Libros de la Cuesta de Moyano de Madrid aportó ayer su particular atmósfera a la colección de novia e invitada de la diseñadora leonesa María Lafuente, que lleva por nombre 'El Sentir'. Quince modelos caminaron por este emblemático enclave interactuando con el entorno literario y acompañadas de música en directo para celebrar la riqueza cultural de Madrid. Lafuente presentó en la semana Madrid es Moda una colección con líneas muy sutiles y románticas, de tejidos sostenibles, entre los que no faltaron las telas de plumeti, encajes y ganchillos, informa Ical. La leonesa estudió patronaje, estilismo y moda en el Masani Fashion Institute de León y más tarde se trasladaría a París para estudiar en el Americaine Française Institute, completando finalmente sus estudios en el Instituto Superior de Empresa y Moda (ISEM). / ICAL



 ${\it Romería\ del\ Cristo\ del\ Caloco\ en\ El\ Espinar.\ } {\it DIPUTACIÓN\ DE\ SEGOVIA}$ 

#### FIESTAS PATRONALES

#### EL CRISTO DEL CALOCO Y LA OFRENDA DE LOS CIRIOS CONQUISTAN SEGOVIA

Santa María la Real de Nieva y El Espinar se encuentran inmersas en sus fiestas patronales. Las localidades segovianas celebraron este fin de semana numerosos festejos en honor a la Virgen de la Soterraña y al Cristo del Caloco, respectivamente. En el caso de Santa María la Real, cada siete de septiembre se celebra la Ofrenda de los Cirios, en honor de la Virgen de la Soterraña. Este festejo cuenta con el reconocimiento como Manifestación Tradicional de Interés Cultural Provincial, distinción con la que fue condecorada en el año 2014 por el Instituto para la Cultura Tradicional Manuel González Herrero. Por otro lado, El Espinar celebró este sábado el paso del Portalón por parte del Cristo del Caloco, que es trasladado a la villa desde su ermita, en procesión, hasta la iglesia de la localidad. Una cita religiosa muy arraigada entre los devotos del municipio, que supone el primer paso de su ciclo de fiestas. A VILLARES

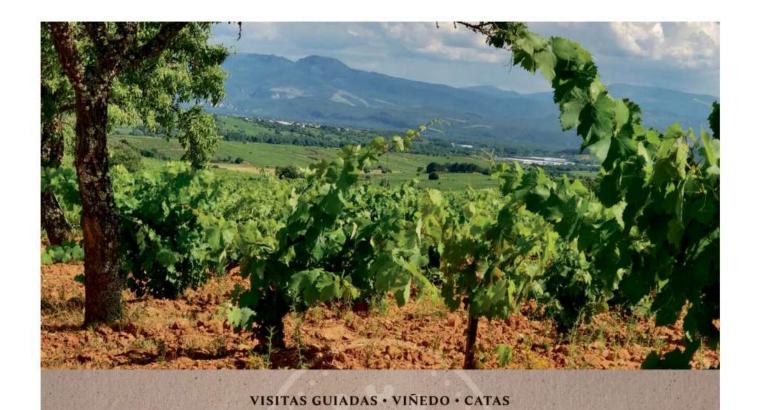

Historia y Naturaleza de El Bierzo

T: +34 987 562 417





## CASTILLA Y LEÓN

# De la Hoz, un anecdotario de 25 años en las Cortes

EL CURSO ARRANCA SIN EL QUE ERA SU PROCURADOR POPULAR MÁS EXPERIMENTADO, QUE SE INICIÓ EN EL PARLAMENTARISMO CUANDO LAS CONVOCATORIAS LLEGABAN POR TELEGRAMA Y LOS ACUERDOS SE ALCANZABAN EN LA CAFETERÍA DEL CASTILLO DE FUENSALDAÑA, QUE DABA A LAS CORTES UN HALO DE «MAGIA»

#### ALICIA CALVO VALLADOLID

Cuando los focos se apagaban, seguramente en algún pasillo con algún WhatsApp o una llamada él seguía negociando. Conocedor de los recovecos de un castillo y de los entresijos de los corredores y despachos del edificio modernista donde reposa el poder legislativo autonómico. Raúl de la Hoz (Palencia, 1973) es un animal político, un parlamentario entregado a la política que se practica desde la oratoria del escaño a la habilidad de dominar espacios más allá del hemiciclo, v. también, un anecdotario andante de 25 años de las Cortes. De mano firme pero tendida, hombre de máxima confianza de Mañueco y sus ojos en multitud de negociaciones, se ha convertido además en historia viva de las Cortes de Castilla v León a las que va no pertenece porque agregó el prefijo 'euro' a su perfil parlamentario.

El nuevo curso político ha arrancado en la Comunidad sin quien se había convertido en el procurador más veterano, aunque apenas ha rebasado la cincuentena, y es que el 'popular' De la Hoz se estrenó en esto del escaño castellano y leonés en tiempos en los que «las convocatorias de las Cortes llegaban por telegrama», el diario de sesiones se apuntaba «en montones de libros amarillos» y si había que prepararse una comparecencia debía bucear en tomos y más tomos de papel. «Recuerdo que una nube de humo sobrevolaba las comisiones en las que interveníamos con el cigarrillo en la mano» -apunta-, y para localizar a algún político en el castillo de Fuensaldaña, a falta de despachos, bastaba con buscar en la cafetería, donde se cocinaban acuerdos.

De aquellos tiempos queda poco más que nostalgia por el ambien te más que por las condiciones. «Se ha perdido romanticismo, un poco la magia del castillo de Fuensaldaña, que era absolutamente incómodo, pero tenía encanto. Todo era manual v hemos ganado en comodidad, en medios tecnológicos y en posibilidades para realizar mejor nuestro trabajo, pero las Cortes ahora tienen un ambiente mucho más frío. Todo giraba en torno a la cafetería, en sus sofás te encontrabas en una mesa al conseiero de Economía hablando con un empresario, en otra al de Empleo con los sindicatos y al lado a un parlamentario del PSOE y otro del PP negociando una proposición no de ley», relata sobre una etapa intensa en la que se inició joven.

Recién cumplida la mayoría de edad, De la Hoz, hoy padre de dos hijas, se afilió al Partido Popular porque veía a «un señor en el que creía». Por aquel entonces desconocía que esa actividad eclipsaría lo que pensaba que era su principal vocación, la abogacia. «Me afilié por Aznar. Me parecia un tipo serio, riguroso y que era la persona que necesitaba España para un cambio».

Con la carrera de Derecho terminada, comenzó a ejercer, se especializó en derecho bancario, societario y mercantil y en paralelo se convirtió en presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Castilla y León. Sólo era el principio de una carrera traducida –por el momento– en 25 años de parlamentarismo. De la Hoz cerró ciclo este verano tras un último y fructifero tramo codo con codo con quien, además de su presidente y hasta hace nada su jefe, llama, ante todo, «ami-

El palentino, ahora eurodiputado, deja atrás un cuarto de siglo como procurador en el que ha coincidido con siete presidentes de la Cámara y tres jefes del Ejecutivo autonómico, y ha participado en los dos pactos de gobierno-con Cs, primero, y con Vox, después,— transformando su voz tranquilizadora en atronadora como azote de la oposición.

Siempre se ha sentido arropado por los barones de su partido. «Cuando llegué entraba en un mundo que estaba dirigido por personas a las que yo tenía un respeto extraordinario. Haber podido compartir con ellas y ver que me querían ayudar... Y luego ir ganando protagonismo en esta casa hasta llegar al momento en el que Alfonso Fernández Mañueco se enfrentó al debate de investidura y se convirtió en presidente ha sido especial».

Comenzó su trayectoria política de la mano del ya fallecido Tomás Villanueva: «Como presidente provincial del partido de Valladolid fue el que me dijo, 'oye, pues si eres el presidente de Nuevas Generaciones ve en la lista', y fui de número cuatro por Valladolid tras Lucas, él y Carmen Reina». Eran las elecciones autonómicas de junio de 1999 y Juan José Lucas revalidó su mayoría absoluta.

Ya apuntó alto bien temprano al, según cuenta, recibir la confianza inicial de Juan Vicente Herrera: «Me dio la oportunidad de desempeñar un papel relevante en las Cortes porque me propuso ser portavoz de Educación cuando yo acababa de entrar y era nuevo. El es una de esas personas de las que siempre aprendes algo y me enseñó sobre todo a saber estar y a comportarse, y no sólo en política».

Contó con el cobijo de Juan José Lucas, el mandamás en aquellos prometedores inicios: «Siempre creyó en los jóvenes y me dio un extraordinario apoyo. De él me quedo con su apuesta por aquellos chavales que entonces hacíamos política con toda la ilusión del mundo».

Y nor sunuesto, si un hombre ha sido fundamental en su historia es el de Alfonso Fernández Mañueco, de quien cuenta con el respaldo y afecto más absoluto, «Alfonso es aparte de todo, un amigo. Hemos labrado esa amistad durante años v al final tiene su recompensa política con su posición actual de presidente y, en mi caso, con haber podido ser su portavoz todo este tiempo. Hemos trabajado juntos de forma leal, muy leal, y eso que tenemos broncas, porque creo que en política si de verdad quieres avudar tienes que decir la verdad, y vo he sido muy claro y directo expresando lo que me gusta y lo que no». Toda una revelación para quien siempre ha escuchado primero para disparar después.

De hecho, el recuerdo «más emotivo» de toda su trayectoria profesional lo protagonizó él, su amigo: «Si me tengo que quedar con un día de estos 25 años me quedo con el que votamos la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco. Esa tarde en la que Alfonso fue presidente. Yo sabía lo que a él le había costa-do, lo que había peleado y lo que juntos habíamos trabajado por eso. Fue ciertamente bonito para mí y para él. Bueno, para todos. Terminó el debate v tras mi intervención le aplaudimos todos y los dos nos fundimos en un abrazo porque, aunque parezca mentira, en política también es posible que surjan amistades».



Juan José Lucas y Raúl de la Hoz, en los inicios como procurador del hoy eurodiputado. E. M.



De la Hoz y el fallecido Tomás Villanueva en las Cortes. E. M.

Se va a Bruselas, pero no aparta la vista sobre lo que ha dado de sí este tiempo de intensa, y a ratos convulsa, labor parlamentaria, no siempre a la luz de las cámaras y los micrófonos. Su perfil negociador, tenaz, duro y contundente, ha estado presente en varios de los pactos que alumbró la Cámara autonómica, no sólo de gobierno.

Porque hubo un tiempo, que los más veteranos recordarán, en los que oposición y gobierno incluso alcanzaban alianzas. Y el tono bronco no era una constante. «Aunque suene taro, había más diálogo con la oposición cuando teníamos mayoría absoluta. Pactamos más normas y leyes cuando teníamos mayoría absoluta, pero no es el momento de echar nada en cara a nadie», indica.

Desembarca en Europa dejando atrás un cuarto de siglo de parlamentarismo castellano y leonés, en el que ha habido tiempo para casi todo, para mayorías absolutas, simples y ajustadas. Hasta para rearmar un partido convertido en apisonadora electoral tras el bache de las únicas elecciones ganadas por el PSOE tras 36 años, las de 2019, que sin embargo no permitieron a los socialistas gobernar por los designios de Albert Rivera.

Cuenta De la Hoz que precisamente ese fue «el punto de inflexión» para que la convivencia entre los grupos se deteriorara profundamente, «Afectó mucho a las relaciones personales, que eran buenas al margen de nuestras diferencias políticas. A partir de ese día se daban situaciones de cruzarte en el pasillo y que no te saludaran. Después de las elecciones que el PSOE ganó y finalmente no gobernó las relaciones personales cambiaron mucho. Personalmente he querido trabajar siempre en esta cámara las relaciones personales porque para que las cosas funcionen en el parlamentarismo debe existir una relación que ayude a que la navegación política salga adelante. Lo he intentado con la oposición siem-

## CASTILLA Y LEÓN







Raúl de la Hoz, Pedro Viñarás, Josefa García Cirac y Alfonso Fernández Mañueco. E.M.





Raúl de la Hoz, en Fuensaldaña, F. M.



Su último pleno de las Cortes. ICAL

pre y con los que han sido socios de gobierno, y lo he conseguido en algunos casos», reconoce antes de referirse a varios socialistas con los que mantuvo (v mantiene) buena sintonía: «Con Jesús Quijano, con Ángel Villalba, Jaime González, Julio López y algunos más. Con Vir-ginia Barcones [ex delegada del Gobierno] he tenido muy buena rela ción. Eso no excluye que hayamos tenido debates tensísimos, pero por encima de las diferencias políticas, que son muchas, siempre había un abrazo y saber, en algunos casos, que habíamos estado juntos trabajando en algo en lo que creíamos ambos», precisa.

De ahí que de uno de los logros de los que «más orgulloso» se muestra es de un trabajo mano a mano con Julio López, quien fue procurador por el PSOE. «He participado en un montón de presupuestos y en un montón de leyes, pero hay una ley todavía tan vigor de la que me siento orgulloso, que es la de Industria. Yo era portavoz entonces de economía v Julio López lo era a su vez del PSOE y los dos partidos nos dieron mucha libertad para cerrar un acuerdo, que creo que fue bueno y dio lugar a una muy buena ley para Castilla y León».

Empezó siendo el más joven de aquellos políticos que discutían las cuestiones candentes en la famosa rotonda del castillo de Fuensaldaña (lo pisó como procurador por primera vez con apenas 26 años) y termina su etapa en Castilla y León siendo el más veterano en experiencia en esas Cortes autonómicas en las que tantas batallas desplegó. No todas a la vista. De hecho, algunos de sus logros consistían en que no trascendiesen las discusiones, una navegación fuera de radar que llegara a buen puerto.

Y si no que se lo digan al PSOE de Tudanca que creyó que tenía un acuerdo de gobierno en 2019 con lgea cuando Rivera tenía otros pla nes. De la Hoz asegura que «la peor legislatura fue la de Ciudadanos por la situación que tuvimos con

Cs». Aunque de esa etapa destaca la negociación que llevó al PP a gobernar: «La negociación del pacto con Ciudadanos fue un periodo extremadamente divertido desde todos los puntos de vista. Fue divertido ver cómo unos y otros jugábamos papeles y algunos creían que jugaban un papel más determinante del que realmente estaban jugando. Me refiero al pobrecito este, a Igea, que se creía que estaba negociando algo cuando la negociación iba por otro lado. Verle asumir un rol que no tenía... Resultaba divertido ver cómo te hacía propuestas este hombre que yo mismo había redactado... Pero bueno, eso abrió un gobierno en el que hubo una muy buena relación con la gente de Cs en las Cortes. Sin embargo, esta persona provocó una relación compleja y un final abrupto que no hubiéramos querido».

Con VOX el prematrimonial re sultó más fluido, «Ni el PP intentaba convencer a VOX absolutamente de nada, ni al revés. Nos sentábamos sabiendo que tenemos diferencias y que no se iban a resolver en la mesa de negociación, si no que teníamos que llegar a un acuerdo por encima de esas diferencias», apunta, Hasta que llegó el divorcio decidido por un tercero, Santiago Abascal, aunque De la Hoz va lo vivió desde el retrovisor, puesto que cuando recogió su despacho y comunicó oficialmente su cese como procurador de Castilla y Le ón aún gobernaba su partido con VOX. A los pocos días ya no.

Desde la perspectiva que propor ciona el cambio de escenario, De la Hoz asegura que «al echar la vista atrás hay muchas cosas que te hubiera gustado hacer y empiezas a coger distancia sobre lo acaecido». Y aparecen las primeras conclusiones. «Quizás hemos perdido demasiado tiempo en discusiones estériles y a veces los debates que tienen lugar aquí están alejados de lo que les interesa a los ciudadanos», apunta como autocrítica quien nunca rehuvó el cuerpo a cuerpo v no duda así en cantarse las cuarenta a sí mismo.

También vivió su propio 'tierra trágame' cuando parte del Grupo Popular se equivocó en la votación de las cuentas autonómicas y eso retrasó la aprobación de presupuestos de 2023. «Fue el peor momento. Era una cosa que siempre se dice eso de que 'como me pase me muero'. Pues me pasó. Lo pasé mal. Lo pasé muy mal por la responsabilidad que asumía como portavoz del grupo. Vale, el error no fue directamente mío, pero vo era el portavoz del grupo parlamentario y esa responsabilidad la tienes. Bueno, se subsanó, pero provocó que una parte del presupuesto entrara en vigor un poquito más tarde. Son de esas cosas que yo no me perdona ré jamás, el no haber estado más atento y haberlo evitado».

Pese a su prolija trayectoria, en este tiempo nunca deió el parqué de las Cortes para dar el salto al gobierno regional, y, sin embargo, ase gura que no le queda ninguna espinita por no haber sido consejero, quizá consciente del alto valor para él como orador y hombre fuerte, sobre todo desde su posición de portavoz que alcanzó con el primer gobierno de Mañueco en 2019. «Me encanta el parlamentarismo y he sido muy feliz como procurador en estas Cortes, y si ahora me dicen que cambie el ser di putado por consejero no lo cambiaría. Y tampoco hubiera cambiado antes ser consejero por ser portavoz en las Cortes. Creo que el parlamentarismo es la parte más bonita de la política y no he tenido necesidad ni he querido nunca hacer algo distinto en política»

Pero 25 años dan mucho de sí v entiende que era momento de cambiar de aires. «Yo llevaba mucho tiempo en un mismo sitio y ahora tenía la oportunidad de trasladar todo lo que he aprendido aquí a un ámbito completamente diferente. Tener la oportunidad de trabajar en el parlamento más importante del mundo es pasar a otro nivel y esa ilusión compensa la pena que me da dejar esta casa», expone un férreo madridista que ha seguido a su Real Madrid a siete finales de Champions y se perdió la última precisamente por estar en campaña electoral de las Europeas.

Antes de entrar en la Eurocopa', el veterano del vestuario popular no rehúye dar su visión sobre cada presidente que arbitró sus regateos en el hemiciclo. «El primero fue Manuel Estella. Era la institución, él mismo eran las Cortes de Castilla y León, la imagen del castillo», va-

Después vino José Fernández Santiago, «un hombre extremadamente ceremonioso que tenía un excelente talento en los plenos», expresa. Le sucedió Josefa García Cirac, «una amiga mía -señala- una extraordinaria persona a la que le tocó lidiar en uno de los momentos más complicados, los de la crisis. Ella aplicó los principios de austeridad en las Cortes», opina para pasar a otro perfil mucho menos de su agrado. «Después de Pepa llegó Silvia Clemente, de la cual prefiero no opinar porque es una de las peores cosas que le ha pasado al parlamentarismo y a la política de Castilla y León. De forma temporal estuvo Ángel Ibañez que es un amigo y estuvo poco tiempo, pero el suficiente para demostrar su extraordinaria capacidad para desempeñar el papel del presidente».

Y entonces el hemiciclo se abrió a un variado abanico de colores políticos... «Más tarde fue Luis Fuentes, va estamos en el periodo de pactos y entablé muy buena relación con él. Buena gente. Una persona que venía de una situación. previa aquí en las Cortes en la oposición en una situación de empate (en 2015), muy curiosa porque nosotros no teníamos mayoría absoluta, pero tampoco minoría, estábamos empatados con la oposición, lo que nos obligaba a un constante diálogo en una legislatura que fue muy bonita precisamente por eso, por el juego de equilibrios que estuvimos haciendo y en el que participaron, por supuesto, los cinco miembros que tenía Ciudada

Hasta el presente. «Y ahora Carlos Pollán. Yo no le conocía personalmente y la verdad que al poco tiempo pudimos establecer una muy buena relación que hoy creo que es de amistad por ambas partes, porque Pollán es una persona muy elegante en lo personal, muy posibilista sobre las circunstancias difíciles con las que le toca lidiar, pero una muy buena persona. Y a lo meior no se está siendo demasiado justo con él desde algunos ámbitos porque creo que lo está haciendo bien en las difíciles circunstancias que tienen esta Cámara».

Ahora, en Europa, a la que en multitud de ocasiones se acusa de críptica y enrevesada, llega un parlamentario nato v castellano. Tal vez las cosas sean sí quiera un poco más constantes, negociadas y, sin embargo, contundentes. Ese parece su

## **DEPORTES**

# Un buen comienzo

**FÚTBOL.** El Numancia mejora los números de las cuatro temporadas anteriores en el fútbol no profesional en un inicio liguero / Los de Calle aspiran a hacer pleno ante el Pontevedra

#### JON ANDER URIARTE SORIA

El C.D. Numancia mantiene la ilusión generada en pretemporada tras los dos primeros encuentros ligueros. El equipo de Aitor Calle ha firmado dos victorias en dos partidos lo que supone el mejor inicio liguero de los rojillos desde su descenso al fútbol no profesional, un bagaje que puede ser aún mejor si el próximo domingo, a partir de las 17.00 horas en Los Pajaritos, supera a un Pontevedra que es uno de los equipos llamados a estar arriba.

El Numancia ha mejorado en estas dos jornadas los números de las cuatro temporadas anteriores en el fútbol no profesional durante las tres primeras jornadas, un balance que invita al optimismo pese a que solo se han disputado dos partidos en lo que es una carrera de fondo. Los de Aitor Calle se llegan al encuentro ante el Pontevedra con seis puntos tras haber superado al Compostela y al Coruxo. Hasta esta temporada, los mejore inicios rojillos en las últimas cuatro temporadas databan del curso 20-21 y 21-22.

En la 20-21 en Segunda B y nada más perder la categoría como equipo de la LFP, y después de tres jornadas disputadas en lugar de las dos de ahora, el Numancia sumaba cua tro puntos tras una victoria ante Marino de Luanco (3-1), un empate ante la Cultura Leonesa (o-o) y una de rrota ante el Sporting Atlético (1-0). Al curso siguiente, en la primera temporada en la cuarta categoría del fútbol español, los sorianos lograban igualmente cuatro puntos en las tres primeras jornadas de competición, un inicio que no evitó el ascenso de categoría a final de curso. Aquella



Alain Ribeiro ha marcado en los dos encuentros ligueros, ÁREAII

#### LA TABLA Comparte liderato

El Numancia comparte liderato del Grupo 1 junto a Marino de Luanco y Rayo Cantabria, los otros dos cquipos que han ganado los dos primeros partidos ligueros. El Marino venció o 1 a la Gimnástica Torrelavega mientras que el filial del Racing de Santander dio buena cuenta del Salamanca UDS al ganar por claro o-3.

El próximo rival de los rojillos, el Pontevedra, empató a dos goles ante el Compostela en un encuentro que en el minuto 16 ganaban o-2 y que los locales empataron en el descuento. Otro choque con un resultado destacado fue el 4-1 que el Bergantiños le endosó al Real Avilés, un resultado que hace del equipo coruñés un rival a tener en cuenta tal y como señaló en su día el técnico del

temporada el equipo comenzó perdiendo ante el Espanyol B (1-0), para vencer al Cerdanyola (2-0) y empatar ante el Terrassa F.C. (0-0).

En la campaña 22-23, en Primera Federación, el conjunto soriano firmaba un inicio liguero irregular al sumar dos puntos de nueve posibles tras empatar ante Eldense (oo), perder ante el Alcoyano (o-1) y

#### Logra seis puntos de seis posibles frente a los cuatro de 9 del curso 20-21 y 21-22

empatar nuevamente ante el Real Murcia (0-0). La temporada pasada los rojillos sumaban tres puntos en las tres primeras jornadas comenzando el curso con dos derrotas ante Gimnástica Segoviana (2-0), y Montijo (1-2), para ganar en la tercera jornada al Llerenense (0-2).

A este comienzo liguero con dos victorias hay que añadir las sensaciones que transmite el equipo. Ante el Coruxo el Numanciamostró dos caras, siendo una de ellas excepcional. Y es que en la primera parte maniató al equipo gallego generando además ocasiones suficientes como para sentenciar el choque. El grupo que dirige Aitor Calle demostró que ticne esa capacidad que, si bien no es fácil de mantener o de demostrar en todos los encuentros, sí supone una invitación al optimismo sobre el rendimiento del equipo.

#### FÚTBOL

### Empates de Ágreda y Ólvega en el debut

PRIMERA REGIONAL

O v. alagón O OLVEGA

LA PORTALADA, 150espectadores

C.F. Villa de Alagón: Jorge; Pablo del Val (Villalba, 45°), Modesto, Alberto, Herrero, Marco Mora, De Miguel (Quilez, 71°), Fuertes (Latorre, 52°), Izquierdo (Ferriz, 22°), Castro y Tomás.

S.D. Ólvega: Vilches; Luis Gil, Luis Jiménez (Manuel, 56°), Carlos, Herrera (Gerardo, 65°), Morad, Revilla (Lacilla, 78°), Pallas, Ricardo, Christian (Martinez, 78°) y Saúl (Kevin, 65°).

Árbitro: Sánchez Díaz-Calderón (Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas a los locales Fuertes y Villalba; y a los visitantes Luis Jiménez, Luis Gil y Martínez.

Goles: No hubo

#### ÁREA 11 ALAGÓN

La S.D. Ólvega comenzó la temporada en la Primera Regional de Aragón cosechando un valioso punto ante el Villa de Alagón, equipo recién descendido de categoría que sobre el papel va a estar en la zona alta de la tabla. Ese reto se marca también el equipo de Roberto Quílezo, al menos, mejorar el puesto logrado la temporada pasada En esta misma categoría, la A.D. Ágreda, tras el ascenso del curso pasado, regresaba a la competición logrando un empate sin goles en La Arquilla-Alberto Vitoria ante el Borja B. En la segunda jornada, el próximo finde, El Moral acoge del derbidel Moncayo entre ambos equipos sorianos.

# Una cita con Antón y Cacho

ATLETISMO. El día 28 se celebra la XXXIX Media Maratón Abel Antón y las carreras populares que nombra el doble campeón mundial de maratón y del oro olímpico el 92

#### SOI

Los aficionados al atletismo tienen el próximo sábado 28 de septiembre una cita con dos grandes del deporte español. Abel Antón y Fermín Cacho. Ese día el centro de Soria será el escenario en el que tengan lugar las pruebas con las que se homenajea a los dos campeones sorianos, pruebas que ya tienen abierto el plazo de inscripción.

Tres son las carreras con las que se rinde ese reconocimiento. La más madrugadora de ellas será la XXIII Carrera Popular Abel Antón-Joven In cuya salida está prevista para las 12.00 horas desde la Plaza Mariano Granados. Esta prueba está dirigida a categorías inferiores, nacidos en 2011 hasta ahora, para distancias que van 100 a 1.200 metros. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web (https://mediomaratonabelanton.es) o de manera presencia en Deportes Antón&Cacho (C/ El Collado, 44).

Ya por la parte, a las 17,00 horas, el programa continúa con la 5K Fermín Cacho Caja Rural para categorías que van desde cadetes hasta veteranos B. Las inscripciones para esta prueba podrán realizarse a través de la web y la entrega de dorsales tendrá lugar el mismo día de



Cartel de la prueba del día 28. HDS

la carrera. La jornada continúa esa misma tarde, a partir de las 17,50 horas, con la celebración de la XXXIX Media Maratón Abel Antón-Ciudad de Soria, cita que ya cuenta con más de 250 inscritos. En este caso, las inscripciones se realizan a través de la web. El plazo de inscripción para las tres pruebas finaliza el 24 de septiembre a las 23,59 horas.

La cita del día 28 ya tiene el cartel de este año, cartel en el que se muestra la figura del Abel Antón en el momento de cruzar la línea de meta en el Mundial de Sevilla del 99, una cita de la que se cumplieron 25 años el pasado 28 de agosto.

#### FÚTBOL

#### 33 ANIVERSARIO DE LA PEÑA BARCELONISTA SORIANA

SORIA. - La Peña Barcelonista Soriana celebra el próximo 28 de septiembre su 33 aniversario v lo hace con un acto de hermanamiento con la 'Penya Barça Cotlliure' que tendrá lugar el próximo 28 de septiembre. A las 11.30 horas está programada la recepción de la peña barcelonista gala en la sede y desde ahí se trasladarán a la capillla de Leonor Izquierdo, escenario en el que tendrá lugar la firma de los documentos de dicho hermanamiento así como la lectura de varios poemas de Antonio Machado en castellano y francés, según ha informado la peña blaugrana.

### Clasificaciones



| JOR                                                        | NAD                    | A 1 |     |     |     |     |                                                 |                         |                                                                    |     | P   | RÓ   | XIA | AA | JOI | RNU | AD/ | 1          |    |    |   |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|------------|----|----|---|
| At, Astorga 3 • 1 Arandina                                 |                        |     |     |     |     |     | At. Bembitre • At. Astorga                      |                         |                                                                    |     |     |      |     |    |     |     |     |            |    |    |   |
| Becertil 0 • 0 At Tordeellas                               |                        |     |     |     |     |     |                                                 | At Tordesillas Palencia |                                                                    |     |     |      |     |    |     |     |     |            |    |    |   |
| Stn. Martn T. 0                                            | sca 1 • 0 At Mansillés |     |     |     |     |     |                                                 |                         | Almazán Becerril C. Rodrigo Sta. Marta T. At. Mansillés Villara/bo |     |     |      |     |    |     |     |     |            |    |    |   |
| Briviesca 1                                                |                        |     |     |     |     |     |                                                 |                         |                                                                    |     |     |      |     |    |     |     |     |            |    |    |   |
| Virgen Camino 0                                            |                        |     |     |     |     |     |                                                 |                         |                                                                    |     |     |      |     |    |     |     |     |            |    |    |   |
| Villaraibo 2                                               |                        |     |     |     |     |     |                                                 | Mirandès B   Briviesca  |                                                                    |     |     |      |     |    |     |     |     |            |    |    |   |
| Mojados 3 ● 1 Mirandés B<br>Burgos Prom. 2 ● 2 Palencia CA |                        |     |     |     |     |     | Palencia CA Mojados Júpiter Leonés Burgos Prom. |                         |                                                                    |     |     |      |     |    |     |     |     |            |    |    |   |
|                                                            |                        |     |     |     |     |     |                                                 |                         |                                                                    |     |     |      |     |    |     |     |     | Palencia 1 |    |    |   |
| (Descarsia)                                                | •                      | L   | ngu | 18  |     |     |                                                 | l ·                     |                                                                    | (0) | DSC | ans  | a)  |    | •   | A   | und | ina        |    |    |   |
|                                                            |                        |     | T   | OT. | AL. |     |                                                 | ı                       | 10                                                                 | EN  | CA  | IS/  |     | -  |     | - 1 | F   | JEI        | RA |    |   |
|                                                            | Pt                     | D   | Id  | E   | P   | (GE | Œ                                               | Pt                      | 1                                                                  | G   | E   | P    | GF  | ge | Pt  |     | le  | E          | P  | GF | G |
| 1. At. Astorga                                             | 3                      | 1   | 1   | 0   | 0   |     | 1                                               | 3                       | 1                                                                  | 1   | 0   | 0    | 3   | 1  | 0   | 0   | 0   | 0          | 0  | 0  | 0 |
| 2. Mojados                                                 | 3                      | 1   | 1   | 0   | 0   | 3   | 1                                               | 3                       | 1                                                                  | 1   | 0   | 0    | 3   | 1  | 0   | 0   | 0   | 0          | 0  | 0  | 0 |
| 3. Villaralbo                                              | 3                      | 1   | 1   | 0   | 0   | 2   | 0                                               | 3                       | 1                                                                  | 1   | 0   | 0    | 2   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0          | 0  | 0  | 0 |
| 4. Briviesca                                               | 3                      | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0                                               | 3                       | 1                                                                  | 1   | 0   | 0    | 1   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0          | 0  | 0  | 0 |
| 5. Burgos Prom.                                            | 1                      | 1   | 0   | 1   | 0   | 2   | 2                                               | 1                       | 1                                                                  | 0   | 1   | 0    | 2   | 2  | 0   | 0   | 0   | 0          | 0  | 0  | 0 |
| 6. Palencia CA                                             | 1                      | 1   | 0   | 1   | 0   | 2   | 2                                               | 0                       | 0                                                                  | 0   | 0   | 0    | 0   | 0  | 1   | 1   | 0   | 1          | 0  | 2  | 2 |
| 7. Palencia                                                | 1                      | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1                                               | 1                       | 1                                                                  | 0   | 1   | 0    | 1   | 1  | 0   | 0   | 0   | 0          | 0  | 0  | 0 |
| 8. At. Bembibre                                            | 1                      | 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1                                               | 0                       | 0                                                                  | 0   | 0   | 0    | 0   | 0  | 1   | 1   | 0   | 1          | 0  | 1  | 1 |
| 9. Virgen Camino                                           | 1                      | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0                                               | 1                       | 1                                                                  | 0   | 1   | 0    | 0   | Ð  | 0   | 0   | 0   | 0          | 0  | 0  | 0 |
| 10. Becerril                                               | 1                      | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0                                               | 1                       | 1                                                                  | 0   | 1   | 0    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0          | 0  | 0  | 0 |
| 11. Júpiter Leonés                                         | 1                      | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0                                               | 0                       | 0                                                                  | 0   | 0   | 0    | 0   | 0  | 1   | 1   | 0   | 1          | 0  | 0  | 0 |
| 12. ALMAZÁN                                                | 1                      | 1   | O   | 1   | 0   | 0   | 0                                               | n                       | 0                                                                  | 0.  | 0   | 0.   | 0   | O  | 1   | 1   | 0   | 1          | 0  | O  | D |
| 13. At. Tordesillas                                        | 1                      | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0                                               | 0                       | 0                                                                  | 0   | 0   | Đ    | 0   | 0  | 1   | 1   | 0   | 1          | 0  | 0  | 0 |
| 14. Sta. Marta T.                                          | 1                      | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | D                                               | 1                       | 1                                                                  | 0   | 1   | 0    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0          | 0  | 0  | 0 |
| 15. Laguna                                                 | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                               | 0                       | 0                                                                  | 0   | 0   | 0    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0          | 0  | 0  | 0 |
| 16. At. Mansillés                                          | 0                      | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1                                               | 0                       | 0                                                                  | 0   | 0   | 0    | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 0          | 1  | 0  | 1 |
| 17. Arandina                                               | 0                      | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 3                                               | 0                       | 0                                                                  | 0   | 0   | 0    | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 0          | 1  | 1  | 3 |
| 18. Mirandés B                                             | 0                      | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 3                                               | 0                       | 0                                                                  | 0   | 0   | 0    | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 0          | 1  | 1  | 3 |
| 19. C. Rodrigo                                             | 0                      | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 2                                               | 0                       | 0                                                                  | 0   | 0   | 0    | 0   | 0  | 0   | 1   | 0   | 0          | 1  | 0  | 2 |
| Ascenso a 2da. I                                           | RFEF                   |     |     | Fa  | se  | Ası | nec                                             | so                      |                                                                    |     | De  | isci | ens | 0  |     |     |     |            |    |    |   |

| JOHNADA T                                                                                                          |        |         |                                    |                           | PHOXIMA JOHNADA |        |     |     |        |     |                  |                                                                    |                                     |      |     |                          |                                                       |                                   |    |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|-----|-----|--------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|-----|
| Galatorao 3<br>Torres 2<br>Eucenii 0<br>Tauste 4<br>Suitec Fénix 4<br>Rivas 1<br>Aleca 2<br>AGREDA 0<br>V Alagón 0 |        | A MIN B | riza<br>lora<br>ova<br>eme<br>allu | flas<br>stine<br>r<br>eat |                 |        |     |     |        |     | M<br>Nor<br>ense | Epi<br>Arti<br>lora<br>valli<br>olim<br>Gall<br>onre<br>Bor<br>VEG | to<br>to<br>to<br>our<br>our<br>sal |      |     | Cal To Lin Ta St. Riv At | Aling<br>slati<br>cres<br>cost<br>sites<br>vas<br>eco | poni<br>prac<br>d<br>d<br>t<br>Fé |    |    |     |
|                                                                                                                    |        |         | T                                  | OT/                       | AL.             |        |     | ÌП  | III II | EN  | CA               | 184                                                                |                                     |      |     |                          | FL                                                    | IES                               | AF |    |     |
|                                                                                                                    | 100    | in      | G                                  | ia                        | D               | in the | 100 | Pt  |        | in. | F                | 12550                                                              | GF                                  | lac. | Del | eni                      | n                                                     | 台                                 | -  | GF | lor |
| 1. Suitec Fénix                                                                                                    | 3      | 1       | 1                                  | 0                         | 0               | 4      | 0   | 3   | 1      | 1   | 0                | 0                                                                  | 4                                   | n    | 0   | 0                        | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0  | 0   |
| 2. Taunte                                                                                                          | 3      | 1       | 1                                  | 0                         | 0               | 4      | 1   | 3   | 1      | 1   | 0                | o                                                                  | 4                                   | 1    | 0   | 0                        | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0  | ő   |
| 32 Torres                                                                                                          | 3      | 1       | 1                                  | 0                         | 0               | 2      | 0   | 3   | 1      | 1   | 0                | 0                                                                  | 2                                   | 0    | 0   | 0                        | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0  | o   |
| 4. Ateca                                                                                                           | 3      | 1       | Ť                                  | 0                         | 0               | 2      | 0   | 3   | i      | 1   | 0                | 0                                                                  | 2                                   | D    | 0   | 0                        | 0                                                     |                                   | 0  | 0  | ő   |
| 5. Gallur                                                                                                          | 3      | 1       | 1                                  | 0                         | 0               | 2      | 1   | 0   | 0      | 0   | 0                | 0                                                                  | 0                                   | D    | 3   | 1                        | 1                                                     | 0                                 | 0  | 2  | 1   |
| 6. Morata                                                                                                          | 3      | 1       | T                                  | 0                         | 0               | 1      | 0   | 0   | 0      | 0   |                  | 0                                                                  | 0                                   | 0    | 3   | 1                        | 1                                                     |                                   | 0  | 1  | Ó   |
| 7. Épila                                                                                                           | 1      | 1       | 0                                  | 1                         | 0               | 3      | 3   | 0   | 0      | 0   | 0                | 0                                                                  | 0                                   | 0    | 1   | 1                        | 0                                                     | 1                                 | 0  | 3  | 3   |
| 8. Calatorao                                                                                                       | 1      | 1       | 0                                  | T                         | 0               | 3      | 3   | 1   | 1      | 0   | 1                | 0                                                                  | 3                                   | 3    | 0   | 0                        | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0  | 0   |
| 9. V Alagón                                                                                                        | 1      | 1       | 0                                  | 1                         | 0               | 0      | 0   | 1   | 1      | 0   | 1                | 0                                                                  | 0                                   | D    | 0   | 0                        | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0  | 0   |
| 10. Borja                                                                                                          | 1      | 1       | 0                                  | 1                         | 0               | 0      | 0   | 0   | 0      | 0   | 0                | 0                                                                  | 0                                   | 0    | 1   | 1                        | a                                                     | 1                                 | 0  | 0  | 0   |
| 11. OLVEGA                                                                                                         | 1      | 1       | 0                                  | 1                         | 0               | 0      | 0   | 0   | 0      | 0   | 0                | 0                                                                  | 0                                   | 0    | 1   | 1                        | 0                                                     | 1                                 | 0  | 0  | 0   |
| 12. ÁGREDA                                                                                                         | 1      | 1       | 0                                  | 1                         | 0               | 0      | 0   | 1   | 1      | 0   | 1                | 0                                                                  | 0                                   | D    | 0   | 0                        | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0  | 0   |
| 13. Rivas                                                                                                          | 0      | 1       | 0                                  | 0                         | 1               | 1      | 2   | 0   | 1      | 0   | 0                | 1                                                                  | 1                                   | 2    | 0   | 0                        | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0  | 0   |
| 14. Luceni                                                                                                         | 0      | 1       | 0                                  | 0                         | 1               | 0      | 1   | 0   | 1      | 0   | 0                | 1                                                                  | 0                                   | 1    | 0   | 0                        | 0                                                     | 0                                 | 0  | 0  | 0   |
| 15. Monreal                                                                                                        | 0      | 1       | 0                                  | 0                         | 1               | D      | 2   | ø   | 0      | 0   | 0                | 0                                                                  | 0                                   | D    | 0   | 1                        | 0                                                     | 0                                 | 1  | 0  | 2   |
| 16. Ariza                                                                                                          | 0      | 1       | 0                                  | 0                         | 1               | 0      | 2   |     | 0      | 0   |                  | 0                                                                  | 0                                   | Đ    | 0   | 1                        | 0                                                     | 0                                 | 1  | 0  | 2   |
| 17. Novalias                                                                                                       | 0      | 1       | 0                                  | 0                         | 1               | 1      | 4   | 0   | 0      | 0   | 0                | 0                                                                  | 0                                   | 0    | 0   | 1                        | 0                                                     | 0                                 | 1  | 1  | 4   |
| 18, Remolinos                                                                                                      | 0      | 1       | 8                                  |                           | 1               | 0      | 4   | 0   | 0      | Ø   |                  | 0                                                                  | 0                                   | 0    | 0   | 1                        | 0                                                     | 0                                 | 1  | 0  | 4   |
| <ul> <li>Ascenso a Prefe</li> </ul>                                                                                | erente |         |                                    | Fa                        | se              | Ase    | ten | ISO |        |     | De               | 150                                                                | enis                                | 0    |     |                          |                                                       |                                   |    |    |     |

RIMERA REGIONAL ARAGÓN - GRUPO 3



Imagen la salida de la X Marcha BTT 7 Muros de Pozalmuro. HDS

# Récord de participantes en los 7 Muros de Pozalmuro

**BTT.** La X edición de la marcha soriana congrega a 296 participantes / La prueba recauda 900 euros a favor de Pedalovida

#### J.A.U. SORIA

La X Marcha BTT Los 7 Muros de Pozalmuro supuso un récord de participantes en la edición de este año al ser 296 ciclistas lo que tomaron parte en la prueba. La cita, como en ediciones anteriores, recaudó además 900 euros en favor de la Asociación Pedalovida.

La cita no competitiva celebrada en la localidad soriana supuso todo un éxito de participación, en especial con los aficionados a la btt llegados desde otras provincias. «Este año hemos batido el récord de participantes, llegando casi al limite de los 300. De los 296 asistentes, 215 han llegado de otras provincias o Comunidades Autónomas como Madrid, La Rioja, Navarra o País Vasco. Tuvimos hasta un ciclista de Sevilla», señala Miguel del Salto, uno de los integrantes del C.D. Pozalmuro. Esos participantes tomaron parte en alguna de las cuatro pruebas de las que consta la marcha, distancias de 28, 54 y 73 kilómetros a los que hay que añadir la novedad de e-bike de esta edición.

Todos los años la organización realiza rifas con el fin de recaudar fondos para alguna asociación. Este año se lograron 900 euros que irán a parar a Pedalovida. Integrantes de esta asociación explicaron a los asistentes la razón de su existencia, dar a conoce los viajes que realizan hasta Burgos para ser tratados de cáncer al no haber radioterapia en Soria. «La gente que vino de fuera se sorprendía bastante por la situación», indican desde la organización.

Los 7 Muros de Pozalmuro contó para la celebración de este año con 120 personas voluntarias ya sea para indicar el recorrido en algunos de sus puntos u otras actividades, una colaboración que es muy apreciada por los participantes.

# Buenas sensaciones del Grupo Herce en Valencia

**VOLEIBOL.** El equipo de Alberto Toribio cae 3-2 ante Sporting de Lisboa y supera 1-3 a Léleman en sus primeros amistosos

#### SORL

El C.V. Grupo Herce ofreció buenas sensaciones en sus primeros amistosos de pretemporada, unos amistosos por los que tuvo que trasladarse a la capital del Turia para disputar un triangular internacional ante Sporting de Lisboa y C.V. Léleman Conqueridor de Valencia.

En el primero de los compromisos, celebrado el sábado, el conjunto celeste se enfrentaba al Sporting de Lisboa en un partido que se resolvía en tie break a favor del conjunto luso (18-25, 25-16, 20-25, 25-23) y 8-15). Ya el domingo al mediodía los pupilos de Alberto Toribio se enfrentaban al equipo local, C.V. Léleman Valencia, conjunto al que derotaban por 1-3 (17-25, 19-25, 25-26 y 24-26). El Sporting de Lisboa, rival de los celestes en la Copa lbérica que se celebra en Portugal el 21 y 22 de septiembre, se proclamó campeón del torneo tras ganar en el primer encuentro al C.V. Léleman por 1-3, logrando así imponerse en los dos compromisos disputados.

El C.V. Grupo Herce sigue ahora con su puesta a punto durante la pretemporada. Los próximos amistosos del equipo tienen lugar el próximo fin de semana en Los Pajaritos ante C.V. Manacor, choques que se han programado para sábado y domingo.

## DEPORTES TRAIL MUNDIAL DE SKYRUNNING



Durante tres días la provincia ha sido la capital mundial de las carreras de montaña con la presencia de más de 40 selecciones nacionales cuyos representantes han participado en las tres pruebas en liza. @ 🛚

# España brilla en Pinares

TRAIL. La selección española logra 5 oros, una plata y un bronce en el Mundial de Skyrunning / Alain Santamaría se cuelga el oro en la modalidad Sky / En la carrera Open el soriano Daniel Izquierdo se alza con la victoria

#### SORL

La distancia sky cerró ayer el programa del campeonato del mundo de skyrunning que desde el viernes acoge la décima edición de Desafío Urbión celebrado en la provincia. Ylo ha hecho exhibiendo su clásico recorrido de 37 km y 2.60 o m de desnivel positivo, el trazado que cada año disfrutan miles de corredores en la sierra de Urbión. A las 8.30 de la mañana se dio ayer la salida, primero con los aspirantes mundialistas, y después con los inscritos a la modalidad open.

El día volvió a respetar, con una climatología ideal para correr por montaña y sobre un circuito que ofrecía a los participantes la subida al pico Urbión, techo del itinerario a 2.228 metros de altitud, y el paso por la espectacular Laguna Negra, dos de las joyas naturales que esconde el Parque Natural.

La prueba en categoría masculina ha ofreció espectáculo desde el principio hasta el final, con varios atletas alternándose en la primera posición, entre ellos el italiano Lorenzo Beltrami, el norteamericano Joseph Demoor y el español Alain Santamaría. Una pelea feroz que se saldó a favor del corredor riojano, quien logró despegarse en el tramo final del recorrido para encarar la bajada del hayedo con cierto colchón y entrar en la meta de Covaleda en un tiempo de 3h 33:11, nuevo récord del circuito (arrebatándoselo al leonés Manuel Merillas).

Alain firmaba así un doblete en un fin de semana inolvidable donde también se llevó el oro en la prueba combinada (KV+Sky) y por equipos, ya que la Selección Española fue la ganadora absoluta del Skyrunning World Championship 2024 con 928 puntos.

En segundo lugar entraba finalmente Beltrami (3h 34.12) y en tercero el carismático corredor japonés Ruy Ueda (3h 39.17). Por parte del combinado español el asturiano Dimas Pe-



Uno de los participantes en la prueba celebrada ayer. MONTESEGURO FOTO

reira lograba una meritoria quinta plaza (3h 43:31) y el andaluz Raúl Ortiz un décimo puesto (3h 51:16).

La categoría femenina poco tuvo que envidiar al cuadro masculino. Día inolvidable para la selección de Suecia que se adjudicó el oro y la plata individuales gracias a las actuaciones estelares de dos atletas semidesconocidas: Louise Jernberg (4h 25:37) y Barbro Fjallstedt (4h 27:51), primera y segunda respectivamente. El podio femenino lo completaba otra de las favoritas, la mexicana Karina Carsolio (4h 30:27). Entre las españolas la mallorquina Bel Calero fue séptima (4h 41:38) yla salmantina Juana Montaño duodécima (4h 52:57).

#### ESPAÑA, CAMPEONA

Los campeonatos del mundo de skyrunning (ISF) estrenaban esta temporada nuevo sistema de puntuación, de modo que, en cada una de las modalidades (Kilómetro Vertical, Skyultra y Sky) se consideraban las posiciones de los cuatro mejores atletas por país computando categoría masculina y femenina, además de la combinada y de la medalla por selecciones nacionales.

Ásí, con un total de 928 puntos España ha sido la ganadora absoluta, Italia segunda con 886 puntos y Japón tercera con 736 puntos. Además, en el medallero la Selección Española alcanza las 7 preseas (5 oros, 1 plata y 1 bronce), al igual que Italia (2 oros, 2 platas y 3 bronces), mientras que con 4 se sitúan Japón (1 plata y 3 bronces) y Suecia (2 platas y 2

## TRAIL MUNDIAL DE SKYRUNNING DEPORTES



bronces). Otros países que tuvieron

bronces). Otros países que tuvieron también medallas son Estados Unidos (2 platas), Suiza (1 plata), México (1 bronce) y Francia (1 bronce).

#### TRIUNFO SORIANO

Apenas dos minutos después de darse la salida del mundial, se hacía lo propio con la modalidad Open, compartiendo el mismo recorrido de 37 kilómetros para aquellos corredores que se inscribieron a título individual. El atleta soriano Dani Izquierdo, uno de los candidatos favoritos, cumplió con los pronósticos y se adjudicó el triunfo merced a un tiempo de 3h 55:49. Le acompañaron en el podio Daniel Remón, con un crono de 3h 59:54. y el corredor local Rodrigo Vicente, con 4h 04:04.

En categoría femenina la gran favorita también cumplió las apuestas y venció con mucha autoridad: Oihana Kortazar, ilustre corredora vasca y gran conocedora del terreno en la sierra de Urbión, detenía el cronómetro en 4h 35:00. Minerva Muñoz se llevabala medalla de plata (5h 05:13) y Victoría Barrul el bronce (5h 30:02).

Así se cerró un fin de semana histórico para la provincia de Soria, acogiendo una cita deportiva internacional de gran calado y en la que se alcanzaron cifras récord: hasta 41 países tuvieron representación reuniendo a un total de 310 atletas de los cinco continentes. Nunca antes un mundial de skyrunning había tenido tanta variedad de selecciones nacionales.





Varios
participantes
durante la prueba
Sky de 37
kilómetros
celebrada ayer,
prueba con la que
se cerraba el
Mundial de
Skyrunning que
desde el pasado
viernes se ha
celebrado en la
provincia.
REPORTAJE GRÁFICO:
MONTESEGURO FOTO







## ANUNCIOS BREVES

#### VENTA INMOBILIARIA

101

VENDO en la Miñosa a 4 Km de Al-mazán, almacén 275 m2 más patio de 120 m2. Opcional anexo parcela antícola de 0.2266 Ha. 690 331 441.

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almace naje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 33.000 euros. 629 286 155.

#### **ALQUILERES** INMOBILIARIA

301

APARTAMENTO en alquiler total-mente amueblado. I dormitorio, inmente amueblado, 1 dormit formación en: 660 248 461

# **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!** 1 DORMITORIO \_\_95.000€... 2 DORMITORIOS ....119.000€... 3 DORMITORIOS ... 160.000€... ADOSADOS ....209.000€... Pico Frentes

#### MOTOR

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

#### **TRABAJO**

701

CERVECERIA bar Torcuato necesita camarero-a. Envíanos tu curriculum a: info@torcvato-so-ria.com o llámanos al 654 533 87

> sus esquelas 975 21 20 63



#### FARMACIA DE GUARDIA

#### Mª del Mar Lérida García

C/ Valonsadero, 22 Tel. 975.230.709

#### EN LA PROVINCIA

Del 9 al 15 de septiembre

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA, OLVEGA (dias 9 a 12), ÁGREDA (dias 13 a 15), SAN ESTEBAN, SALAS DE LOS INFANTES

DURUELO DE LA SIERRA Y ALMENAR

#### FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO

Celia Carrascosa Martines C/ El Collado, 46, Tel. 975.212.443

De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Mª del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Mª Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Mª Victoria Martinez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martinez Garcia C/ La Tejera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Inmaculada González Gesteiro C.C. Camaretas. Tel. 975.249.002 De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h.

# EMBALSE CUERDA DEL POZO AL 56,7% DE SU CAPACIDAD

### EL TIEMPO / HOY



#### TELÉFONOS DE INTERÉS

SORIA BOMBEROS
POLICÍA NACIONAL
GUARDIA CIVIL
CRUZ ROJA
POLICÍA LOCAL
IBERDROLA (averia
AMBULANCIAS AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN TAXIS

RADIO TAXI

09l/ 975 239 323 062/ 975 220 350 975 222 222 112/ 975 211 862

975 211 862 901 202 020 975 230 000 975 234 300 975 220 904 975 213 034 975 221 718 975 239 090 Arcos de Jalón El Burgo de Osma

PROVINCIA

TELE-RUTA CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

900 (23 505

670 647 218 975 300 961 975 320 311 975 341 211

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

975 343 019 Zona Sur

975 380 000 975 300 461

INFORMACIÓN JCYL TRANSPORTES

975 320 559 975 343 071 975 360 694 975 197 214 975 340 014 975 340 014 ASESORAMIENTO A LA MUJER 975 101 064

Telt. 975186245. www.parqueromanico.com Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL

CAÑÓN DEL RÍO LOBOS
Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a 15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 haras.

#### MUSEOS

MUSEO NUMANTINO Soria Telf, 975 / 22 - 13 - 97 Lunes cerrado.

### MUSEO PALEONTOLÓGICO

Ambrona
Domingos y festivos: 10.00-14.00.
Lunes y martes cerrado por descar

#### ERMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Bertanga Dal I/6 al 30%: De 10,000 at 40,00 y de 17,00 a 20,00 horas. Menos bunes y martes, Del I/0 al 31/3: De miórcoles a sábado de 10,00 a 14,00 y de 13,30 a 18,00 y los domingos y fostivos, de 10,00 a 14,00. Del I/4 al 31/5; de 10/9 al 31/10,00 emércoles a sábado de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 h,

#### CLAUSTRO'S JUAN DE DUERO

Soria Telt. 9/5 / 23-02-18. Lunes cerrade por descanso.

#### NUMANCIA

Garray Telt. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

M.00. Lunes cerrado por descanso

#### TIERMES

Montejo de Tiermes Telf. 975 / 18-61-56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Domingos y festives: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### MUSEO DIDCESANO

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 - 15 - 51

La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÂNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00 Invierno: sábado, domingo y festivos: 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO nga Telf, 975 / 34-34-33.

Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y martes cerrado

CASTILLO DE BERLANGA Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

MONASTERIO CISTERCIENSE Santa Maria de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Tedo el año. 10-13 y 16-18. Domingos y festives: 18.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS** Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### AULA PALEONTOLÓGICA

Villar del Rio Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aufa abrirá todos los días de la semana hasta

#### AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE

NUMANCIA\*

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre.

Horario miércoles a domingo de IO a I4 y de I6

MUSEOS ETNOLÓGICOS En Terreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Seria, Romanilles de Medinaceli, Acubilla del Marques, Cuesar de Sonia y Barca existen museos en los que se exporien utensilios, museos, etc. ya fuera de use y expuestes ahara para el público an general.

## M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE ÁGREDA

Llamar previamente.

#### EL TORREÓN DE NOVIERCAS Durante el verano abierto de miércole: domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20.

#### FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-ILLODRES

El Burgo de Osma Telf. 975341006 mit. arasal(IDS Harario de invierne: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (tenbágica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemperáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

o: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 .00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y ivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN ESTEBAN DE GORMAZ) Horario: Martes a domingo de II.00 a I4.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

horas, Grupos erganizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo, Visita guiada. Otras actividades censultar menitores.

Visita sala interpretación, visitas particular abierto todos los días de IO a I4 y de I6 a I9

CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO Offrece rutas micológicas guidas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como curses y talteres. Horano, De 1 de Octubre a 30 de Noviembro está abierto de miercoles a sábado de IO a I4, y de IG a I9. Los domingos de IO a I4. Más información en

#### CINE Y TV

## **CARTELERA**





90.2 FM 93.2 FM

91.6 FM

PALENCIA 101.9 88.4 FM

92.9 FM

97.7 FM

97.8 FM

99.8 FM 89.6 FM 102.8 FM

94.1 FM 97.1

88.1 FM

|        |                                                                             | 5     | ESION | ES    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| SALA 1 | -MI AMIGO EL PINGÜINO<br>-EL 47                                             | 18.00 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 2 | -PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4<br>-EL CUERVO (THE CROW)<br>-PARPADEA DOS VECES | 18.00 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 3 | -BITELCHÚS BITELCHÚS                                                        | 17.45 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 4 | -ODIO EL VERANO                                                             | 18.00 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 5 | -BUFFALO KIDS<br>-DEADPOOL Y LOBEZNO<br>-DIABOLICA                          | 18.00 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 6 | -GRU 4. MI VILLANO FAVORITO<br>-ESTACION ROCAFORT                           | 18.00 | 20.30 | 22.35 |
| SALA 7 | -ROMPER EL CÍRCULO<br>-ALIEN: ROMULUS<br>-LA TRAMPA                         | 17.45 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 8 | -DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)<br>-EL CONDE DE MONTECRISTO                     | 18.00 | 20.30 |       |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.



#### PARPADEA DOS VECES

Estados Unidos. 2024. Dirección. Zõe Kravitz. Reparto. Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat, Simon Rex, Adria Arjona, Haley Joel Osment, Christian Slater, Geena Davis y Kyle MacLachlan. Sinopsis, Cuando el multimillonario del sector tecnológico Slater King (Tatum) conoce a la camarera Frida (Ackie) en su gala benéfica, surge una fuerte atracción.



#### **EL CONDE DE MONTECRISTO**

Francia. 2024. Dirección. Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière. Reparto. Pierre Ninev. Pierfrancesco Favino, Oscar Lesage. Sinopsis. Todos los sueños del joven Dantès están a punto de hacerse realidad. Por fin podrá casarse con el amor de su vida. Mercedes: Pero su éxito inspira celos desde varios frentes. Traicionado por sus rivales y denunciado como miembro de una conspiración pro-Bonaparte, es encarcelado.

**DE-OO** Infocomerciales. 06:35 Con la música a todas partes **08:10** Cuentos en la bruma

09:05 Espacio Abierto 10:05 Lo mejor de Escápate de viaje 10:30 Acapulco Heat II:23 Programación local

13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias **15:10** El tiempo

15:25 Campo al dia 15:30 La 8 Noticias redifusión

16:05 La 8 Magazine 18:05 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

18:40 El tiempo

18:50 Lo mejor de Naturaleza Viva 19:15 Uepa: Un escenario para amar

20:00 CyLTV Noticias 20:40 El tiempo 20:56 La 8 Noticias

20:55 La 8 Noticias 21:30 Redifusión La 8 Magazine 23:30 La 8 Noticias redifusión

00:00 Redifusión La 8 Magazine

#### **CINES MERCADO**

| SESIONES |
|----------|
| 18.00    |
| 20.30    |
| 17.15    |
| 19.15    |
| 2        |
|          |

| Martes, 10 de septiembre              | SESIONES |
|---------------------------------------|----------|
| SALA 1 - BONNARD. EL PINTOR Y LA MUSA | 18.00    |
| - NUEVA TIERRA                        | 20.30    |
| SALA 2 - SILVER HAZE (VOSE)           | 17.15    |
| - UN SILENCIO (VOSE)                  | 19.15    |
| - VOLVERÉIS                           | 2        |



#### **UN SILENCIO**

Bélgica, 2023, Dirección, Joachim Lafosse, Reparto. Emmanuelle Devos, Daniel Auteuil, Matthieu Galoux, Salomé Dewaels, Jeanne Cherhal, Louise Chevillotte, Benoît Poelvoorde. Sinopsis. Astrid, esposa de un reputado abogado, lleva 25 años silenciada. El equilibrio de su familia se derrumba de repente cuando sus hijos empiezan a buscar



#### SILVER HAZE

Países Bajos. 2024. Dirección. Sacha Polak. Reparto, Vicky Knight, Esme CreedMiles, Charlotte Knight, Archie Brigden. Sinopsis. Siendo una niña, Franky sufrió un accidente que le dejó secuelas para siemore. 15 años después, su inseguridad y su obsesión por responder a las interrogantes, la han cerrado al amor, hasta que conoce a Florence: una de sus pacientes. Es una joven vitalista, que la invita a escapar de su realidad acociéndola en su hogar.

#### CvL 7

07:30 Agro en acción. 07:55 Paralimpicos.

08:05 Infocomerciales. 08:10 El arcón.

08:55 Con la música a todas partes.

10:45 Mundo natural.

IES Grana y oro. Actualidad del mundo taurino

2:15 Espacio Abierto. 13:05 Ultreia. El camino a Santiago. Arzuaga a

13:55 Clap. Programa especializado en cultura.

creatividad y artes escénicas.

M:30 CyLTV Noticias I. Con Antonio Renedo

15:10 El Tiempo 1.

15:25 CyLTV Noticias I (Redifusión).

15:55 Cine de tarde: Edge of America. 2004 17:45 Lo mejor de Escapate. Montaña palentina

18:25 Con la música a todas partes.

19:55 Flash El campo al día

20:00 CyLTV Noticias 2. Con Maria Núñez

20:40 El Tiempo 2.

20:55 Avance Cuestión de Prioridades.

21:00 Me vuelvo al pueblo.

21:50 Cuestión de prioridades.

23:10 Me vuelvo al pueblo

00:10 CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

00:40 El Tiempo 2. 00:50 Flash Cierre de mercados.

00:55 Cuestión de prioridades

# CARLOS CUESTA



# **DALE VIDA A TU TEJADO**

#### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





679421624

stración y Publicidad: C/ Morales Contreras. 2, Sura. 42003

ME NIEGO, y me rebelo con be y uve. Con be, porque no acepto al sanchismo redentor como forma democrática; y con v, porque lo digo a las claras. Viene esto a cuento por la aventura personal personalisima -¡qué gracia ese Comisario Montalbano!que me tocó vivir en vivo vivísimo el jueves pasado. Acudí al cóctel que este mi periódico suele dar con motivo de las Fiestas patronales de Valladolid en la Leyenda del Pisuerga.

Me encanta hacerlo porque, primero, es la ocasión perfecta para saludar a mis compañeros de periódico que me permiten ejercer la libertad de prensa. Segundo, para compartir en carne mortal opiniones con los políticos sin distinción de afiliación, género, número y caso. Y tercero, para charlar con el público que aún conserva intacta la sana costumbre del saludo cordial sin más implicaciones notariales.

Hasta aquí, miel sobre hojuelas. La cosa se torció, al menos en mi fuero interno, cuando me di cuenta de una insignificancia que pululaba como pez en el agua en esos momentos de esparcimiento y de convivencia de mocrática en los que todo el mundo es bueno o aparentamos serlo. Unos y otros, políticos y no políticos, creyentes y gentiles, ciudadanos de a pie y de encopetado abolengo –y como si les hubieran dado cuerda para ocultar los problemas candentes en política-, repetían la misma consigna, y que a mí me resultó sospechosa por su puntual insistencia y unanimidad: «Hay que guardar las formas»

Totalmente de acuerdo: hay que guardarlas por elemental educación. Pero como servidor es muy puntilloso y muy puñetero con los conceptos, y sobre todo con las palabras repetitivas, cuando por cuarta o quinta vez me insistieron con tonillo afable y con gestos bonachones la retahíla de que había que «guardar las formas», pues qué quieren que les diga... Pues que me sentí concernido, y señalado en el menú de la cubierta del barco iunto a unas alubias con oreja riquísimas: Antoñito, ojito que las olas del Pisuerga pueden barrer la cubierta.

Deiemos los angelismos y vayamos a los distingos. Que esta expresión tan ecuánime me la soltaran los del PSOE como militante consorte que soy, y además como un antisanchista hasta el zancajo, pues lo veo has-

# Guardar las formas

ta normal, justo y ne cesario. Pero concé danme la duda del disidente como un mal trago que hay que aguantar cuan do las cosas en política se conciben mal y se resuelven peor. El mismo Che



mo un dogma los del PP-«nosotros tenemos que guardar las formas», me recalcaba un joven senador con un convencimiento de martirio a pun-to de ser inmolado en

el Coliseo-, me dejó de piedra. No sé... como si me dieran lecciones de buen aparcamiento v como si no tuviera más remedio que aguantarlo, porque quien manda manda, y su voluntad es la del hombre superior cuya intetas las cosas sobre lo que es una forma y guardar las formas. Teresa de Jesús decía que es una especie de trampantojo. Una forma no es más que una figura de pensamiento que define lo que es una cosa en sí y en cualquiera de sus manifestaciones, y que, curiosamente, ha tenido valoraciones distintas a lo largo de los siglos. Guardar las formas en democracia es una entelequia ideal que sostiene las reglas del derecho, del orden, del bien común, y del buen entendimiento entre iguales.

Fuera de aquí, eso de guardar las formas implica una responsabilidad capital, pues tiene una fragilidad muy delicada que hay que defender con una ferocidad nada complaciente frente a la intromisión de los tiranos o de cualquier otra veleidad política, Cuestión de prevalencias y de claridades incompatibles. Un tirano no negocia libertades, sino esclavitudes. Impone sus propias ideas, su justicia, sus actos, sus determinaciones, su propio orden, y sus formas de involución antidemocrática con vocación de eternidad.

Y esto en resumen, es el tirano v nepote Sánchez con su alternativa democrática de «neverita» desde su primer día de mandato, y sin guardar las formas más elementales: acabar con la unidad nacional; pactar con la drones, separatistas, y con todos los enemigos de España; colonizar y envilecer las instituciones democráticas hasta el crack constitucional más estrepitoso: cambiar la balanza de valores de una sociedad que fue libre con la Constitución del 78; y dividir v subvertir a la sociedad con un lenguaje trufado de persistencias progres y de corrupciones laberínticas.

¿Y con esta carta de presentación tan impresentable, la leal oposición, que preside Feijóo, nos pide a los ciudadanos libres guardar las formas, educación, mantener cerradas nuestras mentes como nuestras bocas an-

te las maniobras de un tirano corrupto que alardea de tener «un gobierno limpio»? Ya es tarde, Nuestro ejemplo literario se nutre directamente del vis a vis entre Pedro Crespo, el Alcalde de Zalamea del siglo XVII, y un capitán tirano y libertino que quiso ser rey impune y que exigia bilateral respeto: «Y aquí, para entre los dos,/ si hallo harto paño en efecto./con muchísimo respeto/ os he de ahorcar, juro a Dios».



